## EL MUNDO

Lunes, 8 de julio de 2024. Año XXXV. Número: 12.618. Edición Madrid. Precio: 2 €



PAPEL El impacto de la Segunda Guerra Mundial en las obras de los músicos Strauss, Schoenberg, Shostakóvich y Britten Pág. 41



#### PRIMER PLANO / VUELCO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS FRANCESAS

# La extrema izquierda pide paso a Macron tras tumbar a Le Pen

El órdago del presidente contiene a la candidata de extrema derecha pero da el triunfo al Nuevo Frente Popular El radical Mélenchon reclama a Macron que «acepte su derrota» y aboca al país a una gobernabilidad incierta Le Pen asegura que la victoria «se pospone» y Europa respira: «Entusiasmo en París, decepción en Moscú, alivio en Kiev»

POR RAQUEL VILLAÉCIJA ESCRIBEN: JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA Y MARÍA G. ZORNOZA / Páginas 2 a 6



El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el eurodiputado Younous Omarjee saludan a sus seguidores, ayer, tras conocer los resultados. AFP



GERARDO CUERVA PRESIDENTE DE CEPYME

#### «Díaz persigue a las empresas y quiere intervenir los beneficios»

Tras el insólito manifiesto de las pymes, su máximo representante denuncia que las políticas del Gobierno atacan la economía de libre mercado POR DANIEL VIAÑA Pág. 26

Begoña Gómez y el rector anunciaron la cátedra 37 días antes de su designación

POR CARLOS SEGOVIA Pág. 29

Casi un millón de menores de 16 años acceden a páginas porno

POR OLGA R. SANMARTÍN Pág. 20

## El Gobierno detecta 70.000 migrantes «en espera en las costas de África»

Alerta de «una agravación» de las entradas irregulares a Canarias este año

#### JUANMA LAMET MADRID

La grave crisis migratoria que sufre Canarias amenaza con empeorar, a tenor de los datos que manejan el Gobierno y el Ejecutivo insular: de aquí a final de año pueden llegar hasta 70.000 migrantes más a las costas canarias, de manera irregular, para sumar un total anual de 90.000. Así se recoge en la propuesta de decreto-ley pactada con Fernando Cla-

#### MANUEL DOMÍNGUEZ

VICEPRESIDENTE DE CANARIAS (PP)

«Sánchez debe imponer un reparto de menores» Pagan vijo para reformar la Ley de Extranjería, a la que ha accedido EL MUN-DO: «Está prevista una agravación de la situación en este año, con unas 70.000 personas en espera en las costas de África». La estimación se produce en plena refriega política y en vísperas de la reunión con las comunidades autónomas para reubicar a más de 2.500 menores no acompañados que viven en las islas. Página 10



## **PRIMER PLANO**

ELECCIONES EN FRANCIA

El órdago de Emmanuel Macron tumba en la segunda vuelta de las legislativas a Marine Le Pen y propulsa a la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon

# EL'ESCUDO REPUBLICANO' LOGRAFRENAR LOGRAFRENAR LA EXTREMA DERECHA

RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

Francia ha demostrado una vez más la resiliencia de su cordón sanitario contra la extrema derecha y ha dicho no a Marine Le Pen. Su partido, Reagrupamiento Nacional, no ganó los comicios legislativos, inéditos en la historia del país, a pesar de haber liderado la primera vuelta y de partir como favorito en los sondeos. La izquierda, que acudió unida a las elecciones, quedaría como primera fuerza con 181 escaños. Por detrás estaría el bloque centrista, que lidera el europeísta Emmanuel Macron, con 166. La tercera posición es para la extrema derecha de Le Pen, con 143 diputados.

Se abre ahora en el país una situación de incertidumbre, con tres bloques políticos enfrentados y ninguno con mayoría como para gobernar (289 diputados). El primer ministro, Gabriel Attal, presentará hoy su dimisión a Macron, aunque estará «al frente el tiempo necesario», sobre todo porque en 20 días París celebra los Juegos Olímpicos. «Nunca me resignaré a que millones de nuestros conciudadanos hayan optado por votar a los extremos. Al pueblo francés le digo: os respeto a todos y cada uno de vosotros».

Macron, según fuentes del Elíseo, «sigue el resultado de las elecciones legislativas circunscripción por circunscripción» y «esperará a que la estructura de la nueva Asamblea Nacional tome las decisiones necesarias»

Las opciones que se abren desde hoy son insólitas, como lo está siendo este periodo. Francia no ha tenido una situación parecida antes: ni de polarización entre tres bloques ni de vuelco electoral en unas



Emmanuel Macron, ayer antes de votar en París. POOL

EL PRIMER MINISTRO ATTAL ANUNCIA SU DIMISIÓN: «AL PUEBLO FRANCÉS LE DIGO: 'OS RESPETO A TODOS'»

legislativas. Se había hablado de formar un gobierno de coalición entre izquierda moderada y partidos de centro. Es lo que le reclaman ya al presidente algunos aliados: que forme una alianza entre partidos que no incluya ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda: RN y La Francia Insumisa.

No hay fecha establecida para for-

mar Gobierno, aunque el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, cree que Macron «debe aceptar la derrota y pedirles que gobiernen». Dentro de la izquierda, su partido es el que quedaría con más escaños, seguido de

mas escanos, seguido de cerca por los socialistas, y tercero los ecologistas.

Que haya un primer ministro de izquierdas o que sea uno de la mayoría presidencial: todo eso es posible. El giro de guion electoral no era previsible, ni los sondeos lo habían anticipado. Al contrario: le daban mayoría relativa a Le Pen, que ganó la primera vuelta. Macron ade-

lantó estas elecciones legislativas tras el triunfo de RN en las europeas. Nunca la extrema derecha había estado tan cerca del poder y es el mejor resultado de su historia. «La marea crece, la victoria sólo se pospone», declaró Le Pen.

Ya por esto estas elecciones marcarán un antes y un después. También por la movilización inédita del país, que no se veía en 43 años y que, contra pronóstico, le ha dado la vuelta al marcador y frenar lo que parecía inevitable. Se habló incluso de que Le Pen podría tener mayoría absoluta y formar Gobierno. Francia, cuna de los derechos humanos y pilar de Europa, es el país que ha sido capaz, en un par de semanas, de virar a la extrema derecha y conseguir rearmar ese frente contra ella.

En esta última semana, y de cara a esta segunda vuelta, los partidos se han movilizado como nunca para rearmar el llamado cordón sanitario, o escudo republicano, que es la unión de las fuerzas políticas para evitar una victoria de la extrema derecha. Había funcionado las dos veces que Le Pen se enfrentó a Macron en las elecciones presidenciales, aunque en estos comicios se habían revelado fisuras.

Estas legislativas han sido frenéticas, con una campaña fugaz y trepidante y un resultado al nivel del envite. En apenas un par de semanas se ha roto el escudo contra la extrema derecha y se ha recompuesto, se ha fracturado la derecha tradicional (Los Republicanos), entre los que decidieron pasarse al bando de Le Pen y los que no, y se ha conseguido volver a unir a la izquierda, rota por las divisiones internas y que ha vuelto a resurgir de las cenizas.

El enemigo ha tenido muchas caras: al principio fue Macron, presidente al que todos querían fuera y al que habían dado un voto de castigo, que al final no ha sido tan severo. También lo ha sido Jean-Luc Mélenchon, al que muchos consideran igual de nocivo para el país que Le Pen. Ésta tampoco ha logrado despojarse de la etiqueta, sobre todo tras los comentarios racistas de algunos de sus candidatos a diputado los últimos días.

A Macron le quedan aún casi tres años de mandato. Ya reventó el panorama político en 2017, cuando creó su partido y borró del mapa el antiguo bipartidismo (socialistas y republicanos, izquierda y derecha tradicional). Ahora lo ha vuelto a hacer, al adelantar estas legislativas. «Pido una clarificación de la situación», justificó entonces. Es «un voto de confianza a los franceses».

Con su órdago ha evidenciado dos cosas: el ascenso de la extrema derecha pero también la resistencia de Francia frente a ella.

El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ayer en un acto con sus simpatizantes. AFP



## PRIMER PLANO

ELECCIONES EN FRANCIA



#### **ENCUESTAS**

#### LA MITAD DE LOS JUDÍOS SE IRÍAN CON UN PRESIDENTE DE IZQUIERDAS

M. DE MONTALEMBERT «Ya no se puede ser judío libremente en París», afirma C.B., una joven que deseó mantener su anonimato como los demás entrevistados. «La realidad es que una parte de la izquierda que pretende tener un programa antirracista posicionándose al lado de los palestinos es antisemita», afirma Yaniv, un francés de 30 años. El avance de esta ideología en las elecciones legislativas recuerda el temor de parte de la población francesa al antisemitismo.

Según encuestas recientes, el 92% de los judíos de Francia considera que la extrema izquierda es responsable del aumento del antisemitismo y, según el 56%, la mayor amenaza que enfrentan actualmente son las ideas islamistas. Frente al 10% para las ideas de extrema derecha, según un estudio del Ifop. «Ya no se puede realmente diferenciar la extrema izquierda, el islamismo y el antisemitismo», añade Yaniv.

Los actos 'antijudíos' han aumentado «un 300% en el primer trimestre de este año en comparación con los tres primeros meses de 2023», anunció el (por el momento) primer ministro Gabriel Attal durante la 23ª cena del Crif. En esta línea, Vincent Trémolet de Villier, recordó el pasado lunes en el editorial de 'Le Figaro', una declaración de Macron del 12 de junio que hablaba de «una extrema izquierda que es culpable de antisemitismo, de comunitarismo, de antiparlamentarismo».

El 52% de los judíos franceses declararon al lfop que se irían de Francia en 2027 si un miembro de este partido fuese elegido presidente. Seine Saint-Denis, departamento ubicado en el cinturón periférico parisino, fue uno de los enclaves que dio alas a la izquierda gala

## «LOS JÓVENES HEMOS EVITADO LO PEOR»

#### **TESTIGO DIRECTO**

R. V. MONTREUIL (SEINE SAINT-DENIS) Sibylle llega al colegio Pablo Picasso del municipio de Montreuil, al noreste de la periferia de París, con su carné de identidad en la mano. Lo lleva bien apretado, como si temiera que se lo fueran a quitar. Es musulmana, lleva velo y abaya, la túnica larga propia de los países musulmanes. «Para mí es una obligación votar, la situación es muy crítica: Francia ya no es el país tolerante y abierto que era, ahora hay mucho racismo y se ha banalizado», explica la joven. En el centro de voto se cruza con una mujer con rasgos asiáticos, Chloé, que es maestra: «Este municipio vota a la izquierda, pero si la extrema derecha tiene

mayoría absoluta en el país y gobierna será catastrófico», dice.

La izquierda se movilizó ayer en sus zonas de influencia para tratar de frenar a nivel nacional al partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Es el caso de Seine Saint-Denis, en el cinturón periférico parisino (también llamado *banlieue*), la zona que concentra el voto de la izquierda y donde está Montreuil, de unos 100.000 habitantes.

Se trata de uno de los departamentos más pobres de Francia, donde se acumula el paro y hay

mucha población de origen inmigrante: franceses pero con padres o abuelos que emigraron. Por eso, el voto de RN, con un discurso anti Islam y duro con la inmigración, no suele calar.

Por primera vez en estas elecciones, en tres de las seis circunscripciones de Seine Saint-Denis lograron clasificarse en la primera vuelta electoral tres candidatos del partido de Le Pen. Aunque con pocas posibilidades de ganar en las elecciones de ayer, los vecinos ya lo ven como una señal. «Y eso que somos una isla», ilustra Nathalie, otra votante. «Hay una reacción epidérmica en estos barrios cada vez que vemos que la ex-

trema derecha avanza. Montreuil es el municipio que más ha votado a la izquierda de toda Francia y donde menos apoyo ha conseguido RN», dice orgullosa.

Chloé cree que el problema, en este departamento y en toda Francia, ha sido «la división en la izquierda, pasa siempre y no ocurre en otros bloques. Se ha conseguido que se disperse el voto del bando progresista y se ha debilitado el frente anti Le Pen».

«Macron nos ha sacrificado», lamenta Nathalie, en referencia a la decisión del presidente francés de adelantar las elecciones legislativas. «Nos ha arrojado a Le Pen y se ha equivocado al decir que la extrema derecha y la izquierda son la misma cosa. Se ha liberado la palabra racista y homófoba en este país. La decisión de



Simpatizantes de izquierdas celebrando. AFP

Macron ya no tiene marcha atrás, es demasiado tarde», opina.

«Me dan ganas de pedir asilo político en España», bromea Nathalie. Marc cree que ha calado bien «el discurso del miedo de RN», y que «ya no hay retorno para Francia, estas elecciones han sido decisivas». Tiene 22 años y defiende la movilización del electorado más joven: «Hemos evitado lo peor, aunque la sensación es que no ha servido para nada».

Chloé advierte que a partir de ahora, a falta de un bloque político dominante, Francia tendrá que acostumbrarse «a tener una Asamblea plural y cohabitar unos con otros».

## PRIMER PLANO

ELECCIONES EN FRANCIA

La líder de extrema derecha vuelve a tropezar en unos comicios frente a Emmanuel Macron y a pesar del carisma de su 'delfín', Jordan Bardella

## LA TERCERA DERROTA DE MARINE LE PEN

#### RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

CORRESPONS

El pasado 9 de junio, centenares de militantes de Reagupamiento Nacional (RN) celebraban en el pabellón Chesnaie de París la victoria de su candidato a las europeas, Jordan Bardella. En el lugar elegido para festejarlo, una especie de salón de fiestas con jardín, se brindaba con champán incluso antes de conocer el escrutinio. Tres semanas después, se repitió la escena, aunque con distinto final: caras de decepción y silencio tras saber que su líder ya no será el próximo primer ministro de Francia.

La líder de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, que se ha enfrentado ya dos veces a Emmanuel Macron en unas elecciones presi-

> EN DOS SEMANAS, LA EXTREMA DERECHA HA VISTO CÓMO PASABA DE PRIMERA FUERZA A TERCERA

LA LÍDER DE RN REACCIONA: «LA MAREA CRECE; NUESTRA VICTORIA SÓLO SE POSPONE»

JORDAN BARDELLA HA ATRAÍDO A VOTANTES QUE NO HABÍAN APOYADO ANTES A SU PARTIDO

denciales, vuelve a tropezar en las urnas por tercera vez en estas legislativas. Se le escurre entre los dedos la posibilidad de formar gobierno si lograba mayoría absoluta, como pensaba que iba a ocurrir.

En dos semanas, Marine Le Pen ha visto cómo su partido pasaba a ser la primera fuerza parlamentaria para luego a convertirse en la tercera.

Reagrupamiento Nacional nunca ha estado tan cerca del poder y consigue, según los sondeos, aumentar decenas de escaños. Logró 89 en las legislativas de 2022 y ahora alcanzaría alrededor de 130. Uno de los responsables de este ascenso ha sido Jordan Bardella. El joven líder está en el origen del terremoto electoral, pues su contundente triunfo en las europeas es lo que hizo que Emmanuel Macron decidiera disolver la Asamblea y adelantar las elecciones.

Bardella llevaba meses pidiéndo-

le que lo hiciera. «Jordan es un político que viene de barrio, que ha demostrado que se puede conseguir llegar a algo por méritos propios, aunque tengas orígenes humildes», explica Daniel, uno de los militantes que había acudido a festejar la victoria del partido, visiblemente decepcionado tras conocerse los resultados.

«La marea crece, nuestra victoria sólo se pospone», ha dicho Le Pen. Ésta colocó a Bardella en la Presidencia del partido en 2022. En apenas dos años, el francés, que se crió en la barriada popular de Drancy, en la periferia parisina, ha conseguido arrastrar a numerosos votantes de otros perfiles que no habían apoyado antes a RN. «Es el que ha demostrado que tiene el programa más creíble»,

explica Jacques, también presente en la fiesta electoral descafeinada. Los resultados se han recibido con silencio y se ha abucheado a Jean-Luc Mélenchon, líder del bloque de



Marine Le Pen, ayer tras conocer los sondeos que la situaban tercera. KEVIN COOMBS / REUTERS



Jordan Bardella abandona la tribuna tras comparecer al conocer los sondeos. CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

## PRIMER PLANO

ELECCIONES EN FRANCIA





izquierdas, cuando ha salido a comentar el escrutinio.

Bardella ha arrastrado voto que antes no tenía Le Pen y ha conectado con un electorado que no acababa de sintonizar del todo con ella: gente de barrios populares que le ve accesible y que cree que él mejor que nadie conoce sus problemas porque él también se crió en un uno; los jóvenes que veían en ella una líder demasiado antigua y alejada de la gente joven.

Político tiktokero, rockstar, camaleónico... Así se ha definido estas semanas a un Bardella muy mediático que ha multiplicado sus apariciones en la tele y en la prensa en los últimos meses. Esto le ha convertido en uno de los políticos más populares, el único que sale en la clasificación de IFOP de las personalidades francesas preferidas. Es mucho más popular que Le Pen.

#### **AMBICIÓN E IMAGEN**

Es «un producto político», obsesionado con su imagen y ambicioso, que ha dejado alguna que otra cabeza tras de sí en su rápido ascenso. Consigue lo que quiere y la prueba es que negoció durante semanas con su madre para que le dejara militar en RN, porque, como era menor de edad (16 años), necesitaba una autorización.

Se lo cuenta el propio Bardella al periodista Pierre-Stéphane Fort, que ha seguido al político y ha publicado su investigación en el libro El gran reemplazante. En sus páginas relata alguna que otra traición. Como cuando militaba en el antiguo Frente Nacional (como se llamaba antes de que Marine Le Pen le cambiara el nombre), y uno de sus amigos se convirtió al Islam. Bardella, que era ya el jefe de la federación local, le recomendó que lo hiciera público. Cuando lo hizo, estalló el escándalo y Bardella le expulsó.

Bardella denunció anoche la «alianza de deshonor» entre Macron y la izquierda que «lanza a Francia a los brazos de Jean-Luc Melenchon» y advirtió que «se priva a los franceses de la posibilidad de tener una política diferente». Su discurso fue recibido con aplausos y gritos de «Jordan». Este ha recordado que RN ha tenido en estas elecciones «su dato más histórico».

Durante la campaña de estas elecciones legislativas, ha moderado mucho el discurso contra la inmigración y lo ha centrado en lo que más les interesa a los franceses: el bolsillo. Bardella no vivió la época en la que el padre de la líder (Jean-Marie Le Pen) y fundador del parti $dofue \, condenado \, por \, comentarios \,$ antisemitas. Bardella no carga con ese lastre y su electorado más joven no tiene esa memoria histórica. Él encarna el último escalón del proceso de desdiabolización de su partido: el de la normalización del discurso, paso previo a instalarse en las instituciones.

#### **ADVERTENCIA**

#### ÉDOUARD PHILIPPE PIDE UN EJECUTIVO SIN LE PEN NI MÉLENCHON

El ex primer ministro francés Édouard Philippe acusó al presidente Emmanuel Macron de haber puesto al país en peligro con la disolución de la Asamblea Nacional y pidió un Gobierno «provisional» que no incluya ni a la extrema derecha de Marine Le Pen ni a la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, informó Efe. «Ningún bloque tiene mayoría suficiente», señaló el ex jefe del Gobierno tras los sondeos. «Su decisión de disolver la cámara perseguía una clarificación y ha provocado una gran desorientación. Lo lamento porque pone al país en peligro, le amenaza con pérdida de credibilidad y de rumbo», señaló Philippe, que pidió un acuerdo de moderados para «garantizar la estabilidad». Pero señaló que «Francia necesita un proyecto coherente, de largo plazo» y dijo estar «listo» para liderarlo con la vista puesta en las presidenciales de 2027.

#### HOLLANDE APELA A LA RESPONSABILIDAD. El

ex presidente socialista francés François Hollande insistió ayer en que la izquierda, aunque haya conseguido terminar en primera posición en las elecciones, según los sondeos, no tiene mayoría absoluta y tiene que mostrar «responsabilidad» para aplicar su programa y buscar la pacificación tras la fractura de la campaña. En un discurso desde su feudo de Corrèze, donde fue elegido diputado con algo menos del 44% de los votos en la segunda vuelta de las legislativas, Hollande subrayó que el resultado, que ha descartado el triunfo de la extrema derecha, se consiguió también gracias a la contribución «de gente que no es de izquierdas».

## VICTORIA PARA LA REPÚBLICA, LA UE RESPIRA ALIVIADA

Macron podrá brillar de nuevo en Bruselas tras salir reforzado por haber frenado a la extrema derecha

Tras los resultados de las elecciones europeas celebradas el 9 de junio, que pusieron en evidencia la pujanza de las fuerzas de extrema derecha en toda Europa, pero particularmente en dos países clave, Francia y Alemania, la decisión de Macron de disolver la Asamblea Na-

cional y convocar a los franceses a las urnas puso a toda Europa en modo Titanic. Con el auge de Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, y el batacazo de Macron en la primera vuelta de las legislativas celebradas el pasado 30 de junio, a lo que hubo que sumar el patético desempeño de Biden en su debate contra Trump, pareciera que la orquesta democrática seguía tocando para los pasaje-

ros de primera clase mientras las sentinas ya estaban inundadas y el barco condenado al naufragio.

Sin embargo, con unas escasas horas de diferencia, el Reino Unido ha dado el poder a los laboristas, poniendo fin al Gobierno conservador más incompetente, xenófobo y antieuropeo que se recuerda en mucho tiempo, mientras que Francia se ha unido para parar a la extrema derecha, alejando, al me-

nos hasta 2027, las perspectivas de una toma del poder por parte de Le Pen y sus seguidores.

Macron había planteado esta elección como un referéndum con una pregunta clara y binaria: «¿Cree usted que Reagrupamiento Nacional debe gobernar este país?» Y la respuesta ha sido un rotundo no. Para que la pregunta funcionara se requerían varias cosas. Una, que los votantes no se creyeran el pretendido giro hacia la moderación de Reagrupamiento Nacional y consideraran que Le Pen y sus seguidores constituían un serio peligro para la democracia y los valores republicanos. Parece que así ha sido: por más que compartan orígenes, a ojos de mu-



CAFÉ STEINER JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

> ese efecto, ayudados, es importante reseñarlo, por un sistema electoral a doble vuelta que fomenta la concentración del voto.

chos franceses, Le Pen

está lejos de ser Melo-

ni. Segundo, para que

los votantes pudieran

salvar la República sin

premiar a Macron era

necesario que hubiera

una alternativa a Le Pen

que no fuera Macron. La

unidad de la izquierda

y la movilización de sus

votantes han logrado

Macron sale reforzado de este envite porque ha logrado el objetivo de frenar a la extrema derecha. Eso le permitirá volver a brillar en la UE, sobreponerse a las lecciones condescendientes que Meloni le ha ido impartiendo, y lograr tener peso en la próxima Comisión Europea. Pero a



Dos simpatizantes de Le Pen, ayer. EFE

cambio tendrá que hacer frente a un país dividido en tres bloques y un Parlamento donde la única mayoría posible incluye a la izquierda, comprendiendo una parte, representada por Mélenchon, que Macron considera reaccionaria y cercana a la extrema derecha por sus postulados proteccionistas en lo económico y aislacionistas en materia de política exterior y de seguridad. La izquierda considera que es ella la que ha salvado a la República, y quiere gobernar. De cómo de ingobernable Macron y Mélenchon hagan Francia depende que Le Pen sea presidenta en 2027. Pero esa ya es otra Historia (con ma-

## PRIMER PLANO



Un ciudadano francés celebra el resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en París. YOAN VALAT / EFE

## «DECEPCIÓN EN MOSCŪ, ALIVIO EN KIEV»

La UE, satisfecha ante el resultado de la segunda vuelta, acusa sin embargo inquietud por el escenario incierto que se abre en el tablero político de Francia

«Entusiasmo en París; decepción en Moscú; alivio en Kiev. Lo suficiente para estar feliz en Varsovia». El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue el primer mandatario eu-

ropeo en reaccionar a la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. En los pasillos de la capital comunitaria temblaban con el posible aterrizaje de un gobierno de

extrema derecha por primera vez en la V República. Las urnas han frenado a Marine Le Pen en uno de los pulmones de la Eurozona, pero el plausible bloqueo político del país inquieta en una UE que atraviesa uno de sus momentos más complicados.

Tras contener la respiración durante las últimas semanas, Bruse-

tidumbre política que se abre ante un tablero sin mayorías de gobernabilidad claras. Con el dique a la extrema derecha, la prioridad en la capital comunitaria pasa ya por

contar con un Gobierno estable. Y ese camino se anticipa complicado e incierto.

Por parte de la Comisión Europea, fue el responsable de Economía, el socialista italiano Paolo Gentiloni, el primero en romper el silencio con un escueto «Vive la Republique» en las redes sociales. «El pueblo francés se movilizó pa-

ra defender la República de los peligros que la esperaban. ¡Un momento histórico para Francia y para Europa!», celebró la líder de la formación de la rosa en la Eurocámara, Iratxe García.

El aterrizaje de Le Pen preocupaba al resto de europeos por muchos motivos. Y uno de ellos era su posición con respecto a Ucrania y su escarceo con Rusia. El Kremlin llegó a apoyar públicamente su candidatura. La líder ultraderechista aboga por frenar el envío de armas y el entrenamiento militar a las tropas que dirige Volodimir Zelenski.

Dentro de las fronteras europeas, un Gobierno comandado por Bardella y sin línea con El Elíseo habría generado contradicciones y choques continuos en cuestiones de peso como la designación de un comisario, la aprobación de los presupuestos o las políticas de ampliación. En plena policrisis eterna, con las fronteras incendiadas y dos guerras en marcha, una parálisis institucional en el país de la liberté, égalité y fraternité se habría traducido también en un bloqueo de enorme envergadura en el bloque comunitario.

En Bruselas respiran porque sortean su peor escenario, pero la maquinaria de las 12 estrellas, acostumbrada a tomar impulso comandada por el eje franco-alemán, cuesta cada vez más engrasarla. Macron ha quedado tocado y quién sabe si hundido, y el canciller alemán Olaf Scholz agoniza con un Gobierno en horas mínimas de popularidad y adelantado por la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) en las recientes elecciones europeas.

Con la herida aún caliente en París, Marine Le Pen mira ya a Bruselas. Los 30 eurodiputados de RN ultiman su adhesión al nuevo partido prorruso liderado por Viktor Orban en el Parlamento Europeo. En una fugaz comparecencia tras las primeras proyecciones, Bardella anticipó que el lunes se unirían a «un gran grupo que influirá en el equilibrio de poder en Europa, rechazando la avalancha de inmigrantes, la ecología punitiva y la confiscación de nuestra soberanía».

Un matrimonio que, de confirmarse, será recibido con vítores en las filas de Orbán. «¡El simulacro de democracia en Francia! Macron se ha aliado con todos los que se oponen a Reagrupamiento Nacional. Incluso con la extrema izquierda que quiere socavar la paz civil y la unidad nacional. El resultado paralizará la Asamblea Nacional y creará un período de incertidumbre en Francia», apuntó Hidveghi Balazs, eurodiputado de Fidesz, a través de X, uno de los primeros en reaccionar en Bruselas al terremoto político que llegaba desde

Por lo pronto, Patriotas por Europa cuenta con 42 eurodiputados, procedentes de ocho estados miembros: el húngaro Fidesz (11), el austríaco FPÖ (seis), el checo ANO (siete), el neerlandés PVV de Wilders (seis); el español Vox (seis), los belgas de Vlaams Belang (tres); el portugués Chega (dos); y el Partido Popular danés (uno). Cumple con los requisitos exigidos para formar una familia europea, fijados en un mínimo de 23 eurodiputados de siete estados miembros.

Con la plausible unión de los 30 representantes de RN y los ocho de la Liga de Matteo Salvini sumarían un total de 80, consagrándose como el tercer grupo más importante en el Parlamento Europeo, adelantando a los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni, que tras la fuga de Vox cuentan con 78 asientos en su bancada.

Todos estos movimientos se producen a escasos días del viaje sorpresa de Orbán al Kremlin, que ha sido altamente criticado por sus homólogos europeos. El nuevo grupo de patriotas es el más próximo a Moscú del hemiciclo, postura que no termina de agradar a todos. Uno de sus miembros, el danés Anders Vistisen, se ha visto obligado a dar explicaciones para dejar claro que «no es putinista»: «Los socialistas y los medios de comunicación nunca perderán la oportunidad de mentir. Esta vez están tratando de convertirnos en putinistas. Nada podría estar más equivocado. El Partido Popular Danés se ha puesto del lado de Ucrania en su lucha por la libertad. Pero ahora la política exterior no es algo en lo que el Parlamento Europeo tenga influencia».

las respira. Fuentes europeas califican de «alivio» la derrota de Reagrupamiento Nacional (RN), pero reconocen expectación e inquietud de cara al nuevo periodo de incer-

#### **ANÁLISIS** MARÍA G.

ZORNOZA

#### **TURISMO**







Mesa accesible en área de descanso



Niños con necesidades especiales por camino natural



Media maratón por la estación de Coripe.

Fotos: Fundación Vía Verde de la Sierra

## Camino Natural Vía Verde de la Sierra, ejemplo de accesibilidad

Por UE Studio

uestro entorno rural es uno de los bienes más preciados que poseemos en España. Poder disfrutar de él es un regalo v. así mismo, se ha convertido en una gran atracción turística. Así, dinamizar el medio rural mejorando las comunicaciones y los servicios de cara a poder desarrollar iniciativas empresariales en este ámbito se ha convertido en una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde que, en el año 1993, y en colaboración con otras administraciones promotoras, viene desarrollando la Red de Caminos Naturales de España. Esto se traduce en la recuperación de antiguas infraestructuras ferroviarias, vías pecuarias, caminos abandonados, caminos

históricos, senderos de ribera, de costa, de montaña..., con el objetivo de facilitar su uso público con fines deportivos, culturales, educativos, recreativos y turísticos y favorecer, en consecuencia, el desarrollo económico de las zonas rurales.

"Este Gobierno quiere unos pueblos vivos, dinámicos y con futuro", remarcó la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación el pasado mes de enero al hilo de estas nuevas iniciativas. "Apostamos por el mundo rural y por su gente, por ello impulsamos la accesibilidad universal de los Caminos Naturales de España como una forma más de apostar por el desarrollo del medio rural", continuaba. Esta accesibilidad universal, como su nombre indica, pasa por la inclusión como eje central, por facilitar el disfrute de estos caminos a

todos y cada uno de los visitantes sin importar su estado o condición.

Por todo ello, ya en el año 2020 se publicó la Guía Técnica de Accesibilidad para la Red de Caminos Naturales, llevada a cabo en colaboración con la Fundación ONCE, a lo que se unió que el pasado mes de noviembre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firmó un Protocolo General de Colaboración con esta misma fundación para promover la accesibilidad universal de la Red de Caminos Naturales de España. Un paso muy importante que se traduce en una serie de medidas a destacar cuyos resultados estamos viendo ahora: Revisión de los tramos e itinerarios de la Red de Caminos Naturales de España, estudios técnicos relacionados con la puesta en marcha de mejoras, organización de jornadas de sensibilización para el disfrute de las personas con discapacidad en estos caminos y difusión de las actividades llevadas a cabo para que la sociedad sea consciente de lo que se está realizando en este sentido.

Para lograr todos estos avances es fundamental destacar la labor de los promotores, que se encargan del mantenimiento, gestión, y promoción de los itinerarios de la Red de Caminos Naturales y que desde hace varios años están realizando actuaciones para mejorar la accesibilidad universal de los caminos que gestionan.

Nos detenemos en esta ocasión en el Camino Natural Vía Verde de la Sierra y en su promotor, Fundación Vía Verde de la Sierra. Este itinerario transita por el antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen. En la actualidad, se encuentran transitables 36 kilómetros y medio uniendo las localidades de Puerto Serrano y Olvera. El resultado es un itinerario ecoturístico para realizar a pie o en bici que permitirá al excursionista contemplar una naturaleza increíble, especies animales y vegetales únicas y paisajes de ensueño, destacando las fértiles vegas del Guadalete y los escarpes del Peñón de Zaframagón, con el cañón del Guadalporcún, una Reserva Natural donde habita una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa, alimoches y el águila perdicera, que anidan en este espacio natural.

Entre las acciones para conseguir esa accesibilidad que comentábamos, se han realizado mejoras tanto en el trazado como en los edificios. En cuanto al trazado, destacan la adecuación de aparcamientos, la instalación de columpios accesibles en los parques infantiles, construcción de rampas salva escalones, mobiliario accesible en las áreas de descanso (mesas, bancos, papeleras...), señalización accesible (tipografía legible, braille, altura accesible...) y eliminación de barreras arquitectónicas. Mientras que si nos detenemos en los edificios, tenemos ejemplos inclusivos como la construcción de alojamientos accesibles en las estaciones de Olvera. Coripe v Puerto Serrano, la rehabilitación del almacén de la estación de Zaframagón como centro de recepción de visitantes y cantina, totalmente accesible, o las obras de mejora de la accesibilidad en el Observatorio ornitológico de Zaframagón. Sin olvidar, por supuesto, las actividades que están llevando a cabo como son el diseño de paquetes turísticos accesibles, organización de eventos inclusivos o convenios con entidades sociales que han donado, por ejemplo, bicicletas adaptadas y sillas de ruedas.

## **OPINIÓN**

DOS COSAS inolvidables se produjeron el pasado viernes en la Plaza de Castilla. La más llamativa, los 200 policías de Marlaska, 25 furgonetas, drones y un helicóptero para proteger la puerta de los juzgados, de la que además expulsaron a los medios y se les pidió el carnet de periodistas en plena calle. No sabe el golpismo uniformado que en la calle no se pide carnet sin sospechas de delito, al menos, desde que con el franquismo desapareció el estado de excepción. Y ese estado ha declarado Sánchez contra la Justicia para asegurar los privilegios de Begoña. Tampoco hay carnet oficial de periodismo. Cualquier ciudadano puede ejercerlo, y mejor que los esbirros mediáticos de Sánchez - Rubio, Ferreras - que trataron de evitar la declaración de Gómez calumniando al juez, por usar dos DNI para tapar sucios negocios, y eran dos DNI de dos personas que se llaman igual.

Pero si la decana de los jueces ya se había tragado lo del tremendo peligro que corría Begoña, e iba a entrar por el garaje, ¿para qué asaltar la



#### La Moncloa: casa de citas de negocios inconfesables

plaza y echar a los periodistas de la puerta, si por allí no iba a pasar? Otra pregunta tonta: ¿Y cómo saben que es inocente si dicen que no saben de qué se le acusa? Pues claro que lo saben. Como decía ayer Joaquín Manso, los medios independientes (pseudomedios, dice el pseudopresidente, rehén de Puigdemont) han cumplido su función: vigilar al

poder y denunciar casos de presunta corrupción, como es el caso. En las democracias el proceso es siempre parecido: denuncia mediática de irregularidades; dimisiones, o no, de responsables políticos; denuncia judicial; juicio y condena, o no. Pero, al margen de que algo sea ilegal o solo inmoral, está la condena social. Es la tarea de los medios, que Sánchez quiere impedir.

Begoña no declaró porque, según su abogado, faltaban datos de una de las denuncias. Tuvo días para pedirlos, y no lo hizo. Pero si con esa argucia se iba a declarar indefensa, ¿a qué fue? Por lo que vino después. El rector de la Complutense declaró que Begoña, a través de una asistente, lo llamó a Moncloa para montar su cátedra. Y él obedeció. «Deje de hacer muecas, no coaccione al testigo», dijo el juez al abogado, que querría evitar esa confesión. Lógico: si la mismísima Moncloa es una casa de citas de negocios inconfesables, ¿cómo dudar de que Sánchez es la cabeza de la corrupción?



#### La corte imperial de los Sánchez Gómez

PEDRO Sánchez llegó al poder a lomos de la regeneración y ha terminado convertido en el paladín de la corrupción. Vive afanado en liberar a delincuentes (del *procés*, de los ERE) y en blindar la impunidad de su propia familia, después de que su mujer y su hermano descubrieran la Transformación Social Competitiva.

A Begoña Gómez, imputada por corrupción y tráfico de influencias, le ha puesto el Estado de felpudo: la defienden los abogados y la Fiscalía, los ministros y los periodistas sincronizados. Menudo despliegue organizó el hombre enamorado (¿o más bien acoquinado?) en la primera comparecencia de su parienta en los juzgados de Madrid. Una veintena de furgonetas policiales, 200 agentes, un helicóptero y cinco drones (sin artillar, de momento). Y Begoña, con traje negro, en coche oficial, hablando por su Iphone 15 y

diciendo «*prespeztiva*». Escoltada por cuatro armarios y una asistente, supurando empoderamiento, debía de sentirse como la protagonista de *Succession*. Llegó 18 minutos tarde y sólo le faltó abofetear al juez Peinado.

La mujer del presidente gasta unas ínfulas que no se corresponden ni con sus endebles méritos curriculares ni con el origen poco edificante de la fortuna familiar. Ahora bien, iniciativa no le falta. Nada más llegar a la Moncloa empezó a organizarse una prometedora plataforma empresarial con una red de personajes patibularios, altos cargos y empresarios lambiscones con la vista puesta en el Consejo de Ministros. Como la reina de Saba, Begoña citaba en Palacio. «¿No me vienen el dermatólogo y la estilista? ¡Pues que me venga el rector de la Complutense!», y ahí llegaba él, reptando, y le ponía una cátedra, una de las patas del negocio.

Hasta ahora en democracia habíamos tenido presidentes normales, dedicados con mayor o menor acierto a las tareas de gobierno, con mujeres dedicadas a lo suyo y sin estorbar. Por eso resultan tan obscenos los Sánchez Gómez. Encarnan el vulgar arribismo y el abuso de poder. Son como esos nuevos ricos que toman por asalto el bufete del crucero. Estos se vieron en la Moncloa y lo primero que hicieron fue ir en helicóptero a la boda del *cuñao*. Y largarse en Falcon a un concierto. Y llevarse a sus amigos a vacacionar en los palacetes de Patrimonio. Y ahora toman los juzgados como si fueran los dueños del cortijo. Casi peor que no tener escrúpulos es no tener educación.

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



UN JUZGADO de lo penal de Madrid ha considerado que el hombre que rondó la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero durante varios meses en el 2020 no es culpable de los delitos de acoso y revelación de secretos. Sí del de injurias graves contra Montero, delito que ha prescrito. La sentencia parece razonable y la magistrada aplica con pulcritud los tipos penales a los hechos probados. En algún párrafo

Irene Montero neses en el able de los y revelación el de injurias ontero, delito . La sentencia e y la magis-pulcritud los DE MIGUEL

La Vida privada privada de los políticos

**DILIGENCIAS** 

**JOSU** 

viene a decir que los escraches contra los líderes de Podemos no fueron arbitrarios por la situación de crisis sanitaria que vivíamos y las polémicas decisiones que el Gobierno tomó durante el estado de alarma. Mal argumento.

Muchos ciudadanos pensarán que el ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad se merecieron la persecución del acusado porque antes habían defendido actuaciones similares cuando las padecían políticos de Gobiernos conservadores. La tentación justiciera. El mejor liberalismo nos enseña que debemos guiarnos por principios universales y no excusar conductas incívicas dependiendo de la posición ideológica o de la simpatía que nos produzcan quienes las

sufren. Por ello, quería aprovechar la oportunidad que me brinda este caso para declararme contrario a los escraches. Este tipo de manifestaciones no están amparadas por la Constitución. Son una intromisión ilegítima en la vida privada de los políticos y suelen ir acompañadas de graves insultos y persecuciones callejeras. Acuérdense de Begoña Villacís o Cristina Cifuentes.

Pero el problema no es solo jurídico. La democracia constitucional se levantaba sobre dos premisas morales ineludibles: los derechos y la separación entre lo público y lo privado cuando se trata de la vida de los ciudadanos. Cuando renunciamos a nuestra libertad íntima en la red y aceptamos la intromisión del Estado en el recinto sagrado del sujeto, ya sea por motivos identitarios o sexuales, desaparece la antigua línea civilizatoria que permitía el desarrollo de la personalidad sin la mirada del otro. Si lo personal es político, como le gusta decir a la nueva ingeniería social posmoderna, el activista-psicópata toma nota y termina haciendo guardia bajo la ventana de los representantes para pedirles cuentas por sus decisiones. Penoso y violento proceder que muestra el devenir populista de nuestras sociedades.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD

## En Francia la amenaza ahora es la extrema izquierda de Mélenchon

LA ALTA movilización del electorado francés, que ayer registró su mayor nivel de participación en décadas, ha alejado a la formación de Marine Le Pen de toda posibilidad de gobernar, tras quedar en tercer lugar según los primeros datos del recuento. Hasta hace unos días, se estimaba que pudiera alcanzar la mayoría absoluta, lo que demuestra que el escudo republicano contra la extrema derecha ha vuelto a funcionar. El órdago de Emmanuel Macron, cuya coalición ha sido la segunda más votada tras el Frente Popular de izquierdas, ha permitido salvar los muebles al presidente, que se encontraba en una situación muy delicada tras su debacle en las europeas y en la primera vuelta de las legislativas. Con todo, Francia se asoma a un escenario ingobernable, con una grave amenaza para los principios democráticos: la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que anoche puso toda su energía en

exigir el Gobierno. El presidente de la República asumió al convocar elecciones un riesgo muy alto, para Francia y el conjunto de la UE, que ayer también respiró tras el fracaso de una opción antieuropea y cercana a los intereses de Putin como es Reagrupamiento Nacional. El polaco Donald Tusk lo resumió así: «En París, entusiasmo; en Moscú, decepción; en Kiev, alivio». De modo que Macron puede presumir de haber vencido a Le Pen por tercera vez desde el centrismo. Su formación, a la que muchos daban por acabada, obtuvo un apoyo que mejora las expectativas: su partido será uno de los más importantes en la nueva Asamblea

reivindicarse como vencedor y

Nacional, por encima de cualquier extremo. Esta circunstancia reforzará a Macron en Europa.

La operación de «desdiabolización» de la ultraderecha que emprendió Marine Le Pen hace casi una década hizo que millones de franceses empezaran a considerarla una opción viable para liderar el país, pero los resultados de ayer enfrían significativamente sus expectativas para las presidenciales de 2027. El miedo ha tenido efecto.

Sin embargo, el camino para formar un nuevo gobierno sigue lleno de escollos. El principal de ellos es ahora el radical Mélenchon, líder del movimiento insumiso y rostro más visible del Nuevo Frente Popular, integrado también por comunistas, socialistas y verdes. Su antisemitismo, unido a sus propuestas económicas netamente populistas y a sus postulados contrarios a

#### El órdago de Macron tumba a Le Pen, pero el país afronta un escenario ingobernable: el desafío es dejar fuera a los radicalismos

la OTAN, hace indeseable su participación en la gran coalición entre izquierdistas y macronistas que tendrá que gobernar Francia.

El escenario que se abre ahora es complicado, con la Asamblea Nacional dividida en tres bloques, pero no imposible. El desafío es armar un gobierno alejado de cualquier radicalismo. La amenaza de la extrema derecha se combate desde los valores del humanismo liberal europeo, no desde un extremismo de signo contrario pero igual de tóxico o más.

#### LA MIRADA



#### Vox acelera su radicalismo aliándose con el prorruso Orban

EL HERMANAMIENTO de Vox con Viktor Orban en el Parlamento Europeo marca en el partido de Santiago Abascal un giro inocultable hacia posiciones más extremistas. Pese a que ya había cerrado su continuidad en el grupo de Giorgia Meloni-los Conservadores y Reformistas, más euroescépticos que eurófobos –, Vox ha optado de forma abrupta por encuadrarse en Patriotas por Europa, el nuevo bloque que promueve el primer ministro húngaro.

Que Abascal se someta a ese liderazgo resulta más que inquietante. Orban no sólo defiende una «Europa de las naciones» contraria a la integración, sino que es un nacionalista acérrimo que está desmontado el Estado de derecho en Hungría –el único Estado miembro con un procedimiento de infracción grave abierto por su deriva autoritaria-, y se muestra peligrosamente cercano a la amenaza existencial que pende sobre Europa: la Rusia de Putin, a quien acaba de visitar en Moscú, sin el aval de Bruselas, nada más asumir la presidencia

de turno del Consejo de la UE.

El movimiento de Vox tiene como trasfondo el reparto de cargos en las instituciones comunitarias tras el 9-J y el proceso de acercamiento de Meloni al centroderecha de Von der Leyen. En este marco, el viraje de Vox permite al PP diferenciarse como defensor de los valores europeístas y moderados que representa. Para Feijóo es una oportunidad, pero también un peligro: su socio en comunidades autónomas y ayuntamientos se ha desnudado como una organización de la órbita prorrusa.

#### **VOX POPULI**



PERE ARAGONÈS

#### Más controles para relegar al español

◆ La Generalitat, de la que es presidente en funcion aprovecha este periodo para reforzar las inspecciones lingüísticas en los centros escolares y, de esta forma, arrinconar al español en la educación catalana. Con ERC, el partido de Aragonès, negocia el PSC la investidura de Salvador Illa.



**GERARDO CUERVA** 

#### Denuncia que no se protege a las pymes

♠ El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) denuncia que las políticas del Gobierno-en particular, de la vicepresidenta Díaz-atacan la economía de libre mercado y recuerda que la iniciativa privada es básica para sostener el estado de Bienestar



RAMÓN GARCÍA

#### Vuelve El Grand Prix del Verano' a TVE

♠ El mítico programa El Grand Prix del Verano regresa hoy a La 1 de TVE de la mano del presentador bilbaíno. Los pueblos de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida) serán los contendientes en la primera prueba de un espacio que la pasada temporada cosechó un gran éxito de audiencia.



JAVIER MILEI

#### Una cita imprudente con Jair Bolsonaro

◆ El presidente de Argentina se ha entrevistado en Brasil con Jair Bolsonaro, ex mandatario brasileño y líder de la ultraderecha en este país. Esta cita, que llega justo después de la imputación de Bolsonaro por apropiación indebida, eleva la tensión de Milei con su homólogo Lula.



JEREMY EICHLER

#### Ensayo sobre cuatro genios de la música

♠ El historiador cultural y prestigioso crítico musical Jeremy Eichler publica *El* eco del tiempo (Paidós), un libro extraordinario que narra el impacto de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en la vida y la obra de cuatro genios de la música: Strauss, Schoenberg, Britten y Shostakóvich



**LEWIS HAMILTON** 

#### Victoria y nuevo récord en Silverstone

▲ El piloto británico de Fórmula 1 se impuso ayer al neerlandés Max Verstappen en una emocionante carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña, con la que logró su primera victoria desde 2021. Se convirtió, además, en el primer piloto que ha ganado nueve veces en el circuito de Silverstone.

## **ESPAÑA**

## «70.000 personas en espera»

• El borrador del Real Decreto para modificar la Ley de Extranjería alerta de que la llegada de migrantes a la costa canaria se puede disparar hasta duplicar su récord • El documento lo han pactado Sánchez y Clavijo

#### JUANMA LAMET MADRID

La grave crisis migratoria que sufre Canarias amenaza con enquistarse. Y con empeorar. A tenor de los datos que maneja el Gobierno, en realidad estaríamos a las puertas de un drama humanitario potencialmente mucho mayor. Moncloa y el Ejecutivo canario hacen una estimación: de aquí a final de año pueden llegar hasta 70.000 migrantes más a las costas canarias, de manera irregular, para sumar un total anual de 90.000.

Así lo estipula la propuesta de Real Decreto Ley de modificación de la Ley de Extranjería, a la que ha accedido EL MUNDO. La alerta gubernamental se hace sin rodeos, en el primer párrafo de la Exposición de motivos: «En los últimos años se ha producido una intensificación de la inmigración procedente del continente africano a la UE, con especial afectación a las fronteras del sur de la UE y, por consiguiente, a las españolas, y está prevista una agravación de la situación en este año, con unas 70.000 personas en espera en las costas de África».

Dentro de esta circunstancia, agrega el documento, «es particularmente acusada la afectación a ciertos territorios de nuestro país, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla». Y los 70.000 que ya aguardan en las costas occidentales de África se dispondrían a intentar alcanzar las islas en los próximos meses. Sobre todo, en los días centrales de la canícula.

No es que el Ejecutivo quiera alarmar o azuzar el debate migratorio, ni mucho menos convertir el problema en una deshumanización cuantitativa. Es que la gravedad de la crisis que vive Canarias requiere de medidas contundentes que eviten una saturación inasumible. De hecho, el borrador de decreto está elaborado y consensuado con el Gobierno de Canarias, liderado por CC y el PP.

El decreto, que se aprobaría si no hubiera acuerdo parlamentario sobre una proposición de ley similar, o si la urgencia lo acredita, busca regular un reparto extraordinario de menores no acompañados desde Canarias -sobre todo-, Melilla y Ceuta al resto de comunidades autónomas. Esto se haría para que la reubicación de los menores no fuera un acto de solidaridad -mal entendida en algunos gobiernos regionales-, sino de cumplimiento de la ley. El artículo único del decreto añade un nuevo artículo 35 bis de la Ley de Extranjería para habilitar una «contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada».

Pero la clave de bóveda informativa del documento es la constatación de que hay unas 70.000 personas esperando a entrar en Europa



Migrantes esperan para desembarcar de un buque guardacostas en el puerto de Arguineguin, en Gran Canaria, en mayo. REUTERS/BORJA SUÁREZ

por las costas canarias. Basta comparar las cifras para calibrar la magnitud del problema: el año pasado a las Islas Canarias llegaron 39.910 migrantes por vía marítima. Y era el récord absoluto. En 2022, la cifra fue de 15.682. Una sexta parte de esos 90.000 que se pueden llegar a registrar en 2024, de cumplirse los peores augurios de los gobiernos nacional y canario.

Las ONG calculan que ya han fallecido unos 5.000 migrantes en las

«Son cifras que no podemos soportar», alerta el gobierno insular

«¿Vamos a aceptar que un porcentaje de ellos muera en el mar?», afea aguas de la ruta atlántica de Mauritania a Canarias, convertida desde 2023 en la principal vía de acceso irregular a las costas europeas. Sólo ese dato ya expone a las claras el drama humanitario internacional que se desprende de esta crisis migratoria.

En plena refriega política sobre la garantía inexcusable de la solidaridad entre las comunidades autónomas, y en vísperas de una reunión crucial entre el Gobierno nacional y los regionales, este miércoles, para la reubicación de más de 2.500 menores migrantes no acompañados, Pedro Sánchez y Fernando Clavijo ha constatado que el colapso actual de los servicios sociales canarios puede no ser sino el principio de una crisis migratoria mucho más profunda.

En los seis primeros meses de 2024, 24.898 migrantes llegaron a España de forma irregular, casi el doble (un 96% más) que en el mismo periodo de 2023, según el último balance estadístico del Ministerio del Interior. Tres cuartas partes del total (en concreto, 19.257 personas) lo hicieron a través de Cana-

#### TRES FALLECIDOS

EL HIERRO. Un cayuco con una mujer fallecida y otras 151 personas a bordo llegó ayer por sus propios medios a El Hierro. Entre sus ocupantes había 23 mujeres y 14 niños. Siete de los migrantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Nuestra Señora de los Reyes por diferentes patologías. El sábado arribó a la misma isla una embarcación con 56 tripulantes, uno de ellos fallecido.

CEUTA. Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil recogieron ayer el cuerpo sin vida de un joven a pocos metros de la playa del Chorrillo. El fallecido portaba unos manguitos con los que trató de alcanzar la costa. rias por vía marítima. Un 167% más que en el mismo periodo de 2023.

«De aquí a final de año podrían llegar unas 70.000 personas más. Eso es una barbaridad. En el año 2023 ya se habían batido récords con 40.000, y este año podría llegarse a 90.000, lo cual son cifras muy escandalosas, cifras muy preocupantes y cifras que esta tierra no está preparada para soportar», alertan fuentes del Gobierno de Clavijo. Y no se quedan ahí, sino que anticipan un posible escenario mucho peor: «En Mauritania nos dicen que la posibilidad de salida de cientos de miles de inmigrantes es real, y habría que afrontarla».

«¿Vamos a seguir aceptando con normalidad que hay 70.000 personas que quieren llegar a Canarias jugándose su vida y que de esas 70.000 van a morir un porcentaje elevado?», se preguntan en el Ejecutivo insular. «¿Vamos a seguir aceptando que las personas que lleguen aquí sean tratados casi como ganado, porque al final los llevamos, los traemos y los derivamos? Estamos hablando de niños y de niñas, y de mucho dolor», añaden las mismas fuentes.

## **ESPAÑA**

#### MANUEL DOMINGUEZ

VICEPRESIDENTE DE CANARIAS. El líder del PP insular carga contra la insolidaridad de otras autonomías y acusa al PSOE: «Si esto pasara en Cataluña, no habría crisis migratoria; Sánchez ha dejado que suceda».

## «Sánchez debe imponer a las CCAA un reparto obligatorio de menores»

J. LAMET MADRID Pregunta. ¿Canarias está al borde del colapso migratorio?

Respuesta. Sí. Canarias está colapsada y hemos suplicado, rogado y exigido al Gobierno de España que lleve a cabo medidas migratorias que eviten que sigan llegando inmigrantes irregulares a Canarias y que siga muriendo gente en el mar, porque la ruta entre Canarias y África se ha convertido en la más peligrosa del mundo. Dicen las ONGs que más de 5.000 personas han fallecido en lo que va de año. Esto no lo podemos seguir permitiendo y aquí ya no tenemos ni dónde ni cómo atender a los miles que están llegando a nuestras costas. P. ¿Y puede haber también un colapso social a corto plazo en las islas?

R. Totalmente, porque no tenemos espacio. En lo que va de legislatura hemos abierto 50 centros más, a los que hay que sumar los 30 existentes. Necesitamos recursos económicos que no tenemos y ellos necesitan una atención que no les podemos dar.

P. ¿Y por qué habría que desplegar a la Armada en aguas canarias y africanas, como pide ahora su partido? R. La incapacidad que ha demostrado el Gobierno para poder cubrir las necesidades de Salvamento Marítimo y de las Fuerzas de Seguridad del Estado me lleva a pensar que cualquier actuación que permita salvar vidas es bienvenida. Porque ya hemos pedido que se despliegue Frontex (la Agencia Europea de Fronteras) y no nos han hecho caso. Necesitamos cualquier actuación que evite que sigan muriendo personas en el mar y que sigan llegando a nuestras costas miles que no pueden ser atendidos.

P.Alberto Núñez Feijóo le pidió «ayuda» directamente a Ursula von der Leyen la pasada semana. ¿Le consta que haya habido una respuesta?

R. No me consta. Queremos que la UE se implique igual que con Italia. Esta gravísima crisis humanitaria tiene que ser atendida por la UE. Solos no podremos solucionarla. Y tampoco cabe la posibilidad de poner parches. Yo sigo echando en falta una política efectiva en países de origen.

P.¿Qué medidas demanda en esos territorios de procedencia?

R. Lo primero es ayudar a estos países subdesarrollados y con graves problemas de hambruna a formarse y a desarrollar infraestructuras. En el pasado eso ya fue efectivo.

P. Pero Mauritania, que es el epicentro de esta crisis, es un Estado fallido. ¿Qué se puede hacer en un país así? R. En cualquier país africano cabe la posibilidad de la negociación, cabe la



AGENCIA MACARONESIA

«Si la UE no se implica igual que con Italia, no habrá solución»

«Sánchez usa la inmigración para intentar romper el Gobierno canario»

«Hay poca solidaridad, y Vox daña a Canarias al amenazar al PP» posibilidad del diálogo. Senegal, Marruecos o el sur de África tienen mucho que decir en toda esta situación, por el origen de la mayoría de las personas que están llegando a Canarias. P. ¿Lo que está pidiendo es destinar fondos extraordinarios de la UE a esos países de África?

R. Indiscutiblemente, hay que hablar de fondos. Los recursos económicos que se destinen a esos países de origen tienen que ser efectivos, con acciones específicas que lleven a mejorar la vida de estas personas que huyen jugándose la vida o poniendo en manos de terceros a los seres más preciados que tienen: sus hijos.

P. ¿Cuánto siente el Gobierno canario que le lastra la lejanía de la Península? Si esta oleada estuviera llegando a Madrid o a Cataluña, ¿cree que ya se le habría puesto solución?
R. Sin duda. Si esto estuviese sucediendo en Cataluña, no estaríamos

hablando de una crisis migratoria. Sánchez ha dejado que esto suceda. P. ¿A qué se refiere?

R. Ésta es una crisis migratoria en la que el Gobierno de España se siente cómodo. Y me explico. A nadie se le escapa que Sánchez tiene un claro objetivo de dividir a la sociedad, y esto lo cumple. El segundo de los objetivos es enfrentar a los partidos políticos, y se cumple. El tercero, enfrentar a las comunidades autónomas, que también se cumple. Y el cuarto de sus objetivos es el que no se cumple con la inmigración irregular, que es pretender romper el pacto de Gobierno en Canarias. Es lamentable que se utilice la vida de las personas en una crisis humanitaria para conseguir objetivos políticos.

P. ¿Pero usted cree que al presidente del Gobierno le viene bien una crisis migratoria como ésta?

R. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas.

P. Hablando de la «división de las autonomías», ¿es usted optimista sobre la reubicación de menores migrantes en el resto de comunidades?

R. Lo soy. Y lo soy porque me tengo que basar en hechos concretos. Las autonomías [cita varias de las gobernadas por el PP] han aceptado la derivación. Yo por los que estoy preocupado es por Cataluña, el País Vasco y Castilla-La Mancha. Tanto el País Vasco como Cataluña están buscando tener las competencias de inmigración para no tener que recibir menores.

P. ¿Esa garantía de insolidaridad sería el principio del fin del Estado de las autonomías, que se basa precisamente en la garantía de solidaridad que consagra el artículo 2 de la Constitución? R. Encontrarte situaciones como la de la Alcaldía de Fuenlabrada, que amenaza con llevar a los tribunales a la presidenta de la Comunidad de Madrid si instala allí un centro de menores habla de poca solidaridad. O lo de Junts y ERC. Pero la irresponsabilidad mayor es de Sánchez, que quiere que parezca que la responsabilidad recae en las CCAA. Mi pregunta es: ¿y qué va a hacer el Gobierno?

P. Antes me dijo que es optimista sobre la reubicación de menores, pero escuchándolo ahora lo veo difícil...

R. Va a ser complicado.

P. ¿Y qué tendría que hacer el Gobierno? ¿Imponer un reparto obligatorio?

R. Debió haberlo hecho. Y no sé si ya es tarde, porque en Canarias hay casi 6.000 menores no acompañados, y es muy alarmante que el Gobierno diga que no tiene plan B. Oiga, si usted no tiene un plan B para un gravísimo problema en el que mueren personas, váyase. P. Exige un cambio profundo de la Ley de Extranjería. R. Es oportuno, porque de esa manera existirán garantías para que se financie la derivación y el coste que su-

pone atender a los menores.

P. Lo que está pidiendo es que la Administración central cubra todo el gasto de los niños no acompañados.

R. Sí. El coste que supone tiene que ser cubierto por el Estado desde que el menor es tutelado hasta que deja de serlo por la comunidad autónoma. Canarias tiene un gasto mensual de 14 millones de euros que no son sufragados por el Estado.

P. ¿Vox está chantajeando a Canarias cuando amenaza con romper los pactos con el PP en otras CCAA si hay una reubicación solidaria de menores?
R. Vox daña a Canarias, porque esa amenaza es una preocupación para los compañeros [barones del PP] y un hándicap para poder solventar, aunque sea parcialmente, el problema. Yo entiendo que todos estemos cabreados con la situación, pero nada se va a resolver evitando que en este momento se nos ayude.

## ESPAÑA

## Vox defiende su pacto con Orban: «Nada prorruso»

Tertsch llama «vil, cobarde e hipócrita» a los 'populares' por criticar su nueva alianza

#### JUANMA LAMET MADRID

El PP ha metido el dedo en la llaga del acercamiento de Vox al «prorruso» Viktor Orban: «Siempre es buena noticia que tus adversarios se equivoquen. Vox no será un partido relevante en Europa. Nosotros sí». Y el partido de Santiago Abascal ha respondido acusando a Alberto Núñez Feijóo de ser socio del líder del Frente Popular francés, Jean-Luc Mélenchon. «Los partidos que os aliáis con esa extrema izquierda antisemita de Sánchez y Mélenchon os iréis por el sumidero de la historia», dijo ayer el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.

Como avanzó este diario ayer, los populares critican con dureza que los seis eurodiputados de Vox se hayan cambiado del grupo de los Conservadores —donde el propio Tertsch ostentaba una vicepresidencia— al nuevo grupo de los Patriotas por Europa, liderado por el primer ministro húngaro y con afán de escorarse aún más que la italiana Giorgia Meloni, líder de los autodenominados conservadores. Vox rompió ese lazo con Meloni justo el día en el que Orban agasajaba a Vladímir Putin. En plena invasión de Ucrania.

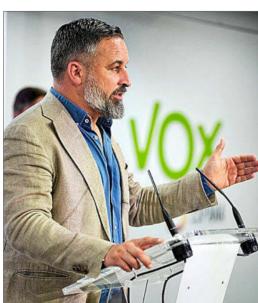

El líder de Vox, Santiago Abascal. ÁNGEL NAVARRETE

El PP celebró el viraje de Abascal como una manera de desgastarse: «Vox se ha quitado la máscara. Está más cerca de Putin que de Von der Leyen». Pero Tertsch contestó en Twitter de manera enérgica: «Ni hay error, ni hay nada prorruso en la formación de un gran grupo de fuerzas nacionales que será pronto á única alternativa a la extrema izquierda islamista, antisemita».

«Vuestra alianza ya ratificada en Bruselas con la izquierda, con los verdes y con todos los enemigos de los valores que falsamente decís defender os condena a medio plazo a todos los que os quedéis en el PP, como ha condenado a la derrota, a la humillación y al desprecio general a Macron», dijo el eurodiputado de Vox, antes de conocer el resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas de Francia.

Escalando aún más la crítica, Tertsch escribió que muchos europarlamentarios van a «huir del Partido Popular Europeo» para no verse afectados electoralmente, les dijo a los *populares*, «por vuestra vileza, vuestra hipocresía y vuestra cobardía de someteros al chantaje de socialistas y verdes y perseverar en toda la despreciable política de empobrecimiento, injerencia y burocracia totalitaria cuando los europeos han votado claramente en contra de vuestra política socialista».

«Quienes estáis en peligro de disolución en Bruselas sois vosotros, no Vox, no las fuerzas nacionales que no dejan de crecer», remató su texto el europarlamentario.

Diversos dirigentes del PP consultados por este diario coincidieron en

señalar que este movimiento desnuda el antieuropeísmo de Vox, que se alía con los «prorrusos» con tal de hacer fuerza contra Ursula von der Leyen, en un momento en el que Meloni no ha cerrado la puerta a su reelección. «Es un despropósito. En España sólo apoyan a Putin los de Vox y los de Podemos», resumieron.

Tanto Génova como algunos de los principales barones que gobiernan con Vox van a aprovechar este giro de Abascal para «di-

ferenciarse» y criticar las alianzas de Vox. «Aquellos que aún ven en Vox un partido tan sólo equivocado ahora verán que es un partido muy diferente del PP» y lo verán «más rápido» de lo previsto, añadieron las fuentes consultadas.

Eso sí, acotaron que estarán volcados en la lucha contra Sánchez y no contra Abascal: «Vamos a seguir haciendo oposición al PSOE. Nuestra prioridad no es desgastar a Vox, sino al Gobierno».



Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. JAVIER SORIANO / AFP

## Al juez se le amontonan las preguntas para Begoña



CONTRAPELO
SANTIAGO
GONZÁLEZ

Resultó que el mismo viernes en que el juez Peinado había citado a declarar a Begoña Gómez, Pedro Sánchez montó en su Falcon para acercarse a Stuttgart a ver el partido España-Alemania de los cuartos de final. Es de suponer que Begoña se lo reprochará con una canción que cantaba Rita Pavone cuando yo era niño: «¿Por qué, por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez». Quien dice los domingos dice el viernes por la tarde, pero no era propio de un galán enamorado dejar a su mujer en casa con el susto todavía en el cuerpo y él cambiando risas y selfies con el canciller Scholz para celebrar el pase a semifinales de los nuestros.

Desde el comienzo de su investigación por el titular del número 41 de Madrid, no ha pasado un día sin que el caso de Bego Pillafondos (ella lo escribía en inglés, Fundraiser) se haya enriquecido con algún detalle nuevo. El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, aportó uno muy relevante: un día recibió una llamada de la asistente de Begoña, Cristina Álvarez Rodríguez, convocándolo a una

reunión con su *seño* en Moncloa. Allá que se fue nuestro héroe para tratar de la cátedra que tres meses más tarde iba a tener la mujer del presidente en la citada Universidad. De las 50 cátedras extraordinarias que hay en la Complutense sólo hay una que no está ocupada por una persona que no es miembro de la Universidad ni posee titulación universitaria, pero quién podría negarle su carácter extraordinario si resulta que es la mujer del *presi*.

Dicen las voces autorizadas en nombre de Begoña que ella no ha sido contratada por su titulación, sino por su experiencia profesional. Vayamos al caso. ¿Querrán decir que la mujer del presidente era una consumada *fundraiser* antes de aquel 1 de junio de 2018 en que su marido desalojó a Rajoy e instaló el colchón matrimonial en el dormitorio principal de La Moncloa? El juez haría bien en cotejar sus cifras de antes con las de después, pero mucho me temo que las de después ganarán por goleada. Otras cuestiones a tener en cuenta son que el rector de la Universidad haya ido a reunirse con su interlocutora en la sede de la Presidencia del Gobierno, que fuera convocado por una asistente de la mujer del presidente, ascendida a directora general con el doble de sueldo que sus antecesoras y cuyo cometido era atender los negocios privados de Begoña Gómez desde su cargo público.

La del fútbol no es la única espantada de Pedro Sánchez. El pasado 22 de mayo, dijo en la tribuna del Congreso: «Si me piden llamar (sic) mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, estaremos encantados de comparecer». Sin embargo, la llamada a comparecer ante un juez ha motivado considerables alharacas y protestas por la *indefensión* de la catedrática, para más señas, la hija de Sabiniano. Hizo bien el juez Peinado al darle una nueva cita, no es cosa de

#### «La llamada a comparecer ante un juez ha motivado considerables alharacas y protestas por la 'indefensión' de la catedrática»»

dar pretextos a **Conde-Pumpido**, (como si los necesitara), aunque no es cierto que desconocieran la querella de Hazte Oír, tal como protesta el abogado **Camacho**. El marido de Bego acusó en su intervención citada (22 de mayo) a «dos organizaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Hazte Oír» de las acusaciones a su mujer.

Finalmente hay que recordar la información que este diario ofrecía el miércoles pasado en el informe de la interventora de la Complutense, **María Elvira Gutiérrez-Vierna**, que denunciaba la contratación irregular de la catedrática, saltándose los procedimientos y de forma verbal. No hay quien dé más.

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! iPOT SÓlO 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



## **ESPAÑA**

## El Govern en funciones refuerza las inspecciones lingüísticas en colegios

El TSJC ya tumbó el decreto aprobado tras el 12-M para arrinconar el castellano

#### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

El Govern en funciones de Esquerra Republicana continúa aprovechando la prórroga que le concede la ingobernabilidad de Cataluña para intentar afianzar normativamente el arrinconamiento del castellano en las escuelas de la región.

El pasado 28 de mayo, el Ejecutivo liderado por Pere Aragonès aprobó iniciar la reforma del decreto que regula la labor de los inspectores educativos, con el fin de «mejorar la concreción de la función de la Inspección de Educación en relación con el régimen lingüístico del sistema educativo», es decir, para afinar el control de la inmersión lingüística, que se ha endurecido desde que ERC llegó al Govern de la Generalitat en 2021 y se propuso como una de sus metas primordiales vigilar la aplicación del régimen monolingüe en las escuelas ante el descenso del uso del catalán detectado entre los jóvenes

#### Aragonès quiere afinar el control de la inmersión en las aulas

#### Los republicanos exigen al PSC compromisos con el catalán

Uno de los objetivos de la reforma de la norma que regula las competencias de los inspectores será «reforzar la seguridad jurídica» del cuerpo. El Govern prosigue así con el blindaje jurídico de todas las herramientas que utiliza para aplicar la inmersión y que tienen como punta de lanza el decreto ley del Govern y la ley lingüística aprobada entre el PSC y los independentistas para frenar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un 25% de asignaturas en castellano en todas las escuelas de la comunidad.

Este armazón legal pretende ser reforzado con el decreto sobre los inspectores que el Govern de Aragonès ha empezado a reformar antes de perder la presidencia, y también pretendía serlo con otro que el Ejecutivo de ERC aprobó el 14 de mayo, esto es, dos días después de los comicios catalanes en los que los republicanos retrocedieron 13 escaños y dejaron de ser la fuerza independentista más votada, perdiendo la posibilidad de mantenerse al frente de la Generalitat.

Ese decreto permitía a la Administración catalana mantener el catalán como única lengua vehicular garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que exigen que el español tenga la misma consideración.

Por otra parte, el decreto determinaba la competencia lingüística tanto de los alumnos como de los profesores, que, en el caso de los centros no universitarios, deberán acreditar el conocimiento superior oral y escrito del catalán, el certificado C2. La aprobación de esa norma por parte de un Govern en funciones fue denunciada ante el TSJC por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y el Alto Tribunal catalán declaró su suspensión este pasado viernes. El auto señaló que la norma impugnada «puede situar en una posición marginal a la lengua castellana en la enseñanza, puesto que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán, intensificando el modelo único inmersivo» en las escuelas de Cataluña.

Además, subraya el escrito del Alto Tribunal catalán que el decreto viene a «desarrollar» el decreto y la ley lingüística aprobados por la Generalitat y el Parlament en 2022 para impedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en todos los colegios de la región.

El desarrollo del plan lingüístico implantado por ERC durante la pasada legislatura difícilmente correrá peligro aun en el supuesto de que el socialista Salvador Illa acabe convertido en *president*.

Por un lado, el PSC ya ha participado activamente en las maniobras para impedir la aplicación de la sentencia del 25%, que ahora analiza el Tribunal Constitucional (TC) para analizar su legalidad y determinar si el fallo debe, efectivamente, aplicarse.

En segundo término, porque entre los requisitos de los republicanos para ungir a Salvador Illa figura un compromiso de los socialistas con la lengua catalana. Es plausible que Esquerra intente blindar su obra de gobierno en el campo lingüístico a través de ese eventual acuerdo de investidura.

Y, por último, porque la influencia de la formación independentista en un futurible mandato de Illa como president sería total. El líder del PSC está dispuesto a integrar a Esquerra en un gobierno tripartito con los comunes si así lo desean, pero incluso si los socialistas acabaran gobernando en solitario, necesitarían del respaldo continuo de los republicanos para mantener viva la legislatura y ellos utilizarían esa dependencia para asegurarse la pervivencia de la inmersión y para exigir el desacato de las sentencias que la cuestionan.



Salvador Illa ayer en la clausura del congreso del PSC de Barcelona. TONI ALBIR/EFE

## Illa presiona a ERC con un «frente de izquierdas»

El líder socialista redobla sus críticas hacia Puigdemont en plenas negociaciones

C. R. BARCELONA

Salvador Illa (PSC) no duda en presionar a Esquerra en plenas negociaciones para la investidura y ante la fuerte crisis interna del partido republicano desde su descalabro en las urnas. El líder socialista ha protagonizado un intenso fin de semana y ha estado en los congresos de dos importantes facciones locales del partido –la de Santa Coloma de Gramanet y la de Barcelona, con el alcalde Jaume Collboni a la cabeza–en los que ha repetido un mismo mensaje: quiere un acuerdo con

ERC y los *comunes* en Cataluña, la única opción «viable» tras las elecciones del 12 de mayo. «Un frente de izquierdas», según dijo ayer aprovechando la coincidencia con las elecciones legislativas francesas.

Es más, Illa puso el acento en la fórmula de «un gobierno progresista» que pueda trabajar «en el conjunto de Cataluña para hacer estas políticas públicas [en referencia a temas como la regulación del precio de la vivienda] en beneficio de la gran mayoría de catalanes». Una arenga para ignorar definitivamen-

te a Junts y tratar de seducir a los republicanos en materia social coincidiendo con las conversaciones abiertas para abordar la investidura antes del 26 de agosto. «Los ciudadanos han hablado y han dicho claramente que quieren un gobierno de izquierdas, del PSC, ERC y comunes», subrayó Illa, que aseguró que los socialistas están negociando con «generosidad» y «humildad», buscando «puntos en común».

De hecho, el socialista trata de cautivar a ERC restando credibilidad a la fórmula que pretende Carles Puigdemont. «Hay unos que dicen 'no me gusta el resultado del partido, volvamos a jugar' y quieren repetir el partido hasta que les vaya bien. La democracia no va así», criticó ayer sobre Junts y la posibilidad de que se repitan las elecciones si los republicanos no se alinean con los socialistas y los *comunes*.

Esquerra ya ha puesto precio a un hipotético acuerdo y exige al PSC un concierto económico que permita a Cataluña salir del régimen común y un «compromiso sobre el referéndum».

### **ESPAÑA**

## El separatismo se reagrupa ante la acción judicial

Puigdemont reúne a partidos y entidades en Waterloo tras el revés del TS a la amnistía

#### CRISTINA RUBIO BARCELONA

El independentismo se reagrupa con el objetivo de señalar a los jueces tras el fiasco de la amnistía a Carles Puigdemont y trata de consensuar una estrategia común ante la negativa del Tribunal Supremo de exonerar el delito de malversación en la causa del *procés*. Ayer, partidos y entidades protagonizaron una cumbre exprés en Waterloo, encabezada por el ex presidente huido y que contó con representantes de ERC (Marta Vilarety Juli Fernàndez), la CUP (Carles Riera), la ANC y Òmniun Cultural, entre otras organizaciones.

Un encuentro insólito tras los diversos episodios de guerra interna en el seno del independentismo para abordar también el retorno de los huidos, de forma conjunta y con Puigdemont a la cabeza. De hecho, partidos y entidades no protagonizaban una cita de estas características –a excepción de encuentros puntuales, como el aniversario de Òmnium en el sur de Francia en 2021 o la visita de los indultados— desde

antes del juicio del 1-O. Eso sí, la cumbre de este domingo no se saldó con ninguna fotografía conjunta ni comunicado unitario.

En el terreno político, Puigdemont intenta capitalizar este intento de pactar una estrategia común por la amnistía. Además, Junts sigue alimentando la posibilidad de su regreso y desafía a Llarena al confirmar que no alterará sus planes—volver coincidiendo con el pleno de investidura— pese la orden de detención en vigor contra él.

Como adelantó este diario el viernes, el entorno de Puigdemont y la ANC-cuyo nuevo presidente es Lluís Llach, una figura afín al líder de Junts y presente ayer en la cita de Waterloo- están ideando conjuntamente «algún tipo de concentración para evitar el arresto del ex presidente de la Generalitat» en caso de que vuelva al Parlament como dijo. Además, Puigdemont ha ofrecido a ERC un «retorno unitario» de los huidos pese a los recelos de Marta Rovira por la causa de Tsunami.



ONI ALBIR / EFE

## TRIAS RECHAZA SER «COMO BIDEN» Y SE VA DEL AYUNTAMIENTO. El histórico dirigente nacionalista Xavier Trias rechaza «ser como Biden» y, así, abandonará a final de mes la primera línea política y el Ayuntamiento de Barcelona para no ser «un tapón» y que «haya gente de Junts que coja el relevo».

Precisamente, la ANC ha convocado para el próximo sábado una manifestación para denunciar el «golpe de Estado» que considera que cometen aquellos jueces que no aplican la ley tal como la concibió el legislativo, una movilización que se abordó también en el encuentro de ayer. Entre tanto, la Fiscalía ha recurrido la negativa del juez del Supremo, Pablo Llarena, de aplicar la amnistía al ex presidente catalán.

El acercamiento entre ERC y Junts, que Puigdemont intenta acaparar en primera persona, se produce en plenas negociaciones para la investidura y con los republicanos sentados en la misma mesa del PSC. Así, el ex presidente presiona a Esquerra con la idea de «rehacer la unidad independentista» con el único horizonte de un frente común que abocaría a nuevos comicios.

El cónclave independentista llega además una semana después del cara a cara en solitario entre el propio Puigdemont y Oriol Junqueras en el mismo escenario, en Waterloo, en el primer encuentro privado de ambos dirigentes desde 2017.



Cero miedos, cero acoso, cero burlas.

Dos que se aman, dos que se gustan, dos que se respetan.

Ocho razones para sentir orgullo del país en el que vives:

libertad, diversidad, respeto, progreso, protección,

acompañamiento, derechos e igualdad.



## ESPAÑA



 $\textbf{\textit{Conde-Pumpido preside el pleno del Constitucional, del que forma parte, entre otros, el ex \textit{ministro Campo, al fondo a la derecha}. \textit{BERNARDO DÍAZ a derecha a$ 

## El Constitucional tumba la tesis de una quincena de jueces en los ERE

Ni los votos particulares del Supremo cuestionaron la prevaricación, ahora matizada

#### SILVIA MORENO SEVILLA

Antes de que el Tribunal Constitucional amparase parcialmente a varios ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, tumbando así, en parte, la verdad judicial sobre el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país, el de los ERE, hubo una quincena de magistrados que mantuvo una tesis contraria.

Estos quince magistrados sí apreciaron la existencia de una trama instaurada desde las más altas instancias del Ejecutivo andaluz para repartir de forma opaca, clientelar y sin control 679 millones de euros a lo largo de una década. Todo ello quedó recogido en los 1.205 folios de la sentencia firme del Supremo, un órgano que está en la cúspide de la jerarquía de los tribunales judiciales españoles. El TC, a pesar de que denominarse «tribunal», no forma parte del Poder Judicial, sino que es el «intérprete máximo» de la Constitución. De ahí que haya juristas que sostienen que el TC se ha «extralimitado» en su análisis de los ERE.

Precisamente por ahí va el sentido de los votos particulares de los magistrados del TC que están disconformes con el sentir mayoritario de este órgano. Las resoluciones de los ERE están saliendo adelante por siete votos a favor de los magistrados progresistas por cuatro en contra del bloque conservador. «El Constitucional ha suplantado por primera vez en su historia al Supremo», advierten en los votos particulares.

Y este giro da un vuelco a la manera de interpretar el Código Penal.

«A cualquier jurista, una mínima sorpresa le genera esta situación porque, hasta ahora, cualquier juez que tuviera la necesidad de consultar qué se entiende por resolución administrativa del artículo 404 del Código Penal [en el que es define la prevaricación], acudía a la jurisprudencia del Supremo. Ahora, parece que hay que esperar a que el TC redefina prácticamente todo el Código Penal», aler-

tó este jueves en Canal Sur Radio el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía occidental, Joaquín Yust.

Entre los quince jueces que mantuvieron tesis contrarias al TC hay cinco jueces de instrucción (Mercedes Alaya, Álvaro Martín, Núñez Bolaños, Ana Rosa Curra e Iván Escalera); un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

#### «DESAGRADO» Y «AUTÉNTICA DESOLACIÓN» ENTRE FISCALES Y MAGISTRADOS DE LA CAUSA

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de amparar parcialmente a la mayoría de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE que habían sido condenados en firme por el Tribunal Supremo en el que, hasta ahora, había sido el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país, el de los ERE, ha caído como un jarro de agua fría entre los jueces y fiscales de Sevilla que, durante años, trabajaron y todavía hoy siguen dedicados a esta macrocausa.

«Desagrado» y «auténtica desolación» son las palabras que definen el estado de ánimo de los magistrados y fiscales de los ERE, según coinciden en señalar varios de sus compañeros consultados por EL MUNDO. Cunde el desánimo entre ellos tras el trabajo «extenuante» que han realizado durante años para desentrañar las claves del reparto

clientelar, opaco y sin control de las ayudas millonarias que los sucesivos gobiernos andaluces del PSOE repartieron. Todo el trabajo realizado por jueces y fiscales con los ERE durante más de una década podría quedar «en vano», ya que sus tesis no se han visto corroboradas por el TC, al menos, en el juicio principal de la macrocausa, en el que fueron condenados quince ex altos cargos

Miguel Pasquau; los tres magistrados de la Audiencia que celebraron juicio y dictaron la primera sentencia condenatoria (Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez); y seis magistrados del Supremo (los cinco que dictaron la sentencia: Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres; además del instructor Jorge Alberto Barreiro).

Fue Mercedes Alaya la que abrió el

#### «Ahora hay que esperar que el TC redefina el Código Penal», dice la APM

#### La juez Alaya recibió presiones y fue apartada de las macrocausas

19 de enero de 2011 las diligencias 174/2011 por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Comenzó entonces una tarea titánica para esta jueza, que recibiría todo tipo de ataques personales y de presiones conforme avanzaba en la investigación y en la medida en que iba ampliando el ámbito de sus pesquisas hasta señalar a Chaves y Griñán.

En 2015, Alaya quedó apartada del caso, tras lograr una plaza en la Audiencia que ella misma había pedido, si bien pretendía retrasar su incorporación para continuar con la instrucción de los ERE y otros casos de corrupción. Años después, Alaya contó a *Abc* que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos «sumamente graves».

El fallo de la Audiencia, corroborado en casi todos sus extremos por el Supremo, remarca que «la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto». De ahí la condena a los ex presidentes y a los ex consejeros de Hacienda, Innovación y Empleo.

Ni siquiera los votos particulares de dos magistradas del Supremo fueron tan lejos como ahora ha hecho el Constitucional. Ana Ferrer y Susana Polo cuestionaron el delito de malversación, pero en ningún caso la prevaricación, que ahora sí ha matizado el TC. De esta forma, las magistradas discrepantes con la decisión mayoritaria del Supremo defendieron que no hubo delito de malversación en la actuación de Miguel Ángel Serrano, el ex director general de IDEA, considerada la caja pagadora de los ERE; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo; la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; y José Antonio Griñán. Por lo tanto circunscribieron el fraude a la Consejería de Empleo. Tras la decisión del TC, esta semana han quedado en libertad Serrano, Vallejo y Martínez Aguayo.



Bienvenida de **Jesús Julio Carnero**, alcalde de Valladolid.

Intervención de **Alfonso Fernández Mañueco,** presidente de la Junta de
Castilla y León, y diálogo posterior con **Joaquín Manso**, director de El Mundo.

#### Mesa redonda:

Empresarios de la región

Modera: Pablo R. Lago, director general de El Mundo - Diario de Castilla y León.

Síguelo en directo en **elmundo.es** 





## ESPAÑA

## Un día de maniobras en el centro militar en el que se graduó la Princesa Leonor

Los cadetes de tercer año experimentan en San Gregorio la forma en la que el Ejército actúa en países como Afganistán

Tras 19 años y 4 meses, en mayo de 2021, el Ejército de España retiró sus tropas de Afganistán, tras la reconquista del territorio por parte de los talibanes. El despliegue en el país asiático representó la operación más

ambiciosa y exigente de las Fuerzas Armadas en el exterior, ya que en ella participaron 27.100 militares, de los que perdieron la vida 102 hombres y mujeres, y costó 4.000 millones de euros.

Allí, los militares desplegados ayudaron a la construcción de infraestructu-

ras de todo tipo y colaboraron con el desarrollo del país. Al desplegar una base, tenían que lidiar con los lugareños que habitaban el territorio y que los consideraban una fuerza invasora. Unas prácticas similares a las que realizan los cadetes de la Academia es organizada cada año, pero, en esta ocasión, han sido acompañados por EL MUNDO para mostrar cómo es un día viviendo en primera persona el desarrollo de las maniobras.

Al comienzo de la jornada, sobre las 8 de la mañana, el equipo de mando, compuesto por diferentes cadetes, expone ante sus compañeros un balance de situación de lo sucedido durante la noche y lo que se espera durante el día.

Las horas pasan condicionadas por un *pilla-pilla* constante en las que

los cadetes se ven inmersos, de la forma más realista posible, en un país como Afganistán o el Líbano, que es donde actualmente hay tropas españolas desplegadas. Un vasto páramo castigado por un calor incesante y con polvo a raudales es

el escenario de esta representación que, además de la base, tiene en la recreación exacta de un poblado característico de la zona su punto más destacado. Tan bien recreado está, que este campo de maniobras no solo es utilizado por los estudiantes de la Academia General Militar, sino que alberga los trabajos y las prácticas de una gran cantidad de ejércitos de otros países, que deciden desplazarse hasta Zaragoza para aprovechar estas instalaciones.

Continuando con la jornada, los todos los cadetes se dirigen hacia sus respectivos puestos o se dedican a realizar las tareas que se les han encomendado. Unos son los responsables de vigilar los controles de acceso a la base y los distintos flancos por los que puede verse comprometida su seguridad, otros se dedican al mantenimiento de la instalación (cavando pozos, levantando vallas, etc) y también los hay quienes tienen la responsabilidad de salir a explorar. Es en ese momento, cuando los cadetes se exponen al ataque de los grupos insurrectos, representados por otros alumnos de la Academia. Los rebeldes perturbarán la tranquilidad del pueblo más cercano a la base, por lo que los futuros militares españoles deberán iniciar un proceso de negociación, en el que también se verán involucrados el alcalde de la localidad y sus fuerzas del orden. Este es el apartado principal del ejercicio, el de ser socialmente aceptados por una cultura diferente y reacia, en un principio, a su presencia en el territorio.

Como ejemplo, los cadetes recibieron en su base al grupo armado encargado de la seguridad de la villa más cercana. Allí organizaron una mesa de negociación, en la que debían conseguir el acceso al poblado escoltados por las fuerzas locales. El encuentro, pese a no contar con la barrera delidioma que sí estaría presente en la realidad, se desarrolló bajo una tremenda complejidad, tal y como sería si el Ejército de España, o de cualquier otro país, tratase de instalarse en una zona cuya cultura no puede estar más diferenciada.

En este caso, las negociaciones fueron una toma de contacto entre ambos cuerpos, ya que las maniobras acababan de comenzar. Sin embargo, a lo largo de toda la semana, el despliegue vive una escalada frenética, orquestada por los capitanes al cargo y acelerada a propósito para que la experiencia sea más completa, que puede derivar en el secuestro del alcalde del poblado y su poste-







**ISMAEL** 

**POVEDA** 

SAN GREGORIO

CASA DEL REY

#### BAJO LA SUPERVISIÓN DE FELIPE VI

Con la Princesa Leonor recibiendo formación militar en esta Academia, el Rey ha visitado varias veces las instalaciones del campo de maniobras de San Gregorio para seguir los ejercicios que desarrolló su primogénita.

General Militar de Zaragoza (AGM), el centro en el que la Princesa Leonor recibió el título de alférez de manos de Felipe VI hace apenas una semana, en sus últimas maniobras de campo antes de elegir su especialización.

Aquí, durante dos semanas, los estudiantes de tercer año de la 81º promoción de la AGM, de los que la mayoría no tienen ni 22 años, se desplazan al campo de maniobras de San Gregorio, el más grande de Europa, para recrear, con todo tipo de detalle, las labores que cualquier soldado debería realizar en la base. Esta prueba

Los cadetes replican la labor del Ejército en el extranjero

La formación de líderes es el objetivo principal de la AGM

## **ESPAÑA**





Alumnos de la Acedemia General Militar de Zaragoza participan en unas maniobras en el campo de San Gregorio

PAULINO ORIBE / ARABA PRESS

rior liberación mediante un acuerdo o una intervención militar.

Con esta prueba, los cadetes ponen fin a su experiencia en la AGM de Zaragoza, lugar que, tras celebrarse la entrega de despachos, abandonan para completar su formación en cualquiera de las diferentes secciones del Ejército de España. Este es un momento especial para ellos, ya que supone la despedida de los compañeros con los que, con 18

#### LA SEMANA DE LA PRINCESA

MARTES. La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía visitarán el taller del escultor Jaume Plensa en Sant Feliú de Llobregat y después se verán con premiados de ediciones anteriores de los Premios Princesa de Girona en Lloret de Mar.

MIÉRCOLES. Los Reyes y sus hijas presidirán la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de

Girona en el Palacio de Congresos Costa Brava de Lloret de Mar.

VIERNES. La Heredera realizará su primer viaje oficial, que será a la República Portuguesa. Partirá de la T-4 de Barajas tras una despedida con honores.

años, se iniciaron en la vida militar.

Todos los cadetes de la Academia, quienes para acceder han tenido que sacar más de un 12 en la EBAU, obtener una titulación de B1 en inglés y superar diferentes exámenes físicos y psicológicos, salen del centro con el título de alférez, que pasará a ser de teniente al completar su especialidad correspondiente. Eso implica que, con apenas 24 años (alguno menos según el caso), tendrán que ponerse al frente de un grupo de 30 soldados a los que deberán dirigir y gestionar como grupo humano.

Por ello, desde la AGMde Zaragoza hacen especial hincapié en la importancia de formar a los jóvenes cadetes como auténticos referentes sociales. En ese sentido, uno de los capitanes al frente del ejercicio explica que «al finalizar su formación se van a ver frente a 30 personas con 30 vidas diferentes, a las que no solo tendrán que dirigir, sino que también tendrán que ayudar, asistir y comprender para ganarse su respeto. No vale con ser un gran militar, también es necesario ser una gran persona».

## ESPAÑA

## Casi un millón de menores de 16 años acceden cada mes a páginas porno

Niños y adolescentes españoles se saltan los endebles controles actuales en estas webs

#### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Casi un millón de menores de 16 años logra acceder cada mes a contenidos para adultos en internet. Niños y adolescentes españoles se saltan los endebles controles actuales y entran en webs pornográficas a pesar de que la Ley de Comunicación Audiovisual exige a las plataformas habilitar sistemas de verificación de edad que no dejen entrar a los que tienen menos de 18 años.

Según los últimos datos de la consultora GfK DAM, que mide el consumo digital en España, de los 12,3 millones de usuarios únicos que visitaron estas páginas durante el pasado mes de mayo, 946.977 se encontraban en una franja de edad que no superaba los 15 años.

Ahora la mayoría de *sites* para adultos simplemente preguntan a los internautas si son mayores de 18 años o no, sin exigir ninguna prueba para comprobarlo, lo que permite el acceso indiscriminado de los menores de edad. A partir de «finales de verano», el Gobierno quiere obligar a todo aquel que quiera ver porno a cargar su DNI electrónico en la nueva aplicación de teléfono móvil Cartera Digital, que también servirá para otros usos.

El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha pedido «un pequeño esfuerzo para los adultos» ante un fenómeno «extremadamente preocupante» porque «se constata que la exposición al porno, que tienen niños en una edad media de 11 años, está afectando seriamente a su salud mental».

Pero el carné digital ha generado numerosas dudas ante una posible vulneración del derecho a la intimidad de los adultos. Escrivá ha asegurado que «el anonimato del usuario está asegurado», pero, aun así, hay recelo a tener que enseñar el DNI. También suscita tantas sospechas como chanzas el formato de un bono temporal con 30 pases –el llamado pajaporte- diseñado para impedir la trazabilidad del usuario, así como el sistema de alertas también establecido por seguridad que, en la práctica, servirá para medir la frecuencia del consumo.

«Con la pretensión de evitar el acceso de los menores a la pornografía a través de internet, provoca que el poder público pueda llegar a conocer quiénes y cuándo acceden a dichas webs. Es una intromisión en la privacidad inaceptable», denuncia Pablo de Lora, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

La medida del Gobierno ha recibido, sin embargo, el apoyo de la Conferencia Episcopal, cuyo secretario general y portavoz, Francisco César García Magán, expresó el jue-



Un menor pasea con su móvil por la calle. FELIPE DÍAZ DE VIVAR

ves: «Es escalofriante cuando se oye la edad de inicio de menores en pornografía. Apoyamos todo lo que sea un control de ello, es una gran plaga que tenemos: hace daño a todos,

Tres de cada 10 personas entraron en webs para adultos en mayo

Escrivá afirma que con el carné digital «el anonimato está asegurado» está detrás de una reducción de la persona a ser un instrumento de usar y tirar y hace una manipulación de la dignidad de la mujer».

Los 12,3 millones de personas que accedieron en mayo a webs para adultos se traducen en tres de cada 10 internautas en España. En el caso de los menores de 16 años, suponen uno de cada cuatro. El miércoles es el día que se produce un mayor consumo por parte de los usuarios y el que menos, el sábado.

En cuanto a la distribución por género, el informe de GfK DAM señala que «se produce un consumo muy masculinizado». Los hombres son el 70% total de personas que visitan páginas para adultos mensualmente en España y el tiempo que invierte cada usuario en estos *sites* triplica el destinado por las mujeres. Ca-

narias es la región con mayor cobertura (acceden el 36% de los usuarios de internet), seguida de Asturias (34%) y Cantabria (32%). Las que menos son Galicia (27%), La Rioja (27%) y Aragón (29%).

A pesar del problema de la privacidad de los adultos, lo que más se le ha reprochado al carné digital del Gobierno es que sólo obliga a las webs porno cuyas empresas están radicadas en España, que apenas suponen un 5% de las visitadas por los españoles, según la Asociación de Productores y Editores de Obras y Grabaciones Audiovisuales (Apeoga).

El presidente de Apeoga, Antonio Marcos, dice que «ninguna» de las 10 webs más visitadas por los españoles es española, por lo que augura que la medida será «inefectiva». «No obliga a las plataformas extranjeras y perjudica a la industria española. A nosotros nos multarán y a las empresas extranjeras únicamente las animarán. Estoy pensando en llevar mi empresa a Gibraltar», denuncia el propietario de la web xcanal.tv.

«Es una primera versión en pruebas», defiende Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, que explica que los reglamentos de la UE también obli-

gan a las plataformas y redes sociales que operan en Europa y «tendrán que acatar las reglas europeas» si no quieren exponerse a multas o a un posible bloqueo del servicio.

Añade que España ha sido «pionera», pero los sucesivos estados comunitarios «tendrán que desarrollar también sistemas adecuados» de aquí a 2027, cuando entrará en vigor el reglamento europeo que impone el uso de mecanismos de verificación de edad para estas páginas y también para redes sociales, donde el Gobierno español quiere elevar la edad mínima de acceso de los 14 a los 16 años. La vigilancia la realizará mediante el carné digital y a través de controles parentales instalados de serie en todos los dispositivos electrónicos a los que accedan los menores.

#### Activado el protocolo ante una agresión sexual en los Sanfermines

#### EL MUNDO PAMPLONA

Una agresión sexual registrada en el entorno del Casco Viejo de Pamplona ha llevado a activar el «Protocolo de respuesta ciudadana e institucional frente a las agresiones sexistas en Sanfermines» y a la aprobación, por la Junta de Portavoces del ayuntamiento, de una declaración institucional de rechazo. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, calificó este hecho como «lo más grave» entre las incidencias de lo que llevamos de Sanfermines y explicó que se está ante un «escenario 2» en este tipo de agresiones.

Según el citado protocolo, en ese escenario se incluyen atentados físicos de naturaleza sexualgenital, independientemente de que estos hechos incluyan o no invasión física (penetración). El escenario 1 hace referencia a agresiones sexistas, considerando como tales todos los comportamientos de carácter intimidante que atentan contra la integridad personal y la libertad de una mujer: insultos, amenazas, tocamientos acciones dirigidas a intimidar, asustar o coaccionar, o controlar.

Desde el Movimiento Feminista, que habla de «agresión de alta intensidad», se convocó una concentración de condena que tuvo lugar las 21:30 horas de ayer en la plaza del Castillo. La declaración aprobada recoge que el Ayuntamiento de Pamplona, «como institución pública y como ciudadanía activa», toma una actitud comprometida frente a las agresiones sexistas y muestra su firme propósito de continuar trabajando en este sentido.

Por ello, el texto indica que ante la agresión sexual sufrida por esta mujer, todos los grupos políticos del ayuntamiento manifiestan su «total rechazo y condena» y muestran «absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad», informa Efe.

Se reafirman en el rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en la ciudad y se comprometen a trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos. Además, instana la sociedad a cambiar el modelo cultural en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las mujeres, y reclaman a los hombres un compromiso activo por acabar con todos los tipos de agresiones y violencias que sufren las mujeres para trabajar para la igualdad real.

#### **CRONICA**

## Robaban coches en Alemania que vendían 'legales' en España

#### LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 10 INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL POR SUSTRAER VEHÍCULOS

Se calcula que gracias a sus actividades delictivas se embolsaron más de 1.700.000 euros; en los registros se requisó documentación falsificada de 53 automóviles de alta gama, aunque sólo se han recuperado nueve

#### **DANIEL SOMOLINOS**

Se dedicaban a sustraer de forma ilícita vehículos de alta gama en Alemania para traerlos a España, matricularlos valiéndose de documentación falsa y, posteriormente, venderlos a terceros. Pero la Guardia Civil ha puesto fin a su actividad delictiva deteniendo a los 10 integrantes de esta organización criminal en una operación conjunta junto a la Europol y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) del país germano.

Según la investigación, esta banda está relacionada con la adulteración y el fraude de documentos pertenecientes a, al menos, 53 coches de gran valor, aunque de momento sólo han sido intervenidos nueve de estos ellos, ocho en nuestro país y un noveno en la propia Alemania.

Además de estos automóviles, durante los registros efectuados por las autoridades se requisaron desde documentos listos para ser falseados como otros ya amañados, así como más de 23.000 euros en metálico. De igual forma, se ha procedido al embargo de las cuentas bancarias de todos los detenidos, tal y como cuentan fuentes policiales a este diario.

En total, se calcula que esta sociedad al margen de la ley ganó, me-

diante todas sus actividades delictivas, más de 1.700.000 euros, unos beneficios que ya habían atraído la atención de más de un cuerpo policial europeo.

La investigación se inició hace más de un año, cuando el Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico detectó la actividad de un grupo criminal muy «profesionalizado» que se dedicaba a adquirir de manera ilegal vehículos. Una vez transportados a nuestro país, y antes de ser matriculados, les pasaban la inspección técnica previa con do-

cumentación falsa para obtener la correspondiente tarjeta de ITV.

Tras ser legalizados, los coches eran introducidos en distintos mercados de segunda mano o de ocasión, donde lograban hacer negocio con ellos gracias a individuos que los adquirían sospechar de su procedencia ilícita.

Finalmente, las pesquisas del Instituto Armado dieron sus frutos y se pudo estrechar el cerco sobre esta agrupación gracias los expedientes de matriculación y a la colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico. Asimismo, la cooperación internacional con otros cuerpos de policía europeos ayudó a determinar las ramificaciones transfronterizas de

Tirando de los mismos hilos, también se pudo averiguar que en España también realizaban robos de coches y que éstos, a su vez, eran vendidos en distintos mercados internacionales utilizando un modus operandi bastante similar.



Registro de la Guardia Civil en la vivienda de uno de los 10 detenidos. G. C.

#### Comerciaban con estos vehículos en mercados de segunda mano

estos delincuentes, a los que se le imputan delitos de falsedad documental, receptación, estafa, simulación de delito, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal.

La operación, bautizada con el nombre de Complutum Car, ha sido desarrollada por el Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la BKA alemana coordinados por la Unidad Técnica de Policía Judicial (Grupo de Patrimonio-Sección de Vehículos), y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de Henares (Madrid).



No te pierdas el podcast de Economía de El Mundo con las noticias más relevantes de la semana.

Presentado por... María Hernández y Laura de la Quintana



Escúchalo ya!



EL∯MUNDO

elmundo.es/podcasts/las-cuentas-claras.html

#### **OTRAS VOCES**

A SIMPLE

VISTA

**PEDRO** 

**SIMÓN** 

Los hijos

de la

'urba'

PARA los hijos de los obreros y de las periferias, solo había tres modos de bañarse en verano. 1) En el río de tu pueblo (si es que tenías una cosa y la otra); 2) En la playa más barata a la que llegaba el Simca familiar; y 3) En la piscina municipal de tu barrio, donde nos apretujábamos en un agua cada vez más caliente y veíamos a los pobres yonquis rascarse las costras.

Sabíamos que existían chicos que tenían chalé con piscina propia en Madrid. O mar sin aglomeraciones. O padres que les procuraban las dos cosas. Pero nada de eso tenía que ver con nosotros, niños de bañadores Turbo y de helado Colajet, hijos de los campamentos subvencionados y del desarrollismo.

Así que fuimos creciendo, estudiamos gracias a una beca pública, llegó el final de los 90 y seguíamos en el barrio. Entonces, en nuestro Madrid olvidado, empezó a brotar un tipo de construcción que nos cambió a todos la vida: la *urba*.

Una tras otra, las *urbas*. Con piscina rectangular o con forma de habichuela. Con césped o con terrazo. En nuestros solares y descampados, las grúas y las excavadoras se afana-

ban levantándolas aquí y allá con delectación de hormiga.

Si nuestros padres no habían podido darnos una piscina como las de la serie *Dinastía*, la idea era que nosotros pudiéramos dársela a nuestros hijos, aunque fuera compartiéndola con 100 vecinos. Si íbamos a seguir en el barrio de siempre, chicos, qué menos que vivir en una *urba*.

La *urba* es ese espacio donde un frutero comparte descansillo con una neurocirujana (y eso es bueno). Donde hay gente que trata al portero como si esto fuera

Buckingham (y eso es malo). Donde para cambiar un seto hay que poner de acuerdo al G-7. Donde todo el mundo quiere matar al administrador. La *urba* es la urbanización. La *urba* es lo peor de lo peor. Y, sin embargo, toda esa clase social que nunca pudo viajar al extranjero ni tener cochazo, al menos, logró dejar el bajo B y entrar en una *urba*.

Hay a quien le hace gracia la *urba* y la mira como por encima del hombro. La *urba* es a la arquitectura lo mismo que la rue del Percebe es a los tebeos: un lugar que –a lo peor–hace reír a algunos cuando nos ven desde fuera, pero también es ese sueño aspiracional donde cabemos la mayoría.

(...)

En mi *urba* hay varios trastornados. Y una vieja a la que le molestan los niños. Y un ballenato que no sale nunca del agua. Y un machista. Pero también está mi amigo Gustavo. Y un hombre que le arregla el corazón a los niños. Y un músico al que le oigo tocar.

Nunca bajo a la piscina. No juego en la pista. No voy a las fiestas de fin de verano. No me paro a charlar. No aporto nada a la comunidad. Pero me pongo muy muy muy contento cuando veo a Juan presumiendo de piscina.

Juan, que ronda los 90 y pasea con su andador alrededor de su *urba*. Que hace años que no sale de ella. Que no hizo más que trabajar y tiene dos hijas dentro. Que fue un lector voraz hasta que se quedó medio ciego. Juan, que satisfecho y feliz –como quien cumplió su sueño y no necesita más– me dice: «Hijo, hay que ver en qué sitio tan bonito vivimos, eh».



#### **DICCIONARIO DEL PERRO**

POR JOSEAN BLANCO

**indefenso, sa. adj.** Se dice de la persona investigada a quien se dificulta o impide su defensa en un tribunal, o que se queja de ello. Según el ministro de Justicia, en tal situación se hallaba, hasta el pasado viernes, ay, la esposa del presidente de Gobierno, la cándida Begoña Gómez, que no podía defenderse porque aún no se había enterado de que se la investigaba por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Todo por haber recomendado inocentemente, en concursos públicos cuyas licitaciones obtuvo, al empresario que posibilitó que dirigiera un máster universitario sin ser licenciada; y por haber mediado, supuestamente, en el rescate con dinero público de una aerolínea. Minucias. Como el papel de cónyuge presidencial no está regulado, y para evitar los súbitos impulsos ejecutivos que pueden sufrir quienes se relacionan en la intimidad del lecho con el poder, convendría establecer por ley la relación de los cónyuges con lobbies y empresas. Más que nada, por el qué dirán.

**inocencia. f.** Candor y pureza que eximen del delito. Así, de buena fe, caen algunos justos en el saqueo involuntario de las arcas públicas, por haber aprobado y aplicado leyes que lo facilitaban sin advertir –¡oh, ingenuos!– que los espabilados, puede que hasta los de la propia familia, se aprovecharían. Por eso considera de justicia el Tribunal Constitucional revisar o anular sus penas. El dinero ya voló y hay que poner la otra mejilla. O la mejilla de otros.

**investigado, da. adj.** Se dice de quien ha cometido la torpeza de no ocultar bien las pruebas.

**parche.** m. Remiendo para que algo funcione, aunque sea de mala manera. Así, para impedir el acceso infantil a la pornografía desde el móvil, el Gobierno implanta una aplicación que permitirá identificar a los usuarios adultos de porno y contar con qué frecuencia se la menean. Ya puestos a cortar el rollo, podrían incluir en la pantalla de acceso una reprimenda y amenaza de la ministra de Igualdad, o sea.

**paseíllo.** m. Pasillo de collejas virtuales con que la canalla recibe a los acusados que visitan un juzgado. Iguala a nobles con plebeyos, a banqueros con folclóricas, a infantas con chorizos y a políticos con narcotraficantes. Pero, aun así, hay clases.

#### **GALLEGO & REY**

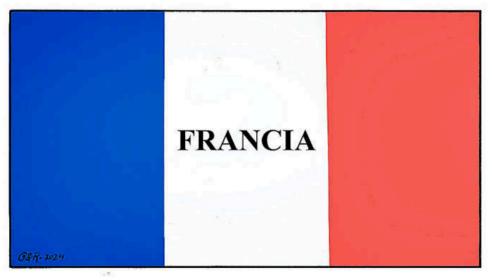



#### **OTRAS VOCES**

TRIBUNA GEOPOLÍTICA Dos guerras en la vecindad europea (Ucrania y Gaza), la relación con China, las amenazas en el sur y la guerra híbrida son los principales desafíos de la Alianza Atlántica en su 75º aniversario

## La OTAN, a la sombra del 'Gran Juego 2.0'

MIRA MILOSEVICH

LA CUMBRE de la OTAN que arranca mañana en Washington conmemora el 75º aniversario de la Alianza Atlántica, pero también ofrece una oportunidad para evaluar la adaptación de esta a un entorno internacional marcado por el retorno de la rivalidad geopolítica entre las grandes potencias. Hay motivos para la celebración –su longevidad y el éxito conseguido al garantizar la defensa colectiva–, pero también otros para la preocupación: dos guerras en la vecindad europea (Ucrania y Gaza), la relación con el «competidor sistemático» (China), las amenazas de la vecindad sur y la guerra híbrida, entre otros.

Este 75º aniversario hace de la OTAN la más duradera alianza militar de la historia. Es un fenómeno extraordinario en el sistema de los Estados, pues las alianzas suelen caducar cuando triunfan. Un ejemplo: la establecida entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y EEUU contra Hitler, que se volatilizó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando desapareció el enemigo que la había propiciado y exigido.

Hace 75 años, 12 naciones firmaron el Tratado del Atlántico Norte. El número de países miembros ha aumentado desde entonces a 32. Los factores que han hecho posible la duración de la alianza son de diverso orden. El que prevalece frente a todos es que es útil. Su creación se debió al objetivo de contener a la URSS, pero también supuso la pacificación de los Estados europeos. Al formar parte de la misma liga militar, estos dejaron de guerrear entre sí. Otro de los secretos de su éxito es que se trata de una comunidad de países que comparten valores políticos y democráticos (Turquía y Hungría ponen en duda este *leitmotiv*), así como su condición de *made in USA*, que le granjea el aval y la protección de la todavía máxima superpotencia.

«No podemos seguir pagando la protección militar

Es un juego de rivalidad entre las democracias liberales y las potencias que quieren destruirlo de Europa mientras los Estados de la OTAN no paguen su justa proporción», afirmó John F. Kennedy ante el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU en 1963. Desde entonces, se han sucedido similares apremios por parte de las Administraciones republicana y demócrata para que Eu-

ropa asuma la responsabilidad de su propia defensa. Con frecuencia, estas llamadas han sido ignoradas, especialmente, desde el final de la Guerra Fría. «No me gustan los aprovechados», dijo Barack Obama en 2016. En febrero de 2024, Donald Trump afirmó que Rusia podría «hacer lo que le diera la gana» con los miembros de la OTAN que no cumplan los objetivos de gasto.

Pese a que todos los países miembros se comprometieron en la cumbre de Gales, celebrada en 2014, a aumentar su gasto militar hasta el 2% del PIB nacional, no todos han respetado el compromiso. Entre ellos, España. En 2023 invirtió alrededor de 1,30% del PIB en gasto militar (eso sí, un 9,4% más que en el año anterior). El debate sobre si hay que invertir en cañones o en mantequilla ha perdido sentido tras la invasión rusa de Ucrania. Se calcula que 20 de los 32 países miembros cumplirán el objetivo en 2024. Como dijo el doctor Samuel Johnson, poeta y autor del primer diccionario serio de la lengua inglesa, «cuando un hombre sabe que va a ser ahorcado en 15 días, concentra su mente maravillosamente». Teniendo en cuenta el paisaje geopolítico actual, el 2% puede mutar desde ser el objetivo a convertirse en punto de partida. La regla básica es que una disuasión creíble es mucho más barata que la guerra.

La tarea principal de la cumbre de Washington será evaluar cómo se está adaptando la Alianza a los nuevos desafíos y amenazas para la seguridad, con el fin de seguir garantizando la defensa colectiva. Existe una asimetría evidente entre la escala y el carácter de las amenazas a la seguridad de la OTAN en el este y en el sur. La amenaza del frente oriental está determinada por Rusia y es convencional e híbrida. La vecindad sur (Oriente Medio, Norte de África, Sahel) no ha dejado atrás su vulnerabilidad estructural. Por ello, los objetivos de la OTAN en el sur no han cambiado sustancialmente en términos de promover un equilibrio estable en la vecindad, considerada una clave fundamental de la seguridad euroatlántica. Lo que ha cambiado es el contexto estratégico y la naturaleza de las amenazas y desafíos que emanan del sur. Una hipotética victoria de Hamas en la guerra de Gaza sería el punto de partida para una reconfiguración del orden

regional, puesto que la organización terrorista es un proxy de Irán. Una hipotética guerra en el Norte de África entre Argelia y Marruecos (no probable, pero tampoco imposible, dado el incremento de las tensiones entre los dos países y su carrera armamentística), o la conversión del Sahel en un gran Estado fallido/Estado Islámico, aumentarían el impacto de los factores de inestabilidad (terrorismo, crimen organizado, proliferación de armamento ligero, flujos migratorios irregulares) y los riesgos para la OTAN en su vecindad sur. Estamos en una situación muy similar a la inmediatamente anterior a la Gran Guerra, cuando ninguna de las grandes potencias tenía mucho margen de maniobra política y cualquier perturbación del equilibrio del poder regional podía llevar a efectos catastróficos.

La cumbre abordará muchas cuestiones, desde el cambio climático y la Inteligencia Artificial hasta la guerra propiamente dicha. Pe-

ro lo cierto es que en la habitación de la cumbre no hay uno, sino dos elefantes. El primero es Ucrania. Gracias a la guerra en su territorio, la OTAN ha despertado de su «muerte cerebral»: nada como un ahorcamiento inminente para concentrar la mente. El conflicto bélico en Ucrania no es solo asunto de los ucranianos. Está en juego mucho más, porque el Kremlin quiere una zona de influencia certificada, lo que destruiría el orden de seguridad europeo. La OTAN no va a hacer una invitación formal a Ucrania para que se convierta en país miembro, por muchas y muy obvias razones. Sobre todo, porque la Alianza Atlántica no es la Unión Europea. No se trata solo de cumplir unos criterios y negociar cerrando capítulos de adhesión. En el caso de la OTAN debe haber un consenso político que por ahora no existe. Lógicamente, la futura apertura a Ucrania estará condicionada por la necesidad de diseñar, junto a Rusia, una frontera oriental estable, lo que ahora es impensable.

EUROPA es el escenario de la rivalidad entre las grandes potencias y representa un codiciado premio estratégico. Para las potencias revisionistas (Rusia, China, Irán, Corea del Norte), la guerra en Ucrania constituye la primera línea de defensa de EEUU y la primera línea del Gran Juego 2.0. El Gran Juego del siglo XIX enfrentó a Gran Bretaña contra Rusia. Más allá del campo de batalla inmediato de Afganistán, la cuestión era quién dominaría Asia central y meridional, desde el mar Caspio hasta el Himalaya y la ruta hacia la India. Fue una cuestión geopolítica clásica. El Gran Juego 2.0 del siglo XXI incluye a muchos más jugadores y se desarrolla en más territorios. Es un juego de rivalidad entre las democracias liberales que buscan proteger el orden liberal internacional y las potencias revisionistas que pretenden cambiarlo o destruirlo. La autonomía estratégica europea es necesaria. Pero, por ahora, Europa solo puede aspirar a una «armonía estratégica» entre la UE y la OTAN. Los próximos dos o tres años serán decisivos para una Europa que únicamente puede esperar a sobrevivir a las guerras en su vecindad mediante una combinación de integración pragmática, generosa financiación conjunta de la defensa y otros costos añadidos, y un liderazgo razonable y desinteresado por parte de una masa crítica formada por los Estados más poderosos de la Unión.

Si Trump fuera de nuevo presidente de EEUU, podría cuestionar el compromiso de su país con la OTAN. Pero, independientemente de quién sea el próximo inquilino de la Casa Blanca, la prioridad estratégica de Washing-

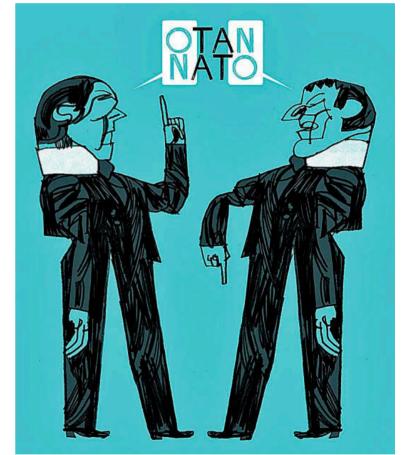

JAVIER OLIVARE

ton está en el Indo-Pacífico, donde rivaliza con China. Este es el segundo elefante en la habitación. El futuro de la OTAN, así como el de la relación transatlántica—que se complica cada vez más por la creciente rivalidad económica entre los aliados—, dependerá de la capacidad de los europeos para asumir los intereses estratégicos de EEUU. Esto implica aceptar la responsabilidad de su propia defensa y ser socio de EEUU en el *Gran Juego 2.o.* O sea, adoptar como propios los objetivos estadounidenses en su rivalidad con China. Washington sólo está interesado en una OTAN que mantenga su liderazgo mundial ante la emergencia de China o la expansión de Rusia. La OTAN será *global* o no será.

**Mira Milosevich** es investigadora principal de Real Instituto

#### **MUNDO**

# El electorado latino también se distancia de un cuestionado Biden

- Los hispanos dispuestos a votar al presidente demócrata bajan del 65% al 53% tras su catastrófico debate con Trump
- Se abstendrán o apoyarán a un candidato independiente

#### PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES

Los votantes hispanos no terminan de verlo claro tras la debacle de Joe Biden en el debate televisado con Donald Trump y los repetidos lapsus del presidente. Los balbuceos y meteduras de pata del jefe del Estado norteamericano durante varias fases del encuentro con el candidato republicano han agrandado la sensación de de-

sazón y vacío que en cierta medida ya existía antes del evento. El temor entre las huestes progresistas es que el castigo en las urnas sea irrevocable. De momento, las encuestas señalan que la fuga de votantes ha comenzado.

De acuerdo con un sondeo realizado por Greenberg Research, el porcentaje de hispanos que estaban convencidos de votar a Biden pasó del 65% antes del debate al 53% después, citando el aparente mal estado de salud del demócrata como principal obstáculo para decantarse por su candida-

De entre los 374 encuestados surgieron términos como «demencia», «fragi-

lidad» o «confusión» para describir al actual mandatario, que cada vez despierta menos pasiones entre una facción tradicionalmente afín a su causa.

Sería, en condiciones normales, un resultado prometedor para su contrincante. Pero del otro lado está Trump, un político al que perciben como una amenaza para el sistema democrático y un mentiroso patológico.

La conclusión de la encuesta es que el republicano no se benefició «en ninguna de las categorías» sobre las que fueron consultados los votantes registrados, especialmente en materias como el aborto, los derechos de las muje-

res y el acceso a los servicios sanitarios.

«Las mujeres blancas solteras sorprenden por el nivel de apoyo a Biden y la resistencia a la idea de otro mandato de Trump», asegura el informe.

Cabe pensar que no es descabellado que se disparen las opciones alternativas a los dos candidatos, como el voto en blanco, la abstención o el apoyo a los candidatos independientes

Ya sucedió con Nikki Haley en las primarias republicanas. En Nevada obtuvo más votos la casilla de «Ninguno de los anteriores» que la de la ex gobernadora de Carolina del Sur. A Trump y a Biden les separa un

punto en las encuestas a nivel nacional en lo que ya parece, sin duda, un referéndum para decantarse por la menos perjudicial de las opciones.

A Biden se le relaciona con una vejez impropia del cargo, la elevada inflación que está castigando a millones de bolsillos o su complicidad con las matanzas sistemáticas del ejército israelí en Gaza. Sobre Trump pesan los cargos federales pendientes por haber tratado de alterar el resultado electoral y ser el primer ex presidente convicto de la historia del país.

Aún así, los activistas hispanos creen que es fundamental hacerse oír en las urnas en noviembre. Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), cree que «ninguno de los dos partidos está respondiendo de forma adecuada a las necesidades de la comunidad inmigrante, pero la opción de no votar nos hunde más a la comunidad. Es un camino que no deberían contemplar», dice a EL MUNDO.

Cabrera sostiene que el desencanto no solo es con Biden, sino con todos los presidentes que no han sido capaces de acometer una reforma migratoria en los últimos 36 años para legalizar a los 11 millones de indocumentados que se cree que residen en EEUU. «El descontento es evidente por la falta de acción del Congreso en Washington», apunta.

Además de Biden y Trump, existe la opción de un tercer candidato, como Robert Kennedy, que parece contar con el favor de la mayoría de los latinos que ya saben que no se decantarán por ninguna de las opciones mayoritarias. La otra salida es que Biden abandone la carrera presidencial y deje su lugar a un candidato demócrata más joven que pueda devolver la ilusión al electorado, especialmente a los jóvenes *milenials* y a la generación Z.

El todavía presidente de Estados Unidos no parece dispuesto a ceder y firmar la que para él sería la peor derrota de su carrera política. Al día siguiente del debate, en un mitin en Carolina del Norte, sacó fuerzas de flaqueza para exhibir, con un ostensible gesto de rabia, que es capaz de seguir adelante y derrotar a Trump. Muy optimista parece la empresa a cinco meses de los comicios.



# El dilema existencial de los demócratas estadounidenses

Desoír la campaña de desacreditación hacia Biden o apartarle es el debate

Inevitablemente, los partidos políticos ven a los medios de comunicación como el enemigo. Desde que irrumpió en la política, Donald Trump ha atacado violentamente a la prensa que no logra doblegar. Basta re-

cordar los mítines de campaña en los que anima a sus seguidores a increpar a los periodistas. Para el ex presidente republicano, indagar y contrastar hechos es un estorbo que borraría por decreto si pudiera.

#### esperanzas», informó Efe.

«UNIR A LA NACIÓN»

Una broma sobre la

edad. El presidente de

campaña en Filadelfia

Estados Unidos, Joe Biden,

bromeó ayer en un acto de

(Pensilvania) sobre su edad

al reconocer que no tiene 40

años, que ya los cumplió,

mundo mira a Estados

para luego asegurar que el

Unidos para que «guíe sus

Imagen de fortaleza. «Debemos recuperar la dignidad y la esperanza de Estados Unidos y unir nuevamente» a la nación, dijo el mandatario en un intento por transmitir una imagen de fortaleza a su campaña de reelección.

Defensa de la democracia. «Debemos asegurarnos de que la democracia funcione», apostilló ayer Biden, quien indicó que está a punto de recibir en Washington a los líderes de las naciones integrantes de la OTAN.

#### **MUNDO**



En estos momentos, la maquinaria del Partido Demócrata compite con la de los republicanos en su afán por desacreditar, o al menos minimizar, las informaciones que están aflorando sobre el estado cognitivo y físico del presidente Joe Biden. Desde hace meses se vienen publicando reportajes sobre el desgaste de un mandatario que ha pasado el umbral de los ochenta, pero el debate con Trump que CNN emitió el pasado 27 de junio fue una sacudida cuyas repercusiones todavía se sienten, como las réplicas de un terremoto que lanzan a la población a la intemperie por temor a mayores temblores. Así están viviendo los demócratas las consecuencias de una actuación catastrófica por parte de su candidato, quien a lo largo de 90 minutos se sumió en lagunas mentales que le impidieron contraatacar con soltura las mentiras de su oponente.

La tarea de los periodistas es informar con la mayor veracidad y transparencia posibles. Y una

de las misiones de los partidos políticos es torpedear dicho cometido cuando ven en peligro el «relato» que quieren divulgar, incluso cuando éste contraviene el sentido común. A cuatro meses de las elecciones presidenciales y cuan-



ANÁLISIS GINA MONTANER

y al *jet la*g. O sea, aquellos penosos 90 minutos sólo fueron, como afirmó Barack Obama en un tuit, producto de un mal momento. Obama, leal a quien fue su vicepresidente durante sus dos mandatos, quiso restarle importancia a un asunto

mes para que se celebre

en Chicago la convención

demócrata -donde está

previsto que Biden será

el nominado–, su equipo

de campaña ha cerrado

filas para echar por tierra

cualquier información que

contradiga sus consignas:

el presidente sufrió un lap-

sus debido a un resfriado

que, lejos de desvanecerse, ha tomado fuerza y ha dividido al partido. Ya hay voces que se atreven a abordar una delicada cuestión que estaba presente antes del desastre, pero casi nadie quería exponer porque exige respuestas trascendentales de los demócratas y, en última instancia, de Biden y su círculo más íntimo. En la cúpula del Partido Demó-

crata, entre analistas políticos y votantes afines al presidente hay dos bandos: los que piensan que a estas alturas de la contienda es demasiado arriesgado apartarlo y, a pesar de que las encuestas post debate no son nada favorables, están convencidos de que cualquier otro candidato tendría las mismas o menos posibilidades contra Trump. Frente a estos argumentos, hay quienes esgrimen que, más allá de las tácticas políticas, el Partido Demócrata puede desperdiciar una coyuntura histórica: diferenciarse de los republicanos al plantearse una renovación necesaria y avalada por encuestas en las que muchos estadounidenses manifiestan su desencanto con dos candidatos que perpetuán la gerontocracia.

Es tan volátil la situación que atraviesan los demócratas—por la propia naturaleza de algo tan complejo como medir el deterioro de un anciano que debe mostrarse ágil en una suerte de yincana mediática—, que en cualquier momento el desarrollo del «relato» puede torcerse nuevamente. Es lo que sucede cuando los partidos, encorsetados por estrategias que en ocasiones obvian la lógica, se dejan

Joe Biden se dispone a hablar sobre la inversión en proyectos ferroviarios, en Las Vegas. «secuestrar» por sus propias trampas internas. Puede que los republicanos ganen en esta ocasión con un caballo supuestamente ganador que en verdad es su ca-

ballo de Troya: Trump es un oportunista que tira del populismo para su beneficio personal. El que no besa su anillo acaba arrinconado como Mitt Romney. Y algunos de los que se barajan como su posible vicepresidente en su día fueron objeto de sus vejaciones, como ha sido el caso de Marco Rubio. El Partido Republicano también está muy necesitado de una reforma que lo libere del dañino fenómeno trumpista.

Michelle Obama pronunció unas palabras en la campaña electoral de 2016 que hoy podrían resultar proféticas: «Cuanto más alto caen ellos, más alto subimos nosotros». En aquel entonces, la ex primera dama pedía anteponer la decencia a la retórica emponzoñada de Trump. Demos un salto al presente: la trayectoria política de Biden ha sido sobresaliente y será recordada, principalmente, por cuatro años de Presidencia que dieron respiro después del mandato errático de un presidente que instigó una insurrección golpista.

Los demócratas tienen una valiosa cantera de líderes más jóvenes que incluye a la vicepresidenta, Kamala Harris. En la convención que celebrarán en agosto, Biden podría cerrar su ciclo político invocando lo que dijo en 2020: «Soy un candidato de transición». Por muy complicado que sea, existen mecanismos para tender el puente de la renovación y deshacer el nudo de un dilema existencial que tiene que ver con el curso natural de la vida. Más de un votante doblaría esa esquina con entusiasmo renacido y sin soltarle la mano al venerable Joe Biden. Hay oportunidades que valen más que un frío (y endeble) cálculo electoralista.

## **ACTUALIDAD ECONÓMICA**

#### GERARDO CUERVA

PRESIDENTE DE CEPYME. El máximo dirigente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa denuncia que las políticas del Gobierno atacan a la economía de libre mercado y advierte de que la iniciativa privada genera los recursos básicos para sostener el estado de bienestar



BERNARDO DÍAZ

## «Díaz persigue a las empresas y quiere intervenir los beneficios»

#### DANIEL VIAÑA MADRID

Gerardo Cuerva (Granada, 1971) lidera la oposición que Cepyme está ejerciendo contra las políticas del Gobierno. La tensión entre el Ejecutivo y las empresas se ha disparado en plena negociación para la reducción de la jornada laboral. La Confederación que él dirige lanzó la pasada semana un duro comunicado contra el Gobierno en el que profundizó en la idea de que el Ministerio de Trabajo basa su estrategia en la «imposición» y en el «cortoplacismo» y en que ha conducido a las empresas a asumir «la mayor subida de cotizaciones de la historia».

#### Pregunta. ¿Por qué afirman en Cepyme que el Gobierno está interviniendo las empresas?

Respuesta. El Gobierno está interviniendo las empresas a través del incremento de costes laborales, elevando los costes salariales sin ningún ti-

po de acuerdo y prácticamente por real decreto ley. Hay una reducción de jornada que está encima de la mesa que no tiene en cuenta ni cómo está el sector ni cómo está cada empresa, sino simplemente se está llevando a cabo por el cortoplacismo y el intervencionismo.

P. Afirma que las actuaciones del Gobierno le recuerdan a las políticas comunistas y las ha comparado con los populismos de ciertos países latinoamericanos. ¿Tan grave le parece la situación?

R. Cada uno puede tener la ideología que quiera, pero lo que no entiendo es por qué no se permite que las empresas, y en mi caso las pequeñas y medianas empresas, no compartan esas ideologías. Cada vez hay más medidas intervencionistas que nos están alejando de la economía de libre mercado y de la libertad de empresa, que es un pilar básico del

estado del bienestar que tenemos. Y yo lo denuncio.

P. ¿Cree que está en cuestión, incluso, el estado del bienestar?

R. En España se decidió que el estado del bienestar era importante y que para ello teníamos que tener una economía de libre mercado. O póngalo al revés: una economía de libre mercado con un fuerte estado del bienestar. Y ahora estamos cambiando esa economía de libre mercado por una intervenida. El estado del bienestar se genera con los recursos que nacen de la empresa y estos se destinan a diferentes políticas. Pero que nadie olvide que donde se generan los recursos es en el seno de la empresa. P.¿En esas políticas se encuadran medidas como las que defendió el pasado viernes la vicepresidenta Díaz de prohibir los despidos colectivos en

R. Efectivamente. Ese es el sentir, la

empresas con beneficios?

ideología que la vicepresidenta segunda quiere imponer en este país. Prohibición, persecución, intervención de los beneficios.

P. Díaz también insistió en que hay margen para llegar a un acuerdo en la reducción de la jornada laboral. ¿Es posible un pacto en la reunión de hoy? R. En el ADN del mundo empresarial está la negociación. Jamás vamos a dejar de hacerlo, pero aquí se está interpretando que si uno dice lo que piensa y lo que piensa no coincide con el relato y la postura que ya tiene definida el Ministerio de Trabajo, resulta que no eres democrático y que no quieres negociar. Eso es falso.

P. Desde el Gobierno se defiende que una reducción de la jornada aumentaría la productividad, además de que mejoraría la vida de los trabajadores. ¿Cuál es la posición de Cepyme? R. Las consecuencias están tasadas: directamente provocaría una subida salarial de 11.800 millones de euros. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que ha sucedido en España para que se orille la negociación colectiva? ¿Por qué hay que imponer a todos los sectores y empresas, tengan la situación que tengan, una reducción de jornada que podría poner en riesgo incluso su viabilidad? Incentivemos los convenios colectivos para se que acojan a las medidas que crean convenientes y se produzca una reducción de la jornada en aquellos sectores que se la puedan permitir.

P. También denuncian en Cepyme la elevada fiscalidad que sufre la empresa a través de cotizaciones sociales. ¿Cómo impacta esto sobre las compañías y en el mercado laboral? R. Es una barrera a la contratación. Hemos sufrido la mayor subida de bases de cotización de la historia. La base mínima ha subido un 50% y la máxima un 20%, y tenemos uno de

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

los tres tipos más altos de la Unión Europea. El sistema de pensiones claramente no es sostenible y la única solución que le está poniendo el Gobierno es la subida de las cotizaciones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es un ejemplo: si no llegamos, subimos más las cotizaciones. Es una clarísima barrera a la contratación y es otro sobrecoste. Le pido al Gobierno que se ponga en la piel de la pequeña y mediana empresa y no sólo en esto: en 2023 hubo 1,3 millones de páginas BOE. Es imposible gestionar nuestras empresas. La carga burocrática asociada a la actividad empresarial se está haciendo inviable.

#### «La reducción de jornada no tiene en cuenta cómo está cada sector»

#### «Tenemos uno de los tres tipos de cotización más altos de la UE»

P. El Gobierno también presume de la buena situación del mercado laboral. ¿En Cepyme comparten esta visión?

R. A mí me preocupa mucho que el PIB per cápita de España se esté estancando respecto a países como Estonia, Letonia, República Checa o Polonia. Me preocupa mucho la productividad. Un trabajador en EEUU es un 50% más productivo que un español, y un danés, un 20%.

P. ¿Y cómo se cambia esa situación en la productividad?

R. Desde luego, incrementando costes y obligaciones a la empresa que son accesorios, no. Sólo hay una receta para el incremento de la productividad y es el incremento de la inversión. En formación, en bienes de equipo, en digitalización, en la mejora de la cadena de producción...

P. El discurso que están manteniendo desde Cepyme es muy duro. Me gustaría preguntarle antes de acabar si teme que esta fuerte confrontación pueda pasarles factura en el futuro.

R. Yo creo que nosotros hemos expresado nuestra extremada preocupación, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad con una respuesta serena, pero contundente. Detrás de todo esto lo que hay es la vida de muchísimas familias. Es responsabilidad del Gobierno tomar conciencia de lo que la pequeña y mediana empresa ha puesto encima de la mesa y adoptar las decisiones pertinentes para que se cambie el rumbo.

P. No está respondiendo y eso quiere decir que no está seguro de que no habrá consecuencias.

R. Bueno, nosotros hemos manifestado la enorme preocupación de las pymes. Esperemos que el Gobierno tome las medidas adecuadas para revertir esta situación de intervencionismo e injerencia. Ojalá esa sea su reacción.

## El Estado desafía el liderato de BlackRock entre las firmas del Ibex

Suma 30.600 millones de euros en cotizadas tras su desembarco en Telefónica

#### L. DE LA OUINTANA MADRID

El Estado va camino de convertirse en el mayor accionista de referencia para las cotizadas españolas. Concentra más de 30.600 millones de euros invertidos en compañías después de su desembarco en Telefónica este año, donde se ha hecho con el 10% del capital; en Indra aumentó su posición hasta controlar el 28% en 2023 y también influye la buena marcha en Bolsa de firmas como Aena o CaixaBank, que son quienes más pesan en su cartera de participadas. Lo relevante de estas cifras es que es la primera vez de la era moderna en la que el Estado podría sobrepasar a BlackRock como principal accionista del Ibex por volumen, si se tienen en cuenta las posiciones donde son relevantes cada uno de ellos. La firma estadounidense atesora unos 29.300 millones en participaciones relevantes.

Criteria, que quiere regresar a sus orígenes y convertirse de nuevo en el inversor clave del país, es el tercero en discordia. El *brazo inversor* de La Caixa acumula en cotizadas nacionales cerca de 21.200 millones de euros tras la entrada este año en ACS y Puig, aumentó también su presencia en Telefónica, hasta casi el 10%, y tiene comprometido llegar al 17% de Inmobiliaria Colonial, algo que todavía no ha terminado de alcanzar.

No es sencillo batir al *gigante* de la inversión estadounidense. BlackRock juega bajo las normas de los fondos indexados, lo que implica que debe replicar la composición de los índices y por ello tiene presencia en prácticamente todas las compañías, aunque hay matices. Por ejemplo, BlackRock no es favorable a las cotizadas con escaso free float (capital libre que cotiza en el mercado) y que, generalmente, se corresponden con grupos familiares. Está presente, pero mucho menos. El caso más evidente es el de Inditex, con casi un 60% del capital cautivo entre su fundador, Amancio Ortega, y su hija Sandra, pero también sucede con otras como Meliá Hotels o Mapfre.

#### LA 'ESPAÑOLIDAD' DEL IBEX

El Estado no actúa solo en su intento de defender la *nacionalidad* de las compañías españolas. En los últimos tiempos, Criteria se ha convertido en un socio estratégico para el Ejecutivo, bien por voluntad propia del *holding* que preside Isidro Fainé (como sucedió con Naturgy), bien porque así se lo habían requerido desde Moncloa (en el caso de Talgo). Son dos operaciones que han fracasado. Fainé intentó hasta el último minuto negociar con Taqa y los fondos salientes de Naturgy, CVC y GIP, las condiciones de la OPA, pero, al

#### COMPARATIVA DE DINERO EN EL IBEX

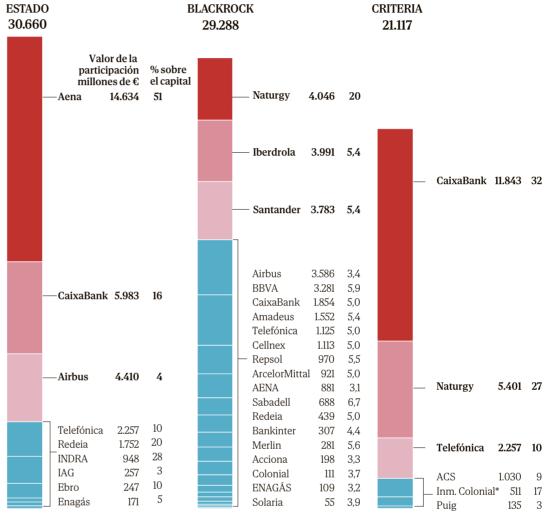

(\*) Participación comprometida en la compañía.

I. GONZÁLEZ / EL MUNDO

FUENTE: CNMV, SEPI, Criteria.

parecer, los emiratíes no estaban dispuestos a ceder el control a Criteria. No solo era una cuestión de precio.

Tampoco ha resultado, hasta la fecha, la búsqueda de un inversor estratégico que actúe de *caballero blanco* y lance una contraopa sobre Talgo en colaboración con La Caixa. El Gobierno busca evitar que la húngara Magyar Vagon se haga con el control del grupo ferroviario, pero la situación está totalmente estancada. No aparece ningún socio y Criteria no quiere asumir ese rol.

El Estado cobrará en dividendos 1.245 millones solo este año

La única 'jugada' Estado-Criteria que ha funcionado es la de Telefónica La única operación de estas características que sí ha funcionado este año es la entrada en Telefónica para contrarrestar el peso de la compañía estatal STC en su capital. Entre La Caixa y el Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), controlan casi el 20% de la teleoperadora.

En septiembre se cumplirá un año desde que los saudíes anunciaron su intención de hacerse con el 9,9% de la firma que preside José María Álvarez-Pallete, pero, por el momento, solo alcanzan un 5% de manera directa. Goldman Sachs les tiene *guardadas* el resto de las acciones a la espera de que el Gobierno autorice la compra.

El 10% de la SEPI en Telefónica aporta algo más de 2.250 millones de euros a la cartera de participadas del Estado. Es la cuarta posición más relevante de entre las cotizadas. Aena, por sí sola, representa cerca de la mitad de los 30.660 millones de euros. El Estado mantiene el control de la compañía, con el 51% del capital a través de Enaire, lo que arroja una valoración de más de 14.600 millones. Solo este

año, gracias al *tirón* del sector turístico en España, Aena sube un 16% en la Bolsa, lo que incrementa el valor de la participación del Estado en cerca de 4.000 millones de euros.

Le sigue CaixaBank, donde el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) arrastró sus acciones desde Bankia cuando el banco catalán se hizo con el control hace cuatro años. El 16% que tiene el Estado en su capital equivale a casi 6.000 millones de euros, un 32% más de lo que era el pasado 1 de enero al calor de la subida de tipos de interés en la zona euro, que ha beneficiado al sector.

A las ganancias en Bolsa, el Estado debe sumar otros 1.140 millones de euros en dividendos de sus mayores participadas solo este año: Aena (con 586 millones), Caixa-Bank (con 462) y Telefónica, de quien percibió otros 85 millones de euros en el primer pago para la SEPI como nuevo accionista el pasado mes de junio. A ello hay que sumar otros 105 millones de euros este verano con los dividendos de Redeia (antigua Red Eléctrica), donde tiene un 20%, Indra y Enagás.

## **ECONOMÍA**

LAS GRIETAS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA



**UNA AVALANCHA NORMATIVA.** El exceso de burocracia, las diferencias territoriales, el abuso del real decreto-ley, los anuncios de continuas reformas, los plazos cortos y las lagunas interpretativas de las normas generan un clima de incertidumbre para las empresas que dificulta la inversión y el crecimiento.

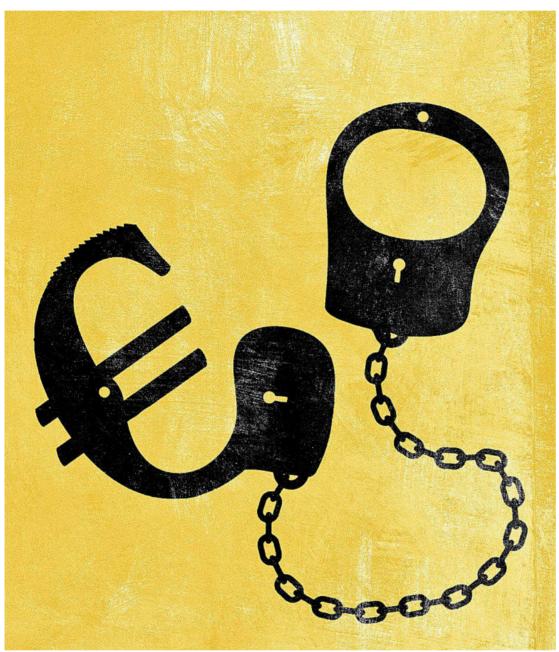

RAÚL ARIAS

## Un mal endémico de España que limita la inversión y el crecimiento

La falta de seguridad jurídica es una de las quejas que se ha repetido como un mantra en el mundo empresarial en España en las últimas décadas. No sólo la denuncia el actual presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sino que también se lamentaba por ello su predecesor, Juan Ro-

sell, cuando gobernaba el PP, y probablemente también lo hicieron quienes ocuparon antes ese cargo. No parece que se trate, por tanto, de un asun-



ALEJANDRA OLCESE MADRID

to político, pero ¿es realmente para tanto? Esta serie de publicaciones en EL MUNDO intentará dar respuesta a esa pregunta.

Lo primero será saber qué se entiende por seguridad jurídica. Puede ser definida como la predictibilidad de las consecuencias legales que tiene cual-

quier acto o conducta y está recogida en la propia Carta Magna. En su artículo noveno dice que «la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Es muy importante en la dinámica de los negocios y corre peligro si las normas cambian con demasiada frecuencia y también, de acuerdo a los arbitrios políticos, si hay tantas que es imposible conocerlas todas o si son de mala calidad.

Hace apenas un mes, la CEOE po-

nía distintos ejemplos del exceso de producción normativa que hay en el país: toda la legislación aprobada en 2023 equivale en peso a 11 vacas lecheras y permite sortear la distancia de Madrid a Murcia si se coloca un folio detrás de otro. Son sólo ejemplos que utilizaba la patronal para denunciar la carga que implica para las empresas y para argumentar que, dado que haría falta leer 3.500 páginas diarias para estar al corriente de la legislación, es imposible conocerla y predecirla, lo que se traduce por definición en inseguridad jurídica.

«El volumen y la complejidad de la regulación de la actividad económica en nuestro país han venido creciendo de forma muy significativa en los últimos años. Un número elevado de normas -cada vez más complejas y diferentes entre regiones y municipios-puede incidir negativamente no solo en las decisiones de los agentes económicos, sino también en la capacidad de las Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado, a escala tanto nacional como europea. Todo ello limita las posibilidades de las empresas para crecer y reduce sus incentivos para innovar y especializarse», seña-

laba hace unas semanas Ángel Gavilán, director de Economía del Banco de España.

Algo que comparten desde algunos despachos de abogados. «Nos encontramos en un momento de frenética actividad normativa. Esto requiere un ejercicio de actualización continuo por parte de la empresa y, por consiguiente, la utilización de cada vez más recursos en esta tarea. Muchas de las normas laborales más relevantes se han aprobado por real decreto-ley con carácter de urgencia. Con independencia de que en muchos de los casos esta técnica sea discutible, en tanto que no se aprecia esa urgencia, la falta de debate y trámite parlamentario dificulta que las normas cuenten con la debida claridad, precisión y rigor legislativo. Esto lamentablemente redunda en frecuentes problemas interpre-

tativos», señalan a EL MUNDO Eloy Castañer y Bernardo Pérez-Navas, socios de Garrigues.

A esto se suman los «continuos (y a veces contradictorios) anuncios de futuras reformas normativas que al final no llegan a aprobarse, o que acaban aprobándose tardíamente o con contenidos muy diversos a lo inicial-

mente anunciado», lo que «no contribuye a crear el imprescindible clima de estabilidad jurídica que necesita la empresa», apunta Alfredo Aspra, socio de Labormatters Abogados.

Los plazos de implementación demasiado cortos y las lagunas interpretativas, que a veces tardan meses en aclararse, son otros de los problemas de las reformas aprobadas recientemente: «Esta situación ha obligado a las empresas a estar en constante actualización y revisión de sus prácticas, lo que genera una carga adicional en términos de recursos, tiempo y costes. Igualmente destaco los efectos en la planificación de las estrategias y políticas de recursos humanos a largo plazo, ya que la previsibilidad es un factor clave para la estabilidad y la definición de cualquier plan estratégico», señala Enrique Ceca, socio de Laboral de CECA Magán.

Dos aspectos más que redundan en inseguridad jurídica son la falta de consensos y la calidad de las normas. Respecto al primero, José Prieto, socio de Baker McKenzie, señala a este diario que «provoca que las normas sean percibidas siempre desequilibrantes o disruptivas para algunas de las partes». «A raíz del aluvión de cam-

#### **COMPARATIVA**

#### ESPAÑA, A LA COLA EN LOS RANKINGS MUNDIALES

Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, la fuente principal de información sobre esta materia en el mundo, España ocupa el vigésimo cuarto puesto en el ranking global en la edición de 2023, muy por detrás de homólogos europeos como Alemania (en la quinta posición), Países Bajos (en la séptima), Reino Unido (15) o Francia (21). El lugar de España empeora, además, cuando se analizan aspectos concretos como el orden y la seguridad (puesto 35), aplicación de la legislación (27) o justicia civil (30). Influyen en estos apartados la mala puntuación, por ejemplo, en retrasos sin justificación en los procedimientos administrativos. Tampoco España ocupa un puesto preferente en el Global Competitiveness Report del World Economic Forum, cuya última edición tiene seis años y en la que se detectan «déficits importantes en cuanto a dos dimensiones: la eficacia en la aplicación de las leyes y la independencia con que actúa la justicia», según resume Benito Arruñada, de la Universidad Pompeu Fabra, en un estudio publicado por Fedea.

bios normativos de los últimos años con una técnica legislativa muy mejorable hemos notado un aumento importante de las consultas de nuestros clientes (...) con un considerable aumento de la inseguridad jurídica», apunta sobre el segundo Lourdes Escassi, of counsel de Laboral en Gómez-Acebo & Pombo.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

**DINERO FRESCO.** Goyache la anunció sin decirlo a los órganos universitarios y la esposa del presidente habló como directora 37 días antes de la elección

## Gómez y el rector anunciaron la cátedra sin consulta previa

Habían pasado dos meses desde el encuentro de ambos en el Palacio de la Moncloa y, transcurrido ya el verano, decidieron anunciarlo en un evento que pasó inadvertido entonces y que ahora recobra valor e interés. Según

testificó ante el juez el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, la llamada nueva cátedra de Transformación Social Competitiva se fraguó a iniciativa de Gómez tras citarle a él en Moncloa en julio. Pronto tomó forma. El siguiente paso fue el 23 de septiembre de 2020, sin que el rector lo comentara ni consultara previamente a sus vicerrectores en el consejo de dirección semanal de la propia Universidad, según confirman miembros del organismo a este diario. Aquel día, el rector ya dio por hecha la creación de la cátedra y Begoña Gómez, que ella la dirigiría desvelando detalles.

Era el llamado I Congreso de Transformación Social Competitiva en el que la organizadora, Gómez, aseguró que «la Universidad y la empresa tienen que ir indiscutiblemente unidas. El nuevo empresario busca poder desenvolverse en cualquier proyecto social y las empresas podemos ofrecerlo», dijo la esposa del presidente del Gobierno antes de dar paso al rector. Éste, en una declaración por vídeo, anunció: «Puedo avanzar con orgullo e ilusión que en breve se va a



**SEGOVIA** 

crear una cátedra extraordinaria Complutense centrada en el desarrollo de herramientas en el campo de la transformación social competitiva. Participarán junto a la Universidad socios estratégicos como La Caixa, Real, Ba-

rrabés.biz o 3a4b, entre otros». Finalmente La Caixa y Reale fueron los principales patrocinadores financieros y Barrabés -al que la esposa del presidente apoyó ese mismo año por escrito en un concurso público de Red.es-contribuyó en especie.

Tras el vídeo, la propia Gómez, respondió: «Muchísimas gracias a Joaquín Goyache y a la Universidad Complutense que se han hecho eco de la importancia de la Transformación Social Competitiva. Va a surgir una cátedra que creemos muy importante». Y habló ya como directora in pectore de que la cátedra forjaría una plataforma digital para medir el impacto social: «Todo lo que sea fácil y mejorable en esta tarea de transformación social lo vamos a hacer desde la Universidad. Lo vamos a recoger en esta cátedra que pondremos a vuestra disposición», dijo a los participantes en el congreso organizado en CaixaForum y al que se buscaba que fueran

La esposa del presidente del Gobierno se lanzó así a desvelar su implicación en la cátedra 37 días antes

de que el entonces desconocedor vi-

cerrector, Juan Carlos Doadrio-que tuvo la primera noticia el 29 de septiembre al no saber del congreso-terminara proponiendo formalmente su nombramiento como directora en una comisión creada al efecto el 30 de octubre. Fue incluso 70 días antes de que el propio rector formalizara su nombramiento el 1 de diciembre «a

Barrabés, «socio estratégico» como La Caixa v Reale, según Goyache

propuesta de la Comisión Mixta de

El rector deberá explicarse ante los órganos de gobierno



Begoña Gómez, en una intervención durante el I Congreso de Transformacion Social Competitiva. E.M.

30 de octubre de 2020». Como ya publicó este diario, Goyache tuvo que buscar un codirector de la Universidad para dar legalidad a la cátedra porque Gómez no cumplía por sí sola los requisitos.

Gómez ya era también codirectora de un máster en la Complutense desde 2012 sobre «captación de fondos», pero necesitaba un paso más y no sólo de prestigio académico. Según expertos consultados, solo una cátedra le proporcionaba la posibilidad de patrocinadores y estructura para algo como lo que perseguía: una plataforma digital que pudieran usar las empresas para medir su impacto social y medioambiental y que pudiera ayudarlas en contratos públicos y en certificados de sostenibilidad.

La plataforma iba a ser gratuita para las pymes -no para empresas de mayor tamaño- y en una cátedra se podía montar gratis con aportaciones de mecenazgo a la Complutense. Telefónica, Indra y Google se prestaron a hacerlo. Posteriormente, Gómez registró la marca de la plataforcon esa denominación, dando así idea de que su objetivo era basar su proyecto empresarial futuro en esta plataforma para la que la cátedra era un instrumento imprescindible.

Tras las revelaciones que realizó ante el juez, el rector deberá dar nuevas explicaciones este mismo mes ante el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Complutense. Este último lo preside el que fuera nombrado consejero delegado de Air Europa tras la fuerte inyección estatal, Jesús Nuño de la Rosa. En su última intervención ante el Consejo de Gobierno, Goyache dio a entender que la plataforma no era dinero público, cuando sí lo era. Y ante el Consejo Social, que el nombramiento de Gómez le vino propuesto por Doadrio en octubre, omitiendo la cita de Moncloa. Todo esto indica que también la Universidad necesita una transformación social competitiva auténtica.



Siga a Carlos Segovia en Twitter: @carlossegovia\_ carlos.segovia@elmundo.es

#### **LA EFEMÉRIDE**

#### AQUELLA VISITA A PUIGDEMONT



Tres meses después de su polémica visita a Carles Puigdemont en Perpiñán, el jefe de la patronal catalana Foment y vicepresidente de CEOE, Josep Sánchez-Llibre, puede sacar al menos algún fruto para su organización. Si el Gobierno termina llevando este mes un

anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral sin acuerdo con los empresarios, necesitará el apoyo parlamentario de Junts y el PNV mientras no haya nuevas elecciones generales. Complicado, porque las críticas de las pymes catalanas -caladero de votos perseguido siempre por Junts-a la reducción de la jornada laboral impuesta son generalizadas y azuzadas también desde Foment. El ministro Carlos Cuerpo no parece respaldar el ultimátum de Yolanda Díaz y habla de «flexibilidad» en nueva señal de que el PSOE empieza a ver un frente innecesario.

#### **EL PERSONAJE**

#### **REEVES: «SOMOS PROBUSINESS»**



La ya nueva responsable económica del flamante Gobierno laborista británico, Rachel Reeves, presenta por ahora una línea opuesta a elevar la deuda y demonizar a los empresarios. «Tendremos una agenda procrecimiento y probusiness». «Hay que dar

certidumbre fiscal a los empresarios». «Un marco presupuestario y monetario robusto no es negociable si queremos conservar la confianza del mercado, hay que mantener bajos los costes de los préstamos y proporcionar la estabilidad que requiere la inversión empresarial». Estos son algunos de los mensajes de la nueva ministra que fue economista en el Banco de Inglaterra y que quiere evitar reacciones en los mercados como la provocada por Liz Truss. Y, atención, dice estar «comprometida con la integridad e independencia de las instituciones»

#### **PARA SEGUIR**

#### **EL AJUSTE EXTRA DE 2025**



El Gobierno sigue aparentando normalidad pese a carecer de Presupuestos y sin perspectiva de conseguirlos en 2025. Mientras, se suceden los llamamientos a que el año que viene será importante para un ajuste en vista de que la recaudación, aún

espoleada por la inflación, no será el motor que es ahora para reducir el déficit. La semana pasada coincidieron en el llamamiento no solo la sempiterna AIReF sino también el Consejo Fiscal Europeo, un organismo asesor de Bruselas que preside el danés Niels Thygesen y que sostiene que no sólo Francia –y más tras su convulsión electoral– e Italia, sino también España, deberán aprovechar este tiempo de bonanza para realizar «un esfuerzo extra» de saneamiento. Más allá de las reglas de la UE, los mercados vuelven a dar señales de que la deuda va a importar más de lo que parece.

#### L TIEMPO

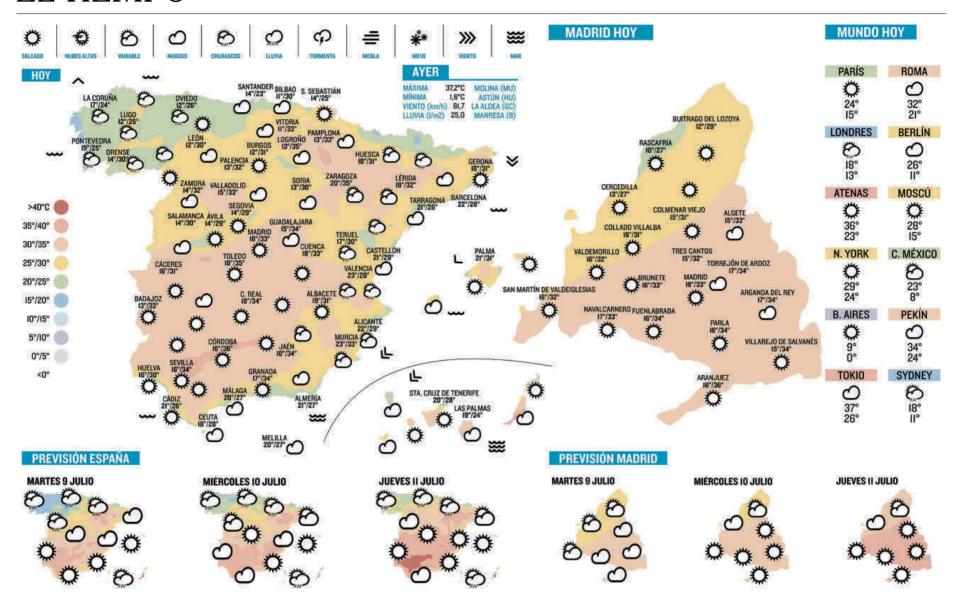

#### SORTEOS

#### SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

Número premiado principal:

74439 SERIE: 034 Números premiados adicionales:

55156 SERIE: 026 67524 SERIE: 018

> 69431 SERIE: 006 92383 SERIE: 027

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del domingo:

Iº Sorteo: 04-05-16-18-20-29-33-40-42-43-47-48-53-54-57-61-62-66-74-79

2º Sorteo: 02-03-05-07-08-13-14-25-30-32-36-42-44-47-55-58-60-66-70-73 orteo: 04-07-08-10-11-18-24-28-35-43-50-52-53-57-61-66-73-76-77-79

4º Sorteo: 03-05-06-07-08-22-23-27-29-34-35-36-40-49-60-63-64-78-81-84

5º Sorteo: 06-11-13-22-44-46-47-48-51-52-54-57-61-64-65-69-74-77-79-84 TRIPLEX DE LA ONCE

#### EL GORDO DE LA PRIMITIVA

Combinación ganadora del domingo: 13-14-19-20-37 (R-0)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |
|----------|------------|-----------|
| 5+1      | 0          | BOTE      |
| 5+0      | Ō          | 0.00      |
| 4+1      | 12         | 14.187.73 |
| 4+0      | 220        | 138,90    |
| 3+1      | 753        | 46,38     |
| 3+0      | 10.626     | 10,68     |
| 2+1      | 11.598     | 7,53      |
| 2+0      | 158.526    | 3,00      |
| 0+1      | 195.050    | 1,50      |

#### **EUROMILLONES**

Sorteos de la semana Martes: II-I3-29-3I-47 (E 0I, II) Viernes: 02-07-34-35-46 (E 06, 08)

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Sorteos de la semana

Lunes: 0I-02-05-28-42-49 (C 37, R 7) Jueves: 01-10-22-38-45-48 (C 29, R I) Sábado: 05-06-19-30-35-40 (C 09, R 3)

#### **CRUCIGRAMA**

4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

#### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Mar inglés. Tabla vertical que en los botes forma el respaldo del asiento de popa. 2. Aspiración de aire por la nariz repetidas veces para percibir olores. Relativo al racimo de uvas. 3. Cosa que aterra. 4. Guardaba y cumplía exactamente lo que se mandaba y ordenaba. Preposición que denota situación. 5. Persona de malas costumbres y procedimientos. Dio color a las figuras de una estampa. 6. Aplicar los medios adecuados para curar o aliviar una enfermedad. la persona plural del presente del verbo ser. 7. Sufijo de pertenencia. Personas que infunden ánimo y energía. 8. Forma femenina plural del artículo determinado. Ponéis algo en las manos de otro o a su alcance. Nave usada en la antigüedad.

VERTICALES.- I. Espacio cubierto que en algunas casas precede a la entrada principal. 2. Persona que no soy yo ni tampoco tú. Ademán o palabra con la que se pone en ridículo a una persona. 3. Alteración de la capacidad perceptiva del lenguaje. 4. Comete un atentado. 5. Compues-

to químico que se usa como anestésico. Multiplicación en el Álgebra de Boole. 6. Estaría al servicio de alguien. 7. Obra musical de carácter religioso para canto a cuatro voces. Pronombre personal de primera persona singular. 8. Acción de abusar, pl. 9. Desconfiamos de algo. 10. Sufijo que indica pueblo o ciudad de Serbia, Bulgaria y Rusia. Atrae metales. 11. Relativa a la arena. 12. Iguales y extendidos, sin altos ni bajos.

Dais, Vac. VERTICALES.- I. Soportal. 2. Él. Burla. 3. Afasia. S. 4. Atenta. 5. Éter. And. 6. Serviría. 7. Coral. Mí. 8. U. Abusos. 9. Dudamos. 10. Ovo. Imán. II. Arenosa. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Sea. Escudo. L. 2. Olfateo. Uval. 3. P. Áterradora. 4. Observaba. En. 5. Ruin. lluminó. 6. Tratar. Somos. 7. Al. Animosas. 8. Las.

## SUSCRÍBETE A TODO **EL**



PAPEL + ORBYT + PREMIUM

Todo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril)

La creatividad fluirá perfectamente en tu trabajo actual, v eso te proporcio rá la oportunidad perfecta para impulsar meior tus provectos.



#### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) En el día de hoy deberás valorar los recursos a tu alcance y saberlos ges-tionar, aprovecha algunos de ellos para arlos en tu entorno laboral.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio)
No te preocupes por los detalles peque-

ños, ya que te acabarán pareciendo insignificantes en comparación con el panorama más amplio



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio)

Has estado bastante tiempo fuera y no puedes pretender que en un mismo día recuperes todo aquello que delicate recuperes todo aquello que dejaste atrás cuando te fuiste.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto) El calor está apretando estos días, por eso es muy importante que no pases demasiado tiempo bajo el sol y que te



hidrates correctam

#### VIRGO

(23 agosto - 21 septie Piensa en aquello que más desearía tu pareja en estos mo nentos v regálaselo. su reacción verás que ha merecido la pena tu esfuerzo.



#### LIBRA

(22 septie bre - 22 octubre) Las obligaciones o responsabilidades tienes con resn ecto a un familia len interferir en tu relación afecti va con tu pareia.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 novie Un amigo cercano te hará una sorprendente oferta laboral que requerirá cier-ta consideración. Piénsalo muy bien antes de darle una respuesta.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dicie En ocasio es nuestra imaginación desmedida nos hace perder las mejores oportunidades que nos ofrece la reali-dad. Mira a tu alrededor.

#### CAPRICORNIO

(23 diciembre - 21 enero)
La pasión y la energía de estarán fuertemente relacionadas con tus senti-mientos y emociones. Aprovecha el ento para sentirte más auténtico.

PASATIEMPOSWEB.COM



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Trata de prestar más atención a tus asuntos relacionados con el hogar, especialmente a aquellos que te facilitan y te ahorran tiempo.



#### PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)

No dudes en tomar ciertas decisiones importantes y arriesgadas, ya que esto te permitirá crecer y evolucionar como persona. Confía en tu criterio.



#### CUCURELLA. «Nos podríamos haber quejado de que a Toni Kroos no le

sacaron tarjeta amarilla; habría sido expulsado», afirmó el lateral de España



**Álvaro Morata, fotografiado ayer domingo en los campos de entrenamiento de la selección en Donaueschingen.** PABLO GARCÍA / EFE

Tiene un rasguño en la nariz, seguramente producto de algún forcejeo, pero al capitán de la selección española, Álvaro Morata (Madrid, 31 años), lo que le molestan son otros rasguños, los del alma. Está en este torneo con la sensación de que va a ser la úl-



EDUARDO J. CASTELAO DONAUESCHINGEN

tima vez con esta camiseta. No lo dice, pero casi. Como tampoco dice, pero se le intuye, que quizá no juegue en el Atlético, que quizá no juegue en España. Porque España, para él, son dos realidades: la del deseo, enfermizo, de ganar la Eurocopa, y la del lamento, hondo, de no poder cam-

biar la crítica, y la mofa, de un sector de la afición y del país. Morata está harto, y se verá en un documental que se está rodando, pero eso tendrá que esperar. Morata, a tumba abierta.

**Pregunta.** ¿Por qué salió a entrenar el sábado con los suplentes?

**Respuesta.** Por estar un poco con la gente que, siendo importante, no está teniendo muchos minutos. Nunca sabes cuándo te va a llegar el momen-

#### ÁLVARO MORATA CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

A 48 horas de enfrentarse a Francia por un puesto en la final de la Eurocopa, la versión más sincera, y cruda, del delantero aparece en esta entrevista con EL MUNDO. Sin insinuaciones. A tumba abierta

# «En España me cuesta ser feliz»

to. A Dani Olmo le dije que le llegaría, y le llegó, y a Mikel igual. Aparte que necesitaba moverme un poquito, porque me gusta más la recuperación activa que estar parado. Pero sobre todo convivir un poco con todos.

P. ¿Cómo tiene las piernas?

R. Bien, estoy a tope. Yo recupero bien, no he jugado ningún partido entero. P. ¿Qué come para recuperar?

R. ¿Justo después del partido? En ese momento me gusta comer una hamburguesa, pizza y sushi, y luego ya a partir del desayuno del día siguiente retomo los hábitos de todos los días. **P.**¿Ahora es ya casi sólo una cuestión de cabeza?

R. Llevamos un año jugando. Ya no vamos a poder mejorar nada la condición física, así que lo único que hay que hacer es descansar y recuperar. P. ¿Piensan en los que no creían en esta selección?

**R.** No, eso sería ser malas personas, y aquí no hay malas personas.

P. ¿Quién es usted en este grupo?

**R.** Bueno, soy el capitán, el que trata de unir a todo el mundo para que rememos en la misma dirección.

**P.** Nunca había tenido ese rol, ¿tuvo que aprender?

R. No. La gente que me conoce desde pequeño sabe cómo soy. Soy así con mis amigos, con mi familia... Puede ser que la gente piense que tengo un carácter de una manera, o de otra, pero soy como soy.

P. ¿Y cómo es Morata?

R. Soy una persona que bromea mucho, que está pendiente de todo el mundo y sobretodo, que a la gente le gusta estar cerca de mí. Es muy difícil que una persona te hable mal de mí. Eso para mí es un éxito.

P. ¿Lo más difícil de ser capitán?

R. Ponera todos de acuerdo con la r

R. Poner a todos de acuerdo con la ropa, con los horarios, con todas esas cosas. Somos muchos y cada uno de su padre y de su madre. Al final lo que hago son votaciones y ya está.

P. Sí claro. Oiga, dicen que ha monta-

#### PEDRI. El centrocampista canario aseguró en redes sociales que se quedará

en Alemania para apoyar a la selección: «Aquí voy a seguir hasta el final»







do empresas, que las cosas le van bien y que no necesitaría el fútbol para seguir viviendo. ¿Es así?

R. Sí. Tengo muchas inquietudes. Ojalá cuando me retire del fútbol pueda estar más tiempo con todos esos temas. También es verdad que tengo un equipo de gente alrededor que me ayuda, y son muy buenos.

P.¿Qué tiene?

R. Muchas cosas. Una aplicación tecnológica, todas las empresas de mi mujer, Manolo Bakes, una empresa para ayudar a gente joven que está empezando a ser profesional en los deportes... Muchas cosas diferentes

«Me cortaría una mano por ganar la Eurocopa. Si ganamos, me iría con la cabeza alta»



que me tendrán la vida ocupada cuando me retire.

P. ¿Morata dejará la selección tras la Eurocopa?

**R.** Es una posibilidad. No quiero hablar mucho, pero es probable.

P. Cuando se mira al espejo, ¿qué ve? R. Una persona orgullosa del esfuerzo que he hecho toda mi vida, del sacrificio, y sobre todo una buena persona que piensa más en los demás que en sí mismo. Y un gran padre de familia, que es mucho más importante que cualquier título.

P. Teniéndolo todo, ¿por qué transmite la imagen de que es infeliz?

R. No son infeliz, para nada. Pero es verdad que en España me cuesta mucho ser feliz. Al final siempre sale algo por algún lado. El otro día por hacer un gesto a los periodistas, simplemente de silbar, un gesto que pensé que se iba a quedar entre nosotros, pues algún periodista lo subió y...

**P.** Yo no sé de qué me está hablando, y doy por hecho que millones de personas en España tampoco.

R. Ya, no sé, fue un gesto sin más, pero algunos aprovecharon para criticar, como siempre. Como con el tema de si me sacaron amarilla o no, pues algunos ya decían 'ojalá se la pongan', o 'jugamos mejor sin él'... Incluso cuando las cosas van bien...

**P.** Pero digo, es usted joven, guapo, con dinero, con una mujer estupenda, unos hijos guapísimos...

R. Si lo sé, lo sé. Yo muchas veces soy

feliz, pero en otras me cuesta. Es mi personalidad, soy así, me cuesta... Yo cuando llego a mi casa siempre soy súper feliz, pero delante de la gente, a veces me siento como si estuviera desnudo, y quizá eso no me ha dejado dar todo lo que tenía. Muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay uno que dice una gracia, otro que...

P. Es más feliz fuera de España.

**R.** Sí, sin duda. Lo he dicho muchas veces. Sobre todo, porque la gente me respeta. En España no hay respeto por nada ni por nadie.

P.¿No teme convertirse en un meme? R. Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid, no me preocupa.

P.¿De verdad cree que no cae bien? R.¿Sabes qué pasa? Que no vives conmigo. Cuando voy con mi familia, todos me tienen cariño, todo el mundo me trata bien. Pero cuando voy con un equipo, con el fútbol, es totalmente diferente. Mira el otro día, que decían que yo estaba llorando porque me habían sacado amarilla. ¡Qué gilipollez es esa! Estaba llorando porque mi país, conmigo de capitán, se había metido en unas semifinales de Eurocopa. Yo no podría criticar nunca a una persona que está ahí llorando por eso. Pues me critican, cuando yo me cortaría una mano por ganar esta Eurocopa.

P. ¿Aspira a cambiarlo o ya se ha resignado?

R. No, qué va. Trato de disfrutar este torneo, que pueden ser mis últimos partidos con la selección, y ya el futuro, lo que tenga que ser, será. Igual algún día hasta me echan de menos. Cada día está más cerca el momento de dejarlo, por eso disfruto, por eso lloro, por eso lloraré con lo que venga ahora, para bien o para mal.

P.En su día contrató un *coach*. ¿Sigue con él?

R. Sí. Sigo con él, y trabajamos mucho, con mi psiquiatra y psicóloga. También estoy grabando algunas cosas para que la gente vea que no me quejo por quejarme. El otro día unos amigos míos, por llevar mi camiseta, tuvieron problemas. Les dijeron que yo era malísimo, etc...

P. ¿Y no puede ser envidia eso?

R. Sí, yo también lo creo, puede ser. Pero no es agradable. Por eso sigo pensando, aunque esté concentrado en el Europeo, que no sé si es lo mejor que me quede en España.

P. Dijo que se queda en el Atlético.R. Sí, bueno, pero... Yo he dicho que me muero de ganas de ganar títulos

me muero de ganas de ganar títulos con el Atlético, pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no.

P. Francia es como un muro.

**R.** Literalmente, creo que físicamente pueden ser la mejor selección, pero nosotros tenemos la parte táctica, de sensaciones... Ellos no están contentos de jugar contra nosotros.

P. ¿Que hará si gana la Eurocopa? R. No lo sé. Lo primero sería darle un abrazo a mi mujer y a mis hijos, y luego irme con la cabeza bien alta.



Dani Olmo celebra el gol de Merino en Stuttgart. A. SZILAGY / EFE

## Olmo, en el traje de Cesc

**JUGADOR 12.** En 2008, Fàbregas no partía como titular y acabó en el 11 de la final

#### INMA LIDÓN MÚNICH ENVIADA ESPECIAL

ENVIADA E

El 15 de noviembre de 2019, Dani Olmo debutaba como internacional absoluto en Cádiz. Morata dio la alternativa a un chico de 21 años que jugaba en el Dinamo de Zagreb y que ese día llevó el dorsal 12. Como si fuera una premonición. Cinco años después, Olmo partía en esta Eurocopa de Alemania como el jugador número 12, ése al que los entrenadores no se atreven a dar la titularidad pero acaba siendo imprescindible. Con España brillando en una Eurocopa, el último que vistió ese traje fue Cesc Fàbregas. Olmo recoge ahora el testigo.

Para Luis de la Fuente es uno de sus incuestionables desde que lo llamó para la Sub'21 cuando andaba emigrado en Croacia. Sin embargo, su hueco en el campo se lo tuvo que pelear con Pedri desde su recuperación y el canario había ganado la partida de la titularidad hasta el pasado viernes. El debate lo zanjó Kroos con una entrada que deja al azulgrana fuera de la Eurocopa y abre las puertas del once al jugador del Leipzig. Él ya estaba a punto de derribarlas.

Asistió a Ferran ante Albania en el único partido que fue titular, redondeó la victoria frente a Georgia en octavos saliendo desde el banquillo y, ante Alemania, en un partido que marcará su carrera, logró el gol que ponía en ventaja a España y puso el centro perfecto para el remate de Merino. Con esos números, el parecido con el papel que ju-

gó Cesc en 2008 se multiplicó. De hecho, ambos son los jugadores de España que más goles han marcado saliendo desde el banquillo en una fase final.

En aquella Eurocopa de Luis Aragonés en Austria y Viena, el jugador 12 fue el entonces futbolista del Arsenal, también con 21 años. En-

Ambos son los que más goles han aportado desde el banquillo en una fase final

#### Olmo brilló frente a Alemania; Cesc tuvo su momento en la tanda de penaltis ante Italia

tre Xavi, Silva, Xabi Alonso, e incluso Fernando Torres, se fue colando en los planes del técnico de Hortaleza hasta el punto de que acabó lanzando el decisivo penalti ante Italia que metía a España en semifinales a pesar de no haber tirado uno desde los 15 años. Antes ya había marcado su primer gol en el torneo para cerrar la goleada a Rusia del primer partido. Con minutos en todos los encuentros, Cesc acompañó a Marcos Senna y Xavi en el once titular de la final ante Alemania para después ser sustituido por Xabi Alonso.

La calidad y la confianza de Cesc le llevó también a ser imprescindible en la convocatoria de Vicente Del Bosque cuatro años después y a volver a contribuir con goles y seguridad en el lanzamiento de penaltis. Marcó en los dos primeros partidos, luego tiró en la tanda frente a Portugal en semifinales y fue titular en la goleada a Italia. El ahora entrenador del Como, recién ascendido a la Serie A, no duda en ver similitudes entre aquella selección y la que tendrá que vérselas con Francia mañana en las semifinales. Existirá la duda de si, en caso de que el pase a la final se decida desde los once metros, Dani Olmo lanzará. Sería una forma de sacarse la espina del fallo ante Donnarumma en la Eurocopa de 2020.

Lo que sí es una certeza es que Olmo estará en el equipo titular de De la Fuente. Sin saber que perdería a Pedri horas después, el seleccionador lo dejó claro antes del duelo ante Alemania: «Está preparadísimo. Cambiará el nombre del jugador, pero no la idea». Ese nombre será el de Olmo que, ahora sí, pasará del 12 al 10.

**KOUNDÉ.** «Felicitaciones a los franceses que se movilizaron para que este hermoso país no se encuentre gobernado por la extrema derecha», escribió



Equipo titular de Francia ante Portugal; Koundé, Tchouaméni, Theo, Griezmann, Camavinga y Mbappé tienen relación con el fútbol español. FRANCK FIFE / AFP

## «Ya no hay rivalidad»

**OTRO TIEMPO.** España y Francia han pasado de odiarse a cruzar destinos: nueve galos han jugado en LaLiga / «Aquí no conocen al equipo español», dicen en el país vecino

«Y llega delante de Casillas, ¡Vamos muchacho! ¡Sí! ¡Dentro de la portería! ¡El primer gol de Ribéry con la selección de Francia!». Ese «¡Vamos muchacho (*Vas-y mon petit*)!» forma parte de una de las narraciones



ABRAHAM P. ROMERO DORTMUND deportivas más recordadas de la historia del fútbol francés, la del empate del conjunto galo ante España en los octavos de final del Mundial de 2006. Un partido en el que, como todos recordarán, íbamos a «jubilar a Zidane». Así tituló el diario *Marca* en su famosa portada del

día anterior y así lo recuerdan todavía hoy en la concentración francesa en la Eurocopa, en Paderborn.

«Aquel fue el momento de máxima rivalidad entre las dos selecciones. Esa narración se convirtió en culto en el país, especialmente para los aficionados al fútbol, una de las tres más famosas junto a la victoria de Francia en 1998 y el cabezazo de Zidane a Materazzi en la final de 2006», rememora Jeremy Jeannin-

gros, periodista del diario L'Equipe.

Dieciocho años después de aquel día, la situación entre las dos selecciones es muy diferente. «No hay una rivalidad real. Nos hemos enfrentado dos veces en los últimos 12 años y el pueblo francés no conoce al equipo español. El foco en Francia es que Mbappé se va a enfrentar al país en el que va a vivir a partir de agosto. Este equipo de España no es la mejor generación que han tenido y no los conocen mucho», añade Jeanningros. «No hay ninguna rivalidad ahora», confirma Denis Menetrier, de Le Monde. «Todos nos acordamos de 2006, que fue como una revancha para los franceses por las declaraciones sobre la jubilación de Zidane, pero ahora nada», insiste.

Después de varias décadas de enfrentamientos muy sonados, parece que hemos encontrado la paz momentánea con el país vecino, donde siguen repitiendo el «hacer un Arconada» cuando ven a un portero fallar, como el español en la final de la Eurocopa del 84; donde siguen creyendo que Raúl estaba «maldito», dice SoFoot, en la Eurocopa de 2000 y

#### VETO A puerta cerrada para evitar polémicas

Didier Deschamps decidió entrenar ayer a puerta cerrada en Paderborn para evitar la pequeña polémica que hubo tras el entrenamiento del sábado. La selección francesa abrió su sesión de la tarde a los periodistas y en el tramo final de la misma los jugadores se quedaron practicando lanzamientos de penalti. Varios medios de comunicación grabaron los diferentes intentos y lo publicaron en las redes sociales, enfadando a la plantilla. «Ah, pues muchas gracias por la información», contestó Antoine Griezmann a RMC Sport. Un día más tarde, Francia no ha permitido ni los 15 minutos de cortesía habituales «¿España? Sus extremos han hecho una temporada muy buena, pero espero que fallen el martes», dijo Fofana.

donde recuerdan, como Eurosport Francia, cómo la afición francesa le cantaba «Au revoir, Au revoir» a Zidane antes del duelo de 2006. Eran otros tiempos. En aquel partido, Zidane y Raúl, compañeros en el Real Madrid y capitanes de sus países, no se sonrieron en el saludo previo entre los que llevaban el brazalete. «Silbado por los españoles desde el calentamiento, como luego lo sería la Marsellesa, apenas había mirado a Raúl, su compañero madridista. Apenas le abrazó mientras intercambiaban banderines», escribió Le Monde sobre aquel día de Zidane.

«Todavía no era mi jubilación. Me gustaría decir a los españoles, porque ya nos han tomado bastante el pelo con esto, que no era la última vez», respondió en sala de prensa.

Este martes sí habrá sonrisas entre dos vestuarios en los que reina la amistad y el buen rollo desde hace muchos años. En aquel equipo de 2006, sólo Zidane, Abidal y Makelele habían jugado en el país vecino. Esta vez la lista se ampliará a nueve futbolistas: Aréola, Koundé, Theo Hernández, Mendy, Camavinga, Tchoua-

méni, Griezmann, Dembélé y Mbappé han jugado, juegan o van a jugar en unas semanas en España.

Elidioma es otro factor fundamental. La mayoría habla perfectamente español, incluso Mbappé, que todavía no ha sido presentado como nuevo jugador del Madrid. Theo creció en el Rayo Majadahonda, Griezmann firmó con la Real Sociedad a los 13 años y se ha casado con una mujer española, Tchouaméni aprendió a hablar castellano gracias a la insistencia de su madre, profesora de español, Camavinga ha avanzado en los últimos dos años y Mbappé, sorprendentemente, es el que mejor acento tiene de todos porque lo lleva trabajando desde hace años, consciente de que algún día terminaría jugando en el Real Madrid.

En el camino contrario, Fabián, que juega actualmente en el PSG, y los casos obvios de Laporte y Le Normand, nacidos en el país galo. Una mezcla de situaciones que anima más a la convivencia entre los dos vestuarios, unida a la ausencia de encuentros significativos entre las dos selecciones. Los cuartos de final de la Eurocopa de 2012, en los que ganó España, y la final de la Liga de Naciones de 2021, que venció Francia, han sido los dos últimos enfrentamietnos.

Las causas sociales les unen todavía más. Varios de los futbolistas franceses, como Tchouaméni, apoyaron a Nico Williams cuando fue insultado de forma racista. El martes, nuevo episodio de los España - Francia.

#### **ERDOGAN.** El presidente de Turquía se pronunció sobre los dos partidos

de sanción a Demiral: «Me parece inexplicable, es una decisión política»





Gareth Southgate da instrucciones a sus jugadores antes de la tanda de penaltis del partido contra Suiza. EDDY KEOG / GETTY

## Protocolo Southgate

**PENALTIS.** El técnico, conservador y criticado, perfecciona el comportamiento de Inglaterra en las tandas / Lanzadores muy efectivos y 'padrinos' / «No todo es puro fútbol», recuerda

Sonaban los primeros acordes de *Under Pressure* [Bajo presión] de Queen y David Bowie sin llegar a la estrofa que podía reflejar lo que podía pasar por la cabeza de Gareth Southgate: ¿*No podemos darnos una oportu-*

nidad más? Todo el fondo inglés del estadio de Düsseldorf se temió lo peor durante algunos segundos. Inglaterra no ganaba una tanda de penaltis en una Eurocopa desde que lo hizo ante España en 1996, cuando acertó los cinco. Y después sólo lo repitió frente a Colombia en el Mundial de Rusia de 2018, donde rozó la final.

Aquel equipo que también dirigía Southgate no sufrió tanta crítica, porque no tenía a seis jugadores campeones de la Champions en el equipo capaces de resolver antes ni preparaba con tanta meticulosidad lo que no es una lotería. Nada de lo que ocurrió desde que Orsato decretó el inicio de la segunda parte de la

prórroga ante Suiza fue casualidad. Menos aún cuando quedó claro que la clasificación se iba a decidir desde los once metros.

Esta Inglaterra tiene un fútbol ramplón, incapaz de hacer lucir el

talento de sus futbolistas que incluso, por momentos, se han estorbado en el campo, y es muy conservadora. Eso es lo que quiere su entrenador, es su plan. No arriesga pero avanza y está en semifinales, a un paso de una final que nunca ha jugado lejos del territorio britá-



Para Southgate es el camino correcto para ser campeón: agarrarse a todo lo que sea necesario para sacar el resultado. Eso implica cualquier aspecto que pueda dominar. «No todo es puro fútbol. No siempre lo hemos hecho bien, pero hemos demostrado una resiliencia que tienen otros equipos que han ganado torneos, como Italia, España o Francia. Ya tenemos otros atributos», ar-

gumentó tras el partido. «Con Inglaterra era habitual empezar bien, adelantarse en los primeros minutos, y luego caer. No éramos inteligentes. Este grupo es diferente», añadió. Esa diferencia es que duerme los partidos, «con posesiones más largas», que si bien no generan daño al rival, impide que se lo hagan. Y también que preparan con sigilo otros aspectos determinantes

A esa teoría, que enerva a los seguidores, se va

a agarrar hasta el final el seleccionador, que lanzó al campo su artillería durante la prórroga pero lo hizo manejando a la vez la tanda de penaltis que se avecinaba. Es una rutina ensayada y pulida durante los últimos años, sobre todo desde el varapalo que fue perder la final en Wembley después de que Pickford parara dos penaltis.



Pickford celebra el triunfo junto a Arnold. J. LICOVSKI / AP

Esta vez estaba todo medido. Southgate había consultado con su asistente una carpeta con información para elegir a los lanzadores. Antes, en los instantes finales, había tenido que renunciar a Harry Kane, pero había puesto en el campo a Toney, un especialista que ni mira la pelota en el golpeo. El resto serían Palmer, Bellingham y Saka, para acabar con Alexander-Arnold. Todos ellos tienen un porcentaje de acierto que supera el 90% cuando la media de un buen lanzador se cifra en el 75%.

Preparó la tanda desde los cambios. «Hizo que pareciera fácil», admite Shearer

Inglaterra no marcaba los cinco penaltis desde 1996 cuando eliminó a España

Finalizada la prórroga, sólo reunió en una piña a los lanzadores y a los que acabaron sobre el césped pero no estaban designados: Rice, Shaw, Walker y Stones. A ellos les correspondía la función de *padrinos* de cada pateador, el encargado de darles ánimo y felicitarles en el mejor de los casos. Walker lo hizo con Palmer, Shaw con Bellingham, Stones con Saka y Rice con Toney. Lo necesiten o no, ése es su papel. El resto de jugadores esperaban en la banda sin intervenir.

Nadie mas que Southgate tomó la palabra. No hubo preguntas ni consultas. Esa muestra de que está al mando y de que sus jugadores le siguen le ha dado crédito entre algunos críticos, como el mítico Alan Shearer, comentarista de la BBC, que elogió su forma de anticiparse a los penaltis ya con los cambios: «Hizo

que pareciera fácil».

Mientras, Pickford era aleccionado por el árbitro para que no hiciera su habitual teatrillo de distracción y repasaba la estrategia de lanzamiento de los rivales que lleva siempre en su botella. «Estaba mentalizado para parar uno, es lo que quería», confesaba después. La chuleta no es una novedad, sólo se ha perfeccionado pasando del papel a imprimirlo en la botella.

A él le funciona. Con el Everton ya había adivinado este año el tiro de Bobby Reid para el Fulham en cuartos de final de la EFL Cup. No todo es puro fútbol.





#### **BALÓN.** El nuevo esférico presentado por Adidas que se utilizará en las

semifinales y en la final cuenta con los colores de la nación anfitriona

## No aguantan más

CALENDARIO. Los jugadores del torneo, fatigados tras un año con más de 60 partidos / Repercute en el bajo nivel de los encuentros

#### ABRAHAM ROMERO

«Es un calendario inviable. Es imposible que los jugadores mantengan el nivel todo un año jugando cada tres días». Dani Carvajal lo dejó muy claro, es inviable. Si España llega a la final, el defensa del Real Madrid disputará en Berlín su partido número 46 de la temporada. Un curso que empezó para él el 12 de agosto de 2023 y que terminaría el 14 de julio de 2024, con sólo un par de semanas de vacaciones para iniciar de nuevo la temporada el 14 de agosto en Varsovia, donde el conjunto blanco disputará la Supercopa de Europa.

Once meses de esfuerzo constante que, aún así, no convierten a Carvajal en uno de los futbolistas de Europa con más partidos, gracias a las rotaciones de Ancelotti. Quizás por eso, el de Leganés está siendo uno de los mejores defensas del torneo.

Quienes han sufrido y están sufriendo mucho en Alemania son Gündogan, Foden, Havertz, Gakpo, Xhaka o Rice, futbolistas que acumulan 650 más encuentros en esta campaña. El primer español es Lamine Yamal, a sus 16 años, con 62. «Creo que este tema no es sólo para Lamine, sino para cualquier futbolista que juegue tres competiciones. Tanto la UEFA como la FIFA deberían plantearse que un jugador no puede disputar 60 partidos al año», insistió el lateral derecho de la selección.

Las quejas vuelan por todas las concentraciones de la Eurocopa y son una de las razones del poco nivel futbolístico que estamos viendo en las eliminatorias. En los cuartos, tres de los cuatro partidos se fueron a la prórroga, con el Inglaterra-Suiza y el Portugal-Francia siendo de todo menos encuentros con



Mbappé, en el partido de cuartos ante Portugal. FRANCK FIFE / AFP

ritmo. Dos empates, 1-1 y o-o, para continuar por la senda de las últimas semanas. Los de Southgate han metido cinco goles (dos de Bellingham, dos de Kane y uno de Saka), mientras que los galos llevan sólo tres (dos de ellos en propia puerta y uno de Mbappé).

«Tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer por nuestra condición física», ha admitido Southgate, que terminó retirando a Kane y Foden, exhaustos, en el tiempo extra, lo mismo que Deschamps con Mbappé. «Estaba muy cansado. Ha sido un año muy duro para él». ¿Merece la pena un torneo sin estrellas?

El sindicato de jugadores FIFPro ha amenazado a la FIFA con tomar acciones legales si no responde a esta «emergencia». «Es uno de los problemas principales de nuestro deporte. Querer más partidos, más competiciones y más dinero nos ha llevado a problemas muy serios de cansancio físico y mental», declaró hace unos días David Terrier, presidente de la división europea del sindicato.

A falta de tres partidos, Alemania España son las selecciones más goleadoras del torneo con 11 tantos, por los nueve de Países Bajos, los cinco de Portugal y los tres de Francia. Sólo España aspira a empatar los 14 de Francia en la Eurocopa de 1984, una cifra que en la última edición españoles e italianos con 13 y daneses con 12 casi igualan.

Todo antes de una temporada, la próxima, en la que la FIFA estrenará la Intercontinental, el nuevo Supermundial de Clubes (junio y julio) y el nuevo formato de la Champions con una fase de grupos hasta enero.

**HERZLICH** WILLKOMMEN! **INMACULADA** 



#### Amar la trama más que el desenlace

Todavía no nos hemos recuperado de la alegría que nos dio España venciendo a Alemania el pasado viernes y ya tenemos que prepararnos para afrontar las semifinales contra Francia. Se está muy bien en el estatus de clasificado siendo, además, una de las selecciones favoritas. Cuesta decir que España lo es porque siempre hemos sido un poco acomplejados, pero lo cierto es que el conjunto de Luis de la Fuente es el que mejor fútbol tiene de todas las selecciones que concurren en la Euro 2024. Tampoco es difícil viendo a equipos como Inglaterra, con unos jugadores magníficos, pero con un nivel de sopor en su juego demoledor. Francia hasta el momento tampoco ha completado un partido loable, pero ahí están esperándonos. Las

toda aquella playlist sensiblera que me compartió, hubo una que sí me gustó: La trama y el desenlace de Jorge Drexler. Más que por la canción, me atrapó por el mensaje. Se trata de darle más importancia a los instantes en los que estás viviendo o vas a vivir algo que dársela al momento en el que lo vives. «Amar la trama más que el desenlace», dice el estribillo. Hay muchas ocasiones en las que realmente quieres quedarte a vivir en la trama y que el desenlace no llegue pronto o simplemente no llegue.Aunque es un poco pretencioso extrapolarlo a la Eurocopa, deseas que España permanezca como clasificada, aspirante a serlo todo. Amemos la trama hasta, al

menos, este martes

a las 21:00 horas.

Otro aspecto de la Eurocopa que me ha atrapado han sido las lágrimas de jugadores como Cristiano Ronaldo, Pepe o Morata. Los futbolistas son ejemplos para millones de personas, por lo que exteriorizar los sentimientos delante de todo el mundo me parece muy acertado y necesario. Desde que existe, el fútbol ha provocado emociones y aquí siempre tengo un recuerdo adolescente del Mundial de Alemania de 2006 en el



Nico Williams, ante Alemania. A. E. / EFE

dos selecciones más aburridas, sí, pero ambas en semis.

Sigamos disfrutando de este estatus de clasificados a semifinales unas horas más, así como de la Eurocopa en general. Aunque no ha sido de un nivel muy alto futbolísticamente hablando, a medida que se acerca el día de la final, no quieres que se acabe. Tuve una vez un novio al que le encantaban las canciones de cantautores. A mí me daban un poco de pereza. Sin embargo, entre

que uno de mis mejores amigos lloró desconsoladamente cuando la Francia de Zinedine Zidane nos mandó a casa. El llanto de Cristiano tiene que ver con el indefectible paso del tiempo. Ver a figuras como él, Messi o Rafa Nadal adentrándose en el final de sus carreras se nos hace muy duro como espectadores, especialmen $te\,a\,los\,que\,pertenecemos\,a\,su$ misma generación. Sí, lo han tenido todo, se han forrado estratosféricamente pero ya no son lo que eran.

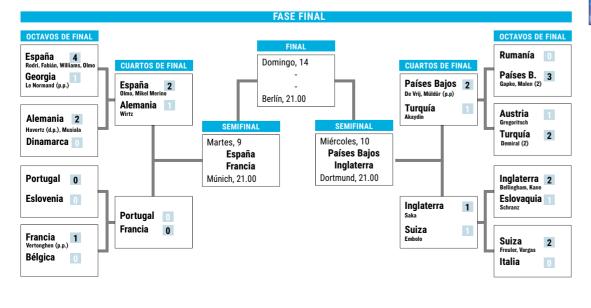

### **DEPORTES**



Los jugadores de la selección española celebran el triunfo ante Bahamas y la clasificación para los Juegos Olímpicos, ayer, en Valencia. KAI FOSTERLING / EFE

## España no se baja de la élite

#### BALONCESTO. Derrota a Bahamas en una mágica final del Preolímpico y estará en los Juegos de París

| <b>ESPA</b>                     | 86            |                                                  |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| BAHA                            | MAS           |                                                  | 78          |  |  |  |  |  |  |
| 1º CUARTO                       | 2º CUARTO     | 3º CUARTO                                        | 4° CUARTO   |  |  |  |  |  |  |
| 17-17                           | 25-17         | 23-22                                            | 21-22       |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE SAN LUIS. CASI LLENO. |               |                                                  |             |  |  |  |  |  |  |
| Arostegu<br>cinco inic          | i (2), Aldami | (18), Llull (1<br>a (12) y Will<br>(-), Brizuela | v H. (15) - |  |  |  |  |  |  |

PREOLÍMPICO (FINAL)

cinco inicial-, A. Díaz (-), Brizuela (9), Garuba (10), Rudy F. (9) y Pradilla (4). **Bahamas:** Nairr. (-), Gordon (15), Hield (19),

Munnings (10) y Ayton (17) -cinco inicial-, Edgecombe (12), Miller (-), Hunter (-), Burrows (2) y Smith (3).

**Árbitros:** Kozlovskis (LET), Batista (PUE) y Krejic (SLO).

Eliminados: No hubo

#### LUCAS SÁEZ-BRAVO VALENCIA

ENVIADO ESPECIAL

No recuerdan las nuevas generaciones aquellos otros tiempos, cuando una medalla era una rareza, cuando los cuartos también eran maldición entre canastas y cuando tantos miraban a España por encima del hombro. No hay memoria de la mediocridad porque ya hace mucho de aquello. Llegaron nuestros superhéroes para hacernos sentir pletóricos, para acumular proezas y dominar el mundo. Para 'estar' siempre. La nueva realidad de la selección pelea contra su destino y, por ahora, casi siempre gana. En Lille, con las 12 mejores selecciones del planeta, allá estará España, fiel a una cita olímpica, desde Sidney 2000 sin falta. Lo logró tras un Preolímpico que resultó todo un ejercicio de competitividad, la memoria ganadora en los genes de los que aprendieron de Gasol y compañía. Si el sábado desplumó a Finlandia en la pura agonía, en la final contra Bahamas resultó el mejor trampolín posible hacia París.

Dicen adiós las leyendas y ya no va quedando casi nadie de aquellos. Sobrevive Rudy, un capitán que pide a sus jóvenes compañeros que no lo hagan por él, que vayan a unos Juegos por ellos mismos. Serán sus sextos. Y los cuartos para Llull. Líderes con el ejemplo, los que pasan el testigo aunque todos sepan que la edad dorada nunca podrá ser igual. Pero el mago Scariolo no baja el pistón de la exigencia. Lo que antes eran alardes ahora son duelos muchas veces desde la inferioridad, resueltos

por una mezcla de destreza y de amor propio. Así fue en una Fonteta rendida a su España, enamorada del talento de Lorenzo Brown (MVP del torneo), que logra hacer de Willy Hernangómez ese pívot que tantos imaginaron, de la clase de Aldama, de la fiereza de Alberto Díaz, López-Arostegui o Garuba... Todos fundamentales ante la amenaza caribeña, un rival derrotado de principio a fin.

Era Bahamas una trampa total, tipos con tanto peligro como poca
tradición que defender. Viven sus
NBA la experiencia como un regalo
y así lograron finiquitar a Argentina en casa el pasado verano. Y quedarse a un milímetro de disputar
unos Juegos. Esta vez, en una Fonteta magnífica, España no les dio
opción de desatar sus armas.

Desde el amanecer el encuentro tuvo la electricidad de las finales.

Cada microacción era un desafío. Un juego de contrapesos con una igualdad insoportable. Willy, alargando el idilio ofensivo de la noche anterior contra Finlandia, era el hombre buscado por España en la pintura. Buddy Hield pronto mostró la soltura de sus lanzamientos, que contrastaban con el agarrotado Lorenzo. Se luchaba punto a punto.

Fue en el segundo round cuando las inercias se impusieron, con la selección más segura de sí misma. Principalmente por la influencia en el juego de Garuba, un muro en defensa. España se levantó de un triple de Eric Gordon con un 7-0 y poco después el ex madridista puso un tapón colosal al saltarín Edgecombe, un jovencísimo proyecto de estrella. Ese esfuerzo era el ejemplo a seguir. Usman contagió a todos. Entonces devolvió Scariolo a la primera uni-

dad y Lorenzo paró el reloj con tres triples consecutivos que, junto a uno más de Llull, encendieron Valencia como un ninot (42-31).

El gran problema de la selección había sido el rebote ofensivo (hasta 11 segundas jugadas al descanso concedió desesperadamente), una sangría. Cuando lograban controlarlo, todo se ponía cuesta abajo. Había sido una gran primera mitad.

Y la vuelta de vestuarios prolongó las buenas vibraciones. López-Arostegui desquiciaba a Hield y el metrónomo Brown tomaba las riendas. Y los nervios caribeños empezaban a aparecer en la pista, elevando a la desesperada su listón físico. Pero la concentración española parecía a prueba de bombas, la confianza elevándose a la vez que la ventaja. Apareció la segunda unidad con nuevos bríos, con ese Garuba capitán de la energía, batallando con DeAndre Ayton, y con la osadía y los puntos de Brizuela que pusieron la máxima (61-47).

Pero todavía tenía que remar España ante un rival sin red, consciente de que se le escapaba una oportunidad histórica, sus primeros Juegos. Y el retorno de los titulares fue la puntilla de los caribeños. Porque España había hecho presa, coral y efectiva, siguiendo a pies juntillas ese plan de Scariolo que pocas veces falla. Si se arrimaba Bahamas, el triple de Aldama. El balón a Lorenzo, los tiros libres de Rudy... «¡Sí, sí, sí, nos vamos a París!».

#### JUEGOS Pasan Brasil y Grecia

Al cierre de esta edición sólo faltaba por resolverse una de las 12 plazas para los Juegos de París, cuya primera fase se disputará en la ciudad de Lille. Además de España, Brasil y Grecia lograron el billete olímpico. La final del Preolímpico de San Juan la disputaban anoche Puerto Rico contra Lituania.

A sus 41 años, Marcelinho Huertas jugará sus terceros Juegos. Los brasileños dieron ayer la sorpresa al derrotar en Riga a Letonia (69-94), una de las revelaciones del pasado Mundial. El veterano base del Tenerife aportó 12 puntos y siete asistencias. Los de Aleksandar Petrovic quedan encuadrados en el grupo B junto a Francia, Alemania y Japón.

En El Pireo, la Grecia de Giannis Antetokunmpo también rompió la maldición del anfitrión y derrotó en la final (69-80) a la Croacia de Hezonja y Saric. Además de la estrella de los Bucks, brillaron Calathes y Papagiannis. Los de Spanoulis, que habían eliminado a Doncic en semifinales, irán al grupo A, junto a Australia, Canadá y España.

El C está compuesto por el USA Team, Serbia, Sudán del Sur y el ganador del Lituania-Puerto Rico.

## **DEPORTES**



Carlos Alcaraz golpea por debajo de las piernas, en su encuentro de octavos de Wimbledon ante Ugo Humbert, ayer. ADAM VAUGHAN / EFE

## Alcaraz ya baila

#### **TENIS.** Domina los movimientos en hierba para derrotar a Humbert y alcanzar cuartos

#### JAVIER SÁNCHEZ LONDRES

Un, dos, tres, un, dos, tres... baila Carlos Alcaraz en la pista central de Wimbledon como si fuera su escenario porque realmente es su escenario. Aunque fuera hace frío y llueve a cántaros, dentro la gente guapa de Londres imagina que es verano mientras el vigente campeón ofrece su danza, tan veloz, tan dominada, tan suya. Allá donde va la bola está él, siempre está él. En las tres rondas anteriores del torneo, Alcaraz buscaba su sitio: en su segundo encuentro ante Aleksandar Vukic a ratos pareció encontrarlo, pero después ante Frances Tiafoe hubo cierta desorientación. Ayer, en octavos de final ante Ugo Humbert, el español finalmente volvió a su lugar para vencer por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5 en

Como hizo hace un año, cuando acabó siendo campeón en una final antológica contra Novak Djokovic, ya ha encontrado los movimientos propios de la hierba, esas carreras de vértigo, ese deslizamiento lateral, y con eso cualquier cosa es posible. A partir de mañana, cuando se medirá en cuartos de final al bombardero Tommy Paul—que ayer superó a Roberto Bautista por 6-2,

tres horas de juego.

7-6 (3) y 6-2, ya sabe los pasos que debe seguir en el camino al título.

«Aquí lo más importante es sentirte cómodo, moverte bien. Colocarte me parece más determinante que golpear. Y en ese sentido cada vez me estoy encontrando mejor. Me acuerdo de mis sensaciones del año pasado y este año he empezado a deslizar antes, me siento con más confianza, por eso me puedo defender mejor», analizaba Alcaraz después de un encuentro en el que dejó varios highlights de su temporada, quizá de su vida.

Especialmente memorable y significativo fue el punto con el que ganó el segundo set: pese a que Humbert le tuvo sometido, Alcaraz corrió de lado a lado, se movió hacia delante y hacia atrás, se levantó del

«Aquí moverte bien es importante. He empezado a deslizar antes que el año pasado» suelo, y al final se impuso. Con todo el público en pie, el francés resoplaba y miraba al infinito, desesperado, incrédulo. Después del partido, el equipo del español recordaba que, dos años atrás, en las semifinales del US Open ante Jannik Sinner ya protagonizó un ejercicio de resistencia muy parecido. «Me gusta luchar cada bola, cada punto y que mi rival sepa que pase lo que pase yo estaré ahí intentando responder», proclamaba Alcaraz.

Con su buena ubicación como principal argumento, el hoy número tres del ranking mundial dominó el primer set y resistió en el segundo, pero en el tercero desconectó. Humbert, un excelente restador, como Tiafoe, le negó los espacios y Alcaraz se entregó a la complacencia de quien ya se sabe ganador. Entonces estuvo realmente en peligro. En el cuarto set con 3-4 en el marcador y un o-40 en contra se asomó al quinto, otro quinto set, con el riesgo que conlleva. «¡No sé qué hacer!», le gritaba a su palco, en su constante comunicación con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y éste le respondía tranquilo: «Sigue jugando». Eso hizo. En un día con muchos problemas con su servicio, encadenó varias detonaciones con su saque y salvó la situación en un visto y no visto.

«Una cosa son las desconexiones y la otra es la lucha. Yo sigo luchando siempre, aunque me haya ido un poco del partido. Para esos momentos tensos, además, tengo planificado jugar más agresivo, ir a por ello, aprovechar cualquier oportunidad para atacar. 'Ve a por ello, ve a por ello', me repito porque sé que, si va mal, al menos sabré que lo he

intentado», aseguraba Alcaraz en un torneo que avanza sin sorpresas.

Como en el último Roland Garros, los cinco mejores del mundo han llegado a la segunda semana y planean encontrarse. Ayer, junto a Alcaraz, pasaron a cuartos Jannik Sinner, que venció a Ben Shelton en tres sets, y Daniil Medvedev, que se be-

nefició de la lesión en el primer set de Grigor Dimitrov. Hoy será el turno de Alexander Zverev (sobre las 16.30 horas, contra Taylor Fritz) y Novak Djokovic (sobre las 19.00 horas, ante Holger Rune).

### Badosa cae ante la croata Vekic

#### CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSA

Paula Badosa se quedó a las puertas de los cuartos de final de Wimbledon tras perder en tres sets con la croata Donna Vekic (2-6, 6-1, 4-6) en un desconcertante partido, interrumpido tres veces por la lluvia y peleado hasta el final con el espíritu luchador de su mejores tiempos.

Badosa tardó en encontrar su lugar en la pista y estuvo el primer juego a merced de Vekic, número 37 en el ranking de la ATP, que se impuso con claridad a su rival con sus mismas armas: el poderoso primer saque y el juego agresivo desde el fondo de la pista. La española, que venía de disputar una épica maratón de casi tres horas frente a la rusa Daria Kasatkina, no lograba concentrarse y claudicó dos veces consecutivas al saque hasta ceder un 2-6 en menos de media hora de juego.

Hubo que esperar a una primera pausa por tormenta para que fuera Badosa quien se reencontrara a sí misma cuando volvió a salir el sol hasta marcar un inapelable 5-1 a su favor en el segundo set, mientras Vekic caía en los claroscuros que definieron toda la desesperante jornada en el All England Club. Badosa se vino arriba en la segunda fase del partido, propulsada por saques de hasta 188 kilómetros por hora e imprimiendo un ritmo apremiante a su juego.

Pero el duelo en la pista número 2 quedó nuevamente suspendido en su mejor momento. Alcaraz ya había asegurado su pase a cuartos, cuando Paula Badosa volvía a la pista con la misión de rematar el segundo set con la misma racha de buen juego. Lo consiguió poniendo el broche al 6-1 con otro *ace*.



 $\textit{Badosa se lamenta, ayer ante Vekic.} \ \texttt{STANSALL/AFP}$ 

Cuando o volvieron a cerrarse los cielos, la juez de pista ordenó la tercera suspensión y, a la vuelta, en los momentos clave, la española se dejó atenazar por los nervios y cayó.

### **DEPORTES**



Lewis Hamilton, con el trofeo de ganador del GP de Gran Bretaña, ayer en el podio de Silverstone. PETER POWELL/ EFE

## Hamilton, 945 días después

F1. El heptacampeón gana en Silverstone, por delante de Verstappen y Norris

#### GP DE GRAN BRETAÑA

Silverstone / 12ª de 24 carreras

| CLASIFICACIÓN                                              |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 1. L.Hamilton (GBR/Mercedes)                               | 1:22:27.05 |
| 2. M. Verstappen (PB/Red Bull)                             | a 1.46     |
| 3. L.Norris (GBR/McLaren)                                  | a 7.547    |
| 5. C. Sainz (ESP/Ferrari)                                  | a 47.318   |
| 8. F. Alonso (ESP/Aston Martin)                            | a 63.57    |
|                                                            |            |
| EL MUNDIAL                                                 | PUNTOS     |
| 1. M. Verstappen (PB/Red Bull)                             | 25         |
| 2. L.Norris (GBR/McLaren)                                  | 17         |
|                                                            | 146        |
| 4. C. Sainz (ESP/Ferrari)                                  | 140        |
| 4. C. Sainz (ESP/Ferrari)  9. F. Alonso (ESP/Aston Martin) | 4!         |

Media del vencedor: 222.82 km/h Vuelta rápida: 52ª (Sainz, 1:28.293) Próxima prueba: GP de Hungría.

G.Russell (GBR/Mercedes): v.33

#### MIGUEL A. HERGUEDAS

Ondeaba la bandera británica en sus manos y Lewis Hamilton lloraba ayer a moco tendido en Silverstone. Se abrazaba con sus mecánicos, con su padre, mientras el casco enmascaraba un torrente de emociones. Todo un heptacampeón atravesando la pradera para acercarse a la tribuna, quebrando los protocolos de seguridad. Era su 104<sup>a</sup> victoria en la F1, la novena en este aeródromo. Nadie ganójamás tantas veces en un circuito. Toto Wolff observaba con orgullo, a prudente distancia. Tuvo esperar 945 días, desde el GP de Arabia Saudí 2021, para ver de nuevo a Hamilton en el podio, bañando en champán a su inseparable Peter Bonnington. En Silverstone, además, Mercedes tuvo que recuperarse del abandono de George Russell, víctima de una avería en

la refrigeración hidráulica y soportar el envite final de Max Verstappen, segundo en la meta, por delante de un alicaído Lando Norris.

Falta hacía en este Mundial, recién alcanzado el ecuador, una carrera así, plagada de igualdad. Sin un solo safety car, la emoción se circunscribió únicamente al rendimiento sobre el asfalto y a la sangre fría de los estra-

tegas. En el tramo final, McLaren equivocó el disparo, buscando protegerse de Verstappen y dejando escapar a Hamilton. Sólo había que ver a Norris en la ceremonia del podio para comprender el error de sus ingenieros. Había perdido otra magnífica oportunidad para recortar terreno ante el líder del Mundial, impacable al volante de un monoplaza con numerosos puntos débiles. Las alternativas en ca $beza, esaigualdad\,entre\,Red$ Bull, Mercedes y McLaren se resolvió con la segunda victoria consecutiva para las Flechas de Plata.

Lástima que Ferrari haya perdido ese tren y que in-

cluso hoy se vea asediado por el Haas. Tras una carrera muy consistente, Carlos Sainz al menos pudo cruzar quinto la meta, sumando además el bonus de la vuelta rápida (1:28.293), con el que ya sólo queda a cuatro unidades de Charles Leclerc. También cabe dar mérito al octavo puesto de Fernando Alonso, por detrás de Lance Stroll, porque bastante hizo para mantenerse entre Nico Hulkenberg y Alexander Albon. Tras las debacles en Montmeló y Spielberg, estos 10 puntos abren un hilo de esperanza para Aston Martin.

El RB20 de Verstappen empezó a desinflarse mientras sus ingenieros contaban los minutos para la aparición de la lluvia. Fue un chubasco ligero, aunque suficiente para extraer te Hamilton en Stowe. Había que aguantar en pista, casi a cualquier precio, porque esa nube se desvanecería muy pronto. El asfalto más deslizante se circunscribía al primer sector, aunque Sainz asombraba con su velocidad en cada punto del trazado. Los mejores momentos de la tarde para el madrileño, que llegaría a colocarse a la estela de Verstappen. Las opciones de Leclerc, por contra, se

#### Un error de McLaren privó a Norris de una victoria que parecía en su mano

#### Quinto puesto de Sainz y octavo de Alonso tras otra carrera muy difícil para ambos

perdieron por las prisas de Ferrari al montar el neumático de agua. Unos metros por detrás, Alonso exhibía sus mejores manos para adelantar a Stroll, menos ducho en esas condiciones mixtas. En la octava posición, el asturiano pretendía acercarse a Hulkenberg, a bordo de un Haas muy potente, aunque pronto se vio acosado por Yuki Tsunoda. En el momento que apostó por las gomas de mojado, Stroll aprovecharía para devolver el favor a su compañero. Por el horizonte se intuía otra cortina de agua. Algunos en Silverstone incluso podían olerla.

Norris se veía ganador en mojado, pero el regreso del sol desataría el drama en McLaren, que aguantó a su líder una vuelta de más. Esa decisión,



Carlos Sainz, por delante de Oscar Piastri, ayer en Silverstone. PETER POWELL / EFE

conclusiones. La más dolorosa afectó al líder, que en apenas tres vueltas cayó hasta la cuarta posición. Nada pudo oponer Russell ante Hamilton en esas condiciones tan delicadas. Ambos se marcaron una pequeña excursión en Farm, mientras Norris y Oscar Piastri montaban su fusil. Lle gó el delirio cuando Lando tomó el liderato con una bonita maniobra an-

sumada a los 4,5 segundos de pit-stop, no sólo les hizo perder la cabeza ante Hamilton, sino que les convertiría en presa fácil para Verstappen. Junto a las tribunas de Stowe, otra vez, el tricampeón iba a devorar a un pececito color papaya. Wolff se hacía cruces ante los monitores y alguien debió de atender sus plegarias. La gloria para Hamilton quedaba a salvo.

### **DEPORTES**

VUELTA RÁPIDA ANTONIO LOBATO



#### El rey era Lewis: 'God Save the King'

Antes de que se apagase el semáforo, Silverstone estaba preparado para vibrar con el Gran Premio más británico de la historia. El escenario, la meteorología, el olor a *bacon y beans* en la grada, una afición entregada y los tres pilotos británicos colocados en las tres primeras posiciones de la parrilla. Algo que no ocurría desde el GP de Sudáfrica de 1968 cuando **Jim Clark, Graham Hill y Jackie Stewart** coparon también las primeras posiciones de aquella parrilla. En Silverstone ayer todo volvía a ser perfecto, al menos lo fue hasta que empezó la carrera.

En un adelanto de la semifinal de la Eurocopa que enfrentará pasado mañana a Inglaterra y Países Bajos, Silverstone vibró con la batalla ente tres ingleses y un neerlandés. Tristemente para una grada llena hasta la bandera, Max Verstappen marcó primero, adelantando en la salida a Lando Norris. Otra vez la herida abierta en el costado del británico, otra vez la presión, el dolor, las dudas... Otra vez Max. No había tiempo para lamentarse, sólo 51 vueltas para sacarle partido al hecho evidente de que McLaren cuenta ahora con el coche más rápido. Con la lluvia y una mezcla de decisiones correctas e incorrectas, la carrera vivió hasta seis cambios de líder: George Russell, Lewis Hamilton, Norris, Oscar Piastri, Norris y Hamilton, finalmente, para ganar.

No había nadie en Silverstone que no se alegrase por él, ni en la grada, ni en la pista. Era el regreso de un náufrago, la vuelta de un alma perdida, el retorno del hijo pródigo al que muchos ya ni veían ni reconocían. El mismo que hace no más de tres o cuatro carreras hablaba con desolación de su coche lento y poco competitivo que tenía que conducir sin ninguna confianza. Ahora hablaba de insurrección, de lucha, de trabajo en equipo, de agradecimiento porque Mercedes lo había vuelto a hacer. Segunda victoria consecutiva y esta vez sin regalos. Esta vez por gestionar bien una de las carreras más difíciles de los últimos tiempos. Sonó de nuevo el God Save the King, pero esta vez el rey era Lewis.

Y si Hamilton es el rey, Verstappen es el gran emperador. Otra vez minimizando daños, subiendo al podio, aumentando su distancia en el Mundial. Otra vez mágico, otra vez inteligente, otra vez muy por encima de su equipo. Y por sexta vez consecutiva, por delante de Norris, que volvió a resultar herido. Otra vez cabizbajo, otra vez derrotado, otra vez impotente. Esta vez erró el equipo a la hora de elegir el momento de parar y el neumático que poner. Confirmaron de nuevo que sufren vértigo en las alturas y tienen problemas para gestionar carreras que deben ganar. Tienen el mejor coche, pero no es suficiente. Otra ocasión desaprovechada, otra herida.

Con el podio inalcanzable, **Carlos Sainz** terminó quinto después de una grandísima carrera en la que todo se hizo bien. Nuevo recorte a su compañero **Charles Leclerc**, que ahora cuenta sólo con cuatro puntos de margen, aunque también ha disputado una carrera más. Qué bonito sería y qué complicado para Ferrari, si Carlos terminase este año por delante del monegasco. A mí, personalmente, no me sorprendería.



Anthony Turgis celebra su victoria en la etapa de ayer. DANIEL COLE / AP

## Turgis gana; agita Pogacar

**TOUR.** El francés vence al 'sprint' a Pidcock, De Gee y Aranburu en una frenética etapa antes del descanso

#### **CARLOS TORO**

De Troyes a Troyes, mucho ruido y pocas nueces con victoria de Anthony Turgis (Total Energies), francés, 30 años, séptimo triunfo profesional. Etapa impresionante, pero intrascendente. Etapa imponente, pero sin repercusiones. Etapa en la que pasó de todo para que, al final, no ocurriese nada.

Etapa en la que, después de mil y un ataques, de un millón de dimes y diretes, de emociones sucesivas, siempre a punto de zarandear la general, acabaron llegando ocho de los 14 de la escapada inicial, de la que se descolgó, a causa de un pinchazo, Oier Lazkano. Etapa, en todo caso, de tremendo desgaste en víspera de la jornada de descanso. Un disparate de etapa de 199 kms., caracterizada por 14 tramos de tierra que sumaban 32 kms., seis de ellos en la parte final, que desembocó en un espectáculo casi hipnótico, pero, a la postre, vacío. Mientras desde los primeros kilómetros echaban a volar Turgis, Stuyven, Romo, Lazkano, Aramburu, De Gee, Pidcock, Lutsenko, Healey...empezó el festival de los sectores terrosos.

En el 13, se quedaron Roglic, Ayuso y Van Aert. Enlazaron. Las bicicletas y los coches levantaban un polvo como niebla. En el 12 pinchó Vingegaard. Enlazó. En el 11 atacó Pogacar. Lo atraparon. El polvo se pegaba al sudor y volvía casi grises las piernas, los brazos y los «maillots». En el 10 demarró Evenepoel. Sólo respondieron Pogacar y Vingegaard. El triple impulso los llevó a alcanzar a los de delante. Entonces, neutralizados entre ellos, se pararon. Los de delante, aliviados, siguieron solos y el pelotón atrapó al trío de ases. Entre los fugados y el gran grupo, se intercaló una flotilla de cuerpos rebozados, con Van der Poel de mascarón de proa.

La etapa seguía frenética, encendida. Los fuegos eran reales, visibles, llamativos. Pero de artificio. Polvo y más polvo. Bruma irrespirable. Y entonces, en el sector 4, atacó brutalmente Pogacar. Se fue. Jorgenson, en un esfuerzo colosal, acercó a Vingegaard al esloveno. Se fueron los tres. ¿Se fueron? No. Antes del sector 2, los atraparon. En el sector 1, de nuevo Pogacar, aunque con menos fuerza, interpuso metros entre él y el resto. Nada. A la postre, nada.

Allá adelante, los ocho escapados se vigilaban, se atacaban, se enredaban en amagues. Del río revuelto sacó fruto Stuyven. Llegó a disponer de 10 segundos de ventaja. Pareció entonces el ganador. Pero no. Le echaron mano

#### **TOUR DE FRANCIA 2024**

9aet.: Troyes-Troyes. 199 km.

| CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA  |          |
|----------------------------|----------|
| 1. A.Turgis (FRA/TOTAL)    | 4:19.43  |
| 2. T. Pidcock (GBR/INEOS)  | m.t.     |
| 3. D. Gee (CAN/ISRAEL)     | m.t.     |
| 4. Aranburu (ESP/MOV)      | m.t.     |
|                            |          |
| CLASIFICACIÓN GENERAL      |          |
| 1. T. Pogacar (ESL/UAE)    | 35:42.42 |
| 2. R. Evenepoel (BEL/SOU)  | a 0.33   |
| 3. J. Vingegaard (DAN/VIS) | a 1.15   |
| 5. J. Ayuso (ESP/UAE)      | a 2.16   |

en el último kilómetro. Y, en los metros finales, Turgis les ganó la partida a Pidcock, De Gee y Aranburu, con Romo en séptima posición. A 1:17, cruzaron la línea Girmay, Matthews, Van der Poel y compañía. Inmediatamente después, el pelotón con todos los ilustres. La general no cambia.

Hoy: Descanso

Algunos no compartimos el reciente y contagioso entusiasmo por el «sterrato», el «gravel», o como queramos llamarlo. El ciclismo es asfalto de mayor o menor calidad; de carreteras más o menos anchas y en mejor o peor estado, incluyendo el adoquinado fundacional, que suben, bajan y llanean. Pero no polvo (si hace sol), barro (si llueve), piedrecitas y trampas El ciclismo ya posee bastantes atractivos de todo tipo a la intemperie, viento lluvia, sol, como para recurrir a estímulos forzados. Fuera del asfalto ya están el ciclocross y la bici de montaña. El Tour se apunta a una moda que con la Strade Bianche y la Clásica de Jaén es suficiente. Pero doctores tiene la Santa Madre UCI y las heréticas Organizaciones

## Bagnaia se pone líder

**MOTOGP.** El italiano aprovecha la caída de Martín para ganar en Alemania con un épico Marc Márquez, segundo

#### AMADEU GARCÍA

El Mundial de MotoGP tuvo un vuelco inesperado en Alemania. Pecco Bagnaia supo aprovechar la caída en el arranque de la penúltima vuelta de un Jorge Martín que parecía intratable sobre la pista para hacerse con el triunfo en Sachsenring y encaramar-

se al liderato del campeonato. Marc Márquez, mientras, firmó una remontada cargada de épica, arrancando desde la decimotercera plaza de la parrilla y compitiendo con la cúpula rota tras un duro toque con Morbidelli en las últimas vueltas para subirse al segundo escalón del podio y

condenar finalmente al tercer cajón a su hermano Álex, quien llegó a rodar segundo después del percance sufrido por el de San Sebastián de los Reyes.

«Sachsenring ha sido increíble, todo el fin de semana. Tuvimos muchos problemas, pero nunca tiramos la toalla», aseguró el mayor de los Márquez tras la carrera. «Lo he dado todo, pero sabía que mi ritmo no era tan bueno como el de los que iban en cabeza», sentenció Álex Márquez.

«Mantuve la presión sobre Jorge, vi que empezaba a cometer errores y, cuando se cayó, mantuve la concentración al máximo», aseguró Bagnaia, quien contraerá matrimonio en dos semanas.

En cuanto al resto de españoles, Pedro Acosta obtuvo una meritoria séptima plaza, Raúl Fernández fue décimo, Maverick Viñales, quien se salió de la pista y pudo volver, duodécimo, Augusto Fernández, decimocuarto y Joan Mir, decimonoveno.



## PAPEL EN PORTADA

Por **Daniel Arjona.** Ilustración de **Patricia Bolinches** 

unca hubo una gira como aquella. En julio de 1945, un conjunto de músicos británicos dio 1un recital en el campo de concentración de Bergen-Belsen, liberado por los aliados apenas tres meses antes, en los compases finales de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania era un montón de ruinas y Belsen, un gigantesco cementerio al aire libre donde

gigantesco cementerio al aire libre donde aguardaban sepultura miles de cuerpos y otros tantos exprisioneros esperaban repatriación. Entre el famélico público de aquel extraño concierto, una violonchelista de 21 años quedó maravillada por las dotes del pianista, el futuro gran compositor británico Benjamin Britten.

Se llamaba Anita Lasker y había llegado allí después de haber sobrevivido increíblemente a Auschwitz. ¿Cómo lo logró? Gracias a la música. En Auschwitz había una orquesta y la presa que dirigía su sección femenina era la impresionante Alma Rosé, nieta de Gustav Mahler e hija de Arnold Rosé. En circunstancias atroces, Alma dirigió con tanta profesionalidad a sus pupilas que las hizo imprescindibles a ojos de los melómanos nazis salvándolas de una muerte segura. Ella no pudo extender su protección a sí misma. Alma murió, por enfermedad o suicidio, en abril de 1944, poco antes de la evacuación del campo.

Si todo documento de civilización lo es también de barbarie, como aseguró Walter Benjamin, nunca antes nadie había cartografiado las relaciones entre ambas con la pasión y conmovedora maravilla que exhibe el historiador cultural estadounidense y crítico de *The Boston Globe*, Jeremy Eichler en su último libro: *El eco del tiempo: la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la música de la memoria* (Paidós). En torno a cómo afectaron los horrores del siglo XX a cuatro grandes compositores como Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Dmitri Shostakóvich y el citado Britten, el autor teje un fascinante tapiz de historias y personajes acerca del peso del pasado en nuestras vidas y cómo el arte musical puede servir para aceptarlo sin exorcizarlo.

El próximo 23 de julio, Eichler presentará el libro en Madrid en Espacio Fundación Telefónica y el 25 de julio hará lo propio en la Central del Raval, en Barcelona.

Cuando hablamos con él por videoconferencia, confiesa que escribir estas páginas, fruto de muchos años de trabajo, ha sido tan duro como reconfortante. «Se trata de un libro que nace de un viaje profundamente personal, de toda una vida como oyente, historiador y como ser humano, tratando de dar sentido a lo que significa vivir hoy en los tiempos del ocaso de la memoria viva. ¿Cómo encontramos una conexión significativa a través del arte y, en concreto de la música, con los horrores del pasado? Hoy nos sobra información acerca de los mundos que nos precedieron, pero nos falta un conocimiento más profundo. Me puse a buscarlo y entonces escribí este libro».

Recuerda Eichler que ya en los años 60 el escritor y superviviente del Holocausto Jean Amery denunció que la proliferación de libros sobre aquellos hechos terribles servía paradójicamente para mejor olvidarlos. Incapaces de asimilar moralmente lo ocurrido, lo encerramos en el frigorífico de la historia donde, aislado en enormes bibliotecas, deja de molestarnos. «La música, sin embargo, posee un poder especial para descongelar esa memoria, liberarla y traerla de nuevo a nuestros corazones. Como dijo Murray Schafer, si los ojos nos llevan hacia fuera, los oídos nos transportan hacia dentro de nosotros mismos».

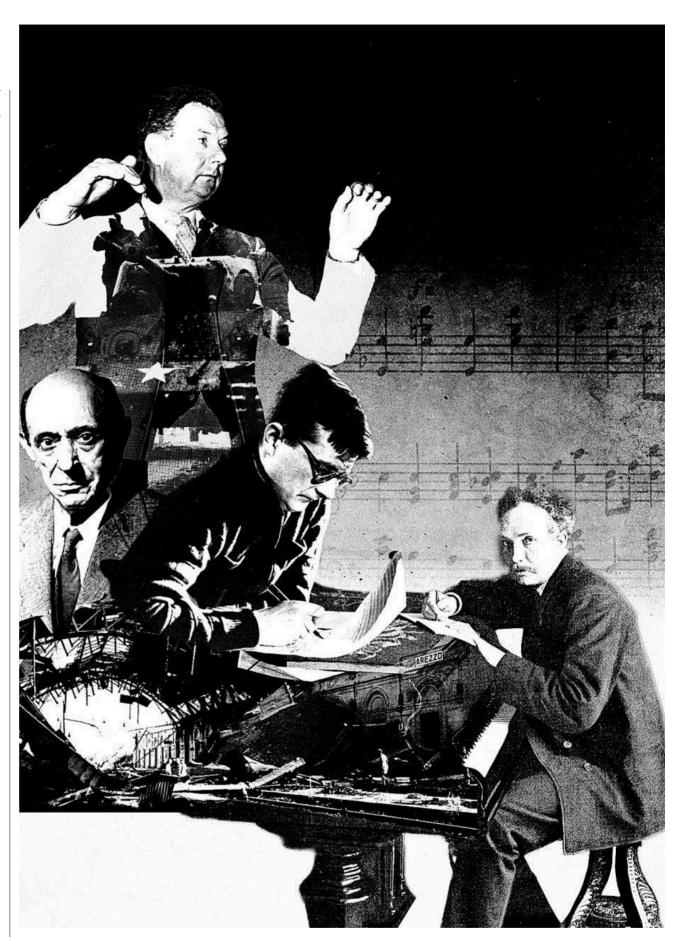

¿Y qué ocurrió dentro de Richard Strauss, el genial compositor alemán, casi una deidad germana, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania y empezaron a expulsar y apalear a sus pares de origen judío? Es difícil saberlo. Por un lado, Strauss no dejó de colaborar con su libretista Stefan Zweig, el escritor superventas de la época, en la ópera La mujer silenciosa, aunque mostró un alarmante desinterés por cómo las leyes antisemitas iban poco a poco acorralando a su colega. Por otro, aceptó sin aparentes remilgos las prebendas que Hitler le brindó, como la dirección de la Cámara de Música del Reich, aunque después de la contienda aseguró que lo hizo «como un mal menor».

El día en que Hitler se pegó un tiro en su búnker de Berlín, soldados estadounidenses llamaron a la puerta de la villa del compositor en Garmisch con la intención de requisarla. Strauss salió a recibirlos con aplomo: «¡Soy el autor de *El caballero de la rosa*!» Los invitó a pasar, les dio algo de comer y les tocó un vals

En El eco del tiempo,
Jeremy Eichler cartografía cómo afectaron los horrores del siglo XX a cuatro grandes compositores.

al piano. Los militares, desconcertados, lo dejaron tranquilo. Y aunque Thomas Mann le negó el saludo cuando se topó con él, Strauss se salvó de ser desnazificado... porque nunca se afilió al partido nazi.

Tal vez su portentosa pieza musical *Metamorfosis* (1946), esconda, bajo capas y más capas de ambigüedad, alguna pista sobre sus más profundos pensamientos, según cree Jeremy Eichler. «Claramente, late en ella algún tipo de confesión, pero no el arrepentimiento que esperábamos después de sus indignas actuaciones. Es a la vez una confesión y otra máscara, otra forma de esconderse. Setenta y cinco años después de su muerte, el enigma ya no tiene sentido. Es mejor servirnos de su música maravillosa, como intento yo en mi libro, como un monumento peculiar para realzar otras historias del sufrimiento y la pérdida, incluso aunque él nunca tuviera semejante intención».

Si Strauss encarna al genio amoral, el segundo de los cuatro compositores, desde el otro extremo, es la

### CIENCIA PAPEL

víctima que nunca se da por derrotada. Arnold Schoenberg revolucionó la música con su dodecafonismo y fue uno más de los judíos centroeuropeos que creyeron ingenuamente que el poder igualador de la Bildung les permitiría disolver su identidad en la cultura alemana para, al final, perder ambas. Pero Schoenberg fue también uno de los primeros que dieron marcha atrás al percatarse de las intenciones homicidas de los nazis y dejó testimonio en su estremecedora composición Un superviviente de Varsovia (1948).

«Yo no llamaría ingenuos a aquellos músicos judíos de antes de la guerra que se sentían más alemanes que los alemanes», matiza el autor de El eco en el tiempo, «porque estaríamos aplicando la perspectiva de lo que hoy sabemos que sucedió después como un sesgo. He querido contar la vida de Schoenberg, y de los otros, como si el futuro pudiera ir en muchas direcciones diferentes. Y creo sinceramente que eso es cierto en la historia de Alemania. Como afirma el

historiador Peter Gay, el nazismo fue un fruto podrido del árbol de la historia alemana que dio, sin embargo, otros frutos. Quería honrar este capítulo de la historia, honrar las vidas, los sueños, las visiones de esos hombres y mujeres que vivieron en esa época y pensaron en un futuro que podría ser diferen-

te. Tal vez el ingenuo sea yo, pero creo que el arte sigue siendo hoy muy importante para llevar adelante estas visiones de otro mundo más justo, más equitativo y más libre».

Los dos últimos protagonistas del libro, el británico talentoso y entrañable Benjamin Britten y el soviético genial y torturado Dmitri Shostakóvich a quien el estalinismo encumbró para luego aplastar, dan cuenta de un mismo fenómeno: lo tardío y costoso que resultó asentar una memoria de la Shoá. Eichler describe cómo el Holocausto fue olvidado de manera diferente en cada país según las necesidades del estado de posguerra.

Britten lo hurtó en su demoledor himno pacifista *Réquiem de Guerra*, estrenado en fecha tan tardía como 1962. Shostakóvich le dedicó su estremecedora sinfonía número 13 conocida como *Babi Yar*, sobre la matanza nazi de decenas de miles de judíos en un barranco cercano a Kiev, pero la composición pronto se volvió incómoda para el totalitarismo soviético, al que tal vez recordaba sus propias matanzas, y la probibió

Cuando la entrevista se acerca a su fin, el historiador estadounidense recuerda algo, sobresaltado, e interpela al periodista:
«¿Dónde está la tumba de Lorca?
¿Cómo es posible que no sepamos donde se halla enterrado uno de los más grandes poetas del siglo XX?». Según añade a continuación, este caso del particular drama español marcado por la Guerra Civil, muestra como existen mantos de silencio que opacan todavía hoy nuestra memoria.

En estos días, en los que los últimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto van extinguiéndose a toda velocidad, el crítico musical Jeremy Eichler defiende en todas las páginas de *El eco del tiempo* que, a diferencia de los monumentos de piedra, sólo la música puede interpelarnos acerca de los males del pasado y advertirnos sobre los espantos por «prevenir».

«Cada forma de arte abre su propio puente, su propio contacto con la memoria y creo que uno de los objetivos de este libro era invitar al lector a unirse. El puente que abre la música es muy especial, muy poderoso. Tendemos a

#### Strauss encarna al genio amoral, mientras que Schoenberg es la víctima que no se da por vencida

#### "Los monumentos de piedra pueden derribarse, quemarse los libros, pero la música es intocable"

pensar que la música es efímera y fugaz. Escuchamos un sonido y luego desaparece. Entonces, ¿cómo podría algo así forjar una conexión fuerte y robusta con el pasado?».

«Pero precisamente», dice Eichler, «en ese carácter fugaz e intangible de la música reside su fuerza secreta como medio de la memoria. Los monumentos de piedra se pueden derribar, los libros se pueden quemar, pero la música es intocable. Y creo que es importante conocer por medio de la música los tiempos pasados para aprender de ellos las lecciones correctas y no las equivocadas. Para que la memoria nos traiga luz y no oscuridad al momento contemporáneo en el que la guerra y violencia crecen nuevo».

Eicher propone otra idea para mirar al presente y también al futuro: «Y si este libro tiene otro mensaje para nuestro tiempo, es acerca de la importancia de escuchar, escuchar la historia, pero también escucharnos unos a otros. La música tiene una especie de puente hacia los poderes de la empatía para comprender la importancia de otras vidas humanas en otros tiempos, pero también en el nuestro».

Un embrión de pintarroja sometido a investigación en laboratorio. NOÉMIE COULON

## UN FUTURO ESTÉRIL PARA LOS TIBURONES

Cambio climático. Un estudio, de la bióloga Noémi Coulon, confirma que las aguas más calidas afectan mucho al éxito de la eclosión de los escualos

Por Miriam Leva González

l cambio climático amenaza con llevarse por delante a los tiburones. La subida de la temperatura y la acidificación de los océanos está afectando directamente a la eclosión de sus huevos. Un reciente estudio sobre todos los posibles escenarios climáticos alerta de que las consecuencias no afectarían sólo a quedarnos sin tiburones, sino al bienestar general del mar: «Dado que ocupan posiciones altas en la cadena alimentaria, la reducción de sus poblaciones afectaría a todas las comunidades de peces», afirma la autora principal del estudio, Noémie Coulon, estudiante de doctorado en el Laboratoire de Biologie des Organismes et des Écosystèmes Aquatiques en Francia.

El estudio, que se presenta este mes en la conferencia anual de la Sociedad de Biología Experimental, que se celebra en Praga confirma que las aguas más cálidas afectan significativamente al éxito de la eclosión.

La bióloga y su equipo examinaron que las mayores concentraciones de CO2, culpables de la caída de los

niveles de pH y el calentamiento de los océanos, influyen significativamente en los embriones de la especie de tiburón investigada, el *Scyliorhinus* canicula o pintarroja; un tiburón gato muy común en las costas cantábricas y murciana, y muy abundante en Europa.

Sin embargo, Coulon señala que las consecuencias para el resto de tiburones pueden ser incluso mucho peores: «La pintarroja es conocida por su tolerancia a una amplia gama de temperaturas. Por tanto, es probable que los efectos observados en ella sean mínimos en comparación a otras especies más vulnerables a los cambios ambientales», explica. En concreto, el cambio climático podría afectar más negativamente a las especies cuya tasa de reproducción sea más lenta que la de la pintarroja, dado

que sus poblaciones tardarían más en recuperarse. Este es el caso de las especies costeras pescadas para su comercialización, como es el caso del tiburón nodriza o de la raya espinosa

En general, los tiburones y las rayas tienen bajas tasas de natalidad. Si a su lenta reproducción se le suma la caída del éxito del nacimiento debido al calentamiento global, asegura la autora que las probabilidades de supervivencia de sus poblaciones son bajas. Es por ello que la investigación ha examinado el impacto del cambio climático en los embriones de los escualos en tres hipotéticos escenarios climáticos.

#### **LOS ESCENARIOS**

Los investigadores recopilaron datos de temperatura y pH registrados entre los años 1995 y 2014. Éstos fueron usados para crear un escenario de control y compararlo con dos posibles escenarios futuros que dependen del avance del cambio climático: el SSP2 o escenario «a mitad de camino», y el SSP5 o escenario de «desarrollo impulsado por los combustibles fósiles».

Estos dos últimos escenarios son producto de las llamadas trayectorias socioeconómicas compartidas -SSP por sus siglas en inglés-proyectados hasta el año 2100. Contemplan la efectividad de las políticas climáticas y se emplean para prever los futuros escenarios climáticos según el aumento del CO2 por la explotación de los combustibles fósiles, y el consecuente aumento de la temperatura global, así como para producir los informes de evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático -IPCC por sus siglas en inglés-.

En el peor de los escenarios contemplados por este estudio (SPP5), la tasa de supervivencia de los embriones es solo del 11%. Según los autores, en el SPP5 la

temperatura aumentaría 4,4 grados centígrados con respecto a la época preindustrial y la caída del pH del océano sería de 0,4 para el año 2100. En cambio, la situación es más positiva tanto en el escenario de control como en el SPP2, en los que la tasa de supervivencia sube hasta rondar el 82%.

Esta investigación es la primera en demostrar que la variación estacional de la temperatura también es un importante factor de supervivencia para los embriones de los escualos: «La mortalidad fue más pronunciada en agosto, coincidiendo con las temperaturas del agua más altas, que alcanzaron los 23,1 grados centígrados», explica Coulon.

A su vez, mientras que advierte de los peligros para la estabilidad de los ecosistemas marinos, ofrece cierta esperanza

frente a los posibles escenarios climáticos. «Nuestros hallazgos demuestran que el escenario SSP2 más moderado puede limitar el daño infligido a especies como el tiburón pintarroja, lo que nos brinda un incentivo positivo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero», concluye la bióloga.



## PAPEL **MÚSICA**

# LA LOCA HISTORIA DE CÓMO THE PRODIGY VINO A ESPAÑA

Hace 30 años dos chavales de la Costa del Sol pincharon el teléfono del vecino y consiguieron contratar sin medios a la banda británica para que actuara en un chiringuito en Marbella. La 'rave' acabó como el rosario de la aurora con un invitado cabreado de excepción: Jesús Gil

Por Silvia Moreno (Sevilla). Fotografía Martín Mesa

l 23 de julio se cumplirán treinta años del primer concierto que dio la banda británica The Prodigy en España. En aquellos momentos, el grupo estaba despuntando en Reino Unido, sobre todo en los circuitos de fiestas ilegales, también conocidas como *raves*, que se organizaban en las afueras de las

ciudades. Y aquí empezaban a sonar en los ambientes más conectados con la música electrónica que venía de Europa, sobre todo en la Costa del Sol. Pero ni mucho menos The Prodigy eran todavía el gran fenómeno masivo y mundial en el que se convirtieron años más tarde.

Y justo este julio, cuando se conmemora el treinta aniversario del primer concierto, la banda regresa de nuevo a España para actuar, primero, en el Icónica Sevilla Fest y en el Bilbao BBK Live Festival.

El primer concierto del grupo en España fue un caluroso 23 de julio de 1994 en el chiringuito playero Banana Beach de Marbella, propiedad del Ayuntamiento marbellí. La entrada anuncia el «mayor *show* de música de baile jamás visto en España», máquinas de espuma, de hacer humo, 25.000 watios de sonido y creaciones en láser «de verdad», en un evento en el que, incluso, se podía

hacer puenting con una grúa. Además de la banda, hubo varios DJ, entre los que estaban Felipe Volumen, Man o Juanpe. Todo por 2.000 pesetas. Aquel concierto atrajo a más de 8.000 jóvenes e incluso... al mismísimo Jesús Gil,

entonces alcalde de Marbella.

Aquello acabó como el rosario de la aurora, con Jesús Gil echando a la gente, ya entrada la tarde y tras casi 24 horas ininterrumpidas de fiesta. «¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! Borrachos, sois la escoria de este pueblo. Iros a vender droga, que no vais a hacer nada, drogadictos babosos», bramaba el entonces alcalde marbellí, expulsando del chiringuito Banana Beach a los jóvenes que habían acudido en

etal seguido guardo playeto etal seguido guardo propiedad del Ayuntamiennuncia el «mayor show de sto en España», máquinas de 25.000 watios de sonido y rerdad», en un evento en el que,

18

masa a ver a la banda que sonaba en las 'raves'. Y no querían que la fiesta terminase.

Aquel concierto fue el último que acogió el Banana Bech. Días después, Jesús Gil ordenó demoler el chiringuito. En la zona se construyeron un par de bloques de apartamentos a pie de playa. Ilegales, pero ahí siguen.

Pero si épico fue el fin de fiesta del primer concierto de The Prodigy en España, legendaria fue también la contratación de la banda británica por parte de dos chavales afincados en la Costa del Sol de tan sólo 19 y 21 años –Nico y Jason– que no tenían «ni un duro», pero sí eran seguidores del grupo y ya estaban organizando sus primeras fiestas con DJ con su sello Satisfaxion. «Por nuestras venas ya corría sangre emprendedora», explica Nico Santiago, hoy convertido en un reputado promotor de música.

Su colega Jason Fox Male, ahora también promotor

Jason y Nico, treinta años despues de traer a The Prodigy a Marbella en un concierto que fue histórico. un disco de The Prodigy [con el que posan en la foto que ilustra este reportaje] y de ahí sacaron el número. Marcaron y contactaron con la discográfica. «Somos promotores de música y queremos contratar a The Prodigy para que actúen en España», soltó con total naturalidad y en su perfecto inglés Jason, de 19 años. Para sorpresa de los dos jóvenes, les dijeron que sí. El caché era medio millón de pesetas (unos 3.000 euros) por la actuación más los vuelos de avión.

En el contrato que firmaron, el grupo pidió una limusina y alojarse en un hotel de cinco estrellas. Pero nada de eso pudieron ofrecerles Nico y Jason. Al aeropuerto fueron a recogerlos en furgoneta y los instalaron en una mansión con piscina que alquilaron en Marbella. «No se quejaron de nada, aquello les encantó y ellos alucinaban», afirma Jason, que destaca el «buen rollo» y el gusto por la música que los unía a todos. Para limar asperezas y ganarse a la banda, en la mesa del salón les dejaron, de regalo, algún producto natural para fumar. Y la banda «flipó» aún más.

La primera noche que pasaron los músicos británicos en el chalé marbellí, justo antes del concierto, «unos diez o doce currantes que veníamos de preparar todo el montaje del concierto nos colamos en la casa donde estaban ellos para dormir allí», cuenta Jason. Al verlos, los integrantes de The



"¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Sois la escoria del pueblo!", bramó Gil

#### Nico y Jason, los promotores, reconocen que entonces no tenían "ni un duro"

musical, vivía, hace treinta años, en una casa en Benalmádena Costa, sin luz ni agua ni teléfono, por supuesto. «Pero su vecino sí tenía», recuerda Nico. «Claro, y yo había visto tantas películas de espías alemanes que busqué un viejo teléfono que había en casa, pelé unos cables y lo conecté a la línea del vecino», detalla Jason. El ingenio dio resultado y, al poco, ¡había logrado línea telefónica!

Para conseguir el teléfono del grupo, se hicieron con

## TELEVISIÓN PAPEL



Prodigy se quedaron tan sorprendidos y estupefactos que ni les preguntaron ni mucho menos intentaron echarlos de allí. «Ellos tenían sus habitaciones y nosotros nos acomodamos como pudimos por el salón. Eso sí, para el día siguiente, de muy buen rollo, el manager ya nos dijo que querían estar solos». Para los aprendices de promotores no fue ningún problema. Después del concierto en el Banana Beach, ya «no dormimos en tres días»

En aquel primer show en Marbella, estuvieron los integrantes originales de la banda: Maxim Reality (maestro de ceremonias y vocalista), Liam Howlett (compositor y teclados), Keith Flint (bailarín y posteriormente segundo vocalista, fallecido en 2019) y Leeroy Thornhill (bailarín que dejó la banda años después). «Ver a Leeroy, con sus casi dos metros de altura, sobre en el escenario era una pasada. Fluía, como si fuera agua, con la música. De una zancada, iba de un extremo a otro», afirma Nico.

Durante la fiesta en el Banana Beach en Marbella y antes de que llegara Jesús Gil por la tarde, hubo varios intentos de cortar la música. Pero el público se negaba a irse de allí. En un rato, se organizó una colecta entre todos los asistentes y se recaudó más de un millón de pesetas. Y los DJ continuaron pinchando.

Pese a que la cita de hace treinta años en Marbella fue legendaria y

todavía se pueden leer comentarios en vídeos de Youtube presumiendo de «yo estuve allí», lo cierto es que el sonido fue «bastante perruno», confiesa Jason. «Y una ruina» para los bolsillos, remata Nico. Jason se dedicó a acumular altavoces de diferentes marcas, tamaños y colores, pensando que así la potencia sería inmensamente mayor. Pero no fue como él esperaba y no había manera de que aquello sonara como debía.

Sin embargo, al año siguiente, Jason y Nico, con su promotora Satisfaxion, lograron arrancarse la espina y organizaron un concierto «histórico» con The Prodigy en Rincón de la Victoria (Málaga). Fue el 18 de agosto de 1995 en la macrodiscoteca Yo. En ese año, el éxito de la banda había crecido como la espuma y de las 500.000 pesetas del caché para ir a Marbella se pasó a los 4,5 millones de pesetas, que incluyeron dos trailer llegados de Reino Unido con luces y sonido. «Fueron 80.000 vatios para 5.000 personas. Los graves cortaban el cuerpo. ¡Cómo sonaban!», evoca emocionado Nico.

Wilbur, Ramón García. Cristinini v la famosa vaquilla conducen El Grand Prix del Verano'.



## LA "MAGIA" DEL PROGRAMA QUE NOS **CONVIERTE EN NIÑOS**

Estreno. El mítico 'El Grand Prix del Verano' regresa esta noche a La 1 de la mano de Ramón García, Cristinini v Wilbur con su primer programa, en el que se enfrentarán los pueblos de Bembibre y Almacelles

Por Charlotte Davies.

res, dos, uno, ¡ya!». El verano por fin da el pistoletazo de salida con el esperado regreso de El Grand Prix del Verano esta noche en La 1. Tras 18 años sin emitirse en la cadena pública, el mítico concurso familiar volvió por todo lo alto el año pasado, convirtiéndose en el mejor estreno de 2023 con un 26,1% de cuota. Ahora, tras este éxito arrollador, RTVE apuesta por hacer aún más grande el programa, multiplicando el número de pueblos participantes, programas y juegos, que harán las delicias de los espectadores. Y los primeros valientes en

enfrentarse a ellos serán los vecinos de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida), acompañados por sus respectivos padrinos Leo Harlem y Lorena Castell.

«Tenemos siempre el reto de mejorar, cambiar y variar sin perder la esencia del Grand Prix», destacó Carlo Boserman, creador y productor del formato y director general de EuroTV Producciones (Grupo iZen). «Todos volvemos a ser niños con este programa. Hay una magia especial, así que, aunque hemos cambiado pequeños detalles, nos hemos comprometido a mantener esa misma esencia», añade, antes de desvelar la primera novedad de la edición: habrá 10 entregas del

concurso –tres más que el año

El mayor cambio, sin embargo, es la incorporación de 14 nuevos juegos. Si la temporada pasada los vecinos tuvieron que enfrentarse en 17 pruebas para intentar llevarse el trofeo a casa, en esta habrá casi el doble, un total de 31 que conquistar.

«Un 50% de nuestros espectadores el año pasado eran niños y adolescentes que nunca habían visto este programa», concluye Ramón García. «Padres y madres me han parado llorando para decirme que por primera vez han visto la tele con sus hijos. Hemos conseguido volver a recuperar la memoria de la familia. Eso no lo hace ningún programa».

La diversión «está asegurada porque nosotros nos hemos divertido haciendo el programa». Son palabras de Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, que también ha querido destacar los nuevos juegos – Bienvenidos a Tartópolis, Champions Prix o Wikipeques, entre otros-como vía para que los perfiles más mayores participen activamente en el programa. «Se da la oportunidad de que concursen también gente mayor, lo cual está siendo muy bonito», indicó.

«Hay muchísimas mejoras. El Grand Prix de este año va a brillar mucho», asegura a los medios de comunicación el emblemático Ramón García. El bilbaíno vuelve a capitanear el formato, acompañado por Cristinini en la cabina de locución y Wilbur como animador y probador de juegos. Michelle Calvó, sin embargo, no repetirá como copresentadora este año al no poder compatibilizar su agenda con el rodaje de una serie que protagoniza. RTVE ha optado por no cubrir su hueco, una decisión que se debe a cambios en la mecánica del programa que hacen que «no haga falta más

Pero quienes no faltarán serán el dinosaurio Nico y, por supuesto, la mascota más famosa de la televisión: la vaquilla.

## **ANUNCIOS OFICIALES**

## **EL MUNDO**

BORME, BOE, BOCM, PRENSA

Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones, Transformaciones de sociedades, etc

Tel: 91 571 20 89

publicidadaviso@gmail.com

#### **ELODEA, S.A.** (Sociedad en Liquidación)

D. Juan Carlos Santos Barja, en nombre y repre sentación en su condición de Administrado: Concursal de la sociedad "ELODEA, S.A." (en liquidación) manifiesta responsablemente que con fecha del pasado 26 de junio de 2024 y en el contexto del concurso de acreedores de ELO-DEA, S.A. (en liquidación) seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de los de Madrid, autos de concurso abreviado 384/2016, se otorgó, ante el notario de Valladolid, D. Jesús Martínez Cortés (C/. Constitución número 10 – Valladolid), acta de depósito con número 1.345 de orden de su Protozolo la que difinde núblicamente para acta de depósito con número 1.345 de orden de su Protocolo, lo que difunde públicamente para conocimiento y mayor alcance de los acreedores ordinarios de "ELODEA, S.A." (en liquidación), que no hayan percibido pago en fase de liquidación concursal, quienes en esa Notaría pueden otorgar, previa acreditación de la titularidad de sus créditos y a su exclusiva costa de la totalidad de gastos y pago del precio, la preceptiva acta de entrega de depósito.

Madrid, 2 de julio de 2024.-El Administrado. Concursal, D. Juan Carlos Santos Barja

#### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

## AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

La Autoridad Portuaria de Almería convoca pruebas selectivas para la contratación de UNA (1) plaza de la ocupación RESPONSABLE DE LA OFI-CINA DE SECRETARÍA GENERAL (Grupo II, Banda I, Nivel 8) de perso nal laboral fijo, en la modalidad de re levo, sujeto a convenio por el procedi miento de concurso-oposiciór

Las bases de la convocatoria y la solicitud de admisión se encuentran a dis-posición de los aspirantes en la web de la Autoridad Portuaria de Almería www.apalmeria.com, y en el tablón de anuncios de la Entidad

El plazo de presentación de solicitud finaliza el día 30 de iulio de 2024



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

La Autoridad Portuaria de Almería

convoca pruebas selectivas para la contratación de UNA (1) plaza de la ocupación RESPONSABLE DE IN-FRAESTRUCTURAS, (Grupo II, Banda I, Nivel 8) de personal laboral fijo sujeto a convenio por el procedimiento de concurso-oposición.

Las bases de la convocatoria y la solicitud de admisión se encuentran a disposición de los aspirantes en la web de la Autoridad Portuaria de Almería, <u>www.apalmeria.com</u>, <u>y en el tablón de anuncios de la Entidad</u>. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día **30 de julio de** 

## PAPEL TOROS



Borja Jiménez sufrió una grave cornada en el muslo derecho al entrar a matar al sexto toro de La Palmosilla, ayer en Pamplona. EFE

## ENSANGRENTADO TRIUNFO A TUMBA ABIERTA DE BORJA JIMÉNEZ

San Fermín. Sufre una grave cornada al entrar a matar al sexto y corta dos orejas al calor de la emotividad del percance; Urdiales cuaja, sin espada, la obra más torera; Adrián puntúa por un espadazo

Por **Zabala de la Serna** (Pamplona)

uiso el azar que Fernando Adrián y Borja Jiménez anunciados en este día grande de San Fermín se convirtieran en los triunfadores de Madrid. Y así Pamplona se convertía a su vez en una de la poquísimas ferias que, por increíble que parezca y gustos al margen, los ha contratado. Salieron victoriosos en distinto grado y en cuestionable modo. Jiménez, a últimas, con dos orejas al calor de la inmolación a tumba abierta y la sangre derramada y Adrián por un espadazo maquillador. Y, sin embargo, fue Diego Urdiales quien aglutinó lo más torero, la faena más gustosa y redonda, derruida desgraciadamente con los aceros. Urdiales hace demasiado tiempo que camina por los márgenes del sistema.

Había abierto la desigualona corrida de La Palmosilla uno de los tres cinqueños del envío –1°, 2° y 5°–, un toro con categoría en su trapío -no todos la tuvieron- y un juego creciente. Desde los tercios previos sueltos y alocados a fijarse en la muleta. Si bien es cierto que siempre que pasó por capotes, colocó su armónica cara abajo. Con esa nota en la cabeza, aunque se soltase, le bastó a Urdiales para creer y crear. No sin antes brindar al público. Principió al paso, hacia los medios, desprendiendo un sabor añejo por el camino, pasando por una hermosa trinchera hasta desembocar en un molinete zurdo, abelmontada la arrebolada salida. Fluyó el toreo reunido en su mano derecha, y el toro también fluía con estilo queriendo sólo muleta. Hubo un ritmo caro que continuó en su izquierda a falta de un paso en la notable embestida. El arnedano la envolvía de clasicismo, una armonía contenida allí abajo, de cadera a cadera, donde Romero definió el toreo. Los pases de pecho se intercalaron en los remates de las series, y en un inicio, con un puñado de molinetes, un póquer

exactamente. Una última tanda de naturales enfrontilados apuró y colocó la faena en la rampa de lanzamiento del triunfo. Pero un pinchazo y una estocada contraria, suelta y sin muerte, obligaron al torero a agarrar el descabello presintiendo la derrota. Un sinfín de golpes cambiaron el destino. La necesaria gloria, ahora que se barrunta otro atentado en Bilbao contra su historial, se evaporó.

Ya con el cuarto, el toro de la merienda, tan grandón y abierto de cara, no hubo opción en su movimiento desangelado de bravuras. Embistió como era, un mulote sin maldad. Y Diego lo pasó sin darse coba. Ahora, tiene bemoles, lo tumbó de un espadazo.

La corrida, desigual en su presentación y también en su descafeinado juego, tal vez no fuera la originaria para Pamplona, y esos altibajos en la elección también contagiaron el comportamiento. Creo fielmente en la teoría de las hechuras y si éstas apuntan falta de clase faltará la clase. Y al final los tres toros de La Palmosilla con mejor nota fueron los mejor hechos. Verbigracia, el sexto. Al que le faltó fondo para cumplir con todas las expectativas y la calidad presentida. Que quedó patente. Borja Jiménez se clavó de rodillas en el inicio, lo toreó así con encaje y templanza. Y también en pie. Cuando le presentó la izquierda, el buen toro de contado aliento anunciaba ya lo poquito que le faltaba. Aquella serie de naturales todavía puntuó. BJ recurrió a los rodillazos y un desplante ya con el animal en tablas. Podía remontar con una oreja la imagen que había dejado con el otro de su lote, tan escurrido y humillador como reponedor. Cogió hueso, y enrabietado y sin darse un respiro se tiró con la espada a tumba abierta: la cornada fue inevitable, el pitón se hundió en el muslo derecho y, entre la resistencia y el dolor, lo trasladaron a la enfermería. El gentío se disparó por la emotividad, hasta forzar al presidente, el alcalde Asiron, ni más ni menos, a conceder las dos orejas.

Otro toro con su porte categórico, en el aire del primero, resultó el quinto. No tan definido por dentro pero con sus virtudes —la noble obediencia— entre algún defecto —las miradas y venirse algo por dentro en el primer muletazo—. Lo cierto es que Adrián, que debutaba en Pamplona, anduvo horrible con él aunque le cortara finalmente una oreja por un espadazo. Desde el arranque por pases cambiados, rara vez encontró la distancia, el sitio, el acople. Ya no voy a corregir el prólogo de la crónica más por pereza que por falta de ganas y, sobre todo, porque una cosa no quita la otra. Su toro anterior, muy hondo y bastote, abierto de cara y acapachado, perdió demasiado pronto el celo.

#### PALMOSILLA / Urdiales, Adrián v Jiménez

#### MONUMENTAL DE PAMPLONA

Domingo, 7 de julio de 2024. Terce ra de feria. Lleno de "no hay billetes". Toros de La Palmosilla, tres cinqueños (1º.2º 5°); de desigual presentación: destacaron el 1º y el 6º sin finales; también el obediente 5º dio opciones; no valió el 40: 20 sin celo: el 3º humillador pe ro sin empuje.

DIEGO URDIA-LES, DE VERDE ESMERALDA Y ORO. Pinchazo, estocada contraria y suelta y ocho descabellos. Aviso (silencio); estocada delantera (silencio).

#### FERNANDO ADRIÁN, DE BLANCO Y PLATA Pinchazo y estocada (silencio); estocada (oreja).

BORJA JIMÉNEZ, DE NAZARENO Y ORO. Media estocada tendida. Aviso (silencio); en el sexto, pinchazo y estocada defectuosa (dos orejas). Pasó a la enfermería.

#### "Herida por cuer no de toro en el muslo derecho

con lesión pene

trante en Triángulo de Scarpa,
disecando arteria
femoral y penetrando de forma
transversal hasta
parte externa de
muslo. Pronóstico: grave. Es trasladado posteriormente al
Hospital Universitario de Navarra", firmado por
el doctor Higalgo.

#### PRIMER ENCIERRO

#### ANGUSTIA EN LA PLAZA CON LOS TOROS DE LA PALMOSILLA

Por **José Luis Vadillo** 

iete de julio, primer día de fiesta y primer milagro que la tradición y la fe atribuyen al capotillo de San Fermín: dos toros de La Palmosilla dieron varias vueltas al ruedo en el coso, atestado de participantes en el encierro, público, carne de cañón e inconscientes por docenas, que dejó seis heridos, uno de ellos por asta de toro.

La cuestión es que los animales no hacían caso a los capotes de los dobladores, como si no fuera con ellos, aunque la verdad es que tampoco buscaron hacer daño. La barrera estaba a reventar, incluso por el callejón seguían llegando los restos del *tsunami* de participantes. Varios mozos buscaban pasar junto a los morlacos, tocarlos el lomo o vaya usted a saber qué.

Ante la dificultad para encerrar a los de La Palmosilla, varios corredores experimentados trataron de ayudar a los dobladores, aunque los imprudentes lo estropeaban todo. En la calle, el encierro fue rápido, como es costumbre ya en los últimos años, pero muy vistoso y agradecido para los corredores.

En Santo Domingo, los cabestros empezaron mandando, lo normal. Allí, un corredor veterano fue arrollado por la manada. Casi en la llegada a la plaza del Ayuntamiento, otro mozo estuvo a punto de ser empitonado al levantarse al paso de los astados. En la Estafeta no era sencillo hacerse un hueco entre los pitones, pero sí al menos al frente del encierro. La manada comenzó a alargarse, con un toro abriendo el grupo, un par por detrás, seguidos por otra pareja. El último, castaño, quedó un poco rezagado y así siguió.

Buenas e intensas carreras. Un mozo con camiseta roja se colocó delante del que abría manada, perdió el paso por el empuje del animal y estuvo unos instantes bailando en el aire al ritmo que marcaba el toro. Pero se rehizo y pudo seguir corriendo.

La entrada al coso ya hacía presagiar el desbarajuste posterior: mozos que alzaban los brazos al pisar el albero como si hubieran ganado la milla urbana de su barrio y se asustaban al ver los toros a sus espaldas. Puro disparate. Y después, las vueltas al ruedo de los de La Palmosilla, milagrosamente sin heridos. Habrá que hacérselo mirar, porque mañana llegan los *cebada* y milagros no se ven todos los días.

## TELEVISIÓ

#### GENERALISTAS

7.15 Vive San Fermín La hora de La I. Mañaneros. 8 00

14 00 Informativo territorial Ahora o nunca verano.

**15.00** Telediario I. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

erna. **17.30** La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

22.00 El Grand Prix del verano. «Bembibre-Alma celles». **0.25** Vuelvo a empezar.

«Cubillos del Sil. León: L'Ametlla de Mar, Tarragona; Ara, Huesca».

1.20 La noche en 24 horas.

11.45 Al filo de lo imposible.

12.20 Las rutas de Verónica.

13.15 Mañanas de cine. «Adiós, Texas». Italia. 1966. 14.45 Verano azul.

16.30 Grandes documentales

10.25 Arqueomanía. 10.55 Documenta2.

12.15 La 2 express.

15.45 Saber y ganar.

18 10 Documenta2

19.00 El Paraíso de las

La 2 express.

20.30 Diario de un nómada.

Las huellas de Gengis Khan.

«La primera sirena». EEUU. 23.50 Cine. «Kubrick por Kubrick». Francia. 2020. 73

21.30 Cifras y letras.
22.00 Días de cine clásico.

La 2

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13 45 La ruleta de la suerte Antena 3 Noticias I.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18.00 Yahora Sonsoles

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0.

22.45 Hermanos. 2.30 The Game Show. 3.15 La tienda de Galería

del Coleccionista.
4.15 Ventaprime Ventaprime Minutos musicales

4.45 6.00 Remescar, cosmética al instante

7.00 Love Shopping TV

¡Toma salami!

Toma salami!

Incluye «Boda mexicana» y «México tiene un precio».

10.20 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Todo es mentira.

Tiempo al tiempo.

23.30 100% únicos, «Javier

ElDesmarque Cuatro.

14.00 Noticias Cuatro

19.55 Noticias Cuatro.

15.10 El tiempo.

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates. 22.05 First Dates.

. Calleieros viaieros.

Cuatro

«Yucatán».

Cuatro

7.30

8.20

#### Telecinco

7.30 Informativos Te-La mirada crítica

10 30 Vamos a ver Informativos Telecinco. ElDesmarque Telecinco. 15.00

15 45 El tiempo 15.50 Así es la vida. 17.00 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco, Presentado por

Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecinco, Presentado nos

Matías Prats Chacón. 21.50 El tiempo. 22.00 Supervivientes
All Stars: Tierra de nadie Presentado por Jorge Javier

Vázquez. 1.55 Casino Gran Madrid

Aruser@s

Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la

edicion. 15.10 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

Zapeando.

20.00 La Sexta noticias 2ª

La Sexta diave. La Sexta meteo. La Sexta deportes.

17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

21.30 El intermedio Sum

Furious: Hobbs & Shaws

3.00 Pokerstars

22.30 El taquillazo. «Fast &

EEUU, 2018, 88 min. Director:

Cine. «Megalodon»

Ventaprime. Previo Aruser@s.

La Sexta

6.30 7.00

9 00

#### VEO DMax

6.45 7.08 Seprona en acción. Así se hace ¡Me lo quedo!

Aventura en nelotas 14.51 Expedición al pasado. «La maldición de la campana

15.48 La fiebre del ord

aguas bravas. Incluye «El Graboid» y «Fin de los tiem-17.42 Cazadores de gemas. Incluye «El Sistema Solar» y

«Luz v sombra». 19.36 Chapa y pintura. Incluye «A pleno rendimiento»

y «Y, ¿por qué no?». 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 España dividida: la Guerra Civil en color.

1.21 La mirada de los

8.00 La tienda de Galería

11.00 Santa misa. Palabra

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

12.30 Don Matteo, «Un

matrimonio apresurado» y

14.30 Trece noticias 14:30.

14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «El

16.30 Sesión doble. «El

18.30 Western. «Sitting

Bull, casta de guerreros

20.30 Trece noticias 20:30

El Partidazo de Cope.

Trece al día.

21.55 El tiempo en Trece. 22.00 El cascabel.

halcón v la flecha»

ible burlón».

de vida.

11.40 Adoración eucarística.

historiadores.

del Coleccionista.

TRECE

«La banda».

#### Movistar Plus+

8.00 One Zoo Three. «El día de los dinosaurios»

8.25 Los noventa.
9.53 La verdad sobre los

10.53 Lagerfeld: inspiración

13.46 Leo talks.

14.30 Wimbledon. 17.20 Cine. «El piloto»

17.20 Cine. «El plioto». 19.02 Cine. «30 días para ganar». España. 2022. 20.30 Illustres ignorantes.

21.00 Putin v Occidente: la guerra de Úcrania. «In-

22 00 Perrea perrea 23.05 El consultorio de Berto. «Personas pelirrojizadas v hebés a bordo». **23.35** El otro lado.

1.11 Otros mundos

**6.45** Mujeres ricas de Cheshire.

9.55 Venganza: super

nigos asesinos.

11.55 Caso cerrado.

19.30 Caso cerrado.

22.25 La casa de mis

York. Emisión de tres

del Coleccionista.

3 00 Killer

5.15

Cheshire.

23.25 Crímenes en Nueva

2.00 La tienda de Galería

6.00 Mujeres ricas de

Venganza: millonarios

18.30 Ni que fuéramos

**10.55** Killer.

la happy hour.

8.55 Venganza: millonarios

TEN

#### AUTONÓMICAS

#### Telemadrid

8.25 El tiempo. Buenos días, Madrid. 120 minutos. 8.30

14 00 Telepoticias

Deportes. **15.20** El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa

«El regreso de los tres mosqueteros». R.U., Francia, España. 1989. Directo Richard Lester.

17.15 Cine de tarde. «Fiesta». EEUU. 1957. Director:

Henry King. 19.30 Madrid directo. 20.30 Telenoticias.

21.15 Deportes.

ETB 2

7.00

9 55

13.50

14.58

15 35

17 35

21.00

22.05

1.55

2.55 5.05

21.30 El tiempo. Juntos 22.30 Cine. «Más veloz que

la muerte».

0.15 Atrápame si puedes

Boulevard.

Monk.

11.30 En Jake.

Vascos por el mundo.

Vascos por el mundo.

Atrápame si puedes. Teleberri.

Teleberri kirolak.

A bocados verano.

Teleberri kirolak

Eguraldia.

Quédate

Teleberri.

Eguraldia.

«Comienza el verano». 23.30 Tupper Club. «Rec-

nasión».

A bocados.

Esto no es normal.

Lingo. Vascos por el mundo.

22 30 La otra cara

16.25 Esto no es normal.

#### TV3

8.00 Els matins. Tot es mou. Telenotícies co-

Telenotícies migdia.

15.40 Cuines.

16.05 Com si fos ahir. 16.40 El Paradís de les

17.25 Hotel Portofino.

«Tornades» y «Aliances». **19.15** Atrapa'm si pots.

«Especials estiu».

20.15 Tens un minut?

21.00 Telenotícies vespre

22.00 Valor afegit. 22.05 Vintage.

22.05 Vintage. 22.05 Vintage. 22.05 Vintage.

23.30 Al cotxe. «Núria

... Més 324. 0.00

2.10 Notícies 3/24

#### Canal Sur

Los reporteros. Destino Andalucía. 7.55

8 25 Tierra y mar.

Despierta Andalucía.

10.15 Hoy en día. 12.50 Hoy en día, mesa de

14 15 Informativos locales

Canal Sur noticias I.

15.25 La tarde. Aguí y ahora.

18.00 Andalucía directo.

Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Ángel

21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22.50 De tal astilla, tal palo

1.55 Destino Andalucía.

#### min. Director: Grégory Monro. 0.50 Metrópolis. rez & Enrique Cerezo». Planeta Calleja. PARA NO PERDERSE

#### 22.00 / La I

#### Vuelve el calor, y con él, 'El Grand Prix del Verano

El verano por fin da el pistoletazo de salida con la vuelta del concurso familiar El Grand Prix del Verano a La 1. Una nueva edición de este gran formato de entretenimiento en la que 14 pueblos de toda España compiten por llevarse el trofeo de campeones. El programa incorpora este verano casi el doble



Ramón y la vaquilla.

de juegos que al año pasado, con un total de 31 divertidas pruebas.

Los primeros valientes en afrontarlas serán los vecinos de Bembi-

bre (León) y Almacelles (Lleida), alentados por Leo Harlem y Lorena Castell. Y siempre con Ramón García como maestro de ceremonias, junto a Cristina López (Cristinini), Wilbur, la Vaquilla y el dinosaurio Nico.

Esta nueva edición contará con diez entregas en las que los pueblos se enfrentarán como siempre de dos en dos, en siete programas eliminatorios

#### 22.00 / Telecinco

#### Olga Moreno, en el plató de 'Tierra de Nadie'

Este lunes las leyendas afrontarán un momento clave en el concurso que puede determinar para uno de ellos el éxito en lo que resta de aventura: la lucha por el Tridente Dorado, el privilegio más importante de toda la edición de Supervivientes All Stars, que le permitirá salir de la lista de



Jorge Javier Vázquez recibirá a la segunda expulsada del programa, Olga Moreno, para entrevistarla.

Olga Moreno.

«Sang i Ilums» 19 10 nominados. Además, 21.00 À Punt Notícies. Nit. 21.50 A la saca.

#### A PUNT

7.00 La Colla. 8.00 Les notícies del matí.

10.05 Bon dia, bonica. 10.30 Negocis de familia. 11.05 Ciutats desaparegudes. 12.10 Cròniques del zoo.

«Lèmurs i rinoceronts». 12.40 Animalades, un món

bestial. «Seguir la pista».

13.15 La via verda. 14.00 À Punt Notícies 15.25 Atrapa'm si pots.

16 30 Alta tensió Inspectora Marleau.

Hotel Voramar

20.00 Vigilants de la platja. «Agents de quatre notes:

## 22.40 Cine. «El diari de Bridget Jones: Sobreviuré». 0.30 Ochéntame otra vez.

#### Presentado por Ana Hinest-

«El agua».

#### IB3 TELEVISIÓN

Enfeinats. 8.05 Tothom en forma

Hotel Vorama

9.15 Hotel Bellavista

10.05 Al dia.

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

Taura, «Coca a l'antiga i gilda de hacallà»

**15.55** Agafa'm si pots!

16.55 Cinc dies. 20.28 IB3 Notícies vesore.

21.30 El temps vespre.

21.40 Jo en sé + que tu. 22.25 Gent de la mar.

1.45 IB3 Notícies vespre. 2.25

El temps vespre. Jo en sé + que tu.

#### Agafa'm si pots!

#### www.elmundo.es/televisio leta de 127 canales en ulte la programación co

#### **SUDOKU**

| FÁCIL 08-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
|                  | 1 |   |   |   |   |   | 7 |   | )                        |
|                  |   | 5 | 8 |   | 7 | 2 |   |   | l                        |
| 7                |   |   |   | 1 |   |   | 8 | 3 |                          |
| 1                | 7 |   | 4 |   |   | 9 |   |   | 8                        |
| 6                |   | 9 |   | 5 | 2 |   |   | 4 | down                     |
|                  | 2 |   |   |   |   | 7 |   |   | tion of                  |
|                  | 6 |   | 5 |   | 8 |   |   | 7 | mos dewiscomeitesed wiwh |
|                  |   | 8 |   | 7 | 4 | 3 |   | 6 |                          |
| 4                | 3 |   |   | 2 |   | 8 | 9 |   | 0.007                    |

#### **DIFÍCIL 08-07-2024**

| ו ווט | CIC U |   | 202 | <u> </u> |   |   | _ |   |                          |
|-------|-------|---|-----|----------|---|---|---|---|--------------------------|
|       | 5     | 8 |     |          |   | 1 |   |   |                          |
|       |       | 7 |     |          | 2 | 8 |   |   |                          |
|       |       |   |     |          |   |   |   |   |                          |
|       |       |   | 6   |          |   |   | 7 |   | 8                        |
| 4     |       | 5 |     |          |   |   |   |   | , dayyo                  |
|       | 9     |   | 8   |          | 3 |   | 4 |   | tiom or t                |
|       |       |   |     |          | 9 | 7 |   | 4 | mod dewisonmeitesen www. |
| 9     |       | 4 | 5   | 8        |   |   | 3 |   |                          |
| 8     |       |   | 2   |          |   |   |   |   | 0 2024                   |

#### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### SOLUCIÓN FÁCIL 06-07-2024

| 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | З | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 6 | Э | 1 | 8 | 9 | 4 |

#### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 06-07-2024** 7 1 3 4 2 6 8 9 5

| ′ | _ | , | _ | _ | U | U |   | , |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 |

avda. Portugal, 4 CTC Cosla 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



#### PATIO GLOBAL BECKY HOLT

QUIÉN. Becky Holt, de 36 años, es la mujer más tatuada del Reino Unido, con el *body art* cubriendo el 95% de su cuerpo. QUÉ. Fue entrevistada por la cadena ITV en la víspera de las elecciones del Reino Unido al mismo tiempo que el entonces primer ministro, Rishi Sunak, que no sabía dónde poner los ojos. **POR QUÉ.** La entrevista se ha viralizado en las redes y la ha catapultado a la fama, a costa de la derrota del ex premier.

mujer hipertatuada que puso la puntilla a Rishi Sunak

Becky Holt tiene 36 años y cientos de tatuajes que cubren el 95% de su cuerpo. Con ese bagaje se presentó en el programa This Morning de la ITV, presta a mostrar su prodigioso despliegue de body art y a contar sin tapujos cómo se tatuó el nombre de su novio en la entrepierna o cómo necesitó tres sesiones para hacerse una mar-

ca indeleble junto a los labios mayores.

Todo esto lo contaba ante los oídos incrédulos de Rishi Sunak, que esperaba su turno para ser entrevistado en un banco y no sabía dónde mirar. Becky seguía desparramada en un sofá con su melena rubia y su bikini blanco, entrando en detalles sobre cómo se ha llegado a tatuar el



**FRESNEDA** LONDRES

David Bowie estampándose We can be heroes en la frente. A Sunak le costó convocar la atención de la audiencia des-

pués de tal exhibición. Fue su última entrevista televisiva antes de la cinta electoral, la puntilla de una campaña marcada por los sonoros fiascos. Mi-

interior de los glúteos o cómo

decidió rendirle homenaje a

llones de británicos acudieron a las urnas con esa imagen en su retina, viralizada en las redes: el enjuto ex premier tomándole la medida a la hipertatuada modelo, buscando tal vez un centímetro de piel intacta entre el bikini y la bata blanca.

Sobre la marcha, y ante las preguntas de los presentadores, Becky y Rishi descubrieron su pasión compartida por los sándwiches cuando les preguntaron por su comida favorita. Sunak quedó descolocado, y así lo reconoció poco después, cuando interpretó su derrota como «un día difícil al final de muchos días difíciles»

Para Becky Holt, que no dijo a quién iba a votar, fue el salto definitivo a la fama, su-

La mujer más tatuada de Reino Unido. con Rishi Sunak detrás. ITV

perando con creces los 155.000 seguidores en su cuenta en Instagram, encabezada ya por su popularísima foto de despedida de Sunak. Las ofertas como modelo alternativa le han llovido desde en-

Millones de

fueron a votar

el jueves con

esa imagen

en la retina

entrevista, a

las ofertas

alternativa

Holt le llueven

como modelo

Tras la

británicos

tonces, y su personalísima historia ha sido carne de cañón de los tabloides.

Unos 45.000 euros se ha gastado Becky en tatuajes, o eso calcula, desde que empezó a los 15 años. Mintió sobre su edad para tatuarse en la entrepierna el nombre entelegram de su novio adolescente, com/

y su madre puso el grito en el cielo cuando lo descubrió un día que salió a lavar la ropa en bragas.

Ella siguió con su afición, alimentada por la revista Bizarre, soñando con emular a sus heroínas del body modification. «Yo tenía un carácter muy rebelde», recuerda en confesiones a The Daily Mail. «Me hacía un tatuaje nuevo todos los meses, era mi propia manera de tratar mis tenían un mensaje, como x, com/byneontelegram

el pájaro que me tatué alrededor del estómago y que me hacía sentirme poderosa».

Hasta los 22 optó por lugares no visibles pero, poco después, los tatuajes asoma-1 7111 ron por brazos y piernas, por las manos y los pies. El más largo fue un diseño a partir del pecho que sube por la garganta y llega como una enredadera hasta el lado izquierdo de la frente, justo encima del ojo.

El dolor dejó de importarle a partir de cierto momento, aunque reconoce que ha tenido experiencias «horribles», como cuando se tatuó los sobacos y la vulva: «Hicieron falta tres sesiones, una para definir el dibujo, otra para acabarlo y otra para colorearlo». El período más intenso fue entre 2014 y 2018, cuando llegó a regentar su propia tienda de tatuajes. Tiempo después nació su hija Aurora, y su fama en las redes sirvió para dejarse patrocinar por varios artistas del tatuaje, que lo tienen ya muy difícil para encontrar un centímetro de piel intacto



### **Odio** a los políticos

En España se odia a los políticos, pero se odia también a España, que es más desolador. A los políticos se los odia más que a los banqueros o a los vendedores de coches, y el doble que en Alemania o en Francia. La aversión que provocan tiene su origen en las ofensas que ellos mismos practican llamándose a todas horas corruptos y mentirosos. El PSOE, uno de los promotores de la tensión, propone ahora un discurso de país para luchar contra un odio que no llega a la violencia de otras épocas sangrientas, aunque en las redes sociales y en los escraches se ha llamado hijos de puta a todos los presidentes de la democracia. Hay una aversión y una fobia especiales a Pedro Sánchez. Ha roto las reglas y hay dudas de que pueda recomponerlas. Apalean a sus muñecos y ha hecho del PSOE un partido duro, inclemente, con desprecio a sus fundadores y con pactos con los enemigos del país. En todo caso, se ha abucheado a todos los jefes de Gobierno, y quizá a Adolfo Suárez al que más. A alguno incluso lo abofetearon.

Ahora ha subido la marea de la polarización y también se persigue a los novios y a las esposas de los presidentes y las presidentas. Dice Vicente Vallés que somos la vergüenza del mundo: nunca antes la esposa de un presidente del Gobierno ha sido imputada. Pero, tal como considera el juez del caso, esto demuestra que no hay nadie por encima de la ley.

Todas las democracias están empeorando por las enfermedades del trumpismo, el nacionalismo y la tragedia de la emigración, que se ha dejado en el mar 5.000 vidas durante los últimos meses. Esta democracia no está más enferma que las demás. El sectarismo de los partidos es, sobre todo, para mantener los empleos de los suyos y por el miedo a ser cesados. Sin embargo, esta democracia no es tan violenta como la de otras épocas de paseos, de complot en complot. La demagogia y el relato no sirven para ocultar los hechos. En todas partes los políticos exageran las fechorías de sus enemigos y, cuando se presenta la ocasión, los empujan al abismo. Siguen un discurso de odio genuinamente celtíbero y separatista, pero sin víctimas. No han desaparecido la impulsividad, la turbulencia, el histrionismo, la imprecisión y la dureza de piel que denunciaba Ortega. Sigue el imperio de la mentira y la ausencia de los mejores. Y la falta de liderazgo, que también señalaba el filósofo. Nuestra democracia aguanta mejor que la de los vecinos.



#### **EL**MUNDO

#### Coloquio:

Antonio Lucas, de EL MUNDO, conversará sobre el papel de la mujer en el flamenco con las artistas y Premio Princesa de Asturias de las Artes.

María Pagés, coreógrafa y bailaora. | Carmen Linares, cantaora.



19:30H. CAFÉ VARELA

Calle Preciados, 37 | Esquina Plaza de Santo Domingo

ABIERTO AL PÚBLICO HASTA COMPLETAR AFORO











**BALANCE.** La celebración del Orgullo LGTBI ha dejado estos días en la capital más de 200 detenidos, la mayoría por hurtos y trapicheos con droga, más de 160 millones en la hostelería y la retirada de 432 toneladas de residuos / PÁGINA 3

## GRAN MADRID

EL MUNDO LUNES 8 DE JULIO DE 2024



INFRAESTRUCTURAS GRANDES CENTROS DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE EN MADRID

## Una inspiración para Nueva York

Los 'hubs' de movilidad madrileños, con el de Canalejas como icono y modelo para el recién estrenado en Recoletos, han llamado la atención al otro lado del Atlántico. Está previsto que haya 13 disponibles en 2027. POR CARLOS GUISASOLA

## **GRAN MADRID**

#### **AYUNTAMIENTO**

#### La apuesta sostenible por los 'hubs' que se dibujó en 2019 y con Canalejas como modelo

#### CARLOS GUISASOLA MADRID

El miércoles pasado, la vicealcaldesa de Nueva York, Meera Joshi, se adentraba en las entrañas del céntrico parking de Canalejas, a un kilómetro del Palacio de Cibeles. Acompañada de su homónima madrileña, Inmaculada Sanz, y del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, descendía hasta la planta -1, unos metros bajo el asfalto de la calle Sevilla, para contemplar las instalaciones de ese centro de movilidad sostenible que, estética-

LOS NÚMEROS

CENTROS DE MOVILIDAD

Madrid cuando concluya la

Son los que está previsto

que estén operativos en

METROS CUADRADOS

El espacio del que dispone

el 'hub' de Canalejas, que se

ha convertido en ejemplo.

MILLONES DE EUROS

El dinero empleado en la

remodelación de Recoletos

360, operativo desde hace

PUNTOS DE RECARGA

Los que habrá en toda la

los nuevos 'hubs'.

capital cuando se construyan

apenas un mes.

legislatura, en 2027.

5.500

mente, recuerda a aquella película de ciencia ficción de los 80 (con su secuela de hace unos años) llamada *Tron*. Pero esa es otra historia.

El caso es que la dirigente neovorkina recorrió buena parte de los 5.500 metros cuadrados que articulan esa plataforma de transporte sin humos que responde a la denominación técnica de hub de movilidad. Quizás no esté de más explicar que el término anglosajón hub, tan de moda en muchos ámbitos de la sociedad, responde en este caso concreto a la centralización de usos urbanos para mejorar la movilidad sostenible, priorizando el transporte eléctrico compartido, albergando puntos de recarga o incluso electrolineras, dando cabida a patinetes y bicicletas, y echando mano de las aplicaciones móviles para su funcionamiento.

Todo esto se encontró la vicealcaldesa de la Gran Manzana en ese complejo de Canalejas 360 que el día de su inauguración, en el anochecer de agosto de 2022, José Luis Martínez-Almeida calificó como: «El kilómetro cero de la electrificación de las ciudades de España». El proyecto, gestionado por la EMT, es un poco el ojito derecho de esa apuesta por la movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Si hace falta una foto o hay que poner un ejemplo, Canalejas siem-

pre lleva la delantera. Incluso hoy, recién alumbrado su hermano de Recoletos, no muy lejos de allí.

«Todos estamos tratando de descubrir cómo sintetizar tantas nuevas formas de movilidad, tantas opciones, así como el auge del comercio electrónico. Y por eso todas las ciudades estamos explorando *microhubs* y este es un gran ejemplo de cómo se incorporan tantos modos, incluido el vehículo compartido», argumentaba Meera Joshi, con unos cuantos apuntes que pueden ser aplicados en una *megaurbe* con tantas limitaciones de terreno como Nueva York.

Los ilustre hubs son una de las principales apuestas del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que encabeza Borja Carabante. Uno de los principales epígrafes de la Estrategia Madrid 360 (orgullo en Cibeles, diana de la oposición), que ha puesto su granito de arena en los dígitos de calidad del aire de la capital. La idea municipal de apostar por esos centros de movilidad surgió entre agosto y septiembre de 2019, para integrar todos los formatos de movilidad al ecosistema de la ciudad. «El éxito de Canalejas lo vamos a extender al resto para que esa integración

se produzca», repiten en los pasillos del Ayuntamiento.

Yasí está ocurriendo. Canalejas, que supuso una inversión de 2,5 millones de euros, presume de una electrolinera (potencia de 2,5 MW) con 12 puntos de recarga eléctrica, que ha pasado de los 10 usos diarios de media en los primeros meses de su inauguración a los casi 87, según datos municipales, en lo que va de 2024. Además, el carsharing (coches compartidos) alcanzólos11.500 usos en 2023, mientras que el servicio de motosharing se ha elevado este año hasta los 14.000, superando las cifras de 2023.

Ese ADN lo ha heredado Recoletos 360, sobre una superficie de 11.370 metros cuadrados, y tras la readaptación de una planta del aparcamiento que irrumpió en la capital en

1967. En su planta -1, la destinada al hub de movilidad, hay 72 plazas para vehículos eléctricos compartidos, además de dos espacios DUM (distribución urbana de mercancías), puntos de recarga eléctrica y ocho plazas de BiciPARK. Inaugurado hace menos de un mes y con una inversión total de 7,4 millones (2,8 de fondos europeos), estambién gestionado por EMT.

Pero la apuesta por esos centro de movilidad continuará hasta 2027, cuando concluye la legislatura. Al final de este año se prevé que estén operati-



Uno de los pasillos del 'hub' de movilidad de Canalejas, en el distrito Centro de Madrid. JAVIER BARBANCHO

#### CENTROS DE MOVILIDAD EN MADRID



vos los *hubs* integrales del Congreso y la Plaza del Carmen. Para 2025, asomarán los de Plaza de España, Castellana (justicia mediante), Santa Ana y Tudescos. Para 2026, los de Colón, Orense y Jacinto Benavente. Y el de la Plaza Mayor, junto a una ampliación de Recoletos, para 2027.

La estrategia, del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad visualiza 779 nuevos puntos de recarga eléctrica, 689 plazas de vehículos

#### El centro de Plaza Mayor completará la ruta inicial ideada en Cibeles

#### «Este es un gran ejemplo», elogió la vicealcaldesa de Nueva York

compartidos (coches, bicicletas y patinetes), además de *lockers* y 24 plazas de Distribución Urbana de Mercancías (DUM). Porque todos los centros contarán al menos con dos espacios de este tipo. Recursos *verdes* repartidos entre parkings de la EMT y de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad.

La realidad es que el concepto *hub* de movilidad ya forma parte de nuestras vidas. Lo que emergió hace cinco años como una idea, ha echado raíces en la capital. Y, también, ha logrado llamar la atención en Nueva York, donde han tomado nota: «Son un gran ejemplo a seguir».

### **GRAN MADRID**



Decenas de personas durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024. EUROPA PRESS

#### **BALANCE** SEMANA DEL ORGULLO LGTBI EN MADRID

## 200 detenidos y 432 toneladas de residuos

A falta de las cifras definitivas, la hostelería ha percibido cerca de 162 millones de euros

#### DANIEL SOMOLINOS MADRID

La celebración del Orgullo LGTBI, que durante tanto tiempo estuvo encorsetada en Chueca, cada año se expande por nuevas áreas del centro de Madrid. Algo que en esta edición, a falta de los datos definitivos, dejará sólo en el sector de la restauración cerca de 162 millones de euros, tal y como valoran desde Hostelería Madrid. De estos ingresos, se estima que 108 millones procederán del gasto de los asistentes que vienen de fuera de la región.

Además, se confía en que el impacto económico total del Orgullo 2024 iguale, cuando no supere, los 520 millones de euros registrados el año pasado.

Aunque la creciente popularidad de esta festividad también tiene aspectos negativos. Este año ha dejado desde su comienzo, tal y como apunta el Ayuntamiento de Madrid, más de 432 toneladas de residuos. Para mantener aseadas las calles de la ciudad, desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad señalaron que se desarrolló un dispositivo de limpieza que contó con 1.400 efectivos y cerca de 600

medios mecánicos. Sólo durante la madrugada de ayer domingo se retiraron 88.150 kilos de basura y desperdicios.

Respecto al balance sanitario, tal y como desprenden fuentes de Emergencias a este diario, sólo en la tarde del sábado 136 ciudadanos fueron atendidos, con 33 traslados hospitalarios, aunque ninguno de ellos fue grave. La mayoría de casos respondían a mareos por el calor, alguna herida fruto de caídas, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad. En este operativo participaron 250 sanitarios del Samur-Protección Civil. El resto de días, entre el miércoles que fue el pregón hasta el viernes incluido, Samur-PC hizo 142 asistencias y 12 traslados.

Entre ellos destacó un incidente en el que dos jóvenes se lanzaron desde la ventana de un primer piso en la calle Escorial, en Chueca. Ellos manifestaron ante las autoridades que estaban siendo perseguidos, aunque se sospecha que habían podido consumir alguna sustancia.

También sobresalió el atropello a dos policías en plena Gran Vía también cuando un hombre y su pareja se estaban dando a la fuga en una persecución. Finalmente fueron detenidos y, tras someterles a varios controles, el conductor dio positivo en narcóticos y drogas. Pasó a disposición judicial como supuesto responsable de delitos contra la seguridad vial —conducción temeraria y bajo los efectos de sustancias estupefacientes—, atentado a agentes de la autoridad y lesiones graves por imprudencia.

Además de este arrestado, a lo largo de estos cuatro días han sido detenidos más de 200 individuos en las calles del centro de Madrid por agentes tanto de Policía Nacional como de Policía Municipal.

Ya sólo en los dos primeros días de celebración del Orgullo LGTBI se llevaron a cabo más de 140 detenciones, lo que supuso un récord, aunque negativo, en la capital. La mayoría de estos arrestos obedecían a hurtos aprovechando las grandes multitudes y los descuidos y, también, a temas relacionados al trapicheo de drogas.

Algunos maleantes hicieron su agosto este julio ya que, tal y como trasladan fuentes policiales, en una sola intervención llegaron a requisar hasta siete móviles que portaban dos individuos que habían estado toda la noche sisando entre las calles de Chueca.

Desde el pasado miércoles, y hasta ayer domingo, 3.800 agentes de la Policía Nacional y 2.650 agentes de Policía Municipal velaron por la seguridad del Orgullo. Cifras que se vieron respaldadas por otros 1.250 agentes más de ambos cuerpos el sábado 6 de julio con motivo del desfile y la manifestación estatal del Orgullo LGTBI.

Además, en este extraordinario dispositivo policial, participaron también efectivos de distintas unidades, entre ellas de Subsuelo, Guías Caninos, Caballería, Seguridad Ciudadana y antidisturbios. Asimismo, se desplegaron varias unidades de drones.

ECONOMÍA HAY 6.000 PUESTOS SIN CUBRIR

## Se necesitan expertos en ciberseguridad

La Comunidad pone el foco en este sector para avanzar hacia el pleno empleo

#### PABLO R. ROCES MADRID

La Comunidad de Madrid ha colocado durante la presente legislatura la digitalización como el sector para avanzar hacia el pleno empleo. Sin embargo, la falta de profesionales capacitados para las empresas está abriendo un problema en ese objetivo por el momento. Según los datos que manejan en el Gobierno regional, tras sus reuniones con distintas compañías, ese déficit ahora mismo ronda los 40.000 trabajadores y el plan de choque que del Gobierno regional suma 63 millones de euros.

Uno de los sectores que adolecen de profesionales es el de la ciberseguridad en un momento donde los ciberdelitos han crecido un 25%, hasta situarse en el entorno de los 80.000 en la Comunidad de Madrid y en el que la nueva Agencia de Ciberseguridad regional, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo, comienza su andadura. Según las cifras del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2024 España debería incorporar 80.000 profesionales, pero 30.000 puestos se quedarán sin cubrir.

A la capital le corresponden unos 20.000, cifran en la Consejería de Digitalización, y unos 6.000 no se podrán contratar por falta de personal. «Es un sector que demanda

muchos empleos y estamos trabajando con las empresas fabricantes para poder cubrirlos. Estamos ante un crecimiento muy rápido de este sector, pero si no hay empleos para implantar las nuevas técnicas no se va a desarrollar a ese ritmo», aseguraba el viernes el consejero de Digitalización madrileño, Miguel López Valverde, en un desayuno informativo con periodistas, pese a que la región cuenta con el 42% de la oferta universitaria en esta materia.

El otro proyecto que tiene por delante la Consejería, creada ex profeso esta legislatura por orden de Isabel Díaz Ayuso, es la puesta en marcha de una legislación regional para regular la inteligencia artificial, siguiendo los pasos tanto de la normativa europea como de la nacional que se están desarrollando, a través de un decá-

logo de buenas prácticas. En ese sentido, la Comunidad de Madrid ya ha creado una Oficina Técnica de Impulso de la IA en la que colaboran empresas como Microsoft, la analítica SAS o NTT Data, y un clúster de e»sta modalidad, ubicado en campus de la Universidad Carlos III, con 40 compañías del sector con la intención de conseguir «nuevos unicornios» —el término para empresas que alcanzan una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa—.

La intención del Gobierno regional es que esa inteligencia artificial se pueda aplicar tanto en los sectores industriales de la Comunidad como en los servicios públicos con más de un centenar de proyectos que la Consejería de Digitalización ya ha comenzado a desarrollar, siendo el sistema sanitario el principal foco de actuación. Dentro de los mismos se encuentra la Tarjeta Sanitaria Virtual, con 3,2 millones de usuarios con ella activa y cuyas funciones pretende aumentar el departamento de Miguel López Valverde este mes de julio.

Entre las cuestiones en las que la Consejería de Digitalización también ha buscado profundizar en su primer año de funcionamiento es en la agilización de los



Policía experto en ciberdelincuencia. A. DI LOLLI

procesos burocráticos, simplificando y digitalizando más de 1.450 trámites tanto para los ciudadanos como para las empresas. En ese mismo camino, el Gobierno regional trabaja en la incorporación de sistemas de voz y asistentes de conversación para que las personas con discapacidad visual o cognitiva encuentren más accesibles sus trámites.

NATIVE AD

EL MUNDO. Lunes, 8 de julio 2024

#### **MEDIOAMBIENTE**

## La China que hoy se construye: avances en ingeniería, IA, comercio y economía

El progreso se percibe en hechos. Y es así como China está poniendo de manifiesto su fortaleza, avances e ingenio. Desde mejora de procesos ya existentes, como la generación un nuevo corredor de energía limpia a través de seis megacentrales hidroeléctricas hasta generación de nuevas propuestas basadas en la inteligencia artificial (AI), la generación de desarrollo de vehículos de nueva energía (NEV, por sus siglas en inglés) o incluso, la generación de nuevas oportunidades para la cooperación en materia de comercio e inversión bilaterales y regionales.



omo el río más largo de China, el río Yangtsé acumula una serie de afluentes y serpentea a través de muchos desfiladeros profundos, ofreciendo ricos recursos hidroeléctricos, abundantes rutas de navegación y enormes reservas de agua dulce.

Seis megacentrales hidroeléctricas a lo largo del cauce principal del río Yangtsé (Wudongde, Baihetan, Xiluodu, Xiangjiaba, la presa de las Tres Gargantas y la presa de Gezhouba) forman el corredor de energía limpia más grande del mundo, que se extiende a lo largo de más de 1.800 kilómetros

con una caída del nivel del agua que supera los 900 metros. Un total de 110 generadores hidroeléctricos operan en tándem a lo largo del corredor, generando abundante electricidad verde.

Recientemente, las seis centrales hidroeléctricas en cascada se han conectado a una plataforma de Internet industrial, etapa que marcó la finalización de un "cerebro industrial" del corredor de energía limpia más grande del mundo. Estas acciones aumentarán significativamente la eficiencia operativa y la confiabilidad del corredor.

Estas seis centrales hidroeléctricas en cascada han generado más de 3,5 billones de kilovatios-hora de electricidad, lo que equivale a ahorrar más de 1.000 millones de toneladas de carbón estándar y reducir las emisiones de dióxido de carbono en más de 2.800 millones de toneladas.

La capacidad de China para producir unidades generadoras de energía de un millón de kilovatios no podría haberse obtenido sin nuevas técnicas, materiales y mejoras industriales.

Li Haijun, subdirector del Centro de Tecnología Electromecánica de China de la Corporación de las Tres Gargantas, resaltó que las unidades de un millón de kilovatios experimentan un impacto de presión de agua, velocidades de rotación y tensiones significativamente mayores en comparación con las unidades más pequeñas.

En respuesta a este desafío, Centro de Tecnología Electromecánica de China ha tomado la iniciativa de colaborar con los principales fabricantes de acero para desarrollar placas de alta resistencia de 800 MPa diseñadas específicamente para carcasas en espiral. Este avance ha puesto fin a la dependencia a largo plazo de las placas de acero importadas, explicó Li.

Además de suministrar electricidad, el corredor de energía limpia también ha formado una vía fluvial de 768 kilómetros de profundidad que mejora constantemente las condiciones de navegación del río Yangtsé. Las secciones que antes eran innavegables se han



EL MUNDO. Lunes, 8 de julio 2024 NATIVE AD



convertido en amplios pasajes, y los pequeños puertos a lo largo del corredor se han vuelto más fuertes y grandes. Por ejemplo, a lo largo de la sección en el municipio de Chongqing, han surgido múltiples atracaderos de aguas profundas de 5.000 toneladas, que amplifican las ventajas del transporte acuático a lo largo del río Yangtsé, conocido por su bajo consumo de energía, alta capacidad y rentabilidad.

#### La industria de la IA

La aplicación de tiras de sellado de goma en el techo de un automóvil estuvo acompañada por una cautivadora exhibición de un enorme brazo robótico que lo levantaba v lo hacía girar en el aire. Esta interesante escena se desarrolló en una línea de producción flexible 5G-Advanced (5G-A) en una fábrica del fabricante de automóviles chino Great Wall Motors (GWM) en Baoding, provincia de Hebei, al norte de China.

En los últimos años. China ha logrado avances significativos en el desarrollo de la IA, marcados por un crecimiento constante a escala industrial, una infraestructura sólida y un rápido aumento de productos innovadores.

"Los vastos escenarios de aplicación, el enorme mercado y la enorme reserva de talentos han sentado una base sólida para el vigoroso desarrollo de la industria de la IA de China", afirmó Yu Youcheng, subsecretario general de la Asociación China para la Inteligencia Artificial (CAAI).

Además de ayudar a la fabricación inteligen-

pronósticos de tifones, desarrollar nuevos medicamentos, identificar fallas y formular planes de producción. Estos notables avances están allanando el camino hacia una era de inteligencia

gencia artificial en el sector del transporte ha mejorado la eficiencia operativa y elevado los niveles de seguridad.

bién ha hecho que la investigación científica sea más eficiente.

En el futuro, China seguirá mejorando la infraestructura de IA, ampliando las aplicaciones de IA y avanzando en tecnologías de IA clave y centrales para llevar su industria

#### Vehículos de nueva energía

El 14 de mayo, comenzó a operar Leapmotor International, una empresa conjunta establecida por Leapmotor, un fabricante chino de vehículos eléctricos, y Stellantis, una empresa automotriz multinacional con sede en Ámsterdam, Países Bajos. Dentro de cuatro meses, dos modelos eléctricos puros de Leapmotor se exportarán a nueve países europeos, incluidos Francia, Italia y Alemania.

El 20 de mayo, el fabricante de automóviles alemán Audi v el fabricante de automóviles chino SAIC Motor anunciaron el desarrollo conjunto de una nueva plataforma para vehículos inteligentes y eléctricos.

te, la tecnología de IA también puede hacer

La aplicación de la tecnología de inteli-

La tecnología de inteligencia artificial tam-

de IA a un nivel superior.

impulsar su industria de NEV. estableciendo un sistema industrial

> completo y coordinado.

> > lugar a nivel mundial durante nueve años consecutivos. La proporción de NEV en las ventas anuales de automóviles de China ha crecido un 31.6 por ciento.

En la última década, China ha presentado más de 70 políticas y medidas para impulsar su industria de NEV, estableciendo un sistema industrial completo y coordinado. Asimismo, ha fomentado el mercado más grande del mundo para el consumo de NEV y ha creado un entorno favorable en el que el sector de NEV y las industrias relevantes se refuerzan mutuamente a través de una cooperación de beneficio mutuo.

China ha construido la red de infraestructura de carga más grande y extensa del mundo. A finales de 2023, el número de instalaciones de carga de NEV en China creció un 65 por ciento interanual, alcanzando casi las 8,6

La creciente cooperación internacional refleja exacta-

mente la posición de

liderazgo de China

en el desarrollo de

vehículos de nueva

energía (NEV, por

sus siglas en inglés)

En los últimos

años, la industria automotriz china,

que se esfuerza por

fabricar productos

electrificados, inteligentes y conec-

tados, ha promo-

vido activamente

la innovación en

tecnologías, productos y modelos comerciales.

peraron los 9,49 millones de unidades, casi

126 veces en comparación con 2014 y repre-

sentaron más del 60 por ciento de la cuota

de mercado mundial, ocupando el primer

En la última

década. China ha

presentado más

de 70 políticas

y medidas para

En 2023, las ventas de NEV de China su-

de todo el mundo.

Además, China ha sido testigo de la extensión continua de las cadenas industriales en el reciclaje y la reutilización de baterías eléctricas, la utilización en cascada y la regeneración de materiales. Hasta la fecha, se han construido más de 10.000 puntos de servicio de reciclaje de baterías eléctricas en todo el país, lo que ha hecho posible el reciclaie a nivel local.

Las fábricas inteligentes, las fábricas 5G totalmente conectadas y las fábricas ecológicas están surgiendo por toda China. Potenciados por las tecnologías digitales, los NEV chinos tienen mejor calidad y pisan fuerte en el desarrollo ecológico, inteligente y de alta gama.

#### Comercio exterior

Recientemente, un avión de fabricación china arrendado por Indonesia llegó a Yakarta. Se trata del primer arrendamiento transfronterizo por parte de China de un avión de cosecha propia, asentado en yuanes chinos

A medida que China llega a acuerdos con más socios comerciales y fortalece el uso de monedas locales en el comercio internacional y las transacciones financieras, las transacciones transfronterizas entre China y otros países se espera disfruten de una mayor conveniencia. Esto brindará nuevas oportunidades para la cooperación en materia de  $comercio\,e\,inversi\'on\,bilaterales\,y\,regionales.$ 

Cai Qingfeng, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Xiamen y vicedecano del Instituto de Investigación de la Franja y la Ruta de la universidad, resaltó que el uso de la liquidación en moneda local se alinea con el creciente comercio entre China y los países y regiones pertinentes, lo que refleja la creciente demanda de comercio.

"China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de más de 140 países y regiones, y su comercio total de bienes ocupa el primer lugar en el mundo. China ha mantenido el mayor socio comercial de la ASEAN durante años. También es el mayor socio comercial de África y el segundo de América Latina", agregó.

Cai recordó que China mantiene estrechas relaciones económicas y comerciales con las principales economías del mundo, y su economía está profundamente integrada en las cadenas industriales, de suministro y de valor globales. Esto proporciona una amplia gama de escenarios de aplicación y una demanda práctica para promover la liquidación en moneda local", afirmó Cai.

China y los países pertinentes han logrado resultados fructíferos en los acuerdos bilaterales de liquidación en moneda local.

"La liquidación en moneda local, impulsada por la demanda de intercambios económicos y comerciales, es una opción mutuamente beneficiosa que se alinea con los intereses de ambas partes", aseguró Zou Jingxian, asociado profesor de la Academia Nacional de Desarrollo y Estrategia de la Universidad Renmin de China.



**6** EL MUNDO. LUNES 8 DE JULIO DE 2024

#### GRAN MADRID



El periodista José Ramón de la Morena, frente al Ayuntamiento de Brunete, donde su padre trabajó como secretario.

Considerado una figura clave en el periodismo deportivo español, José Ramón de la Morena ha dejado una impronta significativa en la radio de nuestro país, donde llegó a ser el número uno con más de un millón y medio de oyentes, desbancando al mítico José María García en una batalla sin cuartel que ha pasado a la historia de las ondas. Tras 40 años de trayectoria profesional, hace ahora tres que se retiró, cuando nació su último hijo, al que quiso dedicarle el tiempo que no pudo tener para la crianza de los otros tres. «Cuando los mayores nacen me estoy abriendo un camino. Era el Mundial de México 86. Nacía mi hija Ruth y tenías que elegir, o ir o quedarte aquí, y quedarte aquí era dejar pasar la oportunidad que me brindaban, porque iba de refuerzo», recuerda con una memoria prodigiosa que aún hoy sigue dándole «muy buenos resultados».

El Mundial dio paso a la Eurocopa de Francia del 90, donde se dejó «el alma», y después todos los Tours de Francia, que incluían levantarse a las 7 de la mañana habiéndose acostado a las 3, incorporarse a la carrera, ir a la salida, entrar en los informativos, muchos días no comer, llegar a meta a las cinco, dejarse la vida entre motos, coches y helicópteros (con sustos de muerte incluidos), buscar a los corredores para entrevistarlos, cenar deprisa para hacer El Larguero en la Cadena Ser, desplazarse 100 kilómetros hasta el hotel de turno y desandar el camino para estar en la salida del día siguiente. Y por supuesto, viajar, no librar los 21 días que duraba la competición y luchar por conseguir el mayor índice de audiencia posible. «Aquello me pareció de los trabajos más duros, después de ver a los de mi pueblo segar a mano». Fue duro, sí, pero le proporcionó momentos espectaculares, como el Tour de Perico o los cinco de Induráin. Acontecimientos deportivos por el que muchos periodistas pagarían por narrar.

Todo empezó cuando su madre le regaló por Reyes un magnetofón Philips. Tenía nueve años y tras jugar al fútbol con sus amigos comenzó a hacer las crónicas. «Era futbolista y periodista a la vez», recuerda, aunque donde se veía con más

#### **DIARIOS DE BARRIO** JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA

Nació en Madrid, pero toda su vida está ligada a Brunete, de donde nunca se ha ido porque dice ser «como una encina bellotera que si la trasplantas se muere». Llegó a ser el número uno de su profesión, pero a pesar de la vorágine de sus 40 años de carrera siempre supo que echaría raíces en el pueblo. Tanto, que construyó su hogar alrededor del árbol que le cobijó de niño.

## «Mi familia quería que fuese guardia civil o juez, pero ganó el periodismo»

**DANIEL IZEDDIN** BRUNETE (MADRID) FOTOGRAFÍAS: ÁNGEL NAVARRETE

posibilidades era escribiendo. Lo de la radio «era una especie de sueño» que nacía de un transistor que le había regalado su tía Andrea, y con el que se dormía todas las noches en el internado de los Escolapios de Getafe, donde estuvo ocho años estudiando.

«A un niño que le dejan interno con nueve años en el mes de septiembre, antes de las fiestas de Brunete, y lo van a recoger para Navidad, pues se le hace duro», dice. Sin embargo, se adaptó bien, y fue con los Escolapios cuando hizo su primera entrevista, ni más ni menos que a Benito, el central del Real Madrid y de la selección que estaba triunfando en esos momentos. Le llevó en una DKV el padre Isidro, el mismo que le catequizó para hacerle seguidor del Atlético de Madrid. Aun así, nunca ha sido antimadridista. «Me decían que era inconjugable, pero la profesión luego me hizo descubrir que había mucha gente feliz cuando ganaba el Madrid, y nosotros los periodistas vivimos de contar hazañas y ver a la gente feliz», explica quien fue por primera vez al Vicente Calderón con su tío Fernando, «un hombre bueno, como diría Machado. Franquista, de derechas, muy de derechas, siempre dispuesto a ayudar a cualquier persona. Discutíamos de política mucho. A mí me llamaba rojo. Era un hombre de principios y valores».

GRAN MADRID se ha citado con De la Morena en Brunete, su pueblo natal, omnipresente a lo largo de toda la conversación porque ha sido un lugar clave a lo largo de toda su vida. Un compañero más del que nunca se ha separado. «Brunete me da la vida. Yo soy una de esas de esas plantas raras, como las encinas belloteras, que son imposibles de trasplantar porque las trasplantas y se mueren», dice el periodista, que construyó el que es ahora su hogar precisamente alrededor de una encina que le daba cobijo en su niñez. «De pequeños veníamos y dejábamos las bicicletas recostadas en un árbol, porque tenía mucha sombra. Había una romería en San Isidro, y siempre jugábamos por aquí. Un día, no sé por qué, les dije a mis amigos que acabaría comprando esa tierra para hacerme una casa», recuerda. Cuando hizo realidad su deseo, otro más, la encina que les daba sombra empezó a secarse, así que decidió proteger su esqueleto construyendo un cenador a su alrededor, y con sus enormes brazos mandó confeccionar una mesa donde se han sucedido innumerables tertulias plagadas de arte, deporte y política en compañía de personajes de toda índole. «Gente que me llamaba mucho la atención y que tuve la suerte de conocer», explica.

La vida de De la Morena está repleta de círculos que se cierran. Otro ejemplo es su historia con José Eulogio Gárate. «Siempre soñé con entrevistarle. Cuando yo era niño Calleja era el capitán del Atleti y era abogado, pero Gárate era ingeniero, y eso sonaba muy bien. Y encima no le expulsaban nunca. Solamente una vez, en un partido contra el Espanyol». Pero De la Morena no lo consiguió, ni de niño ni durante su carrera periodística, así que cuando llegó el momento de colgar el micro, pensó: «Voy a dejar la radio y no voy a entrevistar a Gárate», y le propuso salir en el último programa de *El Transistor*. «Hicimos el programa juntos y fue de las entrevistas que me llevo con más cariño».

Mientras paseamos por el pueblo, De la Morena nos habla de la batalla de Brunete, que tuvo lugar en julio de 1937 y que se llevó la vida de 36.000 personas. «La iglesia quedó totalmente destruida. Solamente se conserva esta fachada

EL MUNDO. LUNES 8 DE JULIO DE 2024

#### GRAN MADRID

de granito que veis aquí, y donde todavía están todos los balazos de las ametralladoras de la aviación». Mientras nos lo cuenta llegamos a la que fue su primera casa, una vivienda que pertenece al Ayuntamiento, ya que su padre era el secretario del Consistorio. De hecho, en la actualidad es la oficina de recaudación del pueblo. «Aquí delante jugábamos a las bolas o a las chapas». El periodista sigue teniendo los mismos amigos. «Siempre me he visto con ellos una vez por semana como mínimo, tomando cañas y jugando al mus en los mismos lugares». Después,

cuando le llevaron al internado, su familia se trasladó a otra casa que pertenecía a su madre. «La vida en Brunete es una vida tranquila, sana y a mí me llena. Brunete huele bien».

El padre de José Ramón le llevaba al Avuntamiento de niño para que estudiara, y además le hacía pasar actas de plenos, nacimientos, defunciones o bodas, ya que le decía que tenía buena letra. Le inculcó de esta forma el redactar a mano, y todavía conserva la pluma de su padre, porque le llamaba mucho la atención. «Escribir para mí era sangrar y decir la verdad. Nunca fui ca-

paz de hacer un artículo directamente en el ordenador. Lo hacía a mano y luego lo pasaba». Eso sí, su padre quería que De la Morena fuera juez. «Como escribes bien harás buenas sentencias», le repetía, así que cuando se enteró de las inquietudes de su hijo se produjo el drama familiar. Para él, los periodistas eran unos «chismosos, gente de mal vivir, de mal beber, peor comer, de fumar y vivir de noche». Para su abuelo era todavía peor. «Cuando se enteró decía que eso me lo quitaban con un par de hostias, porque era mucho más ultra que mi padre». Y si no era así, que siempre podía acudir a un general amigo suyo. «Lo metemos en la Guardia Civil de lo que sea», amenazaba el abuelo, también secretario. Pero nada ni nadie iba a parar a José Ramón, que empezó a estudiar Derecho para enseguida simultanear la carrera con Ciencias de la Información en la Complutense, estudios en los que finalmente se centró. «Y ahí



Arriba, en su museo. Debajo, en la casa donde se crió.

#### **CUESTIONARIO CASTIZO**

#### 1. Una comida

Por supuesto, el cocido. Mi madre lo hacía mucho. Lo comíamos prácticamente todos los días, y el domingo

#### 2. Un recuerdo

Como recuerdo bonito, el primer año que hicimos el campeonato de los niños en el 92. En Brunete fue un acontecimiento. Malo, la muerte de un chiquito, Julio, un pastor que estaba con las ovejas y machacó una bomba confundiéndola con no sé qué. Había muchas que se desenterraban de la batalla de Brunete, y esa lo destrozó. Serían las tres de la tarde. Yo estaba con mi padre en casa, ya que me obligaban a dormir

alguacil diciendo que al chico de la Fani le había y me impactó.

## 3. Plan de domingo

Está toda la Cuenca del Guadarrama, que es preciosa Puedes ir desde Brunete hacia Villamantilla, o también por el carril bici viajas casi hasta Villanueva de la Cañada. Hay muchos animales, muchas aves. El sonido es fantástico. En verano no paras de oír a las cigarras. Y hay sitios muy buenos para comer en toda la zona.

#### 4. Plan nocturno En Brunete hay una puesta de sol que no he visto en ningún

otro sitio

la siesta, y llegó el matado una bomba. Yo tendría seis años

nete, porque al llegar a la puerta, el periodista reconoció a que era el portero del equipo de fútbol de de su pueblo, que estaba trabajando en el hotel. «La Guardia Civil tenía a todo el mundo contado, pero me dejó una chaqueta de camarero para colarme». Después, en un descuido de su amigo, se metió debajo de una mesa del salón donde iban a cenar que además tenía un teléfono operativo. Aguantó toda la velada sin que le descubriesen, ni la policía, ni los perros. «Era la época de ETA», nos recuerda. Cuando intuyó que Pertini ya se había ido, salió. «En el momento en que aparecí con el teléfono de debajo de la mesa pensaba que me iban a dar un porrazo, pero a Bearzot, el seleccionador italiano, le dio un ataque de risa», así que desde la Ser pudieron hablar con él y con los futbolistas más destacados del conjunto italiano. «A los pocos días me metieron en nómina, algo que no era nada fácil, porque en aquella época en la

empezó el cuento», explica.

Cuentos como el que le condujo a su primer

contrato. Había empezado a trabajar en la Ser

en el verano de 1981, y cuando llegó el Mundial

de 1982, el de España, propuso ir al hotel donde

se concentraba la selección italiana, finalista del

torneo junto con Alemania, que era la gran fa-

vorita. «Cuando faltaban 20 minutos para ter-

minar el partido, aquello no tenía pinta de que

fuera a ganarlo Alemania. Le dije a Brotons, que

hacía Carrusel, que no teníamos a nadie en el

Hotel Alameda, y tanta brasa le di que me en-

vió», recuerda. Cuando llegó, las medidas de se-

guridad eran extremas, porque Italia había ga-

nado y porque Sandro Pertini, presidente ita-

liano, iba a cenar allí. Y otra vez apareció Bru-

Ser no te hacían contrato hasta lo 60 años».

#### AGENDA DE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE JULIO



Ya está aquí el Mad Cool

El espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, acoge del 10 al 13 de julio la séptima edición de este festival que contará con 21 grupos y artistas musicales como Måneskin, The Killers, Festival Dua Lipa y Avril Lavigne. Una cita que pone el foco en el arte y el ocio.

## Música, un verano de cine... y El novio de España'

JOSÉ CHINCHILLA MADRID Exposiciones, obras de teatro y festivales de música para huir del calor esta semana

en la capital.

#### DIVERSIÓN.

Aquopolis Pride Fest Hasta el 14 de julio, este parque acuático celebrará el orgullo LGTBIQ+ con muchas actividades diarias que incluyen música en directo, sesiones de DJ, juegos y actuaciones de drag queens. Todas las tardes, el público asistente disfrutará de las sesiones musicales de DJ Coco, quien pinchará en la piscina de olas mientras todos disfrutan del sol, la piscina y un completo día de diversión (precio: desde 20 euros).

MÚSICA. Noches del Botánico Siguen las noches de música hasta el 27 de julio en el Real Jardín Botánico de Madrid (Av. Complutense, s/n). Esta semana los artistas que debutarán son Loreena Mckennit el 8 y 9 de julio, María José Llergo, el 10 de julio y Gilberto Santa Rosa, el 11. El 12 será el turno de The Cult y la semana cerrará el 13 de julio con la artista Julieta Venegas (precio: desde 30 euros).

TEATRO. 'El novio de España' El autor y director Juan Carlos Rubio vuelve aunar fuerzas con el compositor y director musical Julio Awad y con el coreógrafo Rubén Olmo para dar forma a esta comedia musical que traslada al espectador al año 1952 y al conflicto de todos aquellos exiliados políticos tras la Guerra Civil española que no podían regresar a su tierra. En esta ocasión, music hall, opereta, tangos, copla, cuplés y canción popular se vuelven a utilizar para dar forma a la banda sonora de nuestro país. Con Luis Mariano y Carmen Sevilla en su versión original como protagonistas de un homenaje al amor, la libertad y a nuestras más inolvidables canciones.

#### GASTRONOMÍA. Burger

Coachella

Con la época de festivales a la vuelta de la esquina, The Fitzgerald lanza su nueva hamburguesa. La burger Coachella, bautizada con el nombre de uno de los festivales más relevantes a nivel mundial, promete ser en sí misma una fiesta en el paladar. Coronada por un pan sin semillas y repleta de salsa tártara, se completa con lechuga batavia, carne de vaca,

cheddar y dos rodajas de tomate. El equilibrio perfecto entre la ligereza y la satisfacción de quedarse con el estómago lleno, acompañado de unas deliciosas patatas crisscut. El bocadillo estará disponible durante todo el verano.

#### FESTIVAL.

Ópera a quemarropa Del 12 al 27 de julio, la ópera de cámara se apodera de la Comunidad de Madrid. Este festival tratará de acercar la ópera a un público más amplio y general que no está familiarizado con formatos operísticos, en varias localidades de la Comunidad de Madrid. El evento se estrena con seis producciones en Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez, y abarca desde clásicos de Kurt Weill y Ermanno Wolf-Ferrari hasta piezas contemporáneas creadas por compositores españoles, como *María Herrero y* Aday Cartagena.

CINE. Ciclo nacional Hasta el 31 de julio, la Fun-

dación SGAE da la bienvenida al verano con su ya tradicional ciclo de cine, que convierte la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53) en el epicentro de las mejores producciones audiovisuales de España. El ciclo presentará diez películas que van desde la comedia Pájaros de Pau Durá o el drama familiar de Celia Rico Los pequeños amores hasta los biopics musicales, como Segundo Premio de Isaki Lacuesta o Disco, Ibiza, Locomía de Kike Maíllo. También habrá espacio para la proyección del thriller Nina, de la directora Andrea Jaurrieta.

## GRAN MADRID

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

Pilates, yoga, CrossFit, Barre... La hora de entrenamiento se ha convertido en un tiempo sagrado en vidas cada vez más ansiosas y agitadas, donde conectamos cuerpo y mente para entregarnos al bienestar. Pero, ży si le propusiéramos una cita similar con su rostro? Que la cara también se entrena no es nada nuevo: ahí está el ancestral gua sha que, con sumo cariño, pasaba de madres a hijas en Japón. Razón, además de evitar el sol, de la pulcra y porcelanosa piel asiática.

Hoy, estas técnicas milenarias de masaje están a la orden del día para tensar el rostro a la par que nos concedemos unos minutos de desconexión. En Madrid, el centro Work Your Face –que ya triunfa en Barcelona– propone una completa activación muscular facial (desde 40 euros la sesión) mientras el resto del cuerpo se abandona al relax.

De padre francés y madre brasileña, Stephanie Marin (Djibouti, África, 5

de noviembre de 1990) es la CEO tras este proyecto que surgió de su pasión por el sector de la belleza y viajando por el mundo. «Descubro la gimnasia facial entre Río de Janeiro, Londres y Seúl». Ella trabajaba entonces para un grupo de cosmética suiza, como directora de marketing, incluyendo a los mercados de España, Marruecos y Andorra. Y la llevó a Barcelona, donde este servicio no estaba disponible. «Es donde más tiempo había vivido y tenía contactos. Desde el Covid tuve ganas de emprender y crear algo mío con más libertad», relata.

A pesar de sus más de ocho años en el sector de la belleza, siempre había tenido miedo a la medicina estética. Sin estar en contra de neuromoduladores o inyecciones de ácido hialurónico, temía el dolor y que le cambiase. Que no se reconociera en el espejo. Por eso creó Work Your Face. «Se trata de no sentirse mal por envejecer, dando una alternativa natural a mujeres y hombres que no quieran acudir a trata-



La empresaria Stephanie Marin, especialista en belleza, posa en su centro Work Your Face, en la Milla de Oro. BERNARDO DÍAZ

**STEPHANIE MARIN** Esta emprendedora, de padre francés y madre brasileña, alivia la tensión muscular del rostro sin tratamientos invasivos

## La cara también se entrena: gimnasia facial contra el estrés diario

#### CRISTINA GALAFATE MADRID

mientos más invasivos». Veía muchos pinchazos y aparatología. Y mucha menos alternativa natural, manual y, sobre todo, efectiva para luchar contra los signos de la edad, resume.

Cuenta que, pese a ser muy cañero, hay quien se duerme. «Madrid ha llegado poco después por la gran petición que teníamos desde la capital, así que nos pusimos las pilas y abrimos en cuanto encontramos el lugar perfecto para hacerlo posible». Es un callejón de Jorge Juan, en el glamour del barrio de Salamanca. «El workout [entrenamiento] consiste en un masaje facial activo dividido en cuatro partes: calentamiento, cardio, sculpting [esculpir el rostro] y enfriamiento».

Se ha diseñado para activar y trabajar la musculatura facial. «Nuestro método de gimnasia mejora la circulación, la oxigenación y la producción de colágeno y elastina. Los resultados se perciben en el tejido, la piel, las arrugas y la flacidez».

¿En qué se diferencia del yoga facial? «Son ejercicios que haces en casa, gesticulaciones y estiramientos que trabajas para fortalecer la musculatura del rostro, pero tiene un punto muy importante, que tienes que ser religiosamente constante». En cambio, en su método se masajea el rostro. «Un trainer, esteticista formado, trabaja la musculatu-

ra en profundidad pero de forma pasiva», aclara. Según Marin, así se consiguen más beneficios: «Cuando te lo haces tú mismo, físicamente no llegas donde sí puede otra persona». Tampoco te relajas igual. Eso sí, también hay que generar adherencia para que funcione, como en cualquier deporte: «No cada día, una vez a la semana o como poco tres veces al mes. Todos sabemos que no nos salen los abdominales en dos sesiones», recomienda. El perfil de público que acude es muy variado. «Personas a las que les gusta cuidarse, de 30 a 60 años», describe.

Cada herramienta tiene su función específica, desde la pelota a la tradicional herramienta de cuarzo rosa, que en su caso es de acero inoxidable. «Es naturalmente frío. Un material más higiénico para estos tratamientos. Alisa, drena y enfría la piel para toda la vida, como las setas faciales, que usamos en zonas delicadas como el contorno de los ojos». Dan clases individuales y en grupo para quien quiera aprender.

 $\textbf{ADN.} \text{ WORK YOUR FACE EST\'A EN LA C/JORGE JUAN, } 14 \bullet \text{ TAMBIÉN EL 'REAL HEALTHNESS CLUB' DE VILLANUEVA} \bullet \text{ ESTUDIOS EN BARCELONA Y ANDORRA} \bullet \text{ HA CREADO SU COSMÉTICA}$ 

#### AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Próximamente se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid anuncio por el que se somete a información pública el acuerdo de aprobación inicial de la DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE COM-PENSACIÓN DE LA U.E.-12 "PILAR DE ABAJO".

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en la legislación urbanística, significándose que el expediente y proyecto podrán examinarse en la Sección de Planeamiento, los días hábiles del plazo de información pública, advirtiendo que el citado plazo durará TREINTA DÍAS y comenzará a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, e igualmente podrán formularse las alegaciones que se estimen pertinentes y que se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

San Sebastián de los Reyes, a 3 de julio de 2024 Firmado por Diego Domingo García Muñoz, Concejal Delegado de Desarrollo Urbano, Contratación y Compras, Medio Ambiente y Sostenibilidad y Patrimonio (Decretos de la Alcaldesa-Presidenta números 3359 y 3362 de 19 de junio de 2023)





## **MUNDO AGRARIO**

A LA CABEZA EN INVERSIÓN CON MAPA-SAECA Castilla y León es la primera en operaciones con la Sociedad Estatal de Caución Agraria, casi siempre por necesidad de liquidez de medio plazo relacionada con catástrofes como la sequía. La Comunidad acapara el 58% del total de operaciones de España en 2023. La media ascendió a 49.617 euros a 6 años.

**EL**MUNDO

## EL CORREO DE BURGOS



Lunes 8 de Julio de 2024. Número: 8.945. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

## El Cenieh atrae a más de 400 científicos de todo el mundo a Burgos desde 2004

El centro de investigación, 'es la base de 40 investigadores que participan en 20 proyectos científicos y dirigen doce yacimientos de África y España • «Estamos en primera línea de investigación en evolución humana» Pág. 2 y



### la salud mental a los menores de los pueblos de la Ribera del Duero burgalesa

Sanidad acerca

ARANDA

Un total de 156 menores de cinco colegios agrupados de la Ribera del Duero han participado este año en el proyecto 'Salud Mental en Positivo', una iniciativa centrada en la prevención que se ha extendido en la Comunidad a un total de 3.742 niños y 280 familiares. «Ha sido un proyecto importante para la comarca porque a día de hoy no podemos ofrecer una atención individualizada en la zona rural», explican.

Pág. 5

#### Castilla y León se 'desenchufa' del eléctrico

Pág. 8

#### DÍA DE LAS PEÑAS Y EL BURGALÉS AUSENTE

## Multitudinario final de las fiestas de San Pedro en Fuentes Blancas

El Día de las Peñas reúne a miles de personas en Fuentes Blancas / Los Cucos y Nuestra Señora de las Nieves triunfan en el concurso del Buen Yantar

#### BURGOS

Buen tiempo, reencuentros y ganas de pasarlo bien. El parque de Fuentes Blancas volvió a convertirse ayer en el mejor escenario posible para poner el broche de oro a las fiestas de San Pedro y San Pablo. El Día de las Peñas nunca defrauda y miles de burgaleses disfrutaron de una cita multitudinaria entre pinchos de chorizo, morcilla, morro y lo que se tercie. También se puso las botas el jurado del concurso del Buen Yantar, capitaneado por el presidente de la Asociación de Cocineros y Repos-

teros, Fernando Llorente. En sus puestos, las peñas participantes aguardaban impacientes la llegada del comité de expertos para degustar sus platos: el obligatorio, con cecina como base; y el voluntario, abierto a la imaginación de los chefs.

Páginas 6 y 7



### BURGOS CENIEH 20 AÑOS EN PRIMERA LÍNEA DE LA CIENCIA

## El Cenieh atrae a más de 400 científicos de todo el mundo a Burgos desde 2004

• El centro es la base de 40 investigadores que participan en 20 proyectos científicos y dirigen 12 yacimientos de África y España • «Estamos en primera línea de investigación en evolución humana»

#### MARTA CASADO BURGOS

Empezaron siendo reuniones para saber qué se va a hacer y en 2004 se constituye sobre el papel el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh). En 2005 se acuerda iniciar las obras al mismo tiempo del Museo de la Evolución y del Cenieh. Ya entonces el padre científico de la instalación, y su director des 2004 a 2012, José María Bermúdez de Castro, apuntaba que el sistema de funcionamiento huiría de lo funcionarial y se asemejaría al sistema anglosajón de revisión de resultados científicos cada cinco años.

20 años después ese esfuerzo de gestión e inversión, vadeando la crisis económica, se ha convertido en «un referente en la investigación multidisciplinar e interdisciplinar sobre evolución humana en el mundo», señala su actual directora, María Martinón. De esta manera han conseguido que «prácticamente casi cualquier pregunta importante en el ámbito de comportamiento, arqueo-

logía, paleobiologia, contexto del escenario evolutivo, la geología, la geocronología o comprender cómo se ha formado un yacimiento se puede resolver en el Cenieh».

Eso facilita la colaboración científica y la asistencia de investigadore s en evolución humana de todo el mundo a Burgos. En estos 20 años de actividad 400 investigadores se han paseado por las instalaciones del Paseo de Atapuerca para realizar pruebas sobre sus proyectos de investigación. Es un centro que aglutina los diferentes tipos de análisis, en algunas áreas como datación con varias metodologías, que se necesitan para conocer el contexto de un yacimiento prehistórico.

Su equipo científico también es muy solicitado y forman parte de los equipos de trabajo de campo en un centenar de yacimientos. Este grupo está formado por 30 investigadores en plantilla a los que se unen diez afiliados. Junto a ellos 32 técnicos que trabajan en mantener a punto 12 laboratorios (arqueología

experimental y tafonomía, arqueometría, cartografía digital y 3D, conservación y restauración, cinco sistemas de datación (arqueomagnetismo, luminiscencia, núclidos cos-

2.400

Accesos. El Cenieh es ICTS y sus laboratorios están abiertos a la sociedad. Se han realizado 2.400 usos para el sector industrial.

mogénicos, resonancia paramagnética electrónica y series de uranio), geología, microscopía y microtomografia computarizada y tecnología prehistórica y arqueología).

La producción científica del centro le ha permitido ir ganando un nombre en paleontología y evolución humana. Hay más de 3.000 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto en torno a 21 líneas de investigación. A ello hay que sumar 20 proyectos de investigación, muchos financiados con Fondos Europeos. Y no solo eso. Investigaciones realizadas en el Cenieh con fósiles o proyectos españoles pero también de otras partes del mundo que buscan colaboración con el centro burgalés han sido portadas de revistas científicas.

La primera portada llegó cuatro años después de la creación del centro y de la mano de Atapuerca. El análisis de la mandíbula Homo sp, localizada en 2007 en la Sima del Elefante, se convirtió en portada de Nature en marzo de 2008. Un nuevo hito para Atapuerca y el primero en el que el Cenieh tuvo algo que ver. La primera portada propia llegó hace 12 años de la mano del experto en datación por series de Uranio, Dirk Hoffman, que trabajaba entonces en Burgos. Había logrado envejecer con su sistema de datación las pinturas rupestres de El Castillo y Altamaria. Eso permitió alcanzar la portada de Science.

Llegaron más. En enero de 2014 Emiliano Bruner, investigador principal en paleoneurobiología de homínidos, alcanzó la portada de Journal of Anatomy al participar en un estudio sobre la gemotería de las áreas parietales, en especial el precúneo, en la evolución del cerebro. Dos meses después investigadores del Cenieh y Atapuerca encabezados por Laura Martin-Francés, alcanzaron la portada de Comptes rendus Palevol con las conclusiones sobre el análisis de fósiles de Homo georgicus sobre su dieta y sus enfermedades. Investigaciones punteras como las proteínas de antecessor tuvieron impacto, a pesar de producirse durante la pandemia, pero las portadas no volverían hasta 2021. En mayo sale a la luz el trabajo de interpretación y restauración del primer enterramiento en África, la recreación de Mtoto fue la imagen principal de Nature. Le siguió en el mes de junio la participación de parte del equipo en la definición de los restos de un fragmen-



Laboratorio de Restauración y Conservación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. TOMÁS ALONSO

#### **CENIEH** 20 AÑOS EN PRIMERA LÍNEA DE LA CIENCIA

### **BURGOS**

to de parietal y una mandíbula del yacimiento israelí Nesher Ramla. Fue portada en *Science*.

La publicación es el final del camino en un proyecto científico. Pero donde todo empieza es en el campo. Personal del Cenieh participa en un centenar de excavaciones repartidas por todo el mundo. Y dirigen 12 de ellas repartidas por África y España. El centro va más allá de Atapuerca «aunque es importantísimo para nosotros» recuerda Martinón. Así, forman parte de los equipos que definen la estrategia de excavación en los yacimientos pliocenos, pleistocenos y holocenos situados en la zona de Ain Hanech (Sétif) en la meseta este de Argelia. En el yacimiento del mioceno y pleistoceno de Gona situado en el emblemático Afar del este de Etiopía. También dirigen trabajos en el lago de Turkana, Kenia, otro lugar sagrado de la paleontología, con el registro del mioceno hasta el holoceno en Lothagam. En Argelia están al frente de los trabajos en Tighennif, al oeste de Argelia.

En España, los científicos del Cenieh dirigen excavaciones en el yacimiento pleistoceno de Albalá, ubicado en el municipio de Poblete en Ciudad Real; Cova del Tabac en los prepirineos de Camarasa, Leida; Cova Gran de Santa Liña en las primeras estribaciones de los prepirineos; la cueva de Guantes con restos musterienses y niveles de oseras en la sierra del Brezo de Palencia; el yacimiento pleistoceno de Prado Vargas en el Espacio Natural de Ojo Guareña (Burgos); los depósitos pleistocenos de Tamajón en Guadalajara; y el yacimiento de calcolítico y niveles pleistocenos de la Sierra del Brezo denominado Villanueva 2.

Todo ello es el resultado de 20 años de trabajo planificado al milímetro que sitúa al Cenieh como un foco de atracción del talento. «El balance de estos 20 años es muy positivo porque no solo son los laboratorios que son punteros y con una plantilla de primera que nos permite atraer personal muy cualificado y creo que estamos en primera línea», sostiene su directora. Martinón es la tercera cabeza visible del proyecto tras el trabajo realizado por Bermúdez de Castro hasta 2012 y Alfredo Pérez González hasta 2016.



El Cenieh finalizara en los próximos meses el equipamiento del laboratorio de Paleoproteómica. SANTI OTERO

## Proteínas y ADN antiguo, nueva línea del Cenieh

Esta pionera disciplina de paleoproteómica permitirá «no subirnos al carro de la innovación en evolución sino tirar de él»

#### M. CASADO BURGOS

Para los próximos 20 años el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana (Cenieh) persigue ser referente internacional en una de las «líneas de investigación novedosas y diferentes». Es el estudio de proteínas antiguas que arrancó con fósiles de *antecessor* durante el confinamiento por el covid en 2020. En estos cuatro años el centro burgalés ha escalado en la planificación de este nuevo laboratorio que esperan terminar para el último trimestre del año. Se trata de la paleoproteómica y el ADN antiguo que son la vanguardia en las investigaciones sobre evolución humana y paleontología. Con este proyecto se ejemplifica la vocación de futuro. «No queremos subirnos al carro de la innovación, lo que queremos es tirar de él», señala la directora del Cenieh, María Martinón

Estos estudios permiten extraer material genético de las proteínas presentes en los fósiles lo que ofrece resultados muy interesantes sobre la filogenia de las especies extintas (en *antecessor* se observó su relación con sapiens, neandertales y denisovanos), conocer aspectos sobre su sistema inmune, su metabolismo, ritmo de crecimiento, la dieta. «Es una aproximación adicional a lo que hacíamos hasta ahora del estudio clásico de los fósiles que nos ayuda a comprender el pasado», remarca su directora.

Este impulso supone una inversión fuerte en el Cenieh. El centro cuenta con un convenio de financiación nutrido con aportaciones del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León. El actual está vigente hasta 2028 y tiene un presupuesto de 30 millones de euros. En él figura como actuación principal el laboratorio de Pa-

leoproteómica que supone una inversión superior a los dos millones de euros. Las obras arrancaron el verano pasado para ganar una planta en la zona de la biblioteca. El desdoble ha obligado a contar con una grúa en la calle Doctor Fleming. En esa zona se ubica también un espacio para cartografía digital y una zona libre para futuras ampliaciones.

En cuanto al equipamiento se han licitado por valor de 1,13 millones de euros estos trabajos que ya han arrancado lo que ha permitido retirar la grúa. Al mismo tiempo se ha iniciado la contratación del equipo que estará al frente de estos laboratorios especiales por las condiciones de estanqueidad y aislamiento requeridas. El objetivo es que en el primer trimestre del año pueda terminarse la obra y empezar con la puesta en marcha de un laboratorio que marcará el futuro del Cenieh.

#### LOS NÚMEROS DEL CENIEH

#### 20

Años de actividad. Arrancaron un pequeño grupo con José María Bermúdez de Castro en las instalaciones municipales de la Avenida de la Paz. En 2009 la Reina Sofía inauguró las nuevas instalaciones. Un edificio que ya se ha sometido a obras de ampliación.

#### 3.000

Artículos científicos. En revistas de alto impacto la publicación es prácticamente semanal. Algunas han tenido mucho eco y hasta cinco han llegado a ser portadas de una revista científica internacional.

#### **72**

Personal científico. En dos décadas el centro ya cuenta con 30 investigadores en plantilla y 10 afiliados. A ellos hay que sumar 32 técnicos.

#### 21

Líneas de investigación. La evolución humana se investiga desde una perspectiva multidisciplinar con 21 grupos de trabajo que han logrado 20 proyectos de investigación en concurrencia competitiva.

#### **100**

Divulgación. De la Semana de la Ciencia a la Noche de los Investigadores. Jornadas, conferencias, talleres, visitas... Un centenar de actividades de divulgación persiguen integrar al centro científico en la sociedad de Burgos.

#### CINCO PORTADAS

#### Homo sp en Nature 2008.

El Cenieh estaba en proceso de desarrollo pero sus investigadores formaron parte de la presentación oficial de la mandíbula de más de un millón de años que apareció en Sima del Elefante (Atapuerca) en , que después se definió como *Homo sp*, en 2007.

Dataciones pinturas *Science* 2012. El estudio de



dataciones por series de uranio de las pinturas rupestres de Altamira y El Castillo también dio una portada en *Science* al Cenieh. Los estudios que envejecían las pinturas rupestres más importantes de España sembraban la luda: ¿Hecho por sapiens o por neandertales? Salió en 2012.

Journal of Anatomy en 2014. Los estudios del precúneo en los cráneos fosilizados del grupo de paleoneurobiología del Cenieh llevaron a la portada de Journa of Anatomy en enero de 2014.

Comptes Rendus Palevol 2014. Estudios sobre dieta y enfermedades de Homo georgicus en el equipo de Antropología Dental dieron



esta portada del *Comptes Rendus Palevol* de 2014.

Mtoto, *Nature* 2021. La excavación en el laboratorio de restauración del bloque de tierra del yacimiento Panga ya Saidi en Kenia sacaron a la luz el primer enterramiento de un niño en África. Fue portada en *Nature* de 2021.

Nasher Ramla, Science 2021. El análisis de la mandíbula del yacimiento

## **BURGOS**

## Los antepasados de osos y bisontes vuelven a aflorar en Atapuerca

El nivel 4 ofrece nuevos restos y confirma la «evolución paralela de osos y homínidos» / Galería incorpora bisontes en la oferta del 'súper' de los preneandertales de la Sierra

MARTA CASADO BURGOS

Bisontes, caballos, ciervos y osos, la fauna está muy presente en todos los yacimientos de Atapuerca. En el nivel bajo de Gran Dolina, hacia el 4, el antepasado del oso de las cavernas con un millón de años de antigüedad ha vuelto a aparecer con piezas de colección de museo. «Estamos encontrado restos de oso de hace un millón de años y es muy interesante porque son los primeros representantes de la línea de los osos de las cavernas y es algo bueno que tenemos aquí porque en todo el paquete de evolución de los homínidos hay también otra de osos, han ido en paralelo», explicaba la responsable del trabajo en el nivel TD-4 de Gran Dolina, Elena Santos. Desde el Ursus dolinensis que convivió con antecessor al Ursus deningeri que se vió las caras con los preneandertales de la Sima de los Huesos.

En Galería, hace unos 300.000 años, se incorporan bisontes al menú principal de los preneandertales de la Sierra de Atapuerca compuesto por caballos y ciervos que caían a esta cavidad para perecer y que los humanos utilizaban como supermercado. Cortaban muslos y patas para llevarse a Dolina o Elefante y dejaban las herramientas en la 'taquilla'. «Aquí no confeccionan las herramientas, igual alguna lasca por necesidad, pero no se hacen aquí y las dejan porque saben que van a volver a ser útiles cuando regresen», explica una de las coordinadoras del yacimiento de Galería, Paula García

#### ÚLTIMAS PÁGINAS DE DOLINA

El nivel TD-4 es el último capítulo de Gran Dolina. Se trata de un área de unos 20 metros cuadrados de excavación obligada por la detonación de un explosivo en la zona. El trabajo permitía confirmar las hipótesis del sondeo de los 90 y ya están muy cerca del suelo del yacimiento. «En la parte central se está agotando pero en la zona exterior aún queda un metro de potencia y nos falta una pequeña parte al fondo que llamamos capillita que no la vamos a tocar», señalaba Santos. Explica que «Dolina y en general Atapuerca es como un libro que hay que ir leyendo capítulo a capítulo si excavamos dos a la vez al final te pierdes».

En esos capítulos finales se ha colado un pequeño nivel TD-3 que están empezando a perfilar en algunas partes del sitio de excavación. En otras un bloque de piedras pone punto final al registro pero abre conjeturas. «Hace dos años detectamos un evento catastrófico, debió de ser algún evento sísmico muy fuerte porque rompió las estalagmi-



Trabajos de excavación en el nivel TD-4 de Gran Dolina con más de un millón de años de antigúedad. T. ALONSO



Labores de excavación en el yacimiento Galería de unos 300.000 años de antigüedad. TOMÁS ALONSO

tas con un diámetro bastante grande que es lo que tenemos en el medio de la superficie de excavación», concretó Santos.

Entre los restos hay marcas de corte «hechas por alguien que vivía por aquí hace casi un millón de años». De esos homínidos no hay rastro. Pero sí ejemplares de fauna como caballos, cinco o seis tipos de cérvidos, también microfauna... «Hay muchísima biodiversidad es un nivel muy rico y nos está contando que había más o menos humedad y más o menos temperatura».

#### CARNE FRESCA EN GALERÍA

El yacimiento de Galería, el segundo de la Trinchera del Ferrocarril, es el gran supermercado de carne de los preneandertales de Atapuerca. Una trampa natural para grandes animales como caballos, ciervos y ahora bisontes que perecen en esta gruta. Los homínidos lo saben y acuden de manera frecuente a este rincón en busca de carne. «Aquí encontramos restos del torso o del cráneo que es lo que no se pueden llevar», explica la coordinadora del yacimiento, Isabel Cáceres. «Los preneandertales llegan con sus herramientas y procesas los animales que caen, se llevan las patas, lo mejor, e igual consumen algo aquí, rompen el hueso para conseguir el tuétano y se van», explica Cáceres.

Eso sí se dejan los utensilios para la próxima. «Son herramientas de tipo achelense, grandes hachas de mano que usan en sus procesos de carnicería y la variedad de materia prima es de la que pueden encontrar muy cerca, en la propia sierra», señala Paula García Medrano.

No hay restos humanos, sólo apareció una mandíbula en los 90, y se cree que este era un lugar para extraer la carne igual que podía ser la caza en el bosque o en el río. «Son los grupos que viven en los campamentos de las partes superiores de Gran Dolina y Elefante y los mismos grupos de preneandertales que acaban, una vez han muerto, depositados en la Sima de los Huesos», concluye Cáceres.

El yacimiento se está reexcavando y empieza a haber diferencias. Ya no es una estrecha galería sino una cavidad. «Empezamos con dos lineas de cuadros y ahora ya tenemos unos 40 metros cuadrados porque vamos viendo que es un yacimeinto que se colmató y parecía un corredor, pero repasando la pared hemos visto que tenía una morfología de cavidad y podemos determinar más usos», apuntan.

Estos son dos de los diez espacio de excavación que más de 300 arqueólogos repasarán durante la campaña de Atapuerca este verano. También se trabaja en Elefante, Penal, nivel TD-6 de Gran Dolina, Cueva Fantasma, Galería de Estatuas en dos superficies de excavación en exterior y en cuenta, Mirador, Portalón, Sima de los Huesos y el yacimiento al aire libre Aymerich. Junto a todos ellos el equipo de microfauna que realiza una reexcavación en el Lavadero del río Arlanzon.

## **BURGOS**



De izquierda a derecha, las psicólogas Cristina Muñoz, Blanca Cuesta y Alba Ortiz. L. V.

## Sanidad acerca la salud mental a los menores de los pueblos de la Ribera

Más de 150 alumnos de cinco colegios participan en un proyecto con carácter preventivo

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Un total de 156 menores de cinco colegios agrupados de la Ribera del Duero han participado este año en el proyecto 'Salud Mental en Positivo', una iniciativa centrada en la prevención que se ha extendido en la Comunidad a un total de 3.742 niños y 280 familiares. «Ha sido un proyecto importante para la comarca porque a día de hoy no podemos ofrecer una atención individualizada en la zona rural», explica la directora de Salud Mental Aranda, Eva Fernández, consciente de que el programa infanto-juvenil, que atiende a más de 50 menores, se concentra en Aranda porque está financiado por el Ayuntamiento.

El proyecto 'Salud Mental en Positivo' busca acercar a los alumnos, con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, herramientas para que puedan realizar una correcta gestión emocional para prevenir así futuros problemas de salud mental. «Nos gusta especialmente porque se enfoca desde una visión positiva de las fortalezas y no patológica o desde la falta, y eso ayuda muchísimo a la prevención», afirma la psicóloga infantil Blanca Cuesta.

El proyecto que coordina la Federación Salud Mental Castilla y León, está financiado por la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, con cargo a los fondos para la estrategia 2023 del Ministerio de Sanidad que fueron aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a fecha de 23 de junio de 2023, como apoyo a la implantación del Plan de Acción de Salud Mental.

La teoría llevada a la práctica se traduce en charlas y talleres enfocados a promover la salud mental, y prevenir problemas asociados en los colegios rurales. En total, han participa«A día de hoy no podemos ofrecer una atención individualizada»

«Estas terapias funcionan, son efectivas y vemos la demanda»

do 44 profesionales del movimiento asociativo Salud Mental Castilla y León y se han realizado 130 talleres en 75 localidades rurales.

En concreto se han realizado 116 charlas dirigidas a menores y 14 para familias. De estos talleres de sensibilización, 13 se han realizado en la provincia de Burgos, más concretamente en la zona de Aranda de Duero y alrededores. En la Ribera se ha desarrollado en todos los colegios rurales agrupados: CRA Antonio de Nebrija, CRA La Demanda, CRA Riberduero, CRA Siglo XXI, y CRA Valle del Riaza.

Según detalla la psicóloga, Blanca Cuesta, en las sesiones de sensibilización se han trabajado conceptos relacionados con la salud mental en general, pero desde un enfoque en lo positivo «y centrándonos en lo que nos hace sentir bien». «Además, se han tratado factores de protección como la relación entre mente y cuerpo, la importancia del entorno y la salud mental colectiva; la identificación y validación de las emociones y la forma en qué podemos reaccionar ante las mismas, entre otras temáticas», resume sin olvidar retos principales como el acoso entre iguales o el riesgo de un uso excesivo de dispositivos móviles.

En grupos de entre 5 y 12 alumnos las sesiones se organizaron de enero a abril, con una duración aproximada de una hora y media, pero profesores y expertos coinciden: se queda corto. «Estas terapias funcionan, son efectivas y vemos la demanda. Familias y profesores nos han insistido en la importancia de dar continuidad y estamos absolutamente de acuerdo: sería maravilloso poder dar continuidad tanto a nivel preventivo como para atender a los niños que ya hemos detectado que necesitan un apoyo más específico».

#### DETECCIÓN PRECOZ

Como expertas, las tres psicólogas de Salud Mental Aranda que han llevado a cabo el proyecto no lo dudan, «el cuidado de la salud mental se puede promover y los problemas emocionales o deámbito psicológico se pueden prevenir y trabajar mediante detección precoz, lo que permite disminuir su impacto en la vida de las personas». Dicho esto, advierten: «ambas cosas precisan de condiciones adecuadas para ser llevadas a cabo, como es el conocimiento de la salud mental, de los factores que la protegen o que la ponen en riesgo, de la forma inicial como se presentan los problemas de salud mental y de la manera más adecuada de abordarlos», concluyen.



Únete a nuestra página de Facebook y tendrás en tu muro personal al momento las informaciones más relevantes de la jornada.

Las noticias son tuyas.



## BURGOS DÍA DE LAS PEÑAS



El parque de Fuentes Blancas volvió a ser un hervidero, con miles de burgaleses dispuestos a despedirse de San Pedro por todo lo alto. ÓSCAR CORCUERA

## La mejor manera de acabar las fiestas

El Día de las Peñas reúne a miles de personas en Fuentes Blancas / Los Cucos y Nuestra Señora de las Nieves triunfan en el concurso del Buen Yantar / Evacúan a un hombre de 80 años tras sufrir un desvanecimiento

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Buen tiempo, reencuentros y ganas de pasarlo bien. El parque de Fuentes Blancas volvió a convertirse ayer en el mejor escenario posible para poner el broche de oro a las fiestas de San Pedro y San Pablo. El Día de las Peñas nunca defrauda y miles de burgaleses disfrutaron de una cita multitudinaria entre pinchos de chorizo, morcilla, morro y lo que se tercie.

También se puso las botas el jurado del concurso del Buen Yantar, capitaneado por el presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros (Acorebu), Fernando Llorente. En sus puestos, las peñas participantes aguardaban impacientes la llegada del comité de expertos para degustar sus platos: el obligato-

rio, con cecina como base; y el voluntario, abierto a la imaginación de los chefs.

Recibió «buenas palabras» la peña Aramburu Boscos. Según comentaba Alfonso, integrante del equipo de cocina, buscaban algo «diferente» y «arriesgado» para deleitar al jurado. Por eso presentaron un calamar relleno de risotto con tacos de cecina bajo una base de hummus de garbanzos. Y para la segunda modalidad, un gofre con paleta de cabrito y mayonesa a la menta con flores.

Expectante porque los miembros del jurado aún no habían pasado por su puesto, el chef de Los Titos, Alfonso, mostraba orgulloso su cocido con cecina tradicional del barrio de San Pedro y los ingredientes clásicos de este plato castellano aunque con un toque innovador. Para el plato voluntario, también laborioso, se decantó por una tarda de hojaldre con crema tostada.

Después de una ardua deliberación, el jurado ha emitido públicamente su veredicto. La peña Los Cucos se ha alzado con el primer premio en la modalidad de *Plato Obligatorio* y el grupo de danzas Nuestra Señora de los Nieves ha arrasado en la categoría de *Plato Voluntario*.

Mientras tanto, las barras de las peñas no daban abasto a la hora de servir sus consumiciones. Jóvenes, parejas de todas las edades y familias al completo disfrutan de una espléndida jornada mientras los servicios de Emergencia y la Policía Local se encargan de garantizar la seguridad de los asistentes y contro-

lar el acceso de vehículos. Como es habitual, aparcar constituye toda una odisea y la mejor opción es la campa situada a mano izquierda pasando los toboganes.

El tema estrella de las conversaciones, obviamente, fue lo bien o

La cabalgata era el tema estrella de las conversaciones a la hora del vermú

«Ha habido muchas cosas en muy poco espacio de tiempo y se ha juntado todo» mal que se han desarrollado las fiestas este año. Para Bego, vecina de Castañares y asidua al Día de las Peñas desde que tiene uso de razón, los Sampedros de este año han sido «cortos» y «con algunas cosas muy mal organizadas». Lo peor, era de esperar, fue la cabalgata. «Me pareció un desastre y con tiempos que no se han tenido en cuenta», zanjaba. No en vano, lo primordial ayer era que la cita final en Fuentes Blancas, aunque «ha cambiado mucho», mantiene intacto el «ambiente y las ganas» de pasar un buen rato entre amigos.

A Alfonso, uno de los cocinillas de Aramburu Boscos, le parece que «las fiestas en general han estado muy bien». Pero hay un par de cuestiones que le chirrían. La cabalgata, que



Nuestra Señora de las Nieves, primer premio en 'Plato Voluntario'. ÓSCAR CORCUERA



Los Cucos, ganadores del Buen Yantar en la modalidad de 'Plato Obligatorio'. ÓSCAR CORCUERA



Sesión musical de tarde para los más fieles a la fiesta. TOMÁS ALONSO



Las reinas y su Corte no podían faltar a la cita. ÓSCAR CORCUERA

por lo que parece no gustó ni a los peñistas ni al público, y las barracas. En su opinión, «tendrían que ponerlas un poco más en el centro, no tan afuera».

Adrián y Natalia daban buena cuenta de los pinchos tras varios años sindejarse caer por el Día de las Peñas. «Da gusto ver que se mantiene la esencia», confesaba ella, encantada, tras encontrarse por casualidad con «dos amigas a las que hacía tiempo que no veía». Y él, que pudo cogerse vacaciones para disfrutar de las fiestas como es debido, no pudo evitar la crítica constructiva a la cabalgata: «está bien que se quiera hacer de noche, pero no sé como llegaron a pensar que podría acabar antes de los fuegos»

«Creo que ha habido muchas cosas en muy poco espacio de tiempo y se ha juntado todo», apuntaba Leire, de Aramburu Boscos, antes de degustar la paella de su peña, que en vez de poner barra celebra el fin de San Pedro en familia. No en vano, lo mejor de este año han sido los conciertos, con un «nivel muy alto». Para 2025, eso sí, le gustaría que la cabalgata no le impida ver los fuegos.

Al margen de las opiniones -bastante coincidentes-sobre San Pedro 2024, el buen ambiente imperaba en Fuentes Blancas. Las peñas, como siempre, se entregaron al máximo para que todo el mundo se sintiese como en casa. Y aunque el sol llegase a apretar por momentos, no llegó a ahogar y eso se agradece.

#### **INCIDENTE SANITARIO**

La jornada se desarrolló sin incidentes reseñables, aunque hubo un aviso que generó bastante alarma entre quienes se encontraban en la zona de peñas. Poco antes de las 2 de la tarde, un hombre de 80 años sufrió un desvanecimiento por causas desconocidas. Inmediatamente, fue asistido por varias enfermeras que se encontraban en el lugar y personal de Cruz Roja. Por su parte, voluntarios de Protección Civil se encargaron de habilitar espacio suficiente para que los facultativos pudiesen atender al varón.

También se desplazó hasta el lugar de los hechos una dotación de la Policía Local. Mientras el hombre era asistido por el personal sanitario, llegó una ambulancia del Sacyl para evacuar al anciano al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Según ha podido saber este periódico, el estado del hombre era grave.



Las parrillas estuvieron a fuego, nunca mejor dicho, durante toda la jornada. ÓSCAR CORCUERA

## Castilla y León se 'desenchufa' del eléctrico

- Las ventas de los coches electrificados caen un 15,2% en junio mientras crecen un 31,27% los híbridos no enchufables
- Las estaciones de servicio ven ruinosas las 'electrolineras' y los concesionarios demandan ayudas más asequibles

#### SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

Frenazo en las ventas de vehículos electrificados (es decir, enchufables, tanto eléctricos puros como híbridos enchufables), en favor de los híbridos no enchufables. Los consumidores va no se fían de las autonomías prometidas por las marcas y ven inviable hacer viajes si se ven obligados a realizar varias cargas con largas esperas. Incluso fabricantes como Audi-Seat-Volkswagen y Mercedes han anunciado que líneas de fabricación que hasta ahora dedicaban a los electrificados retornarán a la producción de coches de combustión.

La bajada del número de matriculaciones de vehículos electrificados ha sido una de las últimas noticias de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac), en su tradicional análisis del primer semestre del año. Hace pocos días la entidad apuntaba, en su último informe, que las ventas de vehículos electrificados caen un 11,5% en junio en España, con un total de 11.658 ventas. «El mercado de electrificados representa el 9,5% del total de ventas del mes, y es 1,5 puntos porcentuales inferior a junio de 2023», explicó.

En Castilla y León esa caída es aún más pronunciada y alcanza el 15,20% en términos interanuales, con un total de 212 ventas en junio. Por otro lado el trasbase de la comercialización a los híbridos no enchufables, si es evidente en el conjunto nacional, con un incremento del 22,29% hasta los 37.777 vehículos, en Castilla y León sale reforzada con un repunte del 31,27% hasta los 1.062 vehículos.

Aunque no de forma tan drástica, la tendencia también se deja ver en los datos acumulados del primer semestre. Mientras de enero a junio se vendieron en España 60.734 vehículos electrificados, la cifra subió a los 192.778 si se trataba de híbridos no enchufables. Mientras el mercado de electrificados bajó respecto al acumulado del primer semestre del año anterior un 1,50%, se incrementó un 25,28% en el caso de los híbridos.

En Castilla y León, aunque no registró datos negativos en la pro-

#### MATRICULACIÓN DE HÍBRIDOS Y DE ELECTRIFICADOS EN EL MES DE JUNIO



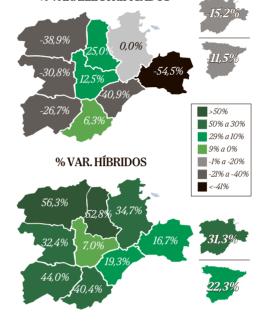

% VAR. ELECTRIFICADOS

gresión de ventas de electrificados en el acumulado del semestre, el incremento se quedó en un estancamiento del 2,61% hasta las 1.260 unidades. El repunte fue mucho más claro en los híbridos no enchufables con un 19,19% hasta

Ante esta tendencia del mercado el director de marketing de Anfac, Félix García, explica que en el mercado de turismos electrificados «es bienvenida la prórroga del Moves hasta final de año para no paralizar las ventas de este tipo de vehículos, que están en cifras negativas de volumen en los dos últimos meses respecto a 2023. Por el contrario, los turismos híbridos convencionales siguen su senda alcista», precisa.

También celebran la prórroga de las ayudas al coche eléctrico, el referido plan Moves, los responsables de la Asociación de Concesionarios Oficiales de España, Faconauto. Su director de comunicación, Raúl Morales, indicó que el mercado «podría ir mucho mejor si consiguiésemos activar la venta de vehículos electrificados, que el mes pasado volvieron a caer». Por eso pide ayudas directas o incentivos fiscales para el electrificado. Desde Faconauto demandan que las ayudas Moves sean más ágiles en la tramitación y que sean abonadas en el momento de la compra. En la actualidad esos pagos se demoran durante meses.

#### **ESTACIONES**

A quien no pilla por sorpresa la noticia de la caída en las ventas de los electrificados es al presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Castilla y León (Fereclaes), Lorenzo Colomo: «Desde el sector lo vemos como una noticia más que previsible. Un factor es que no hay puntos de recarga suficientes, pero sobre todo, la inversión en la compra de un vehículo eléctrico a día de hoy no compensa por el alto coste que tiene, cuando tienes vehículos con motor de combustión de última generación con muy poquitas emisiones de CO2 y con un consumo bajísimo, por un precio en algunos casos hasta una cuarta parte del de un vehículo eléctrico», apunta.

«Eso sin contar con el problema que tienen los vehículos eléctricos hoy, que al no estar desarrollada todavía adecuadamente la tecnología, las autonomías teóricas que ofrecen están en los 500 kilómetros en los de alta gama, que cuestan más de 100.000 euros. Pero en los de gama media, la autonomía real roza los 250 kilómetros, lo que quiere decir que apenas podríamos llegar a Madrid. Eso sin pensar que nos pueda tocar estar media hora pillados en un atasco, donde nos quedaríamos tirados».

Para Colomo «esto es algo anunciado desde hace tiempo no solo en la asociación de estaciones de servicio. Sabemos, porque estamos en contacto con fabricantes y distribuidores de vehículos, que se está invirtiendo la tendencia a nivel europeo, Grupo VAG, propietario de Seat, Audi, Volkswagen, etcétera, ha dicho que sus plataformas de vehículo eléctrico las va a destinar nuevamente al motor de combustión, Mercedes ha dicho lo mismo hace dos meses... Son dos grupos de referencia en la fabricación de vehículos

«Está claro que el vehículo eléctrico tiene que tener público, que le va a venir muy bien ese tipo de coches, pero que no es, como nos habían hecho pensar, un vehículo de uso masivo». La gente sigue apostando por el motor de combustión de última generación. Y es que el tema del repostaje es fundamental: «Durante la Semana Santa se hizo viral la imagen de un punto de carga de Tesla en la carretera de Valencia donde la gente esperaba cuatro horas para posicionar su coche en el punto de carga, y luego tenía que estar una hora más», recuerda Colomo. «Lógicamente, eso no es viable, y eso es otro de los motivos de que la gente no esté comprando vehículos eléctricos»

Y es que «para un uso urbano, de corto recorrido, y para un cliente que disponga de un cargador en un parking privado, sin duda es una buena opción, pero para ese nicho de clientes exclusivamente», añade el presidente de Fereclaes.

Por eso, la Asociación de Estaciones de Servicio de Catilla y León demanda a la Administración que no sea obligatorio, como ahora lo es, instalar puntos de carga eléctricos en las estaciones de nueva creación. «Tienen la obligación de instalar un punto de carga de al menos 50 kilovatios, y eso supone un coste para el inversor de entre 50.000 y 100.000 euros como mínimo, y sabemos que ese punto de carga va a tener un retorno de unos 2.000 euros al año. Lo que quiere decir es que necesitas 30 años para amortizar una instalación que seguramente dentro de un año haya quedado obsoleta».

Por eso, a nivel nacional, demandan que no exista esa obligación de instalar puntos de carga: «Que sea el empresario el que decida si quiere, y si en su población es viable poner puntos de carga, porque habrá sitios donde sea rentable y en otros no», señala Colomo, que pone como ejemplo su propio caso: «Yo tengo diez estaciones de servicio. Solo en tres de ellas los puntos de carga eléctricos no son una pérdida», remarca

►ÁVILA. Es la provincia que más baja las matriculaciones de electrificados en el acumulado de enero a junio, un 17,28% menos que el mismo periodo del año anterior, de los 981 a los 67 (de ellos, los eléctricos puros bajaron de 35 a 29, un -17,14%). En términos interanuales respecto al mes de junio, los números son positivos,

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

**SORIA** 

88.1 FM



Si lo buscas, lo encuentras.

LEÓN **SALAMANCA SEGOVIA PALENCIA** 90.2 FM 103.4 FM 99.8 FM 101.9 FM **ASTORGA** ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM

ÁVILA BÉJAR 89.6 FM 94.1 FM

**BURGOS CIUDAD RODRIGO** ARANDA DE DUERO 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM

**VALLADOLID ZAMORA** 102.8 FM 97.1 FM

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

aunque se estancan en un 6,25% mientras los híbridos no enchufafables se disparan un 40,35% respecto al junio anterior, con 80 vehículos. En el acumulado, los híbridos suman 372 en el primer semestre del año, un 33,81% más respecto al mismo periodo de 2023.

▶BURGOS. Es una de las dos provincias de la Comunidad, junto a Palencia, que no anotan datos negativos en ninguno de los cuatro registros: ni en los electrificados ni en los híbridos, ni en el interanual ni el acumulado, si bien en el electrificado no experimenta incremento alguno, con el o%, pues en los dos junios vendió el mismo número de unidades, 40. Mientras, en los híbridos el repunte fue del 34,71%, de 121 a 163. En el acumulado del primer semestre los electrificados subieron un 7,88% hasta los 219, mientras los híbridos subieron un 35,5% hasta los 874. Si se atiende a los eléctricos puros, sin embargo, el interanual respecto a junio sí anota una caída del 7,69% hasta los 24 vehículos.

▶LEÓN. Es la tercera provincia donde más bajan los enchufables, un 38,89% en términos interanuales, de los 54 vehículos de junio de 2023 a los 33 de junio de 2024, mientras los híbridos suben los que más de la Comunidad, un 56,29% hasta los 236 matriculados en junio. En el acumulado del primer semestre del año la caída de los electrificados es del 4,44% hasta los 215 vehículos, diez menos que en el mismo periodo del año anterior. Los híbridos no enchufables subieron, sin embargo, un 27,09%, de 827 a 1.051.

▶PALENCIA. Junto a Burgos no presenta datos negativos, salvo si, dentro de los electrificados, se atiende al subgrupo de los eléctricos puros, que en el acumulado semestral bajan un 31,25% hasta las 22 unidades. Eso sí, el número de unidades de la comparación es muy bajo. Pasa de matricular 8 electrificados en junio de 2023 a 10 al junio siguiente, un 25% más. Y pasa de 36 a 55 híbridos, un 52,78% más. En el acumulado, no hay cambios en los enchufables, con 59 vehículos vendidos en ambos periodos, mientras los híbridos suben el 24,69% hasta los 298 en el primer semestre.

▶**SALAMANCA.** La provincia charra es uno de los mejores ejemplos de la diferencia en la matriculación de enchufables y no enchufables. Mientras los primeros bajaron un 26,67% hasta las 22 unidades en junio, los segundos repuntaron un 43,96% hasta las 131. En el acumulado del primer semestre se registró, sin embargo, un incremento también en los electrificados, aunque solo de 10,12%, de 168 a 185 vehículos, mientras los híbridos no enchufables crecieron un 30,5%, desde las 505 a las 659 unidades. Los eléctricos puros bajaron de 18 a 11 unidades de junio a junio, un -38,89%.

► SEGOVIA. Es la segunda provincia con mayor caída de los enchufables en términos interanuales, con un 40,91% menos de junio a junio hasta las 13 unidades. En cuanto a los híbridos no enchufables, el repunte fue del 19,30% hasta los 68 vehículos matriculados en junio. En el acumulado del primer semestre, son positivos tanto los incrementos de enchufables (22,22%, de 72 a 88 vehículos) como de no enchufables (18,62%, de 290 a 344 unidades). Es en el eléctrico puro en el que más baja la provincia, con un -30,77% interanual hasta los 9 vehículos comercializados en junio.

► SORIA. Es la provincia que más baja en electrificados en términos relativos, un 54,55% interanual, si bien es poco significativo en números absolutos, pues se trata de pasar de 11 a 5 vehículos matriculados en junio. El repunte de los híbridos no enchufables es del 19,3%, de 30 a 35 unidades. En el acumulado del primer semestre, de enero a junio, registra un repunte también de los enchufables, un 16,67%, si bien supone pasar de 36 a 42 unidades. El híbrido sube un 10,8% con más del triple de unidades, de 176 a 195. En el eléctrico puro la provincia registra incrementos del -40% interanual y del -18,75% en el acumulado.

▶VALLADOLID. Es en el eléctrico puro en el que la provincia registra mayores caídas, con un -6,45% interanual, de 31 a 29 unidades, y un -17,65% en el acumulado del primer trimestre, de 187 a 154 vehículos. En el interanual registra números positivos en los dos registros, quizá por el empuje como sede de las instituciones y de las principales fábricas de automoción, que le hacen subir un 12,5% el número de enchufables matriculados de junio a junio, de 56 a 63, curiosamente menos que híbridos no enchufables, que repuntan solo el 6,99% pero con el cuádruple de unidades, de 229 a 245. En el acumulado de enero a junio, sin embargo, baja en los dos casos, tanto en enchufables, con un -3,69% hasta los 313, como en los no enchufables, con un -0,4% hasta los 1.250. Es en los eléctricos puros donde Valladolid baja de forma más clara, un -6,45% interanual (29 unidades en junio) y un -17,65% en el acumulado del semestre (154).

**ZAMORA.** Baja con claridad la venta de enchufables de junio a junio, un -30,77% hasta las 9 unidades. Los híbridos no enchufables, sin embargo, repuntan un 32,43%, de 37 a 49 vehículos matriculados. En al acumulado los dos datos son positivos. Mientras sube un 22,03% el número de electrificados, con 72 de enero a junio, repunta un 10,98% el de híbridos no enchufables, de 246 a 273 unidades. En cuanto al eléctrico puro, los datos son dispares en la provincia. Mientras en la comparación interanual la caída es del 42,86%, de 7 unidades a 4, en el interanual el dato es positivo, de 29 a 45, un repunte del 55,17%



Bomberos, Policía Local y personal sanitario en el lugar del accidente. BOMBEROS DE BURGOS

## Fallece un hombre de 53 años tras un aparatoso accidente en las afueras de Burgos

El vehículo en el que circulaba acabó completamente destrozado y fue necesaria la intervención de los bomberos para sacar su cuerpo

Nueva tragedia en las carreteras burgalesas. Un hombre de 53 falleció al filo de la madrugada de ayer después de sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la autovía A-

Una llamada a la sala de operaciones del 112 informando del siniestro movilizó al Cuerpo de Bomberos, que se desplazó inmediatamente al lugar, situado en el kilómetro 240 de la autovía en sentido Vitoria.

1, muy cerca de Burgos capital.

Junto a los bomberos, también se personaron varias dotaciones de la Policía Local y Nacional. De igual manera, se trasladó la incidencia al Sacyl, que envió una Unidad Medicalizada de Emergencia. Una vez allí, los bomberos tuvieron que intervenir de manera urgente para sacar al hombre de su vehículo, que se encontraba completamente destrozado y con las luces apagadas.

Debido a la brutalidad del impacto, el personal sanitario nada ha podido hacer por salvar la vida de la víctima, cuyo fallecimiento se ha confirmado en el mismo lugar del siniestro.

Se trata de la séptima víctima mortal en la red viaria de la provincia de Burgos en lo que va de año. Por otro lado, conviene reseñar que las carreteras de Castilla y León registran hasta la fecha más de 60 fallecimientos a lo largo de 2024, lo que se traduce en un incremento superior al 22% respecto al primer semestre del pasado ejercicio.



BOMBEROS LEÓN

CUATRO HERIDOS, ENTRE ELLOS UN BEBÉ, EN UNA SALIDA DE VÍA EN LEÓN. El fin de semana sumó otro accidente en Garrafe de Torío (León), con 4 heridos por salida de vía, uno de ellos un bebé, informa Ical.

Tampoco hay que pasar por alto otra realidad muy presente en la capital burgalesa: las víctimas de atropellos. Especialmente trágico resultó el suceso que tuvo lugar el pasado 20 de junio, cuando un hombre de 80 años acabó muriendo después de ser arrollado por una motorista en un paso de peatones situado en la calle de la Merced, a la altura del puente de Santa María y la plaza Vega, pasadas las 13 horas.

A los pocos minutos de producirse el accidente, una dotación de la Policía Local se personó en el lugar. Mientras tanto, la sala de operaciones del 112 envió una ambu-

lancia medicalizada del Sacyl para atender al herido, que estaba inconsciente.

Ya en el lugar de los hechos, el personal sanitario realizó una maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al herido durante más de diez minutos. Después de ser estabilizado, el anciano ha sido trasladado en UVI móvil al complejo hospitalario de Burgos.

El último atropello grave en la ciudad tuvo lugar a principios de este mes, cuando un varón de 72 años resultó herido después de ser arrollado en la confluencia de la calle Vitoria con Bartolomé Ordóñez.

### MIGUEL VERGARA

PRESIDENTE DEL GRUPO MIGUEL VERGARA. Con una vida dedicada al vacuno, quiere transmitir su pasión: «Hay que enseñar a consumir carnes diferentes»

«El vacuno puede contribuir mucho a la recuperación del medio ambiente»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Con la adquisición de la histórica empresa leonesa Valles del Esla aún reciente, Miguel Vergara desgrana los valores que han convertido al grupo que preside en un referente de la carne de vacuno en Castilla y León y en España. Atribuye gran parte de su éxito a haber sido pioneros en la producción de la raza Aberdeen Angus, pero hace gala de un carácter inconformista. El próximo paso, expandirse por Oriente Medio y Asia con Corea del Sur como primera parada de la carne de esta empresa nacida en Valladolid. Pregunta.- Recientemente anunciaron la adquisición de Valles

anunciaron la adquisición de Valles del Esla. ¿Qué supone para Miguel Vergara la incorporación de esta empresa? R.- Nosotros somos productores de

animales. Es lo que sabemos hacer. Teníamos siete líneas de diferentes de producción animal y entrar en una línea nueva como es la del buey es un sumar a lo que nosotros ya hacemos. Será una octava línea de producto. Es algo interesante el tema del buey porque ha sido un producto polémico en España porque ha habido gente que ha puesto su sello como buey y se publicaron informaciones de cuánto buey se vendía y que poco era real. El hacer una línea de un producto que es un producto emblemático a nosotros es un sumando que nos aporta, sin ninguna duda. P.- Y después de esta nueva

expansión, que es reciente todavía, ¿cuál es el siguiente paso o hacia dónde se conduce Miguel Vergara? R.- Nosotros somos una empresa que somos inquietos. Somos unas que disfrutamos con lo que hacemos, somos ganaderos de ADN. Y disfrutamos con la ganadería, con la producción animal, con hacer cosas específicas, con tener un programa de mejora continua en todo lo que hacemos. Tenemos una línea que es el primer eslabón que es la vaca en el mundo de las fincas de extensivo, que es la que pare los terneros y que luego van a la segunda fase, que es la de engorde. Esta línea crece continuamente, cada vez nos extendemos más en el mundo de la vaca nodriza. Trabajamos mucho las genéticas. Tenemos en marcha un programa de investigación sobre las genéticas de nuestros animales. Luego en en el engorde crecemos continuamente también Continuamente abrimos nuevas

granjas y en lo que ve el consumidor

final, que es la venta, la expansión

por medio de la venta de productos,

pues crecemos bastante en el exterior. Tenemos seis o siete países ahora mismo en proyecto de desembarcar con nuestros productos y ya estamos en 20 países fuera de aquí. El año pasado tuvimos un crecimiento conjunto del grupo de un 14,65%.

P.- Hablemos ahora de cifras. Dígame con qué cabaña cuentan, qué facturación tienen, cifras de empleados, superficie de sus instalaciones... Una radiografía detallada de lo que es el Grupo Miguel Vergara.

R.- Yo nunca doy un número exacto porque la cabaña ganadera es algo vivo. Todos los días nacen un montón de animales y todos los días salen al sacrificio un montón también. Pero nuestra cabaña está por encima de los 20,000 animales. La cifra de negocio, el año 2022 hicimos un cierre de 99.900.000 euros. El año 2023 cerramos con 114 millones y algo. Y el 2024 creemos que cerraremos con más de un 16 o un 18% de crecimiento.

Pregunta.- Y en cuanto a las

«Con Valles del Esla incorporamos 29 granjas más de extensivo y tres

de intensivo»

superficies de sus instalaciones,

«Nuestros productos tendrán marca propia y no haremos marcas blancas»

porque tienen varios epicentros en toda la comunidad autónoma, ¿cuál podríamos decir que es el mapa de Miguel Vergara en Castilla y León? R.- Nosotros diferenciamos lo que son fincas de extensivo con granjas de cebo, que es lo que más tenemos. Tenemos unas 60 granjas de cebo abiertas. Y ahora con la incorporación Valles del Esla incorporamos 29 granjas más de integración de extensivo y tres granjas de intensivo más. P.-Y en cifras de empleo, ¿cuántas a cuantas personas tienen trabajando, ya sea de manera R.- De manera directa en el grupo trabajamos unas doscientas

personas. De manera indirecta tenemos mucho trabajo indirecto, tenemos muchas empresas trabajando dentro de nuestros centros de trabajo. En todas estas empresas damos bastantes más puestos de trabajo que los que tenemos directos. Tenemos más de 200 trabajos indirectos dentro de nuestras empresas. Y luego están la gente que trabaja alrededor nuestro, que son transportistas, ganaderos, agricultores... Y ahí serían cifras que yo no sabría calcular.

P.- Para una empresa de estas características, un valor importantísimo es su producto. Hábleme de él, porque se promociona como carnes premium, pero ¿a qué nos referimos y por qué tiene esa catalogación?

R.- Nosotros, durante muchos años, hemos estado haciendo marcas blancas para las cadenas de distribución, cosa que hace ya bastantes años, igual te hablo de

cerca de 20 años, empezamos, tímidamente a poner marca a algunos de nuestros productos. La tendencia es a que no en muchos años, todos nuestros productos, tengan marca propia y no hacer marcas blancas. Estamos hablando de un futuro de dos o tres años más. Nosotros hacemos productos de muy alta calidad porque tenemos todo el proceso de producción completo, que eso es lo que hace que si controlas un producto desde que nace hasta que se consume, y vas mejorando en cada fase del proceso, lo que haces día a día con eres capaz de conseguir unos productos de muy alta calidad. P.- Ahora mismo, ¿con qué razas son con las que trabajan y cuál es la estrella de la empresa?

R.- La estrella de nuestra empresa sin ninguna duda es la carne que hacemos con la raza Aberdeen Angus. La raza Aberdeen Angus en España no era conocida hasta que nosotros decidimos hacer un producto basado en esta en esta carne. En el mundo es la raza más extensa. Es una raza que nos deja infiltrar grasa dentro del músculo del animal con facilidad y eso hace que cuando tú consumes una carne de esta de esta raza, al masticarlo tu boca se llena de jugos. Eso es una sensación extraordinaria y de un de un nivel de suculencia inmejorable. Por eso, para nosotros es nuestro producto estrella. Desde hace muchísimos años, la carne de

Aberdeen Angus más reconocida se

Unidos. Hoy la carne que nosotros

hacía en Nebraska, en Estados

hacemos es una carne de mucha más calidad que la carne de angus que se hace en Nebraska, porque si ahondamos un poco en la publicidad que hacen las carnes que se producen en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, publicitan los días de grano que han tenido esos animales y puede publicitar 90 días de grano como algo excepcional. Esto empezaron a hacerlo porque el destino más atractivo para sus productos era Europa. Y en Europa tenemos España, que es el país que alimenta sus animales desde que nacen con grano. Claro, esto conlleva que alimentar al animal desde que nace con grano, el producto es más caro, pero es mucho mejor producto. Por eso nuestra carne de angus es la mejor carne de Aberdeen Angus que se produce en el mundo. P.- ¿Qué otros valores o qué otras características diferencian a grupo Miguel Vergara de otras empresas

R.- Lo que nos diferencia sobre todo es que tenemos todo el ciclo completo de producción. Esto hace que puedas hacer un plan de mejora desde que nace el animal hasta que pones un producto en el lineal de un supermercado o en la mesa de un restaurante. Y siempre, aparte de hacer todo el proceso, hemos trabajado con razas que según el producto que tengamos, trabajar

siempre con una misma raza te va a dar que tu producto sea lo más igual posible siempre. Esto al consumidor, consumamos el producto de consumamos, lo que queremos es que si gastamos un producto que siempre cuando vayamos a comprar el producto, sea el mismo. Si tu producto cárnico lo haces cada día con una raza no consigues que siempre sea igual. Entonces eso es lo que nos ha diferenciado siempre. El hacer productos uniformes basándonos en una raza y una alimentación para cada raza diferente. Y entre la raza, la genética de esa raza y la alimentación, conseguimos hacer productos muy diferenciados. La carne de vacuno es el producto en alimentación más desconocido. Porque cuando hablamos de carne de vacuno, podríamos salir a la calle y preguntar qué conoce la gente de la carne de vacuno, nadie te habla de la diferenciación de una carne hecha con un Aberdeen Angus, o hecha con un Frisón, o una carne de un culón asturiano. Son carnes muy diferentes. Esto es como si hablásemos de un filete de pescado y y mezclásemos un filete de un rodaballo con un filete de una lubina o un filete de una sardina Son pescados totalmente diferente. Con la carne pasa igual. Es la gran desconocida la carne de vacuno. Entonces, lo que tenemos que hacer

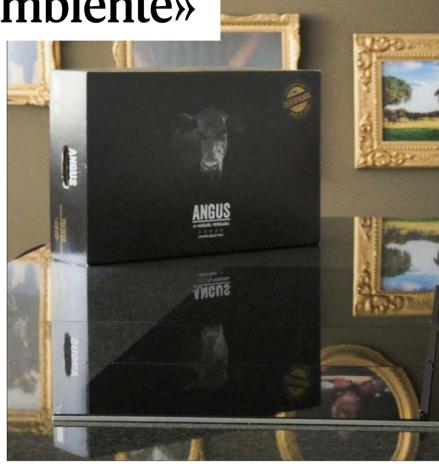



E. N

es enseñar al consumidor a consumir carnes diferentes y que tengan la opción de comprarlas en el mercado.

P.- Dentro de ese de ese desconocimiento al que hace alusión, estará de acuerdo conmigo en que en estos últimos años, parece que el conocimiento de ese mercado de la carne ha sufrido un repunte que. ¿Qué planes tiene Miguel Vergara para dar a conocer la cultura de la carne?

R.- Nosotros, durante toda nuestra trayectoria, nos hemos dedicado a hacer carnes diferenciadas para cadenas de supermercados. Y ahora, con el tema de las marcas que nosotros hacemos y con algunas de las marcas, no con todas, nos empezamos a situar en el mundo de la hostelería, donde el consumidor final, cuando se sienta en una mesa de un restaurante y ve productos nuestros pueda degustar los diferentes productos. Ahí es donde nosotros ahora tenemos un proyecto de expansión en este sector para dar a conocer nuestras carnes de calidad y que el consumidor final pueda disfrutarlas. P.- Dentro de esa gama de productos, que es bastante amplia, ¿están trabajando en innovación, en

productos nuevos que sean una novedad dentro de la oferta de la empresa?

R.- Ahora empezamos a sacar

productos muy nuevos, como es el

bacon de vacuno, algo que yo creo que nunca se había hecho. Nosotros siempre estamos investigando en sacar nuevos productos. Tenemos un departamento de I+D muy activo. Este es un producto nuevo, un producto que para mercados como es el mundo halal, que no consume productos de cerdo, el tener un producto como el bacon de angus es una gran noticia. Es un producto que acaba de salir y que está teniendo muy buena aceptación. Hemos sacado una morcilla también de angus. La morcilla normalmente se hace con sangre y grasa de cerdo y nuestra morcilla de angus es un producto mucho más suave y que está gustando mucho también a los consumidores. Otro mercado en el que estamos entrando es en la cecina. Tenemos una cecina de angus que es un espectáculo. Es un producto que tiene una demanda terrible, con lo cual nosotros tenemos cupos para vender este producto porque la aceptación ha sido brutal. Dicho esto, somos muy activos en sacar productos nuevos. Nosotros hacemos cortes muy diferentes a los cortes de carne tradicionales que se hacen en España, sobre todo cortes que vendemos en países asiáticos, en países donde ya reconocen unos cortes que aquí no se trabajan como es el petit tender, como es la tecla como es el ribeye, que es poco conocido, pero se va conociendo. También hacemos la quinta costilla de angus, que es un producto espectacular y que está en restaurantes de mucho nivel y que es un producto también que le vendemos con cupo. P.- Por echar un momento, la vista atrás, son muchos años de trayectoria a los que ya tienen a sus espaldas. ¿Pero cómo nace Miguel Vergara, cuál es ese primer paso que se da para sentar las bases de lo que es hoy la empresa? R.- Bueno, yo nazco en una familia de ganaderos de ganaderos

tradicionales ubicado solo en la

plaza de Valladolid. Yo una persona

joven y con ambición de hacer cosas

diferentes y cosas nuevas y expandirlo, pues pronto monto una sociedad, empiezo a crear estructura y a avanzar en la comercialización de nuestros productos fuera del ámbito local o regional. Empezamos a comercializar nuestros productos pronto fuera de España en Portugal, Italia, en los países europeos. Ese es el origen de nuestra empresa P.- Parece que cuando se habla de carne de calidad en España Castilla y León no es uno de los primeros lugares que se vienen a la cabeza. ¿Por qué?

R.- Carnes de vacuno de calidad se hacen en toda España. Ya he dicho que el sistema de cebo de los animales de producción animal en España es diferente a lo que se hace en el mundo y es la carne de más calidad que se puede hacer en el mundo. Todavía el año pasado han entrado 180.000 cabezas de animales nacidos fuera de nuestras fronteras. Eso se hace porque el producto que se hace en España es diferencial. Castilla y León me dices que no se reconoce por ser la región de más calidad de productos cárnicos. Las primeras marcas que yo creo que ha reconocido la gente es la marca que ha puesto una IGP. Las IGP es lo primero que se puso a una carne de vacuno, y la IGP que más invirtió en publicidad en España fue ternera gallega, por lo cual es la que más se ha oído. Pero yo siempre he dicho que todas las razas de animales tienen unas propiedades muy buenas diferenciadas unas con otras, pero todas tienen su aquel. Ternera gallega se ha conocido igual, no por ser la mejor, sino por la que más ha invertido. Otras comunidades no lo han hecho y por eso les ha dado menos visibilidad.

P.- Entiendo entonces que Castilla y León puede presumir perfectamente de la calidad de sus productos cárnicos

R.- Sin ninguna duda. Nuestros productos cárnicos se hacen en Castilla y León en un 90%. Y creo que nos reconoce este mercado como la empresa libre en productos de alta calidad de vacuno.
P.- ¿A ustedes como grandes productores de vacuno les preocupa que la regulación sobre agricultura y

ganadería pueda tener un efecto

negativo en su empresa? R.- En nuestra empresa no tenemos, de momento, ningún aspecto negativo. En el tema medio ambiental, creo que el vacuno puede contribuir mucho a la recuperación del medio ambiente. Lo que vemos, el problema de lo que sufren en nuestros montes con los fuegos, es por falta de animales. El animal hace su labor en el medio ambiente consumiendo la vegetación que nace en los montes, en las fincas de extensivo. Si esos animales no existiesen esos montes tendrían más problemas de incendios. El equilibrio de la naturaleza necesita que haya animales que limpien el monte,. Para nosotros es fundamental el medio ambiente, es donde se mueven nuestras cabañas ganaderas, por lo cual nosotros no tenemos ningún problema. Es al revés, creo que contribuimos mucho al medio ambiente.

«Siempre estamos investigando nuevos productos; somos muy activos en I+D»

«Castilla y León puede sin ninguna duda presumir de sus productos cárnicos»

P.- Lo ha avanzado antes, pero ¿a quién va destinado su producto? ¿Hay un predominio del particular o de la hostelería?

R.- Nuestro volumen importante de productos se venden en las cadenas de distribución. Esos productos van a los hogares, al menú del día a día. Claro que la carne de vacuno ha tenido un cambio de hábito de consumo. La carne se ha desplazado a consumirse más en fines de semana, en momentos de ocio, en reuniones de amigos o en reuniones familiares. También se ha cambiado el hábito de consumo de consumir diariamente esos filetes

## Los Servicios Sociales son **Personas** que **Cuidan** de otras **personas** que lo necesitan.











Comarca de Béjar y sus cumbres montañosas, una de las zonas propuestas para crear el geoparque salmantino. ICAL

## El tesoro escondido en las rocas

SALAMANCA Érase una vez hace 570 millones de años. Así de lento se cocina una realidad científica que arranca en el Precámbrico y cuya evolución se define como la historia geológica de lo que hoy es la frontera occidental y meridional de la provincia de Salamanca. Entonces, la porción de territorio que hoy es la Península Ibérica se ubicaba, a ojo de buen cubero, en las inmediaciones del Polo Sur. Una aventura lejana, en el tiempo y en el espacio, que con el paso de las eras llegó a ser un paisaje singular con características geológicas tan ricas que aspira a convertirse en una solución para el desarrollo socioeconómico de las zonas más deprimidas y afectadas por la despoblación.

Y es que en la provincia salmantina anida el persistente propósito de convencer a la Unesco para que conceda el título de geoparque mundial a un territorio que abarca un total de 110 municipios en suelo charro. Dicha distinción se confiere a áreas geográficas únicas y unificadas donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Así, el patrimonio geológicose utiliza junto con otros valores naturales y culturales para promover el desarrollo local a través del geoturismo, la educación y la identidad territorial con especial protagonismo para las comunidades locales.

Actualmente existen 213 geoparques en 48 países alrededor del mundo, de los que 17 están en España, aunque hay al menos otros cuatro en fase de preparación del proyecto, además del de la provincia salmantina. Se trata del segundo país en el mundo con mayor número, después de China, según los datos que maneja el Departamento de Geología

SALAMANCA ASPIRA A CONTAR CON UN GEOPARQUE RECONOCIDO POR LA UNESCO Y QUE ABARCA HASTA 110 MUNICIPIOS CHARROS



Cascada de los humos, entre Masueco y Pereña de la Ribera. ICAL

de la Universidad de Salamanca, impulsor técnico de una iniciativa que tiene en la Diputación de Salamanca su motor institucional. De concederse, sería el segundo geoparque de Castilla y León tras el declarado en Las Loras, situado al norte de las provincias de Burgos y Palencia.

#### VENTANA AL MUNDO

La gran mayoría de los municipios adscritos al proyecto están insertos en la llamada la «España vaciada» y son territorios «con altísima pérdida de población y envejecimiento de la misma», según explica a Ical el catedrático Geología de la Universidad de Salamanca, José Ángel González, quien apunta que si se consigue la declaración de geoparque mundial de la Unesco, «se visibiliza notablemente el territorio», ya que, de hecho, según incide, esta marchamo» pone a la zona en el mapa turístico mundial». «En las últimas ediciones de FITUR han estado presentes como ejemplo de destinos más innovadores de turismo sostenible, respetuoso e interesado en la naturaleza y la cultura, que además fomenta la economía local». añade en este sentido.

Por ello, hace apenas un mes, el pasado 4 de junio, el Parador de Turismo de Ciudad Rodrigo acogió la constitución de una nueva asociación con la denominación Apgesa (Asociación Proyecto Geoparque Salamanca) en la que estuvieron representados todos los municipio implicados. El objetivo principal de esta iniciativa, según explica el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, es presentar la candidatura a la Unesco «con garantías» a fin de que este espacio sea «reconocido a nivel internacional».

«Queremos ser una ventana abierta al mundo y que haya un turismo masivo especializado en geología para ofrecer nuevas oportunidades, en definitiva, a los habitantes de la provincia», afirma el mandatario.

#### RED DE GEOPARQUES

Dicha asociación está formada solo por los alcaldes de los municipios y promoverá la integración del proyecto en la red mundial de geoparques. Su modelo se basa en trabajar por comarcas con mesas de trabajo que incluyen representantes de ayuntamientos, grupos de acción local, asociaciones, fundaciones y empresas, Además, según apunta el catedrático especialista en área de Paleontología, habrá una comisión ejecutiva que valore las distintas propuestas y los presupuestosasignados a cada una deellas. También se creará un comité científico con expertos, tanto de la Usal como nacionales e internacionales, y una asociación de amigos del proyecto.

El camino para lograr el reconocimiento es largo. En España existe el Comité Nacional Español de Geoparques Mundiales de la Unesco, que es un órgano colegiado de naturaleza consultiva adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, la UE y Cooperación. Según señala González, este comité prioriza las candidaturas españolas y solamente puede incluir una al año para su evaluación, informa Ical.

#### Herido por una cuchillada un joven de 20 años en Benavides de Órbigo

LEÓN

Un joven de 20 años de edad resultó ayer herido tras una agresión con arma blanca registrada en la calle Conde de Luna de la localidad de Benavides de Órbigo (León), según informaron fuentes del Centro de Emergencias en 2 Castilla y León a la agencia Europa Press.

El suceso se produjo minutos antes de las 6.33 horas de la madrugada del sábado al domingo, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió un aviso del Centro de Salud Ribera del Órbigo, ubicado en la misma localidad, donde se encontraba el herido. El 112 Castilla y León avisó de los hechos a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia que ha trasladado al varón al Hospital Universitario de León.

El suceso se produce un mes y medio después de que un varón de 42 años fuese evacuado al hosppital herido en una pierna tras recibir una puñalada de madrugada en la avenida de Asturias de la capital leonesa.

#### La Junta ultima el Plan de Ordenación del Parque del Moncayo

VALLADOLID

La Consejería de Medio Ambiente publicará, en las próximas semanas, el borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro Parque Natural del Moncayo, un acto administrativo previo que da un paso más para la declaración de este espacio. Los ayuntamientos, propietarios, agricultores y ecologistas participaron en la elaboración de este documento y, de momento, ningún colectivo se ha posicionado en contra de la declaració, informa Ical.

«La aprobación del borrador dará paso a la publicación de la Orden de inicio del PORN. A continuación se someterá a Información pública y audiencia, actos que serán publicados en el Bocyl», explicaron a Ical desde la Consejería. El PORN determinalos usos y actividades del monte que no difieren de lo que actualmente se realiza, ya que el espacio forma parte de la Red Natura y tiene dos figuras ya de protección: Zona Especial de Protección para las Aves y Zona Especial de Protección.

## **ESQUELAS**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Plaza Mayor, 19 (esq. C/ San Lorenzo)
- C/ Madrid, 29
- Avda. de los Derechos Humanos, I6 (Antigua Eladio Perlado I6- Gamonal)
- C/ Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Brasil. 19
- C/ Francisco Sarmiento. 8



LA SEÑORA

#### DOÑA MARÍA AMPARO PEÑA SAINZ

Falleció en Burgos el día 7 de julio de 2024 a los 67 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. F. P.

Su esposo: Tomás Díez González. Hijas: Amparo y Laura. Hijo político: Borja. Nietos: Leonardo y Elora. Hermana: Arancha. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy lunes día 8 a las 13.15 h. en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.**Acto seguido se procederá a su incineración.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Burgos, 8 de julio de 2024



LA SEÑORA

#### DOÑA OTILIA ALONSO MARCOS

(VDA. DE DON JULIÁN ALONSO MEDIAVILLA)

Falleció en Palacios de la Sierra (Burgos) el día 7 de julio de 2024 a los 91 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Sus hijos: Rosa María, Mª Carmen y Daniel. Hijo político: Oswaldo. Nietos: Diego y Claudia. Hermanos: Sebastián (†), Concepción (†), Paulino (†) y Carmela. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy lunes día 8 a las 16.00 h. en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Palacios de la Sierra (Burgos). Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Palacios de la Sierra.

Burgos, 8 de julio de 2024

#### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...





C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org



#### DOÑA GEMA CONDE DÍAZ DE GÜEMES

Falleció en Burgos el día 7 de de julio a los 53 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D

Su apenado esposo: don José Barrios Aguirre. Padres: don Faustino y doña Milagros (†). Madre política: doña María Dolores Aguirre Peña. Hermana: Estela. Hermanos políticos: Jesús Manuel Gómez Lara; Carlos José y María Dolores Barrios Aguirre; Nuria González de María. Sobrinas: Carmen y Paola. Primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy lunes a** las 13.15 horas en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: C/ Sna Francisco nº 48.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 8 de julio de 2024

# ESQUELAS en el mundo en el burgos el correo de burgos

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

## **CULTURA**



#### ALBERTO MARROQUÍN BURGOS

El trajín de la vida contemporánea, escindida entre lo real y lo digital, cada vez deja menos tiempo para uno mismo. Mirarse hacia dentro, paladear el silencio o hasta aburrirse cada vez ocupan menos espacio en nuestra agendas.

Uno de los hábitos más enriquecedores y milenarios que ha forjado en ser humano en el devenir histórico es el de la lectura. Tener un rato cada día para abandonarse a una novela,un ensayo o un poemario imaginados por otro es un tesoro que nunca deberíamos dejar de cuidar. El verano, tradicionalmente, es la época del año en que las vacaciones o los diferentes rtimos de vida nos agrandan el tiempo de solaz y esparcimiento. Algunos se hacen, por escrito o mentalmente, una lista de libros que leer durante el tiempo estival que no han podido degustar el resto de año. Por si alguien ha perdido ese repertorio de títulos o simplemente necesite ideas, desde El Correo de Burgos recomendamos trece títulos de autores burgaleses o relacionados con la provincia para llevar en la maleta. Felices lecturas



#### ► CÁNCER IMPERATOR

José Antonio Abella

(Ediciones Valnera) 95 páginas.

Esta es la última obra del escritor burgalés José Antonio Abella, fallecido el pasado 5 de julio. Desde su doble perspectiva de médico y enfermo de un cáncer incurable, aborda todas las etapas del desarrollo de la enfermedad. Y lo hace narrando alegóricamente la rebelión de unos ciudadanos que trabajan en el subsuelo limpiando las cloacas de las ciudades, contra los otros ciudadanos que viven ajenos y libres en el nivel superior (las células cancerígenas que un día atacan desde dentro al cuerpo que las contiene). El libro está ilustrado con una imágenes desarrolladas por el propio Abella con ayuda de la IA.



#### ► LA DETERMINACIÓN DEL HOMBRE BALA Alejandro Garmón Izquierdo

(Bajamar Editores) 97 páginas.

El segundo poemario de este gijonés nacido en Bilbao y residente en Burgos desde hace más de quince años convoca temas como la pandemia, las estrellas del rock, la vida digital o un viaje a Portugal.

«La poesía de Alejandro está cuajada de hallazgos, como cuando encuentras en un cajón una reliquia de tu pasado, algo que va más allá del objeto y del símbolo que esconde. Los poemas de este hermoso libro consiguen que el lector pueda oler el humo de lo que ya fue. Para ello no remueve las cenizas, sino que enciende un fuego nuevo. La palabra reflexiva y serena de Alejandro Garmón es la culpable, una palabra clara y elegante, que define la inmensidad de ese minúsculo espacio-tiempo que llamamos vida», indicó el poeta burgalés José Gutiérrez Román.



#### ►LA SEÑORA DEL JEFE Julio Pérez Celada

(Editorial Atticus) 238 páginas.

En una conservadora ciudad de provincias vigilada desde las agujas de su catedral gótica, el joven Felipe vive el tránsito de la dictadura a la democracia entre sus devaneos con los grupúsculos revolucionarios que frecuenta su amigo Reinaldo y el deseo que despiertan en

él las insinuaciones cada vez menos veladas de la opulenta esposa del dueño de la imprenta para la que trabaja.

En 'La señora del jefe', Julio Pérez Celada retrata con agudeza, humor y sin complacencia alguna unos años turbulentos en los que España se afanaba por dejar atrás la larga tiranía franquista y su tenebrosa y asfixiante moral católica.



#### ►EL NADADOR DEL DESIERTO

Eliseo González

(Editorial Medulia) 70 páginas.

La publicación del segundo poemario de González fue uno de los acontecimientos literarios del pasado 2023. Dos décadas llevaba el vate burgalés sin publicar una nueva obra lírica y la espera mereció la pena. Temas como la familia, la muerte y la evocación del pasado articulan 'El nadador del desierto'.

«No somos pocos quienes anhelábamos hace años un trabajo de este calibre que respondiera a las expectativas depositadas en Eliseo González, un autor de innegable talento e ingenio literario. Una obra que obedeciera al oficio de este contador/fabulador de historias, de este experimentado nadador en las aguas de la ficción y que al fin se zambulle, con magisterio y belleza, en su memoria personal y literaria»., apuntó el también poeta Ricardo Ruiz.



#### **▶UN INGLÉS EN CANTABRIA**

Jesús Carazo

(Ediciones Valnera) 136 páginas.

La nueva ficción del novelista y dramaturgo burgalés es un relato autobiográfico escrito por Jorge, un joven universitario segoviano que, en el último verano de la pandemia, se halla sumido en una lamentable languidez tras haber sufrido un desengaño amoroso con Mariló, su expareja. En un intento de animarle, su padre le propone escribir un artículo pa-

## **CULTURA**

ra una publicación literaria en la que colabora un colega suyo.

El tema de ese artículo será una entrevista con un autor inglés cuyas novelas juveniles Jorge leyó años atrás, en su idioma original. Al parecer, Linus Patrick Rush, el escritor, está casado con una española y reside en un pueblecito cántabro. La que solo era una entrevista de trabajo se transforma muy pronto en una auténtica complicidad que pone de relieve, además de la socarronería del inglés, el desaliento vital y la falta de horizontes del narrador.

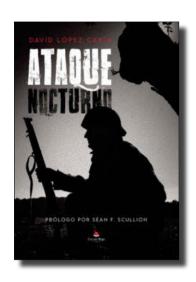

#### Pavid López Cabia

David López Cabia
(Círculo Rojo) 247 páginas

(Círculo Rojo) 247 páginas.

El mundo está al borde del abismo. Europa está en manos de los nazis y los aliados no dejan de ser derrotados. Sin embargo, en febrero de 1942, un pequeño grupo de paracaidistas británicos está a punto de encender la llama de la esperanza.

El sargento McKnight y el cabo Wallace se han embarcado en una operación de alto riesgo: deben robar la tecnología de radar alemana en una instalación enemiga situada en Bruneval, Francia. Así comienza la última novela del escritor burgalés y gran especialista en la II Guerra Mundial David López Cabia, otra obra llena de ritmo y acción muy bien documentada.

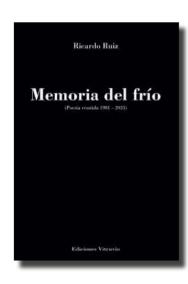

#### ► MEMORIA DEL FRÍO Ricardo Ruiz Nebreda (Editorial Vitruvio) 412 páginas.

El escritor burgalés despliega en este volumen «el 98% de su producción», toda su vida literaria, desde sus composiciones de juventud, reunidas bajo el epígrafe 'Primeros poemas (1981-1988)', sus ocho poemarios publicados y seis poemas inéditos al final como regalo a sus lectores.

Ricardo Ruiz Nebreda arrolla al lector con

una poesía melancólica, evocadora y llena de hallazgos, versos que interpelan a la vida desde una voz honesta y muy reconocible. El mar, el latido amoroso y la carnalidad o el género del 'western' son algunos de los temas que recorren esta poesía reunida del vate burgalés.



#### ► VOCES DESDE EL FONDO

Mateo Martínez Martija (Editorial Milenio) 182 páginas.

Con las mañanas ocupadas en un campamento de verano, Juan, estudiante de Educación Social, acepta una enigmática sustitución en un centro de atención a la dependencia. La inseguridad choca con los aprietos económicos, que le llevarán a asumir el pluriempleo hasta absorberlo por completo.

La reflexión sobre la realidad sociolaboral y el estigma de la discapacidad se concretará en la vuelta a la facultad, cuando, junto a su pareja, crea una compañía teatral formada por enfermos mentales. Con estos mimbres, el escritor Mateo Martínez Martija debuta en la novela tras ganar el XXXIX Premio José Hierro de Relato y publicar la colección de relatos 'Fragmentos de la feria' (2021).



#### ► ODALIS. EL PASADO DE LOS MILLERS 1

**Jess Penas** 

(Autoedición) 486 páginas.

La novela de la autora burgalesa narra la historia de una treintañera con grandes problemas para seguir con su vida hacia delante. Su infancia y adolescencia fue un camino de piedras y espinas. Algunas le golpearon fuerte, otras sigue clavadas profundamente en su ser. Optará por enfrentarse de una vez a ello, se topará con hechos de los que no quería saber y necesitará muchos besos sobre su piel para cauterizar su mapa de cicatrices, visibles e invisibles.

'Odalis' supone la primera parte de una trilogía que ahondará en las tramas planteadas en este volumen.

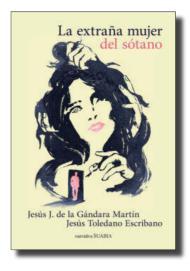

#### ►LA EXTRAÑA MUJER DEL SÓTANO Jesús Toledano y Jesús de la Gándara (Editorial Suabia) 466 páginas.

Rocío es una mujer que una mañana de 2014 desaparece sin dejar rastro de la unidad de psiquiatría donde se encuentra internada. Puestos en marcha todos los protocolos entre los actores implicados -hospital, policía y familia-, su prolongada ausencia pone en evidencia que hay algo más que una simple escapada temporal impulsada por su enfermedad mental. En torno a Rocío conviven otros personajes como policías, periodistas, médicos, enfermos, que protagonizan y redondean otras tramas alrededor de la protagonista.

Esta novela, escrita a cuatro mano por el escritor y editor Jesús Toledano y el psiquiatra Jesús de la Gándara, está llena de dualidades, misterios y un mensaje «antiestigma» sobre los enfermos mentales, además de un comprometido apoyo a sus familias.

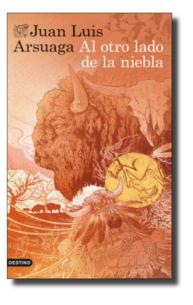

#### ► AL OTRO LADO DE LA NIEBLA Juan Luis Arsuaga (Editorial Destino) 384 páginas.

Hace muchos miles de años, en un mundo que poco tiene que ver con el actual pero que también era el nuestro, un muchacho sin nombre al que llaman Piojo, y que solo conoce la crueldad del hombre que le ha cuidado desde que se quedó huérfano, emprende su lucha por la existencia. De manera fortuita, se cruzará en su camino con los Hombres Águila, entre los que encontrará a su primer amigo, el orgulloso Viento del Norte, y a su amor verdadero, la inolvidable Gata. Serán precisamente la amistad traicionada y el amor perdido los que impulsen a Piojo a la mayor aventura de su vida.

La editorial Destino acaba de reeditar 'Al otro lado de la niebla', la primera novela de Juan

Luis Arsuaga, que une las evocadoras leyendas de los sabios ancianos de la tribu con sus grandes conocimientos paleontológicos.

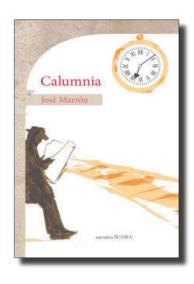

#### **►CALUMNIA**

José Marrón

(Editorial Suabia) 384 páginas.

Esta novela del escritor y profesor José Marrón se desarrolla en Burgos, pero el autor ha cambiado y alterado algunos nombres de calles y espacios, aunque llegan a ser muy reconocibles por el lector.

El permanente frío burgalés, climatológico y social, el miedo incesante a sentirse espiado, un erotismo reprimido hasta el dolor o la invisible letra escarlata del 'que dirán' salpican los capítulos de esta novela que narra la historia de Pablo, un joven andaluz de 16 años natural de Baena que se apea un día en la estación de ferrocarril de Burgos para ser testigo y protagonista de un cambalache de personajes «en una época de muchos duelos y quebrantos y de pocas ollas contundentes».



#### **►SANGRE REVUELTA**

Belén de la Parte (Editorial Distrito 93) 240 páginas.

Mateo está en la cresta de la ola. La vida le sonríe mientras acaricia la cima del éxito. Pese a su juventud, ya es un abogado de renombre. Acabará comiéndose el mundo, todo el mundo a su alrededor lo piensa. Sin embargo, a veces las cosas se tuercen por causas ajenas. Y Mateo, especializado en divorcios, desconoce que el encargo de defender al Monstruo del Extrarradio, presunto asesino y torturador de mujeres a las que cosió partes de sus cuerpos, le hará bajar a los infiernos.

Esta es la sugerente premisa de 'Sangre revuelta', la última novela de la escritora y pintora burgalesa Belén de la Parte.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com

LLEGUÉ, VI, YVENCÍ. Es lo que cuenta el historiador Suetonio cuando el tirano Julio César se merendó al rey del Ponto, a un tal Farnaces II, en un abrir y cerrar de ojos en el año 47 antes de Cristo: «veni, vidi, vici». Lo mismo que dijo el viernes pasado su excelencia doña Begoña I y de Sánchez —o la de los caprichos de la fortuna democrática—ante el juez Peinado en las estancias sanchunizadas de los juzgados de la plaza de Castilla, que más que juzgados parecían reductos tomados por la bota militar de la Moncloa.

Alucinante despliegue de medios: un helicóptero rugiente, dominando los cielos de Madrid; más de un centenar de policías batiendo la tierra con una túrmix gigantesca; una guardia pretoriana cubriendo los flancos más débiles de su majestad impertérrita; los medios periodísticos lejos, maniatados y alejados de la noticia porque el alpiste tiene gramilla; y en medio de esta escenografía calderoniana y antidemocrática, ella. ¡Salve! Ella con sus abogados diciéndole al juez que no había causa porque, sencillamente, ella -una galleta María más del montón-no se había enterado de cuál era su acusación.

¿Es posible que todo esto suceda en la democracia hispana? Al parecer sí, y de hecho sucedió el viernes pasado. Aunque no se lo crean, lo explicaré. Muchos siglos antes que de que llegara una democracia tan endeble, tiránica y perversa como la que preside Sánchez, ya estaban garantizados en el derecho común los artilugios de defensa y los cauces formales de la Justicia. En el Digesto —conjunto de leyes que recoge Justiniano en el año 533— ya tenemos aquí toda la ordenación jurídica del derecho romano para una democracia en marcha con ciudadanos libres.

Y no sólo esto, sino que, además, se contempla desde una paridad que afecta tanto al comprador como al vendedor de cualquier causa justa. Yademás se expresa así de clarito para que lo entiendan hasta los bárbaros: «La causa del comprador en cuanto a pedir y a defenderse, debe de ser la misma que fue la del vendedor» (Digesto, 50, 17,156). Textual. Evito el latín, y lo digo en román paladino para que todos y sin distinción de género, de número y de circunstancias, tomen nota.

Así que no se haga de nuevas la señora de Sánchez con estas comparecencias gestuales de cara a la galería, porque lo suyo del viernes, a la luz del derecho comparativo, no tiene cabida. Lo suyo, por decirlo claro, y sin servirlo en las bandejas floripondiosas de Sèvres,

## Blindajes para una tiranía

no son más que blindajes para una tiranía: la de su marido, que por cierto en los comentarios del derecho romano se hace una recomendación también muy equitativa:

«Aequalem uxorem quaere», es decir, busca una mujer que sea igual a ti, o digo yo, busca un marido que te dore la píldora de noche y de día. ¡Vaya taerita!

De estas contemplaciones socialdemócratas, con latinajos de por medio y todo, se reía Lenin a princi-



pios de la Revolución de Octubre de una manera trágica, y con una jeta tan impresionante, y tan parecida a la de Sánchez, que se refieren a la misma hermandad que no tiene

nombre pero que – cosas del querer – coinciden en lo mismo sin darse cuenta: «¡Venga la dictadura del proletariado! Palabras que hasta la fecha sonaban en latín para las masas. Pero merced a la propagación del sistema de los Soviets por todo el mundo, este latín se



Pues de esta elemental dictadura como fórmula práctica, parte Sánchez a su estilo peculiar de copista de papelería que sólo necesita cortar y pegar para doctorarse en cualquier trabajo de manualidades chapuceras. La sociedad española, siempre de veraneo en veraneo y de elección en elecciones hasta cuadrar los destrozos de la tiranía como si fueran las yemas de Santa Teresa, se ha encontrado en un callejón sin salida como demostró Begoña el viernes ante el juez. El tirano de su marido es capaz de montar campañas absurdas hasta que el votante sea capaz con su voto de alentar atrocidades antidemocráticas, como la reciente aprobación de la ley de amnistía, que convierte a malversadores, terroristas y ladrones, en el referente ideal para una ciudanía desnortada.

Con esta perversión, que controla el miedo con una compra de voluntades a cambio de adulaciones de chichinabo –progresismo en cartel–, ya hicieron caja tanto Hitler como Stalin. Los dos tiranos introdujeron a la vez el engaño y el pánico de rondón como fórmula práctica de sumisión aceptada. Para el primero era más fácil que el pueblo se zampara una monumental mentira que una mentirijilla. Para el otro, las revoluciones es hacían contra el pueblo con una metralleta.

En la tiranía de Sánchez & Begoña, las verdades, las mentiras, y las metralletas reales o figuradas, son ante todo blindajes para una tiranía, que se engrasan con esta simplicidad orwelliana: sencillamente no existen. Así lo escribía el novelista y pensador inglés, que fue cronista y teniente en la Guerra Civil española: «su objetivo táctico es un mundo de pesadilla en el que el líder máximo, o bien la camarilla dirigente, controla no sólo el futuro, sino incluso el pasado. Si sobre éste u otro acontecimiento, el líder dicta que "jamás tuvo lugar", pues bien: no tuvo lugar jamás». Simple amnistía sanchista como se demostró el viernes con forces: un inmenso portón de hierro blindado con remaches y travesaños infranqueables.

Qué evolución tan lamentable, qué libertad truncada, qué porno más adolescente revisado por Escrivá. Quevedo, desde las entrañas insumisas, grita una vez más: «No he de callar, por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente,/ silencio avises o amenaces miedo».







La radio musical IANÚNCIATE! Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy

**Burgos 105.5 FM** 

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es



# **MUNDO AGRARIO**

A LA CABEZA EN INVERSIÓN CON MAPA-SAECA Castilla y León es la primera en operaciones con la Sociedad Estatal de Caución Agraria, casi siempre por necesidad de liquidez de

medio plazo relacionada con catástrofes como la seguía. La Comunidad acapara el 58% del total de operaciones de España en 2023. La media ascendió a 49.617 euros a 6 años.

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Lunes 8 de Julio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.936

# Soria recupera seis médicos de familia en comisión de servicio

Aprobaron la última oposición pero obtuvieron plaza fuera de la provincia, en Ávila y Burgos, y ahora retornan a sus puestos • Únicamente dos de los facultativos que se marcharon no vuelven



MONTESEGUROFOTO

#### LA CUERDA DEL POZO RECIBE A LOS 110 PARTICIPANTES DE LA TRAVESÍA

El embalse de la Cuerda del Pozo recibió ayer a los 110 participantes de la IV Travesía a Nado organizada por el C.D. 27 Grados con una

temperaturas de 20,5 grados. El ganador en la distancia más larga, la de 1.500 metros, fue Sergio Nieto Pardo. Los nadadores sorianos

también subieron al pódium de una prueba de corte popular en la que hubo distancias para que los más pequeños disfrutaran del baño.

#### **AUTOMOCIÓN**

### Castilla y León se 'desenchufa' del eléctrico

Las ventas de coches electrificados caen un 15,2% en junio y crecen un 31,3% los híbridos no enchufables / Las 'electrolineras', poco rentables

#### VALLADOLID

Frenazo en las ventas de vehículos electrificados (tanto eléctricos puros como híbridos enchufables), en favor de los híbridos no enchufables. Los consumidores ya no se fían de las autonomías prometidas por las marcas y ven inviable hacer viajes si se ven obligados a realizar varias cargas con largas esperas. Marcas de fabricantes revertirán líneas de eléctrico para motores de combustión, y los empresarios de estaciones de servicio ven ruinoso invertir en electrolineras.



nueve millones para ampliar el Instituto de La Merced

Educación

destinará

La Consejería de Educación invertirá casi 9 millones para ampliar en Instituto de La Merced, que se suman a los 13 que ya se están ejecutando en el Pico Frentes y los más de 2 que se destinarán a las nuevas dependencias del Gerardo Diego de Golmayo. Algo más de 20 millones esta legislatura en la ampliación de las infraestructuras educativas de la provincia.

#### La capital encarga un estudio para musealizar el antiguo hotel de Valonsadero

El contrato tiene un presupuesto de 17.000 euros y un mes de plazoPág. 3

El borrador del plan para el Parque del Moncayo estará en semanas

#### **FÚTBOL**



El Numancia incorpora a Asier Teijeira, jugador de corte ofensivo

# Regresan en comisión de servicio 6 médicos de familia

• Aprobaron la última oposición 18 facultativos pero sólo 10 con plaza en Soria y el resto fuera de la provincia, en Ávila y Burgos • Únicamente dos no retornan

#### MILAGROS HERVADA SORIA

Las dificultades para atraer médicos de familia hace que estos profesionales sean un bien escaso y si su marcha es una pérdida que conlleva consecuencias, su retorno representa un alivio en un sistema de salud soriano con los efectivos muy justos, máxime ante un verano en el que, como siempre, se incrementa notablemente la población.

El último proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León privó a la provincia de ocho de los profesionales médicos que venían realizando su labor como interinos. Aprobaron la prueba y obtuvieron plaza fuera de Soria. Ahora, afortunadamente, se ha autorizado la comisión de servicios para seis de ellos, que retoman su actividad, volviendo a tapar un serio agujero, ya que todos ellos trabajan en el entorno rural y uno en el servicio de urgencias.

En total fueron 18 los médicos que superaron el proceso selectivo, pero en el Área de Salud de Soria se ofertaban únicamente diez plazas, por lo que los ocho restantes estaban abocados a salir a otras provincias. En concreto su destino era territorio abulense y burgalés.

Las diez plazas ofertadas en Soria y que se cubrieron fueron tres médicos de área –para cubrir las guardias y posibles incidencias–, dos del equipo de Atención Primaria de Arcos de Jalón, otros dos del de Pinares-Covaleda y uno de equipo de El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe, respectivamente.

La oferta de empleo público se cerró en Soria con la toma de posesión de esas 10 plazas ofertadas, a los que se suman ahora otros seis profesionales que ya ejercían en la provincia, que obtuvieron plaza en Ávila y Burgos, y a los que se les ha concedido la comisión de servicios, con lo que continuarán prestando servicios en la provincia soriana.

«Nos congratulamos de que regresen médicos a Soria porque estamos faltos de profesionales, y valoramos la concesión de comisión de servicios para no perder efectivos tan necesarios», señaló el representante de sanidad del sindicato Csif, Ricardo Sanz, quien puso de manifiesto que la previsión es de un «verano complicado, que saldrá adelante, como siempre, pero gracias al esfuerzo de los profesionales». Sanz recalcó que «hace falta más gente», y que «un centro de salud con sólo



Uno de los centros de salud de la provincia. HDS

cuatro médicos es inviable». Puso como ejemplos los centros de salud de San Pedro Manrique, con tres médicos, y cuatro en Ágreda pero con la jubilación prevista en agosto del profesional de área.

Atendiendo a los resultados de la oposición, el 14 de mayo fue la fecha tope para dichos facultativos que trabajaban en Soria pero aprobaron y consiguieron plaza en otra provincia, si bien han estado apenas unos días en sus destinos, ya que la tramitación de la comisión de servicios se ha realizado de un modo muy rápido. De otro modo, estos tendrían que haber esperado en torno a un año y medio para que se hiciera efectivo su derecho a la solicitud de dicha comisión.

Una situación similar ocurrió en el año 2020 con nueve médicos a los que no se les concedió la comisión de servicio, entonces por una decisión del que fuera vicepresidente de la Junta, de Ciudadanos, Francisco Igea, de no autorizar esta fórmula. Tuvieron que esperar a que pasara el periodo establecido por la norma para solicitarlo formalmente.

#### **ESTABILIZACIÓN**

Por otro lado, en lo que concierne al proceso excepcional de estabilización de empleo temporal por el sistema de concurso extraordinario de méritos, han sido 47 los médicos especialistas, hasta ahora interinos, los que han tomado posesión de su plaza, ahora ya en propiedad, en calidad de personal estatutario fijo de numerosas categorías de licenciados especialistas, médico de urgencias hospitalarias y médico de urgencias y emergencias.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria había ofrecido 62 plazas para estabilizar a los interinos, si bien cinco de ellos han decidido renuncia a la plaza al no incorporarse a su puesto. En concreto un profesional de alergología, tres de

urgencias y un internista, según fuentes de Csif. Además, algunos de los que se han tomado posesión han solicitado comisión de servicio, excedencias o se han liberado sindicalmente por lo que no se incorporarán a su puesto.

Desde la Gerencia destacan que son 23 los profesionales, de todas las categorías ofrecidas, los que han consolidado la plaza en la que trabajaban puesto que ya prestaban servicios en el Complejo Asistencial de Soria. Según las especialidades, donde más se han consolidado plazas ha sido en médico de urgencias, con cinco, así como medicina interna, anestesiología y radiodiagnóstico, con cuatro, respectivamente.

Se da la circunstancia de que en psiquiatría, una especialidad con déficit en Soria, se incorporaron dos especialistas, pero ninguno de los dos ejercerá porque en un caso ha solicitado una comisión de servicio y en otro una liberación sindical.



### 30 puñaladas

El mundo está loco. Pero loco loco. En el transcurso de nuestras fiestas de San Juan que acabamos de despedir, dos jóvenes recibieron una brutal agresión en un establecimiento hostelero de la capital. Uno de ellos recibió la friolera de 30 puñaladas según pude leer hace unos días en estas mismas páginas. Ni dos, ni tres, ni quince. 30 puñaladas que se dice pronto. En Soria solemos decir que nunca pasa nada, pero últimamente están sucediendo hechos que en esta ciudad pocas veces se veían. Y la cosa es preocupante. Peleas ha habido siempre en San Juan, pero estos sucesos tan violentos, y con estos actores de nacionalidad extranjera involucrados, no. Hace poco vimos también cómo se produjo una agresión en un instituto de la capital, y también en un municipio que linda al nuestro, se produjo otra agresión hace meses por parte de un grupo de jóvenes. Es verdad que, incluso para una ciudad donde pasar de un delito a dos es de facto duplicar la delincuencia, seguimos siendo una ciudad tranquila respecto a otras con unas tasas de delincuencia mucho más altas. Si comparamos por ejemplo la caótica Barcelona -donde según me cuentan buenas fuentes se ha convertido en un nicho de delincuencia callejera-, a nuestra pequeña ciudad, bien podemos seguir cantando eso de que «Soria es la gloria de España». Pero bromas aparte, porque la cosa no está para chanzas, viene siendo preocupadamente habitual que en las noches sorianas se produzcan altercados. Y más aún en la Rota de Calatañazor, que se ha convertido en el epicentro de estas reyertas, convirtiendo el lugar en un territorio que ya ni nos planteamos pisar muchos sorianos por determinados sucesos que ocurren allí o por la incertidumbre de que puedan ocurrir. En los últimos años, la conocida como la «Zona» ha sido escenario de multitud de peleas de las que no siempre nos enteramos para que no cunda el pánico. Los distintos cuerpos policiales de la capital lo saben bien. Además de una inmigración profundamente descontrolada -también en el transcurso de las fiestas uno de estos intentó robar en un céntrico estanco-, lo que verdaderamente subyace es una endémica falta de educación y valores que en este país están aflorando para dejar a la vista la peor cara del ser humano. La excusa de que son hechos aislados no debería de ser óbice para tomar las medidas oportunas y poner freno a esta deriva. Cuando leo sucesos como los narrados anteriormente y protagonizados por jóvenes, me pregunto qué narices les pasa por la cabeza a estas personas para cometer tales actos. ¿Qué habrán visto en su casa un grupo de chavales para apalear a un hombre o para asestar a sangre fría 30 puñaladas? Cantaba el grupo Jarcha (con cierta ironía) en su canción: «Libertad sin ira», eso de que «...este país necesita/palo largo y mano dura/para evitar lo peor...». Y oigan, no les faltaba

# La capital contrata un estudio para la musealización del Hotel Valonsadero

La iniciativa forma parte del plan de sostenibilidad turística, costará 17.000 euros y tendrá que estar acabado en un mes/ El complejo se transformará en un centro de interpretación

J.S. SORIA

El Ayuntamiento de Soria sigue avanzando en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con más de dos millones de euros financiados con fondos europeos. Mientras se espera el estudio de navegabilidad del Duero, la capital da los primeros pasos para otro de los grandes proyectos vinculados a este programa. La reconversión del hotel Valonsadero, que pasará a ser un centro de interpretación. Para ello se ha contratado un estudio y la redacción de una memoria valorada para la musealización del complejo.

Según la información recogida en la Plataforma de Contratación del Estado, a través de Alcaldía, se ha procedido a cerrar un contrato para el «estudio y la redacción de una memoria valorada para la musealización del Hotel Valonsadero, del proyecto PSTD Soria Orígenes, dentro del Plan de Recuperación». La empresa encargada del estudio será Ingeniería Cultural y de Ocio por un presupuesto de 17.091 euros. El documento tendrá que estar elaborado en un mes.

El icónico Hotel Valonsadero lleva cerrado desde el año 2016 y desde el equipo de Gobierno se han valorado diferentes alternativas para recuperar su uso. Inicialmente la idea era mantener el uso hotelero y abrir el complejo a la celebración de eventos, pero no llegó a fraguar.

El proyecto Soria Orígenes se presentó en el último trimestre de 2021 con un presupuesto total del entorno de los 4 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a 'adaptar' el Plan, de momento, a los 2,5 millones ya concedidos a través de los fondos europeos. Se intentó acudir a una segunda convocatoria, pero sin éxito.

Fue en marzo del año pasado cuando el Ayuntamiento desveló sus plan-



El Hotel Valonsadero se transformará en un Centro de Interpretación. MARIO TEJEDOR

tes para el Hotel Valonsadero de cara a su conversión en un centro de interpretación. La capital planteó una serie de intervenciones «que permiten reconvertir el Hotel Valonsadero en un Centro de Interpretación accesible y ejemplar energéticamente además de cumplir con esa búsqueda de un turismo sostenible medioambientalmente, pero también económicamente que afiance a las empresas del sector y permita la generación de nuevo tejido», según explicó en ese momento el Ayuntamiento.

#### **SORIA ORÍGENES**

El proyecto Soria Orígenes pretende, a grandes rasgos, crear nuevos recursos turísticos para la ciudad aprovechando el potencia de dos entornos como el río Duero y el monte Valonsadero.

El plan tiene cuatro ejes principales. El primero, el denominado *Due-ro Inside* que implica «actuaciones encaminadas a que este río se convierta en un auténtico producto turístico, con la puesta en marcha de un barco turístico o la mejora de infraestructuras obsoletas en su entorno como el Museo del Agua o el Ecocentro»

El segundo está orientado a la creación de un parque arqueológico del Monte Valonsadero que se focaliza en «dotar al conjunto de arte rupestre de herramientas que conviertan su enorme valor intrínseco en un valor turístico». Igualmente se iniciarían los trámites para conseguir la

certificación del área como Geoparque, se actuaría organizando los numerosos itinerarios señalizados y, al igual que en el caso del Duero, se mejorará su accesibilidad.

El tercer aspecto clave es el Soria Estela «con la creación de unos caminos de las estrellas o lugares de observación astronómica y la tramitación para obtener el certificado Starlight. Por último, se pretende aprovechar los excelentes recursos naturales en torno al Duero y del monte Valonsadero para convertir estas zonas en un foco de atracción para los amantes de los deportes al aire libre, dotando a estas áreas de varias infraestructuras, entre las que destacan una vía ferrata o una escuela de escalada.

### La Junta hará este verano un nuevo censo del cangrejo

SORIA

La Consejería de Medio Ambiente trabaja en un nuevo censo sobre las poblaciones de cangrejo ibérico o autóctono de río en una red de muestreo, compuesta por alrededor de 200 puntos, repartidos en las cabeceras de los ríos de provincias de Ávila, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia y Valladolid.

El censo, que se elaborará a lo largo de este verano, tratará de determinar la presencia del cangrejo autóctono y si las poblaciones que se mantenían alejadas del cangrejo señal en 2020 todavía existen.

El cangrejo autóctono vio reducida su población debido a la introducción en los ríos del crustáceo señal (especie exótica invasora) que le transmite una enfermedad conocida como afanomicosis. El señal y el rojo colonizaron ya desde la década de los años 70 los ríos y desplazaron a la especie autóctona a zonas más frías, como las cabeceras de los ríos, donde se mantiene de forma residual. Actualmente, sólo se puede pescar el cangrejo señal y está prohibido devolverlo a las

El técnico de caza y pesca del departamento de Delegación Territorial de Soria, Sergio García Pérez, explicó a Ical que el censo se elaborará este verano, que es en la época que el cangrejo tiene actividad. El muestreo, realizado por técnicos de Medio Ambiente de las diferentes provincias, se realiza a través del avistamiento directo, ya que el agua en la cabecera de los ríos es muy clara y se puede observar si transitan o no. En tramos más profundos, los técnicos utilizan un retel o una nasa con cebo y se comprueba si han entrado, según recoge Ical.

#### EL BARCO DEL DUERO, EL PRIMER PASO DEL SORIA ORÍGENES

El Ayuntamiento de Soria está a la espera de recibir el documento definitivo del estudio de navegabilidad del Duero para avanzar con el proyecto de instalación de un barco turístico en el río que sume nuevos atractivos a la ciudad. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, explicó esta semana que ya se han producido diversos encuentros con la empresa que está ejecutando el estudio, pero que aún no está el documento definitivo. Cabe recordar que será ese estudio el que

determine las características del barco en cuanto al número de pasajeros. Ese sería el siguiente paso del Ayuntamiento una vez tenga el estudio de navegabilidad, contratar la dotación del barco. La idea que maneja el Consistorio es poder licitar ese verano el contrato para la construcción del barco y que de cara a la próxima Semana Santa ya esté disponible.



# Educación invertirá 9 millones en las obras de ampliación de La Merced

La consejería de Rocío Lucas desembolsará más de 20 millones esta legislatura solo en las ampliaciones de los centros de FP de la capital y el colegio de Golmayo

J.S. SORI

La consejería de Educación invertirá algo más de 20 millones de euros durante esta legislatura en la ampliación de las infraestructuras educativas de la provincia. Concretamente, a los 13 millones que ya se están ejecutando en el Pico Frentes, se sumarán los casi 9 millones para ampliar La Merced y los más de 2 millones que se destinarán a las nuevas dependencias del Gerardo Diego de Golmayo. Así lo explicó la consejera, Rocío Lucas, el pasado viernes durante su comparencia en Cortes correspondiente al ecuador de la legisla-

Lucas no ofreció plazos concretos para el desarrollo de la inversión aunque Educación hace meses que cuenta con el proyecto ya redactado. La consejera explicó que la obra contará con un presupuesto de 8,9 millones. Hace dos años se adjudicó el contrato para la redacción del mismo que recayó en las empresas MBG Ingeniería y Arquitectura y Bario y Cameno Arquitectos.

En el momento de licitar la redacción del proyecto, desde Educación explicaron que se consideraba necesaria la ampliación para incrementar el número de puestos escolares en 120, lo que permitirá trasladar los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES Virgen del Espino, en concreto el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas.



 ${\it Entrada\ principal\ al\ CIFP\ La\ Merced\ de\ la\ capital.}\ {\it MARIO\ TEJEDOR}$ 

De este modo, el proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio con una superficie construida de 2.705 m2, que se conectará con el actual inmueble para permitir el funcionamiento como un único edificio. Así, para favorecer dicha unión se reubicarán espacios, tanto interiores como exteriores, afectados por la zona de conoxión

Los espacios previstos en esta ampliación son, para la familia de

Administración y Gestión, tres aulas polivalentes, un aula de administración y gestión y taller administrativo; para la de Hostelería y Turismo, dos aulas polivalentes, un aula de agencias/información turística, un taller de pastelería y repostería y un taller de restaurante y bar; para la de Industrias Alimentarias, un aula polivalente, una planta de elaboración de productos alimenticios, un laboratorio de análisis de alimentos y un almacén.

Además, los espacios comunes contarán con una sala de empresas, un aula profesional de emprendimiento, una biblioteca y aseos. En el nuevo inmueble se levantarán también dos aseos y vestuarios de profesores, un almacén general, cuartos de limpieza, de basura, de telecomunicaciones y contadores. Finalmente, la zona exterior contará con porches en patios, estacionamiento para bicicletas y espacios de juegos, estancia y ajardinamiento.

# Un expedición de 125 peregrinos sorianos inicia el Camino de Santiago

Van acompañados por seis sacerdotes

SOR

El pasado sábado 125 jóvenes peregrinos sorianos, procedentes de diferentes puntos de la provincia, han salido rumbo a la localidad gallega de Ribeira, desde donde iniciaron el camino que les llevará a lo largo de una semana hasta Santiago de Compostela. Han recibido la bendición y el envío por parte del obispo, Monseñor Abilio Martínez Varea, en la catedral de El Burgo de Osma. Cabe destacar que es el grupo de jóvenes sorianos más numeroso en realizar el Camino de Santiago desde hace muchos años, según informó la Diócesis de Osma Soria.

«De la mano de la Delegación de pastoral de infancia, juventud y universidad de la Diócesis de Osma-Soria, el grupo de jóvenes de Ágreda, Ólvega, Soria, Almazán, El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Tajaguece y Barcelona, de entre 15 y 35 años, acompañados por seis sacerdotes y un equipo de monitores responsables, se han animado a vivir una experiencia inolvidable de fe y comunidad, de esfuerzo, superación y descubrimiento», explicaron en un comunicado de prensa. En la jornada de hoy el centenar de peregrinos sorianos tiene previsto cubrir la etapa entre Boiro y Rianxo.



Foto de familia de losperegrinos tras el acto en la catedral. HDS

#### Soria ganó 51 autónomos durante el primer semestre

SORIA

Castilla y León se estancó en el número de trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA, en el primer semestre del año frente al incremento del 1,3 % en el conjunto de España, que sumó 42.064 emprendedores más, con respecto a diciembre de 2023. En Soria el número de autónomos creció en 51. De esta manera, la Comunidad contaba a 30 de junio pasado con un total de 185.697 trabajadores por cuenta propia, solo seis más que a finales del año anterior, mientras que en el país había 3,38 millones, según la información publicada por la Agencia Ical.

Un análisis de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recoge que la mayoría de las comunidades autónomas consiguen sumar nuevos cotizantes autónomos, a excepción de Asturias, donde bajó un 0,1 %, donde las altas de nuevos autónomos no consiguen frenar las bajas producidas en los seis primeros meses del año.

Baleares (8,1%), Valencia (1,8%), Andalucía (1,6%) y Madrid (1,5%) lideran el crecimiento en el primer semestre del año. En términos absolutos, Andalucía (+9.417 autónomos) y Baleares (+7.822 autónomos) concentraron el cuatro % de las nuevas altas de autónomos durante el primer semestre del año.

Desagregando más los datos y viendo la evolución por provincias, según la información consultada por la Agencia Ical, solo 14 de las 50 provincias españolas no lograron sumar autónomos en los seis primeros meses de 2024. Entre ellas, cinco fueron de Castilla y León como Ávila (-85), Salamanca (-71), Burgos (-53), Palencia (-37) y Zamora (-33). Por el contrario, hubo aumentos en León (92), Segovia (92), Soria (51) y Valladolid (51), según los datos recogidos por la Agencia.

El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, demandó en que no se pongan «trabas» ni «zancadillas» a la generación del empleo y al mantenimiento. «Creemos que últimamente se están impulsando o se quieren impulsar medidas que, desde luego, pueden llegar a lastrar el empleo, la creación e incluso el mantenimiento de las pequeñas empresas e incluso autónomos», apuntó el máximo responsable de la organización de autónomos.

# Soria tuvo en 2023 la tasa más alta de la Comunidad en delitos sexuales

En la provincia hubo 32 delitos contra la libertad sexual, incluidas 8 violaciones / La Policía logró esclarecer casi la totalidad de los incidentes que hubo el año pasado

#### JOSÉ SOSA SORIA

El Ministerio del Interior publicó esta semana el informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual correspondiente al ejercicio 2023. La provincia de Soria, junto a Salamanca, presenta con 3,6 por cada 10.000 habitantes la tasa de delitos conocidos más alta de la Comunidad Autónoma. La cifra de Soria es 0,6 décimas superior a la de Castilla y León, pero inferior en 0,9 décimas a la media nacional, según el citado documento. En total, en Soria se produjeron 32 delitos contra la libertad sexual destacando 8 casos de agresión con penetración.

En la tabla estadística que recoge los datos de cada una de las provincias, los datos de Interior indican que en Soria hubo los referidos 32 delitos contra la libertad sexual. La secretaria de Estado de Seguridad, responsable del documento, estable que hubo 20 casos de abusos o agresiones sexuales y 8 casos de agresiones con penetración. El total de casos de Soria se completa con 2 casos de acoso sexual, uno de contacto con menores de 16 años a través de nuevas tecnologías y un caso de prostitución.

El informe recoge la tasa de delitos por cada 10.000 habitantes y en el caso de Soria asciende a 3,6, la más alta junto a Salamanca de toda Castilla y León. Es evidente que siendo Soria la provincia menos poblada de España este tipo de indicadores se ven afectados, pero la relación con provincias con problemas demográficos evidencia que el dato de Soria es importante. Te-



Exterior de la Comisaría Provincial de Soria. MARIO TEJEDOR

ruel, con algo más de 135.000 habitantes, registra una tasa de 2,9 delitos sexuales por cada 10.000 habitantes, Segovia con algo más de 155.000 se sitúa en los 3,3 y Palencia con alrededor de 157.000 firma un 2,0.

El dato más positivo de la estadística publicada por el Ministerio del Interior es el que hace referencia a los hechos esclarecidos, es decir, aquellos delitos resueltos. La actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permitió resolver 31 de los 32 hechos cometidos. Los datos oficiales indican que el único caso que quedó pendiente de encontrar al culpable fue el referido al contacto con un menor a través de tecnología, lo que recuerda las dificultades de hacer frente a la creciente delincuencia a través de medios cibernéticos.

En cuanto al número de víctimas que sufrieron delitos de carácter sexual el año pasado en la provincia, desde Interior indican que fueron 38 personas. 26 de ellas sufrieron situaciones de agresiones o abuso sexual. Por último, destacar que el número de detenidos en Soria se levó hasta las 25 personas.

#### CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León registró un total de 711 delitos sexuales en 2023, lo que supone un incremento del 14,6 % con respecto al año anterior, según se desprende del informe Delitos contra la Libertad Sexual del Ministerio del Interior correspondiente este periodo y que se ha hecho público esta semana.

La comunidad ocupa la decimosegunda posición de un ranking que encabeza Cataluña con un total de 4.361 delitos de los 21.825 del total del país, que ha experimentado un crecimiento del 14,8 por ciento con respecto al 2022, según informa Europa Press.

Del total de delitos de este tipo cometidos en Castilla y León, 419 fueron por agresión y abuso sexual; 141 por agresión y abuso con penetración; 35 por acoso sexual; 17 por contacto con menores de 16 años a través de nuevas tecnologías; 22 por corrupción de menores; 19 por exhibicionismo; 34 por pornografía de menores; diez por prostitución; doce corresponden a provocación sexual y uno a promoción de la prostitución.

Atendiendo a las provincias, León encabeza la lista autonómica con 147 delitos, seguida de Valladolid (141), Salamanca (118), Burgos (104), Segovia (52), Ávila (45), Zamora (41), Soria (32) y Palencia (31). Además, la tasa nacional de delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes es de 3, por 4,5 a nivel nacional. Se sitúan por encima de la misma las provincias de Salamanca y Soria (3,6) y León y Segovia (3,3).

Respecto a los datos nacionales, el informe arroja que las mujeres víctimas de violencia sexual tienen mayoritariamente entre 18 y 30 años, mientras que la franja de edad más habitual en las víctimas varones es entre o y 13 años. En total, el año pasado se registraron en España un total de 21.825 hechos de esta naturaleza, un 14,8% más que en 2022. De ellos, en 18.464 la víctima era de sexo femenino, en 3.092 de sexo masculino y en 24 era desconocido. De este modo, se concluye que nueve de cada diez víctimas eran de sexo femenino

## El realismo de Eduardo Esteban impresiona en el Espacio Alameda

La exposición está abierta hasta el día 26

#### M.H. SORIA

Un realismo que impresiona y no deja a nadie indiferente. Así es la muestra de pintura del soriano Eduardo Esteban, con retratos, miradas, también bodegones e imágenes de costumbrismo de la propia ciudad de Soria que no cuesta nada reconocer gracias a su precisión a la hora de reproducir los momentos.

La exposición, que puede verse hasta el próximo 26 de julio –de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 – en el Espacio Cultural Alameda, es un recorrido por la obra de los últimos 10 años del artista donde contemplar una colección muy variada cu-

yo nexo común es el hiperrealismo y la gran calidad y técnica que contienen todas las pinturas, que asombran al visitante. Como reza la carta de presentación de la muestra, «un realismo onírico y poético que emociona, siendo capaz de plasmar el alma de las personas y cosas».

Esteban, que este año he presentado la Guía Sanjuanera y fue reconocido por la Asociación de Jurados en las pasadas fiestas de San Juan, ha resultado segundo en el salón de primavera de pintura realista. Entre sus nuevos retos está la ilustración digital para novelas gráficas y cuentos infantiles.



Exposición de Eduardo Esteban en el Espacio Cultural Alameda. M.H.

### **PROVINCIA**

# El borrador definitivo del Parque del Moncayo se publicará en semanas

• Medio Ambiente mostrará ya el texto del Plan de Ordenación del Parque Natural del monte, la cota más alta de la Cordillera Ibérica con 2.311 metros • Avanza la declaración de este espacio en la vertiente soriana

SORI

La Consejería de Medio Ambiente publicará, en las próximas semanas, el borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro Parque Natural del Moncayo, un acto administrativo previo que da un paso más para la declaración de este espacio. Los ayuntamientos, propietarios, agricultores y ecologistas participaron en la elaboración de este documento y, de momento, ningún colectivo se ha posicionado en contra de la declaración.

«La aprobación del borrador dará paso a la publicación de la Orden de inicio del PORN. A continuación se someterá a Información pública y audiencia, actos que serán publicados en el Bocyl», explicaron a Ical desde la Consejería.

El PORN determina los usos y actividades del monte que no difieren de lo que actualmente se realiza, ya que el espacio forma parte de la Red Natura y tiene dos figuras ya de protección: ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves) y ZEC (Zona Especial de Protección).

Las actividades que generan controversia como la caza serán compatibles con la que se realiza hasta la fecha, y agregaron que puede haber algunas zonas de reserva donde nidifica determinadas aves en las que estará prohibido, sin embargo, esta limitación ya está aplicada.

El jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, señaló que no va a haber grandes cambios pero sí mejoras respecto a la dinamización socioeconómica para los pueblos, y agregó que el futuro parque cuenta con Zonas de Reserva, donde se concentran los más valiosos recursos naturales y paisajísticos: las Altas Cumbres del Moncayo, la Muela de Beratón y la Cueva de los Murciélagos.

Respecto de la ganadería el PORN



El Moncayo en su vertiente soriana. HDS

no permite la instalación de nuevas explotaciones intensivas, ya que podrían suponer un riesgo para los acuíferos o para otros valores naturales del Moncayo. Una vez aprobado, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que se espera que sea a finales de año, tendrá una vigencia de 20 años.

La zonificación del espacio natural propuesta establece un total de 53 recintos, de los que tres se corresponden a 543 hectáreas de zonas de reserva (siete por ciento), ocho ocupan 606 hectáreas de uso limitado de interés especial (ocho por ciento), 19 suman 5.589 hectáreas de uso li-

mitado común (76 por ciento), nueve representan 589 hectáreas de uso compatible (ocho) y una zona de siete hectáreas de uso general.

El PORN es el documento que establece una ordenación del territorio, de los usos y aprovechamientos, para garantizar la conservación y protección de sus valores ambientales, al tiempo que promueve el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de la zona basándose en un uso sostenible de los recursos naturales. Su aprobación es un requisito previo en la declaración de un espacio natural protegido.

En el caso del Moncayo, la figura

de protección inicialmente propuesta para este espacio es la de Parque Natural, que se suma a la ya existente de ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000.

#### MÁS DE 7.000 HECTÁREAS

El documento inicialmente previsto para la Sierra del Moncayo integra una superficie de unas 7.680 hectáreas e incluye terrenos de los municipios de Ágreda, Beratón, Cueva de Ágreda y Vozmediano, donde vive una población vinculada de unos 3.150 habitantes. No obstante, solo en núcleo de Beratón se encuentra dentro del ámbito propuesto como

Parque Natural. El macizo del Moncayo, localizado en el extremo oriental de Castilla y León, es la cota más alta de la cordillera Ibérica (San Miguel, 2,311 metros). Desde el punto de vista geológico, la zona está dominada por los materiales silíceos (núcleo del macizo) y los calizos en las zonas periféricas.

Su altitud, su estrato geológico, la variedad de exposiciones y cierto carácter de 'insularidad' le permiten albergar una flora muy diversa, con un enorme número de comunidades vegetales en muy poco espacio.

En las zonas más bajas los melojares son dominantes, acompañados por carrascales y quejigales. Los hayedos acidófilos, en la cara norte, forman grandes extensiones junto a acebos y melojos. Destacar la presencia en esta sierra de las dos especies de robles atlánticos: el roble albar ('quercus petraea') y el roble pedunculado ('quercus robur'), pues es el Moncayo refugio para numerosas especies atlánticas ('ranunculus auricomus') y alpinas (f'estuca gautieri' o 'saxifraga longifolia').

Por encima del límite del bosque aparecen los piornales acompañados de enebros y arándanos, así como de sabina rastrera, sin olvidar multitud de comunidades adaptadas a diferentes ambientes, con especies a veces endémicas ('saxifraga moncayensis').

Esta riqueza botánica está acompañada de una importante variedad faunística donde hay que destacar la presencia, cada vez más frecuente, del quebrantahuesos, sin menoscabar la importancia de otras especies como la perdiz pardilla o la muy significativa representación de lepidópteros y coleópteros. Este espacio, posedor de una gran riqueza natural, forma parte de la red ecológica europea Natura 2000.

## Los voluntarios contra la basuraleza en Almazán recogen 40 kilogramos

SORI

Durante parte de la mañana de ayer, un grupo de 15 voluntarios se afanó en recoger la basura en el entorno del casco antiguo de Almazán, concretamente en el Parque El Cinto y la zona situada junto al río Duero en la Ronda del Duero, el lago artificial y el Parque de la Arboleda, según informó el Ayuntamiento. Dicha actividad forma parte de la iniciativa que desde hace seis años organiza el Consistorio en el marco de su programa de Educación Ambien-

tal#cuidAlmazán, y como Jornada de Limpieza Ambiental, Contra la Basuraleza

Según Teresa Ágreda, la concejala responsable de Medio Ambiente, la basura recuperada son mayoritariamente micro-residuos plásticos, envases, colillas y trozos de cristal, hasta un total de 40 kilogramos. Además, recuerda que como parte del programa de educación ambiental el Ayuntamiento dedica todos los meses una jornada a la limpieza en las zonas ver-

des y extrarradios de la población por parte del personal de servicios del consistorio. Dentro de la programación estival se realizará al menos otra actividad en el ámbito del Programa #cuidAlmazán, concretamente el día 28 de julio tendrá lugar un Sendero Botánico por el Parque de la Arboleda para el reconocimiento de la diversidad arbórea y arbustiva en este espacio y que será llevada a cabo por docentes universitarios de la Universidad de Valladolid.



Los voluntarios participantes en la recogida de basuraleza. HDS

### **PROVINCIA**



El paso de la Virgen en procesión por el paraje del Robledal. MONTESEGUROFOTO

# Los Santos Nuevos congregan en Almarza a cientos de personas

La tradición lleva a vecinos y visitantes a procesionar con la Virgen de las Angustias

#### MILAGROS HERVADA SORIA

La Virgen de las Angustias, a la que todos en Almarza y San Andrés conocen como de los Santos Nuevos, volvió ayer a procesionar en el paraje El Robledal, hasta llegar a su ermita. Junto a ellas, las imágenes de San Andrés, patrón de la pedanía, y Santa Lucía, que lo es de Almarza. Cientos de personas, «más que otros años», era el comentario general, se dieron cita en esta tradición que lleva celebrándose, al menos, desde el siglo XV,

según consta en los antiguos legajos que guardan con celo Almarza y San Andrés, en el arca que comparten.

Una condición que se repite también en la dehesa boyal y la propia ermita, una propiedad indivisa de los dos núcleos que les sirve para festejar. Y ayer lo hicieron a lo grande, con la procesión y la misa, y compartiendo también una comida de hermandad. «De siempre, la gente hacía sus barbacoas, pero por el peligro de incendio, el Ayuntamiento ha organi-

zado una paella para 400 personas», apuntó la alcaldesa, Ascensión Pérez, quien aseguró que el día acompañó y los temores de tormenta quedaron disipados.

Alos vecinos de Almarza y San Andrés les acompañaron también en esta cita de los Santos Nuevos personas procedentes de toda la comarca y de los distintos pueblos dependientes del municipio, así como de Soria capital y La Rioja. «Es como una concordia», matizó la alcaldesa. Tam-

bién estuvo animada la subasta de banzos pues llegaron a pagarse 300 euros por los de la Virgen e incluso llegó a 600 la puja para subir la talla al pedestal de la ermita.

Por la noche, el festejo se trasladó del paraje a la localidad de San Andrés, donde reposa el arca, y donde dice la tradición que ha de ser la verbena. Hoy celebrarán la Fiesta de la Fuente en Almarza, recordando a quienes con sus donaciones hicieron posible la llegada del agua al pueblo.



Los estandartes encabezan la comitiva. MF



Las imágenes procesionaron por el paraje hasta la ermita. MF

#### El Burgo de Osma presenta su nueva aplicacion turística

#### SORIA

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma presenta hoy la nueva APP turística de la Villa, un recurso digital que pretende transformar la manera en que residentes y turistas descubren y exploran los encantos históricos, culturales y naturales del municipio. La presentación correrá a cargo del alcalde, Antonio Pardo, y continuará detallando los pormenores de la aplicación el concejal de cultura y turismo, Miguel Ángel Miguel. La nueva app turística incluye mapas interactivos, navegación fácil y acceso a mapas detallados de la localidad, con puntos de interés señalizados. También rutas personalizadas, sugerencias de itinerarios basados en las preferencias del usuario, destacando rutas temáticas como la delos personajes ilustres. Incluye eventos y actividades, con un calendario actualizado de eventos culturales, festivales, y actividades recreativas en la Villa, así como información práctica, con una guía de restaurantes, hoteles, tiendas y servicios públicos.

#### Ruta nocturna y gymkana acuática en el acebal de Garagüeta

#### SORIA

El acebal de Garagüeta organiza este mes de julio varias actividades como la rutas guiadas en un recorrido interpretado por la Reserva Natural en el que se visitan los rincones más bellos e interesantes. Se organizan los jueves, desde las 17.00 horas, con una duración de tres horas. Además, una ruta nocturna, un paseo a la luz de la luna, se desarrollará el 21 de julio, a partir de las 22.00 horas, y durará dos horas. Se trata de percibir de forma muy especial el acebal, como indican desde la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta.

Asimismo, el día 24, se llevará a cabo una gymkana acuática, por equipos, en la que los participantes buscarán pistas y superarán diferentes retos. Comenzará a las 17.00 horas y su duración será de dos horas.

Además estará abierta todo el mes la exposición de fotos Heroicas, mujeres emprendedoras en el medio rural, de Blanca Almazán y Marta Roldán, en la Casa del Parque.

# Castilla y León se 'desenchufa' del eléctrico

- Las ventas de los coches electrificados caen un 15,2% en junio mientras crecen un 31,27% los híbridos no enchufables
- Las estaciones de servicio ven ruinosas las 'electrolineras' y los concesionarios demandan ayudas más asequibles

#### SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

Frenazo en las ventas de vehículos electrificados (es decir, enchufables, tanto eléctricos puros como híbridos enchufables), en favor de los híbridos no enchufables. Los consumidores va no se fían de las autonomías prometidas por las marcas y ven inviable hacer viajes si se ven obligados a realizar varias cargas con largas esperas. Incluso fabricantes como Audi-Seat-Volkswagen y Mercedes han anunciado que líneas de fabricación que hasta ahora dedicaban a los electrificados retornarán a la producción de coches de combustión.

La bajada del número de matriculaciones de vehículos electrificados ha sido una de las últimas noticias de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac), en su tradicional análisis del primer semestre del año. Hace pocos días la entidad apuntaba, en su último informe, que las ventas de vehículos electrificados caen un 11,5% en junio en España, con un total de 11.658 ventas. «El mercado de electrificados representa el 9,5% del total de ventas del mes, y es 1,5 puntos porcentuales inferior a junio de 2023», explicó.

En Castilla y León esa caída es aún más pronunciada y alcanza el 15,20% en términos interanuales, con un total de 212 ventas en junio. Por otro lado el trasbase de la comercialización a los híbridos no enchufables, si es evidente en el conjunto nacional, con un incremento del 22,29% hasta los 37.777 vehículos, en Castilla y León sale reforzada con un repunte del 31,27% hasta los 1.062 vehículos.

Aunque no de forma tan drástica, la tendencia también se deja ver en los datos acumulados del primer semestre. Mientras de enero a junio se vendieron en España 60.734 vehículos electrificados, la cifra subió a los 192.778 si se trataba de híbridos no enchufables. Mientras el mercado de electrificados bajó respecto al acumulado del primer semestre del año anterior un 1,50%, se incrementó un 25,28% en el caso de los híbridos.

En Castilla y León, aunque no registró datos negativos en la pro-

#### MATRICULACIÓN DE HÍBRIDOS Y DE ELECTRIFICADOS EN EL MES DE JUNIO



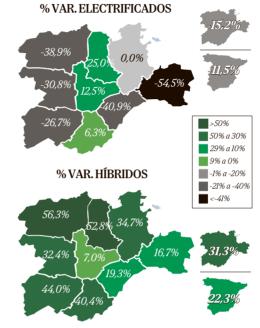

EL MUNDO

gresión de ventas de electrificados en el acumulado del semestre, el incremento se quedó en un estancamiento del 2,61% hasta las 1.260 unidades. El repunte fue mucho más claro en los híbridos no enchufables con un 19,19% hasta

Ante esta tendencia del mercado el director de marketing de Anfac, Félix García, explica que en el mercado de turismos electrificados «es bienvenida la prórroga del Moves hasta final de año para no paralizar las ventas de este tipo de vehículos, que están en cifras negativas de volumen en los dos últimos meses respecto a 2023. Por el contrario, los turismos híbridos convencionales siguen su senda alcista», precisa.

También celebran la prórroga de las ayudas al coche eléctrico, el referido plan Moves, los responsables de la Asociación de Concesionarios Oficiales de España, Faconauto. Su director de comunicación, Raúl Morales, indicó que el mercado «podría ir mucho mejor si consiguiésemos activar la venta de vehículos electrificados, que el mes pasado volvieron a caer». Por eso pide ayudas directas o incentivos fiscales para el electrifi-

cado. Desde Faconauto demandan que las ayudas Moves sean más ágiles en la tramitación y que sean abonadas en el momento de la compra. En la actualidad esos pagos se demoran durante meses.

#### **ESTACIONES**

A quien no pilla por sorpresa la noticia de la caída en las ventas de los electrificados es al presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Castilla y León (Fereclaes), Lorenzo Colomo: «Desde el sector lo vemos como una noticia más que previsible. Un factor es que no hay puntos de recarga suficientes, pero sobre todo, la inversión en la compra de un vehículo eléctrico a día de hoy no compensa por el alto coste que tiene, cuando tienes vehículos con motor de combustión de última generación con muy poquitas emisiones de CO2 y con un consumo bajísimo, por un precio en algunos casos hasta una cuarta parte del de un vehículo eléctrico», apunta.

«Eso sin contar con el problema que tienen los vehículos eléctricos hoy, que al no estar desarrollada todavía adecuadamente la tecnología, las autonomías teóricas que ofrecen están en los 500

kilómetros en los de alta gama, que cuestan más de 100.000 euros. Pero en los de gama media, la autonomía real roza los 250 kilómetros, lo que quiere decir que apenas podríamos llegar a Madrid. Eso sin pensar que nos pueda tocar estar media hora pillados en un atasco, donde nos quedaríamos tirados».

Para Colomo «esto es algo anunciado desde hace tiempo no solo en la asociación de estaciones de servicio. Sabemos, porque estamos en contacto con fabricantes y distribuidores de vehículos, que se está invirtiendo la tendencia a nivel europeo, Grupo VAG, propietario de Seat, Audi, Volkswagen, etcétera, ha dicho que sus plataformas de vehículo eléctrico las va a destinar nuevamente al motor de combustión, Mercedes ha dicho lo mismo hace dos meses... Son dos grupos de referencia en la fabricación de vehículos»

«Está claro que el vehículo eléctrico tiene que tener público, que le va a venir muy bien ese tipo de coches, pero que no es, como nos habían hecho pensar, un vehículo de uso masivo». La gente sigue apostando por el motor de combustión de última generación. Y es que el tema del repostaje es fun-

damental: «Durante la Semana Santa se hizo viral la imagen de un punto de carga de Tesla en la carretera de Valencia donde la gente esperaba cuatro horas para posicionar su coche en el punto de carga, y luego tenía que estar una hora más», recuerda Colomo. «Lógicamente, eso no es viable, y eso es otro de los motivos de que la gente no esté comprando vehículos eléctricos».

Y es que «para un uso urbano, de corto recorrido, y para un cliente que disponga de un cargador en un *parking* privado, sin duda es una buena opción, pero para ese nicho de clientes exclusivamente», añade el presidente de Fereclaes.

Por eso, la Asociación de Estaciones de Servicio de Catilla y León demanda a la Administración que no sea obligatorio, como ahora lo es, instalar puntos de carga eléctricos en las estaciones de nueva creación. «Tienen la obligación de instalar un punto de carga de al menos 50 kilovatios, y eso supone un coste para el inversor de entre 50.000 y 100.000 euros como mínimo, y sabemos que ese punto de carga va a tener un retorno de unos 2.000 euros al año. Lo que quiere decir es que necesitas 30 años para amortizar una instalación que seguramente dentro de un año haya quedado obsoleta».

Por eso, a nivel nacional, demandan que no exista esa obligación de instalar puntos de carga: «Que sea el empresario el que decida si quiere, y si en su población es viable poner puntos de carga, porque habrá sitios donde sea rentable y en otros no», señala Colomo, que pone como ejemplo su propio caso: «Yo tengo diez estaciones de servicio. Solo en tres de ellas los puntos de carga eléctricos no son una pérdida», remarca.

ÞÁVILA. Es la provincia que más baja las matriculaciones de electrificados en el acumulado de enero a junio, un 17,28% menos que el mismo periodo del año anterior, de los 981 a los 67 (de ellos, los eléctricos puros bajaron de 35 a 29, un -17,14%). En términos interanuales respecto al mes de junio, los números son positivos,

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

# LA POSADA

**EL**MUNDO

Todos los viernes una mirada a los atractivos de Castilla y León

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

aunque se estancan en un 6,25% mientras los híbridos no enchufafables se disparan un 40,35% respecto al junio anterior, con 80 vehículos. En el acumulado, los híbridos suman 372 en el primer semestre del año, un 33,81% más respecto al mismo periodo de 2023.

▶BURGOS. Es una de las dos provincias de la Comunidad, junto a Palencia, que no anotan datos negativos en ninguno de los cuatro registros: ni en los electrificados ni en los híbridos, ni en el interanual ni el acumulado, si bien en el electrificado no experimenta incremento alguno, con el o%, pues en los dos junios vendió el mismo número de unidades, 40. Mientras, en los híbridos el repunte fue del 34,71%, de 121 a 163. En el acumulado del primer semestre los electrificados subieron un 7,88% hasta los 219, mientras los híbridos subieron un 35,5% hasta los 874. Si se atiende a los eléctricos puros, sin embargo, el interanual respecto a junio sí anota una caída del 7,69% hasta los 24 vehículos.

▶LEÓN. Es la tercera provincia donde más bajan los enchufables, un 38,89% en términos interanuales, de los 54 vehículos de junio de 2023 a los 33 de junio de 2024, mientras los híbridos suben los que más de la Comunidad, un 56,29% hasta los 236 matriculados en junio. En el acumulado del primer semestre del año la caída de los electrificados es del 4,44% hasta los 215 vehículos, diez menos que en el mismo periodo del año anterior. Los híbridos no enchufables subieron, sin embargo, un 27,09%, de 827 a 1.051.

▶PALENCIA. Junto a Burgos no presenta datos negativos, salvo si, dentro de los electrificados, se atiende al subgrupo de los eléctricos puros, que en el acumulado semestral bajan un 31,25% hasta las 22 unidades. Eso sí, el número de unidades de la comparación es muy bajo. Pasa de matricular 8 electrificados en junio de 2023 a 10 al junio siguiente, un 25% más. Y pasa de 36 a 55 híbridos, un 52,78% más. En el acumulado, no hay cambios en los enchufables, con 59 vehículos vendidos en ambos periodos, mientras los híbridos suben el 24,69% hasta los 298 en el primer semestre.

▶**SALAMANCA.** La provincia charra es uno de los mejores ejemplos de la diferencia en la matriculación de enchufables y no enchufables. Mientras los primeros bajaron un 26,67% hasta las 22 unidades en junio, los segundos repuntaron un 43,96% hasta las 131. En el acumulado del primer semestre se registró, sin embargo, un incremento también en los electrificados, aunque solo de 10,12%, de 168 a 185 vehículos, mientras los híbridos no enchufables crecieron un 30,5%, desde las 505 a las 659 unidades. Los eléctricos puros bajaron de 18 a 11 unidades de junio a junio, un -38,89%.

► SEGOVIA. Es la segunda provincia con mayor caída de los enchufables en términos interanuales, con un 40,91% menos de junio a junio hasta las 13 unidades. En cuanto a los híbridos no enchufables, el repunte fue del 19,30% hasta los 68 vehículos matriculados en junio. En el acumulado del primer semestre, son positivos tanto los incrementos de enchufables (22,22%, de 72 a 88 vehículos) como de no enchufables (18,62%, de 290 a 344 unidades). Es en el eléctrico puro en el que más baja la provincia, con un -30,77% interanual hasta los 9 vehículos comercializados en junio.

► SORIA. Es la provincia que más baja en electrificados en términos relativos, un 54,55% interanual, si bien es poco significativo en números absolutos, pues se trata de pasar de 11 a 5 vehículos matriculados en junio. El repunte de los híbridos no enchufables es del 19,3%, de 30 a 35 unidades. En el acumulado del primer semestre, de enero a junio, registra un repunte también de los enchufables, un 16,67%, si bien supone pasar de 36 a 42 unidades. El híbrido sube un 10,8% con más del triple de unidades, de 176 a 195. En el eléctrico puro la provincia registra incrementos del -40% interanual y del -18,75% en el acumulado.

▶VALLADOLID. Es en el eléctrico puro en el que la provincia registra mayores caídas, con un -6,45% interanual, de 31 a 29 unidades, y un -17,65% en el acumulado del primer trimestre, de 187 a 154 vehículos. En el interanual registra números positivos en los dos registros, quizá por el empuje como sede de las instituciones y de las principales fábricas de automoción, que le hacen subir un 12,5% el número de enchufables matriculados de junio a junio, de 56 a 63, curiosamente menos que híbridos no enchufables, que repuntan solo el 6,99% pero con el cuádruple de unidades, de 229 a 245. En el acumulado de enero a junio, sin embargo, baja en los dos casos, tanto en enchufables, con un -3,69% hasta los 313, como en los no enchufables, con un -0,4% hasta los 1.250. Es en los eléctricos puros donde Valladolid baja de forma más clara, un -6,45% interanual (29 unidades en junio) y un -17,65% en el acumulado del semestre (154).

**ZAMORA.** Baja con claridad la venta de enchufables de junio a junio, un -30,77% hasta las 9 unidades. Los híbridos no enchufables, sin embargo, repuntan un 32,43%, de 37 a 49 vehículos matriculados. En al acumulado los dos datos son positivos. Mientras sube un 22,03% el número de electrificados, con 72 de enero a junio, repunta un 10,98% el de híbridos no enchufables, de 246 a 273 unidades. En cuanto al eléctrico puro, los datos son dispares en la provincia. Mientras en la comparación interanual la caída es del 42,86%, de 7 unidades a 4, en el interanual el dato es positivo, de 29 a 45, un repunte del 55,17%



Bomberos, Policía Local y personal sanitario en el lugar del accidente. BOMBEROS DE BURGOS

# Fallece un hombre de 53 años tras un aparatoso accidente en las afueras de Burgos

El vehículo en el que circulaba acabó completamente destrozado y fue necesaria la intervención de los bomberos para sacar su cuerpo

Nueva tragedia en las carreteras burgalesas. Un hombre de 53 falleció al filo de la madrugada de ayer después de sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la autovía A-

1, muy cerca de Burgos capital.

Una llamada a la sala de operaciones del 112 informando del siniestro movilizó al Cuerpo de Bomberos, que se desplazó inmediatamente al lugar, situado en el kilómetro 240 de la autovía en sentido Vitoria.

Junto a los bomberos, también se personaron varias dotaciones de la Policía Local y Nacional. De igual manera, se trasladó la incidencia al Sacyl, que envió una Unidad Medicalizada de Emergencia. Una vez allí, los bomberos tuvieron que intervenir de manera urgente para sacar al hombre de su vehículo, que se encontraba completamente destrozado y con las luces apagadas.

Debido a la brutalidad del impacto, el personal sanitario nada ha podido hacer por salvar la vida de la víctima, cuyo fallecimiento se ha confirmado en el mismo lugar del siniestro.

Se trata de la séptima víctima mortal en la red viaria de la provincia de Burgos en lo que va de año. Por otro lado, conviene reseñar que las carreteras de Castilla y León registran hasta la fecha más de 60 fallecimientos a lo largo de 2024, lo que se traduce en un incremento superior al 22% respecto al primer semestre del pasado ejercicio.



BOMBEROS LEÓN

CUATRO HERIDOS, ENTRE ELLOS UN BEBÉ, EN UNA SALIDA DE VÍA EN LEÓN. El fin de semana sumó otro accidente en Garrafe de Torío (León), con 4 heridos por salida de vía, uno de ellos un bebé, informa Ical.

Tampoco hay que pasar por alto otra realidad muy presente en la capital burgalesa: las víctimas de atropellos. Especialmente trágico resultó el suceso que tuvo lugar el pasado 20 de junio, cuando un hombre de 80 años acabó muriendo después de ser arrollado por una motorista en un paso de peatones situado en la calle de la Merced, a la altura del puente de Santa María y la plaza Vega, pasadas las 13 horas.

A los pocos minutos de producirse el accidente, una dotación de la Policía Local se personó en el lugar. Mientras tanto, la sala de operaciones del 112 envió una ambulancia medicalizada del Sacyl para atender al herido, que estaba inconsciente.

Ya en el lugar de los hechos, el personal sanitario realizó una maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al herido durante más de diez minutos. Después de ser estabilizado, el anciano ha sido trasladado en UVI móvil al complejo hospitalario de Burgos.

El último atropello grave en la ciudad tuvo lugar a principios de este mes, cuando un varón de 72 años resultó herido después de ser arrollado en la confluencia de la calle Vitoria con Bartolomé Ordóñez.

# Los 25 bienes pendientes de declararse BIC

La Junta de Castilla y León tramita los expedientes que esperan resolución / El más antiguo lleva en el cajón 52 años, el conjunto histórico de Espinosa de los Monteros, en Burgos, cuya incoación se solicitó en 1972

#### VALLADOLID

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Castilla y León tiene actualmente 25 expedientes de declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC) pendientes de resolución, dos de ellos transversales en varias provincias, cinco en Burgos y en León, cuatro en Valladolid, tres Ávila, Salamanca y Zamora, y ninguno en las provincias de Palencia, Segovia y Soria.

Así se desprende de la respuesta publicada en el Boletín Oficial de las Cortes a la pregunta escrita presentada por el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que inquirió al departamento coordinado por Gonzalo Santonja sobre los expedientes pendientes de resolución y su fecha de incoación, después de que en apenas un año se concluyeran todos los trámites precisos para la declaración como BIC de 'La pirámide de los italianos', en Burgos, a petición de los procuradores de Vox en las Cortes. A juicio de Igea, la «celeridad» de la resolución en ese caso «contrasta con los tiempos medios de tramitación en el caso de otros muchos BIC, con demoras de décadas».

El expediente más añejo que reposa pendiente de resolución es el de la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, que aguarda ser declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico desde 1972, una década a la que también remiten expedientes como los del Valle de las Cinco Villas en Ávila (que aguarda su momento desde el verano de 1975), el de la ermita de San Pelayo, en Hortigüela (Burgos) como



Vista parcial de La Recuelga, con el antiguo lavadero de Antracitas de Fabero. ICAL

monumento y el del casco antiguo de Ponferrada, en León (estos dos desde 1976), además del casco antiguo de Zamora y el Monasterio de San Pedro de Arlanza en Burgos, ambos desde 1979, informa Ical.

Desde los años 80 son ocho los expedientes pendientes. Así, de 1980 data la fecha de incoación del poblado romano de Corona de Quintanilla, en el enclave leonés de Luyego, que aspira a ser declarado zona arqueológica, y la Iglesia de San Jorge en el Condado de Treviño, en Burgos, que entra dentro de la categoría de monumento. En 1981 se incoó en ese mismo apartado la iglesia parroquial de Santo Tomás, en el municipio zamorano de Castrogonzalo, y de un año

más tarde datan el barrio viego o catedralicio de Salamanca, como conjunto histórico, y el Convento de santa Clara en Benavente (Zamora) como monumento, además de la ermita de San Miguel en boca de Huérgano (León), dentro del mismo apartado.

#### ZONA ARQUEOLÓGICA

Por otra parte, de 1987 es el expediente que pretende la declaración del yacimiento La Ermita-Las Arenas como zona arqueológica en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), y desde 1989 aguarda la vez el puente romano de dieciséis arcos de piedra de Simancas, en Valladolid.

De los años 90 son cuatro los expedientes sin resolver. El más an-

tiguo de ellos data de 1991, y es el del Hotel Alfonso V (antes conocido como Oliden) en León, en la categoría de monumento, igual que la iglesia de San Polo en Salamanca, que espera desde 1992, y que la Casa de Vela Zanetti, en el municipio burgalés de Milagros, desde un lustro más tarde. De 1999 es la fecha de incoación del yacimiento romano de Las Calaveras en Renedo de Esgueva (Valladolid), que pretende ser reconocida como zona arqueológica.

Desde la primera década del nuevo milenio solo hay un expediente pendiente, el que atañe a la Calzada de la Plata a su paso por Castilla y León, en la categoría de conjunto histórico desde 2001, mien-

tras que hay otros cinco expedientes pendientes de resolución en la presente década.

En 2022 se incoó el del complejo minero-industrial de La Recuelga, en Páramo del Sil (León) como conjunto etnológico, un año después el de Suerte de Pinos en la categoría de bienes inmateriales, y de este mismo año datan tres casos: el Puente Colgante de Valladolid (como monumento), el Bosque de Béjar (en Salamanca) como jardín histórico y Los Barrios de Villanueva en Ávila como conjunto etnológico.

En su respuesta a las preguntas del procurador del Grupo Mixto, que cuestionaba al consejero si en el caso de La Pirámide de los Italianos se había actuado «siguiendo el principio de igualdad ante la ley que debe regir el funcionamiento de cualquier administración pública», desde la Consejería de Cultura aseguran que han seguido «el correspondiente procedimiento como con todas las solicitudes».

«Se inicia un período de información previa, con el fin de determinar la conveniencia de incoar alguno de los procedimientos para la protección de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Comunidad y, una vez incoado, se siguen los trámites legalmente establecidos. En este caso, la solicitud se acompañaba de documentación justificativa suficiente de los valores singulares y relevantes del bien y, en el trámite de información pública, no se han recibido alegaciones de relevancia, por lo que el procedimiento no se ha dilatado en el tiempo», concluyen.



# JUAN CARLOS DE MARGARIDA Reflexiones económicas veraniegas

Antes de adentrarnos ya en los meses estivales, donde parece que se desconecta de la actualidad socioeconómica y política del país por unas semanas, es conveniente hacer un repaso de la coyuntura económica que venimos viviendo desde que comenzó este año 2024.

Sin duda, es necesario señalar que la creación de empleo se ha visto limitada habiéndose concentrado la mayor creación de empleo en el sector público, menos productivo que el privado que es el que verdaderamente incrementa la actividad económica. Además, existe una fuerte dualidad en el mercado de trabajo caracterizada porque los jóvenes son los que más sufren las consecuencias del aumento de la desigualdad salarial y los que mayor precariedad contractual padecen.

A esto se le debe sumar la reducción de la inversión por parte de las empresas debido,

principalmente, a la gran incertidumbre que está presente por las decisiones políticas tanto a nivel regional, nacional e internacional. Por ello, se necesitan altas dosis de competitividad para que las empresas sorteen los incrementos de costes laborales. La realidad es que la incertidumbre política acrecienta la incertidumbre económica.

En Castilla y León estos datos se traducen en diferentes realidades a las que se debe hacer frente en el corto plazo como son la debilidad de la inversión privada, el consumo contenido de los hogares, el aumento de precios de la energía, o el incremento de los salarios no acompasado con la inflación. De hecho, venimos de una pérdida del poder adquisitivo de las familias debido a que lo salarios no se han incrementado en la misma medida que la inflación o los impuestos.

Es más, en este contexto, los deberes que nuestra región y España tienen asumidos con la UE no sólo no se han hecho en su totalidad sino que además vamos muy lentos a la hora de tomar medidas correctoras de las políticas económicas que se están realizando y que no añaden valor. Además, la deuda pública, aunque disminuye en relación con el incremento del PIB, se está incrementando de forma notoria, lo que conlleva problemas a la hora de su sostenimiento debido a los altos tipos de interés, los costes sociales del envejecimiento de la población y a un crecimiento económico marcado por una fuerte inestabilidad con muchos altibajos.

Ante estas realidades, nada halagüeñas, desde ECOVAEstudios venimos advirtiendo que es del todo necesario reducir el gasto público que no aporta valor a la economía poniendo el foco de atención en la devolución de la deuda, puesto que lo contrario tiene graves consecuencias tanto en el mercado de trabajo como en el sistema empresarial regional y nacional.

En definitiva, nos vamos a las vacaciones de verano sin los deberes hechos. Es más, podríamos decir que una política económica fundamentada en un mayor gasto y una mayor deuda no es el camino correcto. En realidad, no somos conscientes de que la economía no va por el camino óptimo de regeneración de la actividad económica y de estabilidad laboral en el corto y medio plazo. No olvidemos que el ciudadano-consumidor es el motor de economía y que para que consuma necesita credibilidad y confianza junto con una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Es necesario, por tanto, ponerse desde ya "manos a la obra" por todos los actores que intervienen en la regeneración de la política económica de la región y que junto con una política fiscal no opresiva y una política monetaria que permita más acceso al crédito, al consumo y a la inversión, se logre garantizar que el crecimiento económico, que en la actualidad se encuentra lleno de sombras, se afiance en el tiempo de una manera sostenida y equilibrada.

En definitiva, aunque ya nos encontremos inmersos en las vacaciones de verano la gestión óptima de la economía debe ser lo prioritario para lograr tener un final de año sin sobresaltos socioeconómicos.

**Juan Carlos De Margarida** es Presidente de Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.

# El CES recomienda a la Junta que actualice el Plan de Bioenergía 'caducado'

El Consejo Económico y Social considera «prioritario» luchar contra el abandono de los montes desde una gestión «activa y sostenible»

#### VALLADOLI

Mejorar la gestión del sector forestal y dar un impulso al medio ambiente. Son dos de los objetivos del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, que recomienda a la Junta que actualice el Plan Regional de Bioenergía, aprobado en 2011 pero cuya vigencia terminó en 2020. También apremia a la Administración autonómica para que reduzca el plazo de aprobación de las normas que desarrollen el nuevo decreto de aprovechamiento forestal en montes y otras zonas arboladas, pendiente de aprobación.

Son algunas de las recomendaciones que el CES realiza sobre el proyecto de decreto autonómico por el que se desarrolla el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en zonas no gestionadas por la Administración, en el que destaca la importancia de la integración y conservación de los paisajes rurales, el mantenimiento de los valores culturales y la preservación de la biodiversidad.

Debido a esa importancia, y al hecho de considerar «prioritario» luchar contra el abandono de los montes a través de una gestión forestal «activa y sostenible» que promueva el aprovechamiento ordenado de los recursos forestales para «fijar población, mantener los usos en el territorio y evitar los incendios forestales», el CES apremia a la Junta a «fijar un plazo inferior» para dictar las normas forestales que desarrollan el decreto por la Consejería de Medio Ambiente, ya que el que fija el documento, de tres años, «es largo y podría acortarse».

De hecho, en su informe, el CES recuerda que la *Estrategia Forestal Española (EFE) horizonte 2050* destaca la



*Un operario corta madera de chopo con una motosierra.* PQS / CCO

movilización sostenible de recursos forestales, maderables y no maderables, como una oportunidad para la diversificación de la producción forestal, la revalorización económica del monte y el desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural.

Por ello, el CES reconoce, en el informe recogido por Ical, la importancia de esta movilización de recursos forestales para «la propia conservación y persistencia sostenida de los ecosistemas forestales», donde se incide en la capacidad para generar empleo como «elemento clave para afrontar el reto demográfico» de la mano de una «gestión sostenible» en dicho aprovechamiento.

#### RECURSO ESTRATÉGICO

También incide el CES en sus recomendaciones en la importancia de la biomasa como «recurso estratégico» para la Comunidad, que puede contribuir a «reducir la dependencia de los combustibles fósiles y constituye además una oportunidad para reducir la factura energética y descarbonizar la economía».

Por ello, trasladan que la valorización energética de la biomasa forestal es una «alternativa viable, eficiente y sostenible» que contribuirá a la transición energética y es clave para cumplir el objetivo de reducción de las emisiones, siempre que la biomasa forestal sea producida de «manera sostenible y con respeto a la biodiversidad» y sea utilizada de «manera eficiente y apropiada», en consonancia con la Estrategia Forestal Española (EFE) horizonte 2050.

Con motivo de los Fondos Europeos que actualmente existen, el Consejo Económico y Social anima así a desarrollar proyectos concretos en el «corto plazo» que pongan en valor esta «forma de energía».

### Castilla y León activa el control telemático de capturas de paloma torcaz en cotos de caza

Los que se adhieran tendrán prioridad para lograr futuros permisos de tórtola

#### Í. ARRÚE VALLADOLID

La Junta de Castilla y León ha activado el control telemático de capturas de paloma torcaz en cotos de caza. Un mecanismo de adhesión voluntaria, pero que tendrá una gran aceptación entre los titulares cinegéticos, ya que los que den este paso tendrán preferencia para adquirir permisos para la caza de la tórtola en el momento en el que la Comisión Europea dictamine la suspensión de la moratoria que afecta a esta especie (posiblemente en 2025).

De forma gratuita, la Junta de Castilla y León proporcionará a los cotos que se adhieran a este sistema una aplicación de escritorio, destinada a su titular o gestor cinegético, para la gestión de las autorizaciones de aquellos cazadores que durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre salgan a cazar palomas torcaces.

Una vez dados de alta en su coto, cada cazador podrá descargarse en su teléfono móvil una aplicación donde podrá anotar al final de la jornada las perchas de torcaces capturadas mediante un sistema que velará por la protección de cualquier dato de carácter personal, anonimizando su identidad.

#### HASTA 2.800 COTOS

A partir de los históricos de capturas de tórtola europea, el número de cotos que potencialmente podría adherirse al sistema alcanzaría la cifra cercana a 2.800 cotos de los casi 5.000 cotos de caza que hay en Castilla y León. No obstante, el interés por la caza de la tórtola europea se manifiesta sólo en determinados cotos por lo que se prevé que el número final de co-

tos que decidan sumarse a la iniciativa podría rondar los 700 cotos de la Comunidad

Desde el año 2021, y en aplicación del Dictamen Motivado de la Comisión Europea, la totalidad de los Estados miembros de la UE han establecido la moratoria de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur). Recientemente, el Consorcio Científico de la Comisión Europea ha constatado que de cara al año 2025 es posible valorar una reapertura de la caza de esta especie asignando cupos a cada Estado miembro bajo la condición de que se hayan puesto en práctica mecanismos de control de capturas que permitan detener la caza de un día para otro cuando se haya alcanzado el cupo nacional.

Las medidas de protección para las especies cinegéticas, publicadas esta semana en el Bocyl, sirven para avanzar en la puesta en marcha de un sistema de control efectivo de capturas diarias, de tal forma que se lleven a cabo pruebas reales a lo largo de la media veda de la temporada 2024-2025 sobre una especie análoga a la tórtola europea en cuanto a condiciones de aprovechamiento cinegético, que en el caso de Castilla y León es la paloma torcaz.

La integración de los titulares cinegéticos en este sistema de control efectivo de capturas diarias de paloma torcaz durante la media veda permitirá, por un lado, poner en marcha un proyecto demostrativo de sistemas de control automatizado de capturas diarias y, por otra parte, disponer de un inventario de cotos de caza en los que sus titulares manifiesten su voluntad en la adhesión a sistemas de gestión adaptativa de la caza de la tórtola,

# La Comunidad recibe 338 millones de euros de la UE, la quinta que más

#### ALLADOI

Castilla y León fue la quinta comunidad autónoma de régimen común que más fondos europeos recibió en 2023, con 338 M $\in$  euros (M $\in$ ), si bien la cantidad recibida desde que el mecanismo se puso en marcha hasta diciembre del pasado año asciende a 1.621 M $\in$ , un *ranking* en el que se coloca en sexta posición

Así lo recoge el *Informe Comunida*des *Autónomas 2023*, elaborado por el Observatorio de Derecho Público con datos del Gobierno y recogido por Europa Press, un documento que muestra que Cataluña fue la que más fondos recibió en 2023 con 924 M€, seguida por Andalucía y Madrid, con 815 M€ y 619 M€, respectivamente. Tras ellas, se sitúan la Comunidad Valenciana, con 506 M€; Castilla y León, con 338; Galicia, con 310 M€; Castilla-La Mancha, con 300; Canarias, con 281 M€; Aragón, con 195; y Baleares; con 176 M€.

En la parte baja de la tabla se ubican Murcia, con 171 M€; Asturias, con 149 M€; Extremadura, con 141 M€; Cantabria, con 99 M€; y, finalmente, La Rioja, con 92. Por su parte, las comunidades autónomas con régimen especial, País Vasco y Navarra, recibieron 300 M€ y 136, respectivamente. De su lado, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibieron once y diez M€, respectivamente. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia repartió un total de 5.966 M€ en 2023, según recoge el trabajo.

El informe también muestra que Andalucía, al cierre de 2023, es la comunidad autónoma de régimen común que más fondos europeos ha recibido desde que el mecanismo se puso en marcha, un total de 4.077 M€, seguida de Cataluña y Madrid.



Palomas torcaces tras una jornada de caza. E. M.

## **DEPORTES**

# Teijeira, tercer fichaje

FÚTBOL. El Numancia incorpora un jugador ofensivo formado en la cantera de la Real Sociedad y que la pasada temporada estuvo cedido en Unionistas de Salamanca

#### JON ANDER URIARTE SORIA

El C.D. Numancia sigue dando forma a la plantilla de la temporada 24-25 al anunciar ayer su tercer fichaje del curso. Se trata de Asier Teijeira Martín, jugador de corte ofensivo formado en la cantera de la Real Sociedad y que la temporada pasada actuó en Unionistas de Primera Federación. Con este refuerzo son 13 los integrantes de la plantilla rojilla hasta el momento.

El último fichaje anunciado desde la Avenida de Mariano Vicén en Zumárraga (Guipúzcoa, el 10 de octubre de 2001), es un jugador ofensivo de 189 centímetros al que le gusta jugar de media punta si bien puede desenvolverse tanto en el perfil izquierdo como en el derecho. Formado en Zubieta, donde ha pasado más de diez años, el nuevo jugador rojillo fue pasando por diferentes categorías en el escalafón del equipo txuri urdín hasta llegar al segundo equipo, donde militó en Primera Federación. En este sentido, el jugador ya conoce el estadio de Los Pajaritos dado que en la temporada 22-23 jugó con la Real Sociedad B en el mes de octubre en un encuentro que los rojillos ganaron por la mínima. En ese compromiso, Teijeira saltó al terreno de juego en el minuto 81. Esa temporada, el futbolista participó en 26 partidos y anotó un gol, llegando a disputar la fase de ascen-



Asier Teijeira se ha formado en Zubieta. REAL SOCIEDAD

so a Segunda División con el filial donostiarra. En las dos temporadas anteriores, el futbolista militaba en la Real Sociedad C.

La pasada temporada, Teijeira era cedido a Unionistas de Salamanca, entidad en la que siguió acumulando minutos en Primera Federación y con el peleó por colarse en el play off de ascenso a Segunda División. Con el equipo charro participó en 28 encuentros, 14 de ellos como titular, no estrenándose en la parcela anotadora. Entre esos encuentros estuvieron los dos que el equipo charro disputó la temporada pasada en Copa del Rey ante Villarreal y F.C. Barcelona. En ambos casos, el nuevo jugador rojillo saltó al terreno de juego en la segunda parte.

Asier Teijeira tiene entre sus cualidades el buen golpeo de balón, cualidad que deberá demostrar esta temporada. Tras terminar su cesión con Unionistas el jugador regresó a la disciplina de la Real Sociedad, club con el que ha terminado contrato por lo que llega libre a la entidad rojilla esta temporada.

Asier Teijeira es el tercer fichaje anunciado hasta la fecha por el C.D. Numancia para la temporada 24-25 y son ya 13 los integrantes que tiene la plantilla hasta la fecha. El primer fichaje anunciado fue el de Aitor Seguín, extremo izquierdo de 29 años de edad formado en la cantera de Lezama del Athletic de Bilbao y que el curso pasado defendió los colores de la UD Logroñés en Segunda Federación. Este futbolista tiene amplia experiencia en Primera y Segunda RFEF, incluso Segunda A, pues jugó en Real Unión, Barakaldo, Bilbao Athletic y Baskonia.

El segundo fichaje anunciado fue el de Unai Rementeria, centrocampista zurdo que puede ocupar tanto la posición de mediocentro como de interior. Este jugador procede del Talavera C. F., rival la pasada temporda de los rojillos en el Grupo V, y tiene amplia experiencia en Segunda B, incluso Segunda división, pues jugó con el C.D. Mirandés en la categoría de plata del fútbol español. Formado en la cantera de la Real Sociedad tras pasar por el Danok Bat, Rementeria recaló en el Athletic Club B en 2021 y jugó en 2022 con el C. D. Mirandés.

# **AJEDREZ Triunfo** riojano en el Trofeo de **Almenar**

El ajedrecista alfareño Javier Jiménez Ramos se adjudicó el VII edición del Torneo de ajedrez 'Almenar de Soria'. La cita contó con 33 participantes de muy variada procedencia: Soria, Ólvega, Golmayo, Calahorra, Alfaro y, cómo no, el propio Almenar de Soria.

La séptima edición del Torneo se celebró en el Consistorio de la localidad mediante una única competición para todos los participantes. El sistema elegido fue el suizo, a seis rondas, con partidas a un ritmo de 15 minutos más tres segundos por movimiento.

La competición fue ganada por el alfareño Javier Jiménez Ramos, con cinco puntos, que se impuso en el sistema de desempate al soriano Ángel Tutor Gómez y a su propio hijo, Daniel Jiménez Escudero. En la parte infantil, el mejor sub-10 resultó ser Martín Múzquiz Falcón, con 4 puntos. Además del calagurritano, fueron premiados en esta categoría Mikel Lamour Marañón, que consiguió 3 puntos, y Maia Difhallah Sánchez, con 2 puntos. En la categoría sub-14, los tres premiados fueron Rodrigo Altelarrea Hernando, que obtuvo 5 puntos, Juan Alfonso Gil Barragán, que alcanzó 3,5, y Diego Morillo Liso, también con 3,5 puntos.

# Castilla y León acaba quinta en La Nucía

ATLETISMO. Los atletas 'sorianos' logran varios pódiums en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas

Castilla y León fue quinta en el IL Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, celebrado este fin de semana en la localidad alicantina de La Nucía. El combinado regional sumó un total de 397 puntos, en una clasificación con Madrid en primera posición, con 532,5 puntos, seguida de Cataluña (505,5), Valencia (474,5) y Andalucía (442).

Por lo que se refiere a los resultados individuales destacar el triunfo de David González (Image FDR) en la competición de altura, al superar el listón en el 2,11. También se impuso el

vallisoletano Diego Casas en el concurso de disco, con un mejor lanzamiento de 59,34. En féminas, las burgalesas Lucía Carrillo fue la más rápida en la final de los 100 metros, con un tiempo de 11.75, y Eva Santidrián lo fue en los 200, con 23.63 como el mejor crono en meta. La segoviana Claudia Corral, en una gran carera en solitario, ganó la prueba de los 3.000 obstáculos, con un tiempo de 10:21.40.

En cuanto a la representación de atletas sorianos, destacar que tres de los pupilos de Enrique Pascual Oliva en el Caep subieron el pódium. De esta manera, lograron la meda-



Selección de Castilla y León que ha competido en el Nacional de Comunidades Autónomas. FETACYL

lla de plata Hamza Ardjoun (3.44.87) en los 1500 y El Hocine Bouchrak (8:57.24) en los 3000 obstáculos, mientras que Sebas Martos fue bronce en el 3.000 con una marca de 8:05.56 y Sergio Juárez, del Club Atletismo Numantino, firmó el tercer puesto en los 200 metros (21.54). Otros resultados destacados de los

atletas sorianos en la prueba fueron el cuarto puesto de David José Pineda los 400 vallas (51.02); el décimo puesto de Eleazar Cantón con Castilla La Mancha en el 1500 (3:52.42), el séptimo puesto en pértiga de Manuel Gómez Montero (5.00). Ya en féminas, Patricia Milana fue quinta en salto con pértiga (3.70) mientras que Marina Clavijo, del Politécnico Soria, fue novena en el lanzamiento de disco (41.94).

Además, en la prueba de los 110 metros vallas el deportista del Club Atletismo Numantino, Daniel Cisneros, compitió con la Comunidad de Madrid y fue primero en los 110 vallas con una marca de 14.10.

### **DEPORTES**

# Sergio Nieto gana en el pantano

**NATACIÓN.** La IV Travesía a Nado de la Cuerda del Pozo congrega a 110 participantes

J. A. U. SORIA

El C.D. 27 Grados celebró ayer en el pantano la IV Travesía a Nado de la Cuerda del Pozo, una cita que contó con 110 participantes repartidos por diferentes categorías. 110 valientes que se atrevieron con un agua que estaba a 20,5 grados de temperatura. El ganador en la distancia más larga, la de 1,500 metros, fue Sergio Nieto Pardo.

La prueba congregó a un buen número de participantes, valientes llegados en muchos casos de provincias limítrofes. No faltaron tampoco los sorianos que, en algún caso, subieron también al pódium de una prueba de corte popular en la que hubo distancias para que los más pequeños disfrutaran del baño.

En la prueba más exigente de la competición los participantes tenían que hacer frente a un trazado de 1.500 metros. Sergio Nieto Pardo, del Club Natación Las Norias y que venía de disputar el Campeonato de España absoluto celebrado el pasado fin de semana en Palma, se alzó con el primer puesto con un tiempo de 20:01. Sergio López Quintero (C.N Guadalajara), con 21:41 y Fernando Aláez Farreres (E.M. El Olivar de Zaragoza), con 23.49 le acompañaron en el pódium. La cuarta plaza en esta distancia fue para Mario Bartolomé Buil (Deporama Triatlón Soriano), con 23:17. En esta misma distancia en féminas, la victoria recayó en Sonia García García (El Olivar), con un tiempo de 23:49, quinta en la general. Celia Robin Cáceres (Ecosport Zaragoza), fue segunda con 30.55 y novena de la general en la distancia.

En la distancia de 750 metros, el integrante del C.D. 27 Grados, Raúl Cacho Serrano, lograba la segunda posición con un tiempo de 13:42, siendo primero en la edad de 14 a 29 años. La primera plaza era para Marcos López Vélez (E.M. El Olivar de Zaragoza) con un tiempo de 11:59. La tercera posición en la distancia, y primera en féminas, era Beatriz Elías (E.M El Olivar), con 14:44. En la distancia de 300 metros, la integrante del Deporama Triatlón Soriano, Aitana Soria Llorente, ganaba la general (6:11), segunda de dos nadadoras independientes, Amelia Pastor del Río (6:38), y Jimena Gómez Hernández (8:12).

La integrante del 27 Grados, Celia Munera, ganó la prueba de los 100 metros mientras que Jimena González, igualmente del club soriano, era primera en la edad de 14 a 29 años en la distancia de los 750 metros. La presidenta del C.D. 27 Grados, Susana Llorente López, mostraba su satisfacción a la finalización de la competición, una prueba que había transcurrido «fenomenal». «Al comienzo del día hacía algo de frío pero durante la competición el tiempo ha acompañado. Han venido muchos clubes de fuera y hay que conseguir que vengan más aficionados de Soria», indicó la presidenta del club soriano organizador de la cita.



Un momento de la salida de la prueba celebrada en el embalse de la Cuerda del Pozo. MONTESEGURO FOTO



Uno de los nadadores durante la travesía. MONTESEGURO FOTO



El agua del pantano no superaba los 21 grados. MONTESEGURO FOTO

# La cantera ciclista recorre el Valle

**CICLISMO.** Manuel de Oliveira, del Club Ciclista Siega Verde, se adjudica la VII Festival cadete de El Royo / El triunfo en la segunda etapa fue para Oliver Losas al sprint

J. A. U. SORIA

El corredor del Club Ciclista Siega Verde de Salamanca, Cristian Manuel de Oliveira, se impuso en la clasificación general del VII Festival cadete de El Royo, prueba ciclista de dos días que contó con 110 corredores llegados desde diferentes puntos de España y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento royano y la Diputación de Soria. El vencedor de la segunda etapa fue Oliver Losas, del MMR Academy, que se impuso al sprint en la línea de meta de El Royo.

Manuel de Oliveira ganó la prueba cronometrada del sábado y en la segunda etapa, una prueba en línea de 70 kilómetros, que recorrió El Valle, mantuvo el tipo ante los ataques de algunos de sus rivales. En este sentido, lo inten-



La segunda etapa se resolvió al sprint. MONTESEGURO FOTO

tó con insistencia el equipo U.C. Sanse, un bloque consistente, que tenía el liderato a 25 segundos. A todos los envites lanzados por el equipo madrileño en el trazado salió con fuerza Manuel de Oliveira, un corredor fuerte físicamente para la edad cadete.

La segunda etapa se resolvió al sprint. En la meta de El Royo se impuso Oliver Losas (MMR Academy), con un tiempo de 01h:37:44. El ganador se impuso en el sprint a su compañero de equipo, Hugo Delmiro, y a Álvaro Barros (Erbi Bembibre). Manuel de Oliveira acabó primero en la general al finalizar la dos etapas con un tiempo de 01h:52:50. Hodei Serrano Garrido, Gastronomía Baska, fue segundo a 15 segundos mientras que Nuno Gil Domínguez, U.C. Sanse, acabó tercero a 25 segundos del ganador. El ganador de la general se impuso igualmente en la clasificación de la montaña mientras que Nicolás Fernández Matanzas (MMR Academy) fue el ganador de las metas volantes

### **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios llame al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS ....119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



#### **AGRÍCOLA**

801

EN ALMAZÁN vendo parcela de 2,5 hectáreas junto al río Duero, sembrada de chopos (Año 2020). 11.000. 649 947 299

#### **TRABAJO**

701

SE NECESITA personal para almacen para empresa en la provincia de So-ria. Interesad@s enviar curriculum a almacenfrigorifico24@gmail.com

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu curriculum a: <u>info@torcvato-soria.com</u> o llámanos al 654 533 87



#### FARMACIA DE GUARDIA

#### **Javier Alonso Martínez**

C/ Marqués de Vadillo, 3 Tel. 975.211.183

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 8 al 14 de julio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA ÁGREDA, COVALEDA Y SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

LANGA. MEDINACELI Y SERÓN DE NÁGIMA (HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

#### Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Raquel Martínez García

C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### **EMBALSE CUERDA DEL POZO**



#### EL TIEMPO / HOY



#### Martes ▲ 31 ▼ 16 Martes ▲ 30 ▼13

Miércoles **▲** 33 ▼ 15 **▲** 33 **▼**14

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

#### Martes Martes ▲ 31 ▼ 13 Miércoles

**PROVINCIA** 

GUARDIA CIVIL BOMBEROS

TELE-RUTA

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

#### 28 🔻 15 Miércoles **▲** 29 **▼** 13

# Martes

#### ▲ 30 ▼ 14 Miércoles **▲** 32 ▼ 14

# Martes

**▲** 31 ▼ 14 Miércoles **▲** 33 ▼ 15

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

#### S. LEONARDO ▲ 29 ▼ 13

Miércoles **▲** 32 ▼ 14

976 645 589

975 350 125 975 376 012

975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

### **SAN PEDRO**

Martes **▲** 29 **▼** 12 Miércoles

**▲** 32 ▼ 13

**▲** 28 ▼ 12 Miércoles ▲ 30 ▼ 14



AL 77,1% DE SU CAPACIDAD

#### MUSEO NUMANTINO

Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

#### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

RADIO TAXI

Miércoles

**SORIA** 

**▲** 33 ▼ 15

SUMIA
EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICÍA LOCAL

IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

**TELÉFONOS DE INTERÉS** 

#### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

#### CASTILLO DE BERLANGA Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

Santa María de Huerta

Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

#### Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

900 123 505

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

# M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

**Temperaturas estables** 

Poco nuboso con nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos del suroeste al oeste flojos, más intensos por la tarde.

#### **EN LA CAPITAL**

HOY Máxima  $30^{
m o}$ 

Mínima **12**<sup>0</sup>

Mínima

13<sup>0</sup>

VINUESA

Martes

#### MAÑANA

Máxima

 $3\mathsf{U}_0$ 

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER

INFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

975 101 064

#### FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-VILLODRES

domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20.

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

#### El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqu Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

### **CARTELERA**

I A R



| CINES LARA DESDE EL 3 AL 11 DE JULIO                                    |       |        |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|                                                                         |       | SESION | ES    |  |
| SALA 1 -BAD BOYS. RIDE OR DIE<br>-HORIZON: AN AMERICAN SAGA. CAPÍTULO 1 | 17.45 | 20.30  |       |  |
| SALA 2 -MALA PERSONA                                                    | 18.00 | 20.30  | 22.35 |  |
| SALA 3 -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO -BIG BOYS                            | 18.15 | 20.30  | 22.35 |  |
| SALA 4 -DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                      | 18.00 | 20.15  | 22.35 |  |
| SALA 5 -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO                                      | 17.45 | 20.15  | 22.35 |  |
| SALA 6 -UN LUGAR TRANQUILO. DIA 1                                       | 18.00 | 20.15  | 22.35 |  |
| SALA 7 -FUERA DE TEMPORADA                                              | 17.45 | 20.15  | 22.35 |  |
| SALA 8 -EN TIERRA DE SANTOS Y PECADORES                                 | 17.45 | 20.15  | 22.35 |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### **ENTIERRA DE SANTOS Y PECADORES**

Irlanda. 2023. Dirección. Robert Lorenz. Reparto. Liam Neeson, Kerry Condon, Jack Gleeson. Sinopsis. Irlanda, años 70. Deseoso de dejar su oscuro pasado, el antiguo asesino Finbar Ileva una vida tranquila en el pequeño pueblo de Glen Colm Cille. Cuando llega al pueblo un grupo de terroristas liderado por la despiadada Doireann, Finbar se verá inmerso en un peligroso juego



#### **GRU 4. MI VILLANO FAVORITO**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Patrick Delage, Chris Renaud. Reparto. Steve Carell, Will Ferrell, Joey King. Sinopsis. Gru, Lucy y las niñas dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su malévola novia Valentina.

#### 06:00 Infocomerciales 06:50 Cuestión de prioridades 08:00 Piedra sobre piedra **N9-N5** Todos los días 10:30 Corazón apasiona II:23 La 8 Noticias II:53 La 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo **15:25** El campo al día 15:35 La 8 Noticias 16:10 La 8 Magazine 18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos **18:45** El tiempo 18:55 El campo al día

19:05 Acapulco Heat

20:00 CvLTV Noticias

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

23:30 La 8 Noticias

00:00 CyLTV Noticias

**02:35** Infocomerciales

21:30 Programación local

00:35 Programación local

**07:50** Agro en acción. **08:10** El arcón. 09:00 Con la música a todas partes. 10:40 Mundo natural 05335. II:10 Hasta la cocina. Cocina con Manuel Díaz 11:55 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino 13:00 Todos los días. 14:30 Cvl TV Noticias I Especial informativo desde la sede del INCIBE en León.. Con Antonio Renedo **15:10** El Tiempo 1. 15:25 El campo al día. 15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión). 16:00 Cine de tarde: La provinciana. 1953 17:50 Lo Mejor de Naturaleza Viva. 18:20 Flash Cierre de mercados. 18:25 Todos los días. 19:50 Flash Cierre de mercados

20:00 CvLTV Noticias 2. Con María Núñez 20:40 Fl Tiemno 2 20:55 Vamos a dormir con los Momonsters

21:00 El campo al día. 21:05 Avance Cuestión de Prioridades. 21:15 Cuestión de prioridades.

22:25 Paseos con encanto. **23:15** Me vuelvo al pueblo. **00:15** CyLTV Noticias 2 (Redifusión)

**00:45** Él Tiempo 2. 00:55 Flash Cierre de mercados. Ol:00 El campo al día. L **01:10** Cuestión de prioridades.

#### CINES MERCADO

| Lunes, 8 de julio                          | SESIONES |
|--------------------------------------------|----------|
| SALA 1 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |
| - CASA EN LLAMAS                           | 19.15    |
| - LA PATRIA PERDIDA                        | 21.30    |
| SALA 2 - GREEN BORDER (VOSE)               | 18.00    |
| - THE ARTIC CONVOY                         | 21.00    |
| Martes, 9 de julio                         | SESIONES |
| SALA 1 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |
| - CASA FNII AMAS                           | 19 15    |

| Martes, 9 de julio                         | SESIONES |
|--------------------------------------------|----------|
| SALA 1 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |
| - CASA EN LLAMAS                           | 19.15    |
| - LA PATRIA PERDIDA (VOSE)                 | 21.30    |
| SALA 2 - GREEN BORDER                      | 18.00    |
| - THE ARTIC CONVOY (VOSE)                  | 21.00    |



#### THE ARTIC CONVOY

Noruega. 2024. Dirección. Henrik M. Dahlsbakken. Reparto. Adam Lundgren, Anders Baasmo, Tobias Santelmann, **Sinopsis**, En 1942, los alemanes han invadido la Unión Soviética y la situación parece terrible. En barcos mercantes civiles de todo el mundo se transportan en un peligroso viaje suministros de guerra desde Islandia a Murmansk v Arkhangelsk. Atrapados en el mar sin experiencia en defensa o guerra, los marineros civiles se enfrentan cara a cara con la fuerza superior alemana en las aguas del Ártico.



#### LA PATRIA PERDIDA

Francia / Serbia. 2024. **Dirección.** Vladimir Perisic. Reparto. Pavle Cemerikic, Jasna Đuricic, Miodrag Jovanovic, Lazar Kovic. Sinopsis. Serbia, 1996. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosevi, Stefan, de 15 años, tiene que pasar por la revolución más dura de todas. Tiene que enfrentarse a su amada madre, portavoz v cómplice del gobierno corrupto contra el que se levantan sus amigos.

# CARLOS CUESTA



# DALE VIDA A TU TEJADO

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





# HERALDO DIARIO DE SORIA

ación y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria, 42003

LLEGUÉ, VI, Y VENCÍ. Es lo que cuenta el historiador Suetonio cuando el tirano Julio César se merendó al rey del Ponto, a un tal Farnaces II, en un abrir y cerrar de ojos en el año 47 antes de Cristo: «veni, vidi, vici». Lo mismo que dijo el viernes pasado su excelencia doña Begoña I y de Sánchez -o la de los caprichos de la fortuna democrática-ante el juez Peinado en las estancias sanchunizadas de los juzgados de la plaza de Castilla, que más que juzgados parecían reductos tomados por la bota militar de la Moncloa.

Alucinante despliegue de medios: un helicóptero rugiente, dominando los cielos de Madrid; más de un centenar de policías batiendo la tierra con una túrmix gigantesca; una guardia pretoriana cubriendo los flancos más débiles de su majestad impertérrita; los medios periodísticos lejos, maniatados y alejados de la noticia porque el alpiste tiene gramilla; y en medio de esta escenografía calderoniana y antidemocrática, ella. ¡Salve! Ella con sus abogados diciéndole al juez que no había causa porque, sencillamente, ella -una galleta María más del montón-no se había enterado de cuál era su acusación.

¿Es posible que todo esto suceda en la democracia hispana? Al parecer sí, y de hecho sucedió el viernes pasado. Aunque no se lo crean, lo explicaré. Muchos siglos antes que de que llegara una democracia tan endeble, tiránica y perversa como la que preside Sánchez, ya estaban garantizados en el derecho común los artilugios de defensa y los cauces formales de la Justicia. En el Digesto-conjunto de leyes que recoge Justiniano en el año 533- ya tenemos aquí toda la ordenación jurídica del derecho romano. para una democracia en marcha con ĉiudadanos libres.

Y no sólo esto, sino que, además, se contempla desde una paridad que afecta tanto al comprador como al vendedor de cualquier causa justa. Y además se expresa así de clarito para que lo entiendan hastalos bárbaros: «La causa del comprador en cuanto a pedir y a defenderse, debe de ser la misma que fue la del vendedor» (Digesto, 50, 17,156). Textual. Evito el latín, y lo digo en román paladino para que todos y sin distinción de género, de número y de circunstancias, tomen nota.

Así que no se haga de nuevas la señora de Sánchez con estas comparecencias gestuales de cara a la galería, porque lo suyo del viernes, a la luz del derecho comparativo, no tiene cabida. Lo suyo, por decirlo claro, y sin servirlo en las bandejas floripondiosas de Sèvres,

# Blindajes para una tiranía

no son más que blindajes para una tiranía: la de su marido, que por cierto en los comentarios del derecho romano se hace una recomendación también muy equitativa:

«Aequalem uxorem quaere», es decir, busca una mujer que sea igual a ti, o digo yo, busca un marido que te dore la píldora de noche y de día. ¡Vaya taerita!

De estas contemplaciones socialdemócratas, con latinajos de por medio y todo, se reía Lenin a princi-



pios de la Revolución de Octubre de una manera trágica, y con una jeta tan impresionante, y tan parecida a la de Sánchez, que se refieren a la misma hermandad que no tiene

nombre pero que -cosas del querer-coinciden en lo mismo sin darse cuenta: «¡Venga la dictadura del proletariado! Palabras que hasta la fecha sonaban en latín para las masas. Pero merced a la propagación del sistema de los Soviets por todo el mundo, este latín se ha traducido a todas las lenguas modernas; las masas obreras han dado con la forma práctica de la dictadura». Textual.

Pues de esta elemental dictadura como fórmula práctica, parte Sánchez a su estilo peculiar de copista de papelería que sólo necesita cortar y pegar para doctorarse en cualquier trabajo de manualidades chapuceras. La sociedad española, siempre de veraneo en veraneo y de elección en elecciones hasta cuadrar los destrozos de la tiranía como si fueran las yemas de Santa Teresa, se ha encontrado en un callejón sin salida como demostró Begoña el viernes ante el juez. El tirano de su marido es capaz de montar campañas absurdas hasta que el votante sea capaz con su voto de alentar atrocidades antidemocráticas, como la reciente aprobación de la ley de amnistía, que convierte a malversadores, terroristas y ladrones, en el referente ideal para una ciudanía desnortada.

Con esta perversión, que controla el miedo con una compra de voluntades a cambio de adulaciones de chichinabo-progresismo en cartel-, ya hicieron caja tanto Hitler como Stalin. Los dos tiranos introdujeron a la vez el engaño y el pánico de rondón como fórmula práctica de sumisión aceptada. Para el primero era más fácil que el pueblo se zampara una monumental mentira que una mentirijilla. Para el otro, las revoluciones es hacían contra el pueblo con una metralleta.

En la tiranía de Sánchez & Begoña, las verdades, las mentiras, y las metralletas reales o figuradas, son ante todo blindajes para una tiranía, que se engrasan con esta simplicidad orwelliana: sencillamente no existen. Así lo escribía el novelista y pensador inglés, que fue cronista y teniente en la Guerra Civil española: «su objetivo táctico es un mundo de pesadilla en el que el líder máximo, o bien la camarilla dirigente, controla no sólo el futuro, sino incluso el pasado. Si sobre éste u otro acontecimiento, el líder dicta que "jamás tuvo lugar", pues bien: no tuvo lugar jamás». Simple amnistía sanchista como se demostró el viernes con forces: un inmenso portón de hierro blindado con remaches y travesaños infranqueables.

Qué evolución tan lamentable, qué libertad truncada, qué porno más adolescente revisado por Escrivá. Quevedo, desde las entrañas insumisas, grita una vez más: «No he de callar, por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente,/ silencio avises o amenaces miedo».





EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 199 €/mes

23.700€

**VOLKSWAGEN TCross Advance 1.0 TSI 81kW 110CV DSG** 

■ Gasolina 📾 2023 🖊 3070 km 🥝 2 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50